**JUEVES** 18 DE ABRIL DE 2024

# AB(C)

Otxandiano, el pis y las flores

# La escalada bélica obliga al Gobierno a acelerar la compra de armamento

Fuentes del Ejecutivo y militares reconocen que las reservas de munición «están bajo mínimos» y faltan blindados y baterías antiaéreas. Sumar duda de que sea legal la inversión de 1.129 millones



Fainé abre la puerta de Naturgy al gigante energético de Abu Dabi para echar a los fondos

El Ejecutivo conocía las negociaciones del Grupo La Caixa con la emiratí Taqa, que ha confirmado que estudia lanzar una oferta sobre la compañía española

PÁGINAS 28-29

Jasim Husain Thabet, CEO de Taga







Sanidad, dispuesta a prohibir fumar a la generación nacida tras 2009

SOCIEDAD Pág. 34

# El PSOE da marcha atrás y no citará a los fiscales a la comisión del Congreso

Tras acordarlo con sus socios, Bolaños alega ahora que «no tiene sentido» que asistan a la investigación de las mascarillas

Ni 24 horas tardó el PSOE en dar marcha atrás después de aprobar un listado de 134 nombres llamados a comparecer en la comisión de investigación de las mascarillas en el Congreso, en el cual figuraban tres funcionarios de la carrera fiscal: el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; el que ha asumido el caso Koldo en la Fiscalía Europea, Ignacio de Lucas, y Codruta Kovesi, jefa de este órgano de la UE. Los socialistas acabaron el día buscando la fórmula para salvar el listado sin necesidad de volver a someterlo a votación y contando ya con que los tres fiscales no comparecerán. ESPAÑA Pág. 16



#### El control del idioma que usan los catalanes llega a los campos de fútbol

La entidad independentista Òmnium Cultural lanza una encuesta para fiscalizar qué lengua utilizan los entrenadores y los hinchas en las gradas SOCIEDAD Pág. 36

## Castigo suavizado de Biden a Maduro pese a que continúa la represión

La petrolera Chevron seguirá explotando el crudo venezolano. «Anteponen el interés empresarial a la democracia», denuncia el enviado especial durante la etapa de Trump INTERNACIONAL Pág. 22



Nicolás Maduro // EFE

#### Las marcas se centran en once millones de clientas con menopausia

Productos de belleza, terapias, dietas o retiros son algunas de las líneas de un floreciente negocio al que se están sumando también las 'celebrities' ENFOQUE Pág. 12

El PNV se lanza a la caza del voto útil del PP con el reclamo de intentar evitar el triunfo de Bildu

ESPAÑA Pág. 17

#### Amaia Martínez Candidata de Vox

«El problema es que los jóvenes no saben hoy lo que era ETA»

ESPAÑA Pág. 20



Ayuso adelanta que la Agencia Tributaria devolverá 552.000 euros a su novio

MADRID Pág. 50

MAÑANA CON ABC ABC VIAJAR

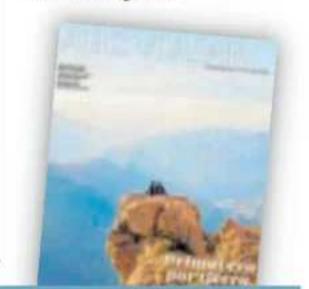

LA TERCERA

FUNDADO EN 1903 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

# La inteligente inteligencia artificial

#### POR ANTONIO GARRIGUES WALKER

«Jean Tallin –creador de un 'Centro sobre el riesgo existencial y el futuro de la vida' – es más sensible a los potenciales peligros de la inteligencia artificial y aconseja que se adopten desde ya las debidas precauciones para que las máquinas no estén en condiciones de tomar por sí mismas –como ya ha sucedido en el mundo financiero y en el médico – decisiones irresponsables. 'Es importante –afirma – que mantengamos un cierto control sobre la posición de los átomos en nuestro universo y no cederlo al mundo de la inteligencia artificial»

UBLIQUÉ hace años una Tercera de ABC sobre este tema que se iniciaba con la afirmación de Paul Saffo, en su tiempo profesor de Stanford, de que «el problema no es si habrá o no inteligencia artificial, sino cuál será el lugar que ocuparán los humanos en un mundo cada vez más influenciando y dirigido por máquinas».

Tengo escrito sobre esta cuestión que la diferencia entre máquinas y seres humanos podría residir fundamentalmente en el terreno de las emociones y los sentimientos, y la pregunta inevitable es la de si las máquinas podrán llegar a tenerlos. En ese terreno no hay duda de que las máquinas podrán crecer asombrosamente en inteligencia, pero la idea de que algún día pudieran también tener emociones (miedo, alegría, celos, amor, envidia, vanidad, etcétera) resulta para una mayoría de científicos inasumible, aunque haya también excepciones a esta posición. Para muchos expertos la evolución y la sinergia de la nanotecnología y de una ciencia como la biotecnología podrían lograr que los átomos de un robot pudieran funcionar de tal forma que dieran lugar a emociones auténticas. El médico y filósofo Pedro García Barreno afirma. en este sentido, que «la apropiación

exclusiva por la especie humana del mundo de las emociones es un mero acto de soberbia».

El estamento jurídico, como todos los demás estamentos sin excepción alguna, va a tener que plantearse con rigor cuál puede ser y cuál debe ser su protagonismo en una sociedad en donde se están produciendo convulsiones políticas y sociológicas inquietantes, y una revolución tecnocientífica cuya profundidad y alcance desconocemos todavía. Asuntos como la robótica, la nanotecnología, la manipulación genética, el espacio digital y su vulnerabilidad, y otros muchos se integran en el mundo de la inteligencia artificial y su relación con la humana.

tephen Hawking ha planteado la confrontación entre ambas en términos dramáticos: «La inteligencia artificial puede suponer el fin de la humanidad». Según este científico los sistemas avanzados de inteligencia artificial tendrán la capacidad de «tomar el control de los mismos, rediseñándose a un ritmo que

aumentará cada vez más», un ritmo que «los humanos, limitados por su evolución biológica, no podrán seguir y serán superados».

Ray Kurzweil -para algunos un visionario narcisista y para Bill Gates «el mejor predictor del futuro de la inteligencia artificial»- tiene una visión más optimista sobre el futuro de la raza humana, aunque acepta que en el año 2029 los computadores alcanzarán nuestro nivel de inteligencia.

todo género y para todos los gustos. El 'Wall Street Journal' reunió recientemente a varios expertos para organizar este debate. Un directivo de IBM, Guruduth Banavar, cree que el 'peligroso' conflicto entre máquinas y seres humanos es un conflicto falso alimentado por las películas y las novelas de ciencia ficción y que lo que ha mejorado y va a seguir haciéndolo es la colaboración entre ambos y que esa sinergia ha dado lugar ya a avances espectaculares y seguirá haciéndolo en el futuro. Las máquinas aporta-

rán lo que no pueden hacer los humanos -y en concreto el manejo de datos masivos, los 'bigdata' - y los humanos aquello para lo que las máquinas no están capacitadas como la formulación de preguntas y los razonamientos lógicos.

Jean Tallin -creador de un 'Centro sobre el riesgo existencial y el futuro de la vida' - es más sensible a los potenciales peligros de la inteligencia artificial y aconseja que se adopten desde ya las debi-

das precauciones para que las máquinas no estén en condiciones de tomar por sí mismas -como ya ha sucedido en el mundo financiero y en el médico- decisiones irresponsables. «Es importante -afirmaque mantengamos un cierto control sobre la posición de los átomos en nuestro universo y no cederlo inadvertidamente al mundo de la inteligencia artificial».

El ya citado Paul Saffo, profesor de Stanford y también de la Singularity University (Universidad de la Singularidad), afirma que las máquinas podrán hacer cualquier cosa, ¡incluso sushi!, y que, de hecho, ya estamos rodeados de máquinas que hacen todo mejor que nosotros.

iguiendo en esta línea, la revista 'Edge' preguntó a varios expertos si las máquinas podrían llegar a pensar y las reacciones están llenas de interés: el físico y premio Nobel Frank Wilczek lo ve como una posibilidad remota pero asumible y afirma que «conforme avanzan la neurociencia molecular y los ordenadores reproducen cada vez más los comportamientos que denominamos 'inteligentes' en humanos, esa hipótesis parece cada vez más verosímil». El astrofísico John Mather coincide con Wilczek y afirma que «hasta ahora no hemos encontra-

do ninguna ley natural que impida el desarrollo de la inteligencia artificial así que veo que será una realidad y bastante pronto» teniendo en cuenta las ingentes inversiones que se están realizando. Por el contrario, el filósofo Daniel Dennett, considera esta posibilidad una leyenda urbana y afirma que el peligro no está en que existan máquinas más inteligentes que nosotros sino en la cesión de nuestra autoridad a máquinas estúpidas e irresponsables, que es justamente lo que estamos haciendo hasta hoy.

NIETO

No es fácil ahora mismo llegar a conclusiones claras y seguras, pero merece la pena, desde luego, que abramos distintos foros sobre esta inteligencia y que nos obliguemos a pensar en profundidad. Es un ejercicio inquietante y al mismo tiempo apasionante. Aprenderemos muchas y buenas cosas.

Antonio Garrigues Walker

es jurista

## ABC

DIRECTOR Julián Quirós

abc.es Carlos Caneiro

#### Mesa de información

Agustín Pery

(Director adjunto) Elena de Miguel

(Subdirectora digital)

Ana I. Sánchez (Subdirectora de noticias)

josé Ramón Alonso (Subdirector de fin de semana)

Fernando Rojo (Jefe de continuidad)

Adjuntos a la Dirección

Jésús G. Calero (ABC Cultural)

Juan Fernández-Miranda (Corresponsal político)

> Manuel Marin (Área editorial)

Diego S. Garrocho

(Opinión)

#### Secciones

Yolanda Gömez (Subdirectora Economia)
Álvaro Martinez (Opinión)
Víctor Ruiz De Almirón (España)
Isabel Gutiérrez (Internacional)
Nuria Ramírez (Sociedad)
José Miguélez (Deportes)
Marta R. Domingo (Madrid)
Laura Pintos (Estilo y Especiales)
Matías Nieto (Fotografia)
Sebastián Basco (Edición impresa)
Federico Ayala (Archivo)

#### Digital

Esther Blanco (Coordinador)
David Yagüe (Coordinador)
Manuel Trillo (Fin de semana)
Javier Nadales (Audiovisual)
Vanessa Duarte (Redes sociales)
Luis Miguel Muñoz (SEO)
Axel Guerra (Producto)

#### Delegaciones

Antonio González (C.-La Mancha) José María Ayala (Castilla y León) José Luis Jiménez (Galicia) Alex Gubern (Cataluña) Alberto Caparrós (C. Valenciana)

> Directora General Ana Delgado Galán

> > Gerente

Javier Caballero

Control de Gestión y RR.HH.

Juan José Bonillo

Marketing y Negocio Digital

José María de la Guía Distribución

Enrique Elvira

Comercial

Gemma Pérez

Editado por Diario ABC, S. L. U. Josefa Valcárcel, 40B

28027 Madrid

Teléfono de atención Diario ABC 91 111 99 00 Centralita ABC 91 339 90 00

Precio ABC 2,00 euros

#### vocento

Diario ABC, S. L. U. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 39.537 D.L.I. M-13-58 Apartado de Correos 43, Madrid

#### **EDITORIALES**

## EL ABUSO DE CITAR A LOS FISCALES

Cuando Bolaños o García Ortiz piden ahora que la comisión del caso Koldo no cite a Luzón, solo puede deberse a dos causas, a cual peor: o el PSOE se ha visto burlado por su socios separatistas, o todo es un teatro

A decisión del PSOE de citar a tres fiscales entre los 134 comparecientes previstos en la comisión de investigación por la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia es grave por diversos motivos. Y muy especialmente, en el caso de Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción. Es grave porque el Grupo Parlamentario Socialista debería saber, y si no lo sabe el mal es aún mayor, que en España no deben señalarse ni estigmatizar a miembros de la judicatura o de la Fiscalía en comisiones de investigación con objetivos puramente políticos. Es grave también porque refleja la claudicación constante del PSOE ante sus socios porque no es explicable una citación como la de Luzón, o como la de la fiscal europea que ha asumido la investigación del caso Koldo, Codruta Kovesi, si no fuera por una exigencia premeditada del independentismo catalán. Y en tercer lugar, es grave porque no deja de ser un signo más de que el PSOE está dispuesto a ejecutar sus acuerdos con el separatismo, en especial con Junts, para someter al poder judicial a un tóxico ejercício de 'lawfare'. Al final, todo confluye en una rendición del Ejecutivo ante sus socios.

La reacción de la opinión pública forzó ayer al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a cuestionar estas citaciones y a pedir expresamente al presidente de la Comisión que las retire. Pero esta petición de revocación, que tiene toda la lógica, ha sumido al PSOE en un auténtico embrollo. De hecho, sólo puede deberse a dos causas, a cual de peor diagnóstico. La primera tesis es que el Grupo Parran a ser amnistiados y a someter al Parlamento.

lamentario Socialista, carente de una mínima alfabetización jurídica, haya aceptado el trágala de sus socios por mera sumisión y sin siquiera consultar la legislación que limita la citación del poder judicial, lo cual reflejaría el caos interno en que está sumido el PSOE en el Congreso; y la segunda, que en realidad se trate de todo un ejercicio de dramaturgia o teatralización, según el cual todo está convenientemente pactado con Junts, ERC o Bildu para después fingir un sentido irreal de responsabilidad de Estado. En los dos supuestos, la afectación institucional es preocupante para el Congreso, para la Fiscalía, para la Unión Europea y para la autonomía del tercer poder del Estado.

Cuando Bolaños o García Ortiz sostienen públicamente que citar a todo un fiscal jefe Anticorrupción para ser sometido a preguntas que, por razón de su cargo, o por la lógica reserva de las investigaciones en que está involucrado, son inconvenientes o pueden llegar a vulnerar derechos esenciales de las personas inmersas en procesos judiciales, tienen razón. Lo que se desconoce es con qué grado de sinceridad lo denuncian, y con qué nivel de coordinación política actúa el PSOE ante un asunto tan serio. El doble lenguaje del PSOE se ha convertido en una costumbre tan nociva como los cambios de opinión permanentes de Pedro Sánchez. Por eso resulta muy difícil creer a Bolaños cuando recuerda que aunque el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no regula expresamente la prohibición de citar a fiscales -cosa que sí hace la Ley del Poder Judicial con los jueces- el supuesto legal es asimilable entre ambas carreras. Porque si esto es de dominio público en el PSOE y ese es, además, el criterio del ministro de Presidencia y de Justicia, es incomprensible que se hayan asumido esas citaciones, salvo que los socialistas estén transigiendo con el primer ejercicio de 'lawfare' de nuestra democracia. Ejercicio, por otro lado, instado precisamente por partidos con delincuentes en sus filas que aspi-

### PROHIBIR EL TABACO, OTRA OCURRENCIA DE SUMAR

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado abierta a seguir los pasos del Reino Unido, cuyo Parlamento aprobó el pasado martes prohibir el tabaco a todos los nacidos a partir de 2009. La medida sólo puede interpretarse como una ocurrencia, pues dicha prohibición, además de atentar previsiblemente contra derechos fundamentales, estaría discriminando la libertad de los ciudadanos en virtud de su año de nacimiento. De aprobarse una medida de este tipo, nos encontraríamos con el absurdo de que dos mayores de edad tendrían un catálogo de libertades diferentes, algo que jamás podría tener cabida en nuestro ordenamiento jurídico. La medida no sólo es un sinsentido sino que, además, colisiona con la posición que ha venido defendiendo Sumar, que hace poco más de un mes registró una iniciativa para legalizar la tenencia y consumo de cannabis. En Sumar están ayunos de agenda y foco, pero este tipo de extravagancias sólo sirven para dinamitar el escaso crédito que conservan.

#### **PUEBLA**



OPINIÓN 5

#### LLÁMALO X

«Reto a Sánchez a firmar juntos un compromiso de no pactar con Bildu hasta que condenen el terrorismo»

Álberto Núñez Feijóo Presidente del Partido Popular

#### JM NIETO Fe de ratas





**LA ALBERCA** 

ALBERTO GARCÍA REYES

### El espray del terrorismo

La anestesia local del sanchismo es tan grosera que ya sólo puede funcionar en la caseta del PSOE de la Feria de Abril

A descubierto la Policía que en la Feria de Sevilla muchos jóvenes están usando un espray de anestesia local para emborracharse antes. Por lo visto, el bote de cloretilo se compra sin receta en las farmacias y cuando se asperja sobre el cubata acelera el efecto del alcohol para que la papa salga más barata. A eso hemos llegado 'endegenerando', que diría el banderillero de Belmonte que ascendió a gobernador civil. Con anestesia local se consiguen muchas cosas. Vaya usted a saber si el sanchismo no nos está intentando emborrachar con el pulverizador de Bildu ahora que en la campaña vasca es noticia el espray pimienta que un energúmeno le ha echado en los ojos al candidato del PNV. El mismo partido que dio la Alcaldía de Pamplona a los aberzales a cambio de sus votos para la investidura de Pedro Sánchez, el que cerró un pacto secreto para garantizarse su apoyo con contraprestaciones que nadie se atreve ni a plasmar por escrito, ese que para justificar la alianza proclamó desde el banco azul que Bildu es «un partido progresista demo-

crático de este país» - Óscar Puente dixit-, el que se hizo el longuis cuando supimos que su socio había metido 44 etarras en sus listas para las municipales, ese mismo partido nos dice ahora, con las urnas pisándole los talones, que «no reconocer que ETA fue una banda terrorista es un desprecio a todas las víctimas, a la sociedad española y a la sociedad vasca». Acabáramos. La dialéctica filoetarra siempre nos ha justificado el terrorismo como un «conflicto», ha llegado a calificar a Otegi como «hombre de paz» e incluso nos ha intentado colar el mantra de la «violencia de Estado». Y el sanchismo ha tragado ampliando la Ley de Memoria Democrática hasta 1983 para incluir las supuestas torturas a etarras. Según el gran pensador Otxandiano, las denominaciones de ETA «pueden ser diversas» y «la violencia del Estado también puede tener diferentes títulos». Y ahora quiere el PSOE ponerse digno porque la asesoría sanchista ha dado la orden de recordar el terrorismo tras el análisis de las encuestas. Venga ya. Sánchez sigue intentando soplar y sorber para no caerse del alambre.

La anestesia local de este Gobierno nos ha emborrachado de forma rápida muchas veces, especialmente en las campañas electorales. Pero la operación que pretende llevar a cabo ahora exige anestesia general. Y no hay pócima política que hipnotice a toda la sociedad ante una contradicción tan grosera. Es verdad que a este presidente le resbala la hemeroteca, que se le puede poner un vídeo en el que repite machaconamente que jamás pactará con Bildu y el tío ofrece inmediatamente una explicación sin titubear. Es cierto también que no tiene principios, sólo intereses, por lo que puede decir una cosa aquí y la contraria allí en función de sus cálculos electoralistas, con absoluto menoscabo de los estatutos de su partido si es necesario. Pero el espray de Bildu ya sólo puede funcionar en la caseta del PSOE de la Feria de Abril. Creo que me explico.



**UNA RAYA EN EL AGUA** 

IGNACIO CAMACHO

### Lobistas sin fronteras

La visita de la patronal catalana a Puigdemont indica la dirección del viento. Basta con seguir la pista del dinero

L hipócrita debate sobre la justificación del terrorismo por Bildu, menudo notición, paren las rotativas, ha opacado la ignominiosa visita de la patronal catalana a Puigdemont en su refugio del sur de Francia. Otra 'normalización' según el lenguaje de moda en este tiempo político en que los delincuentes y los delitos deben ser integrados en vez de perseguidos. La presunta normalidad consiste en ir a ver a un prófugo de la justicia convertido en presidenciable de una autonomía a la que quiso separar de España mediante una revuelta secesionista, y en exponerle con gran naturalidad las medidas que los empresarios consideran útiles para la economía... después de que la mayoría saliese a la carrera a residenciar sus firmas en regiones limítrofes menos conflictivas.

Pelillos a la mar. Puigdemont vuelve a ser honorable por cortesía de Sánchez, y por si también vuelve a gobernar conviene ir trasladándole propuestas, sugerencias y planes en beneficio de los intereses industriales. Si es menester ir al extranjero se va, que el asunto es lo suficientemente importante para omitir el pequeño detalle de que el candidato no puede pisar territorio español por unos problemillas con los tribunales. Total, si ya le rindió pleitesía en Bruselas toda una vicepresidenta y el PSOE negoció en Suiza el precio del rescate de la Presidencia. Si en la anterior legislatura fue costumbre que medio Gobierno y la propia cúpula de Foment del Treball -hermoso nombre- pactasen los Presupuestos con Junqueras en la cárcel donde cumplía condena. Qué más dará ahora un lado u otro de la frontera.

Los buenos empresarios son pragmáticos. Quizá por eso muchos de ellos no sólo contemplaron con simpatía el 'procés' sino que lo financiaron; pensaban que la cosa no llegaría hasta donde llegó y que un cierto grado de tensión
controlada serviría para arrancar más privilegios al Estado, y por si acaso encendieron velas
a Dios y al diablo. Luego, algunos incluso pagaron al huido -perdón, exiliado- los gastos de su
residencia y estancia en Waterloo. Eso sí, con el
domicilio fiscal a salvo gracias a un cambio urgente de la ley concertado con el bueno de Mariano, siempre tan obsequioso y tan falto de olfato para detectar a quienes pretendían traicionarlo.

Como lobista experto que es, habituado a tejer redes de influencias en todos los partidos, Sánchez Llibre ha intuido rápido las claves del momento político. Todo el mundo sabe que Puigdemont tiene en sus manos la legislatura, pero él conoce además los pasillos que conducen a los centros de poder decisivos. Su apuesta por el soberanismo indica la dirección del viento; basta con seguir la pista del dinero, que siempre se mueve en el rumbo correcto. Feijóo es el único que todavía no parece entenderlo cuando se empeña en acercarse a esos 'cercles' cuyos miembros viven de tomar el pelo a los ingenuos dispuestos a seguirles el juego. 6 OPINIÓN



#### TODO IRÁ BIEN

SALVADOR SOSTRES

## El centro de gravedad

Del amor de mi hija nace el amor a mi trabajo y a mis amigos

BUSAMOS de las banderas a veces por fanatismo pero sobre todo porque nuestras vidas nos dan pereza. No es exacto que el nacionalismo se cure viajando. Se cura yendo a buscar a tus hijos al colegio. La excesiva rabia contra Pedro Sánchez se cura en la sala de espera del pediatra. Y si Pedro Sánchez hubiera cambiado tantos pañales como yo no diría tantas tonterías sobre Palestina, porque habría aprendido a proteger la vida de un niño y no a destruirla. Si el candidato de Bildu, Pello Otxandiano, hubiera dado los biberones de madrugada que yo he dado sabría que no se puede ser ni la mitad de un hombre decente sin reconocer que ETA fue una banda terrorista y pedir perdón por cada uno de sus crímenes. Si Puigdemont quisiera a su familia no la habría destrozado por ir a hacer el mono en Bélgica a cambio de declarar una independencia en la que creía tan poco que iba a convocar unas elecciones autonómicas, pero se quiso hacer el chulo con Esquerra y decidió dar un golpe de Estado y convertirse en un prófugo. El problema de Puigdemont no es que sea independentista. Es que no quiere a sus hijas y por eso las vendió por la chatarra de una chulería.

El problema de la inmigración no es tan grave como el problema de matemáticas que tu hijo no sabe resolver y tienes que ayudarle. Si fueras mejor padre serías menos racista. Cuando los sentimientos importantes ocupan el lugar adecuado, se desvanecen la ira, la banalidad y el populismo.

Claro que soy catalán y español y del Barça pero a la pregunta de qué me siento respondo que cuando mi hija se encuentra mal, me tumbo a su lado y respiro su aliento enfermizo. Yo me siento de ese aire contagioso y tibio. Me identifica y es mi bandera la dificultad de mi hija, su dolor y su ansia por transitar hacia la luz. Estos son mis confines. No soy de ninguna parte que no sea de Maria. Del amor de mi hija nace el amor a mi trabajo y a mis amigos. Y qué clase de padre puedes ser si no perdonas todo al final del día.

Llevo mal que me incluyan, que me supongan en la fila. Nunca soy yo mezclado con otro. Me molesta la exaltación del lugar de procedencia. Desprecio a los que piden vinos catalanes porque «som d'aquí», sin saber que si cada uno hiciera lo mismo en su tierra sería la pobreza de Cataluña, que es una región exportadora.

Los hombres de los discursos contundentes no llevan a sus hijas dos veces por semana a los buenos restaurantes. Sin padres presentes tendremos un futuro de patanes. El fanatismo nace de los padres que no cambian pañales ni dan vueltas como zombis de madrugada en el jardín porque su hijo sólo se duerme con el rugoso movimiento del carrito. Si no escuchas este llanto acabas escuchando a mentirosos y lunáticos. Y lo que tú no transmites a tus hijos con tu amor de padre lo transmite la sociedad con el ensañamiento de un gánster.

El paletismo no se cura viajando. Se cura cambiando tu centro de gravedad por el de tu hijo. Y en Navidad, por supuesto, los llevas a París y a Disney.



#### **LENTE DE AUMENTO**

AGUSTÍN PERY

## Bildu ya ha ganado

La generosidad de las víctimas es encomiable, la de sus verdugos, inexistente. La del zapaterismo, una quimera

OR primera vez en mucho tiempo tengo algo absolutamente claro. Bildu ha ganado. No me refiero a las elecciones vascas. Ahí intervienen cosas que pueden ponderar infinitamente mejor mis compañeros de política. Los albaceas de la hidra han vencido porque se han quitado una engorrosa piedra que arrastraban sobre sus hombros. Se lo han puesto muy fácil. No han tenido que pedir perdón, abrazar a las víctimas, ni siquiera valorar la conveniencia táctica e interesada de aparentar un cínico arrepentimiento. Se han sacudido a ETA como el que se quita la caspa de los hombros. Es estomagante, repugnante y a algunos, entre los que me encuentro, nos provoca arcadas. Es lo que hay. Ahí está la encuesta de GAD3 que acabamos de publicar. Leída con atención, más allá de la aritmética electoral, pareciera que el País Vasco es Bután, una arcadia feliz. Dirán que es de mezquino no celebrar la alegría, envidiar la suerte del vecino. Aquí tienen a un juntaletras ruin como pocos.

En mi íntimo descargo, les confieso que soy tan ingenuo que no entiendo que se venda como reconciliación lo que es olvido, desprecio y arrinconamiento de aquellos que no eligieron morir mientras se justifica entre alcanfores a quienes sí decidieron asesinarlos. Ya saben, la nuca y la pistola.

No soy tan necio como para sorprenderme de que Bildu trate así a las víctimas de ETA. Que lo haga un partido como el PSOE, sí. Que además muestre, ahora, su «desprecio» por Bildu, se sorprenda de su nula calidad democrática y lo haga mientras pacta con ellos del ayuntamiento al Congreso, cuando colabora activamente en el blanqueamiento de los verdugos y el arrinconamiento de sus víctimas sería digno de estudio psiquiátrico. Ocurre que no hay bipolaridad ni esquizofrenia en Ferraz ni en Moncloa, sino mero mercantilismo electoral.

La generosidad de las víctimas es encomiable, la de sus verdugos, inexistente. La del zapaterismo y su 'spin-off' sanchista, una quimera. Es al Gobierno al que hay que exigirle líneas rojas y no alfombras con los relatores del fascismo etarra. Aunque solo sea para que no te toque oír en la mesa de al lado de una sidrería de Guipúzcoa no que el ingeniero llegado de Burgos para tunelar la montaña «vino en los tiempos de ETA y se acabó casando con una de aquí».

Impresiona escuchar que la banda terrorista es ya una referencia temporal. Como la pandemia, la peste negra o la fiebre amarilla. Una era de muerte, sangre y duelo sobre la que uno se imagina ya a los cronistas arrancando sus escritos más o menos así: «En aquellos tiempos lejanos, allá por...». Y no hace tanto. Desde luego bastante menos que de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, que tanto interesa agitar a este socialismo artero que llama reconciliación a la claudicación y el sometimiento.

Malo es tener memoria selectiva. Peor aún este virus fabricado en el wuhan monclovita, que inocula el olvido de lo que padecimos ayer y se resucita lo que sufrimos, esto sí, «en tiempos muy lejanos». Todo por un puñado de votos. Ya ni eso.



#### ARMA Y PADRINO

REBECA ARGUDO

## Otxandiano, el pis y las flores

Legitimar el terror y la violencia... Eso es lo que proponen a los vascos. Y eso es a lo que dirán que sí al votarles, si deciden hacerlo

ACE años me mudé a un minúsculo pueblo de 150 habitantes y, para las elecciones municipales, el alcalde vino un día a casa a pedir mi voto. Es lo que tiene la política de proximidad: que es muy próxima. Preparé café y me senté con él en la puerta, a la fresca, a escuchar sus propuestas. De pronto, su perro, muy simpático, hizo pipí en mis macetas. Me di cuenta en ese momento de que, sin mediar voluntad alguna por parte del regidor, me había sido presentado (perrete mediante) el programa real de la formación local: pensaban mearse en mis flores mientras yo les rascaba la cabeza.

A Pello Otxandiano, el candidato de Bildu, le ha pasado lo mismo que al perro del alcalde. Ante la pregunta directa de Aimar Bretos («¿ETA fue un grupo terrorista?»), Otxandiano se ha metido en un jardín y ha terminado orinando en las flores. Sin pretenderlo, nos ha presentado su verdadero programa. Y todo por no verbalizar lo que aún no han conseguido borrar de nuestra memoria: que ETA fue un sanguinario grupo terrorista.

Para Otxandio era muy importante, a las puertas de unas elecciones en las que por primera vez Bildu parece acariciar el triunfo, no reconocer ni condenar que la acción armada y directa de aquellos de los que son herederos es la responsable de más de 850 asesinatos, de los que casi 400 siguen sin resolver. Algo así como matar a todos los habitantes de cinco pueblos como el mío. Eso es lo que suponen los casi novecientos muertos, uno detrás de otro (niños incluidos). Y eso es lo que quería evitar decir en voz alta el candidato. Por eso prefirió enredarse en cuestiones dialécticas, en las consideraciones y las denominaciones, que son diversas. En meter con calzador a los GAL y las torturas, porque ellos también sufrieron; que si los diferentes puntos de vista, y que si las diferentes sensibilidades. Es otro ciclo, no hace falta hablar de lo que no interesa a nadie (cuando dice «a nadie» se refiere a ellos) y la sociedad vasca, dice, está ya a otra cosa.

Y así es como, por no querer decir, acabó diciendo mucho más de lo que pretendía. Así acabó evidenciando lo que quería esconder, que bajo el sofisma interesado de ese estar a «cómo superar el conflicto político», en esa micción que es denominar así al terrorismo, se encuentra el verdadero programa político de Bildu: diluir la memoria de lo sucedido para blanquear a ETA, igualar el sufrimiento y la responsabilidad de víctimas y victimarios y, sobre eso, construir e imponer el relato que les absuelva. Legitimar el terror y la violencia, en definitiva. Eso es lo que proponen a los vascos. Y eso es a lo que dirán que sí al votarles, si deciden hacerlo.

El día que el perro del alcalde me presentó su programa político, eché agua con jabón y vinagre sobre su pis en cuanto se dio la vuelta. No quedó ni rastro y ahí siguen mis macetas. Ustedes sabrán lo que permiten que hagan con sus flores. PUBLICIDAD 7

## ARESPA, PALADÍN DE LA PROTECCIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

Javier Leache Aristu Presidente de ARESPA (Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico)

# LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS REIVINDICAN LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO TAMBIEN MEDIANTE LOS CONTRATOS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN.

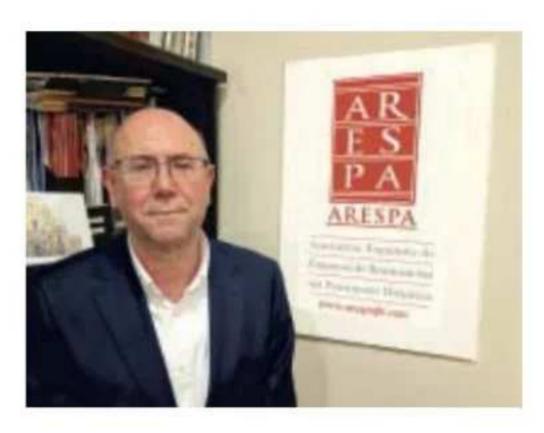

Javier Leache Aristu

Presidente de ARESPA (Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico)

#### ¿Qué es ARESPA?

ARESPA (Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico) es una entidad asociativa de pequeñas y medianas empresas, con gran espíritu de continuidad, especializadas en restauración y conservación del Patrimonio Histórico, tanto de bienes muebles como inmuebles, con empresas asociadas en toda España. Nuestro inveterado objetivo, desde los inicios hace más de dos décadas, ha sido servir de voz de las empresas en todos los ámbitos de la conservación del Patrimonio Histórico-Artístico. Nuestras intervenciones en este campo son reflejo de la experiencia: catedrales, monasterios y conventos, iglesias, edificios civiles, ingeniería histórica, yacimientos arqueológicos, retablos, pinturas, esculturas...

Por lo tanto, nuestra especialización nos exige ser punteros y estandarizados a nivel europeo en este campo. Algunos ejemplos de ello son la robótica que utilizamos para los trabajos de piedra, la tecnología BIM que ya hemos incorporado en la ejecución de obras, la digitalización 3D que nos permite realizar escaneos de monumentos y obras de arte, la reproducción de obras pictóricas mediante la reconstrucción fotográfica a escala real, la técnica láser que se ha convertido en una metodología revolucionaria en los últimos años, la nanotecnología aplicada a consolidantes, hidrofugantes y en restauración de obras pictóricas, los ultrasonidos que nos permiten determinar el estado de conservación de objetos sin necesidad de ensayos destructivos y también nos exige estar a la vanguardia en la instalación de energías renovables en los monumentos, así como en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 en cuanto a la reducción en la generación de residuos.

#### ¿Dicho esfuerzo encuentra reciprocidad por parte de la Administracion y de los propietarios de bienes culturales?

Podría ser mayor. Las empresas hacemos un esfuerzo permanente por nuestra continuidad y por nuestra especialización, más en concreto en la formación de nuestros trabajadores; invertimos tiempo y dinero en ello y esto no se ve reflejado a la hora de adjudicar los trabajos, especialmente en los propietarios particulares. Somos una industria cultural, pero a diferencia de otras actividades culturales no recibimos tanto apoyo como ellas reciben, no me refiero a subvenciones sino a cuidar y mimar a las empresas de restauración y conservación porque sin ellas no habría Patrimonio bien restaurado y conservado. Cada vez que no se apoya a las empresas se pierden profesionales muy cualificados y desaparece conocimiento y expertizaje en hacer bien las cosas.

Se precisan personas en puestos de responsabilidad de los órganos de decisión que amen el patrimonio y que tengan espíritu de continuidad, que se les dote de la autoridad suficiente para que la parte técnica y especializada tenga como mínimo el mismo poder de decisión que la parte jurídica y económica.

#### Concréteme, ¿cómo se puede proteger mejor a las empresas especializadas en restauración del patrimonio?

Primero, con mayores inversiones en Patrimonio y mediante mejores pliegos en las licitaciones. En demasiadas ocasiones la exigencia de solvencia técnica y económica es desproporcionada con las inversiones realizadas en Patrimonio en los últimos años.

Resulta contradictorio que de una parte se pidan seguros de responsabilidad civil exorbitantes pero no se demande que el personal sea cualificado.

El hecho de que para la intervención en bienes culturales no se pida la clasificación K-7 y la desaparición de la clasificación N-5 ha supuesto una merma de las oportunidades para las empresas especializadas.

La oferta económica prima en exceso en el resultado de una licitación, sin duda alguna en detrimento del patrimonio.

#### ¿Considera necesaria una nueva ley de patrimonio histórico?

Es imprescindible una nueva ley que singularice a los bienes de patrimonio, condicionando a la legislación de contratos del Sector Público la obligatoriedad de contar con empresas especializadas, no generalistas, al acometer intervenciones en obras de Patrimonio.

Consecuentemente habría que modificar la Ley de Contratos del Sector Público respondiendo a las exigencias de la Ley de Patrimonio Histórico en el sentido expuesto.

#### ¿Qué reflexiones finales nos puede realizar?

Se tiene poco conocimiento de las empresas especializadas por parte de los responsables de las licitaciones, de las instituciones que legislan y de las que ejecutan. Se precisan personas en puestos de responsabilidad de los órganos de decisión que amen el patrimonio y que tengan espíritu de continuidad, que se les dote de la autoridad suficiente para que la parte técnica y especializada tenga como mínimo el mismo poder de decisión que la parte jurídica y económica.

Se están adjudicando obras de restauración a empresas no especializadas por lo que resulta necesario un mayor control especialmente en los propietarios particulares para evitar el intrusismo y que se produzcan lamentables casos de mala praxis.

Es vital adjudicar la redacción de los proyectos a técnicos especialistas en Patrimonio que sepan lo qué es éste y eviten que un mal proyecto afecte al normal desarrollo de una restauración.

Por último, se debe de transmitir desde las entidades encargadas de velar por el Patrimonio a los organismos que velan por la seguridad jurídica y legislativa que, para defender al Patrimonio, hay que establecer su singularidad y la de las empresas RESTAURADORAS Y CONSERVADORAS. Es muy cierto que hay que controlar el gasto público, pero no es menos cierto que hay que invertir acertadamente en defensa del bien cultural.

www.arespaph.com

### SIN PUNTO Y PELOTA



G. DE VEGA

### Si hay censura no hay democracia

En las democracias liberales, cada vez que prohibimos que haya debate nos estamos pegando un tiro en el pie

L régimen iraní le molesta la libertad de expresión. La de las mujeres que quieren quitarse el velo, la de Salman Rushdie, amenazado de por vida por los ayatolás, tuerto de una cuchillada, pero ya con la lengua y la tecla afiladas, resistiéndose a asumir el papel de víctima. Seguro que al escritor de Bombay no le importa que los ayatolás digan lo que quieran. Que hablen mucho, así sabemos cómo son y lo que piensan. Como los de Bildu y su imposibilidad para decir «te-rro-ris-ta» refiriéndose a ETA.

La libertad de expresión retrata: por la boca muere el pez. Es el pilar fundamental de una democracia. Es lo primero que suprime una dictadura. Por eso, cercenarla con la excusa de proteger a las víctimas, de evitar delitos de odio, nos quita a las democracias la autoridad moral que da cuidar la libertad. «Si temes las consecuencias de lo que estás diciendo, ya no eres libre», escribe Rushdie en su libro. Y, en Occidente, cada vez más, empieza a haber consecuencias y miedo por lo que se dice. Que se le digan a J. K. Rowling cada vez que critica las leyes trans.

El otro día, impidieron la entrada en Alemania a Yaris Varoufakis, el economista exministro de Tsipras en Grecia, alegando que el cónclave al que iba tenía aires antisemitas por su apoyo a los palestinos ¿Hay que imponer una verdad oficial sobre el conflicto de Oriente Medio? Mis simpatías iniciales y matizables están con Israel pero jamás impediría unas jornadas de apoyo a los palestinos. El martes, en Bruselas, Emir Kir, responsable municipal de la zona donde se celebra el encuentro de National Conservatism, mandó clausurarlo con policías y tuiteó que «la extrema derecha no es bienvenida». Temas a tratar: defensa de la familia, cómo el cristianismo alivia la guerra de se-

xos, cómo hay terapias psicológicas que están haciendo daño a los adolescentes y, en fin, una mezcla de asuntos 'antiwoke'. Estaba invitado, entre otros, Viktor Orban, primer ministro húngaro. ¿Vamos camino de que no se pueda hablar en contra del aborto, por ejemplo? ¿Qué miedo hay a debatir? La decisión de Kir fue criticada por políticos belgas, el primer ministro briánico y Giorgia Meloni. Pudo continuar.

En un delicioso podcast de Javier Aznar entrevistando al publicista Toni Segarra, éste dice que la publicidad o propaganda ahora es todo, hasta un supuesto relato científico y se pregunta «¿qué pasa, que no hay científicos antivacunas? No me lo puedo creer». El relato científico del cambio climático, por ejemplo, hizo que a Jordi Wild le resultara muy difícil organizar un debate con un científico que no cree que el cambio climático esté ocasionado por las emisiones de CO<sub>2</sub> de origen humano y otro que defendiera que sí. Al segundo le criticaron por aceptar debatir. El primero asume que está cancelado en muchos foros.

En las democracias liberales deberíamos poder hablar de todo. Cada vez que prohibimos que haya debate nos estamos pegando un tiro en el pie. Poder hacerlo es lo que nos distingue de los regímenes que alientan a los que están dispuestos a acuchillar a Rushdie por escribir lo le dio y sigue dando la gana.

#### CARTAS AL DIRECTOR

#### Esfuerzo y vocación

Una beca otorgada por el Ayuntamiento de Palencia en 1972 gracias principalmente al expediente académico, siendo alcalde Juan Ramírez Puertas (gran alcalde) y sin existir vinculación política por parte de mi familia con la 'oprobiosa', me permitió iniciar la carrera de Medicina, profesión de la que me siento muy orgulloso y que sigo ejerciendo. Ah por cierto: era hijo de un obrero y el mayor de ocho hermanos! Sirva esta nota como ejemplo del escrito del señor Quirós ayer en ABC.

IGNACIO J. PÉREZ DE DIEGO PALENCIA

#### Voto al menos malo

Llevo ya años en los que me acaece casi siempre lo mismo con ocasión de elecciones. ¿A quién votar?. A gusto lo haría en blanco o nulo, si realmente existiese una marea ciudadana contundente en esta línea. la cual pusiese de manifiesto el marcado desencanto social con nuestros representantes políticos. Quiero seguir comprometido con la democracia, lo que me exige participar. No me vale la abstención, la cual diluya mi cabreo entre los abstencionistas ancianos, o quienes dándoles igual se van a la piscina en día de calor.

Quisiera que mi decepción fuese militante; que se contabilizase como tal. Al final lo de siempre; tratando de analizar cuál es el voto útil que en mayor medida preserva el maravilloso sistema en el que estamos, y que nuestros interesados líderes erosionan más cada día. En esta dialéctica de confrontación personal, siempre acabo en el autoconvencimiento de que he de hacerlo con el que percibo menos malo. Este domingo, persistiré en esta línea. Hasta que alguien me arrastre al voto en blanco, supongo.

ENRIQUE LÓPEZ DE TURISO VITORIA

#### Drones, pateras y narcolanchas

Mas de 300 drones y misiles con origen en cinco países, a velocidades comprendidas entre pocos kms/hora a las supersónicas, volando a alturas desde decenas de metros a las suborbitales, y

con trayectorias balísticas, programadas o guiadas, fueron lanzados simultáneamente contra Israel. Al menos 350 cayucos con inmigrantes ilegales y un



Diana Morant, ministra de Universidades // EP

#### RAMÓN



narcolanchas, la mayoría de origen marroqui, a escasos nudos/hora y durante un trayecto de 3-4 días, arribaron a las costas española en todo 2023. Había que detectarlos, identificarlos, discriminarlos, calcular su trayectoria y destino, y destruirlos o capturarlos antes de alcanzar sus objetivos. Difícil era la misión de la fuerzas de defensa israelíes (FDI) y fácil para la conjunción de las de seguridad y militares españolas. Israel destruyó el 97 por ciento de la amenaza y no tuvo bajas mientras que España interceptó solo a los

número desconocido de

cayucos que les avisaron y escasas narcolanchas, unos 1.900 inmigrantes, que se sepa, se ahogaron, y dos guardias civiles fueron asesinados. El motivo diferencial: la actitud de ambos gobiernos para afrontar el problema.

FRANCISCO J. MEMBRILLO DOS HERMANAS (SEVILLA)

Pueden dirigir sus cartas y preguntas al Director por correo: C/ Josefa Valcárcel, 40B, 28027 Madrid o por correo electrónico: cartas@abc.es. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos de las cartas cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas. PUBLICIDAD 9



os en www.mujerhoy.com 🗐 mujerhoy

#### Juan Guaidó

Expresidente encargado de Venezuela

#### Anatomía de un régimen

Sabe bien Guaidó de lo
que habla cuando, como
en las declaraciones que
hoy recoge ABC, se muestra
persuadido de que Maduro no
dejará entrar un resquicio de libertad y juego
limpio en las elecciones de Venezuela. Él sufrió
en sus carnes la persecución feroz del régimen
chavista durante años, hasta que terminó en el
exilio de Miami. Los dictadores no suelen dejar
cabos sueltos... ni grilletes sin muñecas.

#### Yolanda Díaz Líder de Sumar

Eclipse en campaña

Era de esperar que la ya menguante presencia pública de la ministra de Trabajo tendiera hasta casi el eclipse en la campaña vasca. Tan es así que hasta un prejubilado de la política activa como Pablo Iglesias haya tenido más foco que Yolanda Díaz, que parece que no levanta cabeza desde el batacazo (el penúltimo de Sumar) en las gallegas. Improvisó, para encontrar algo de eco con el que reivindicar su papel de vicepresidenta segunda del Gobierno, un debate estéril y de cortísimo recorrido sobre lo tarde que cierran los restaurantes en España. La polémica duró apenas un suspiro, aproximadamente lo mismo que la consistencia de los argumentos de Díaz. La líder de Sumar parece tan abatida que hasta ha tirado la toalla y renuncia hasta a las ocurrencias. El eclipse dura.





#### ► VISITA DE ESTADO

### Los Reyes de España y de los Países Bajos, padrinos del hidrógeno verde

Felipe VI y Guillermo de los Países Bajos presidieron ayer, ante empresarios españoles y neerlandeses, la puesta de largo de uno de los proyectos más ambiciosos en los que se han embarcado sus respectivos países: un corredor para exportar desde el puerto de Bilbao hasta Ámsterdam hidrógeno verde, considerado como la principal alternativa limpia a los combustibles fósiles contaminantes. Este corredor se suma al de Algeciras-Rotterdam, que está previsto que comience a funcionar en 2026. Ambos proyectos supondrán nuevas rutas dentro de la Unión Europea para exportar e importar hidrógeno. Se trata del acto más relevante de la visita de Estado que desde el martes los Reyes giran a los Países Bajos.

**ENFOQUE 11** ABC JUEVES, 18 DE ABRIL DE 2024

#### **Óscar Puente** Ministro de Transportes

#### Récord mundial de autotroleo

El frenesí tuitero de Puente lleva camino de romper marcas mundiales. Ayer, intentaba 'trolear' una información que repetía escrupulosamente sus propias palabras sobre la necesidad de que España se plantee cobrar por el uso de las autovías. En realidad, la pérdida de control en su relación con la prensa le lleva a atacarse a sí mismo. Puente es un caso perdido para la libertad de información.

#### **Donald Trump**

Expresidente de Estados Unidos

#### Hacer campaña desde el juzgado

Normalmente, en Estados Unidos la selección de las personas que componen un jurado es cosa de los abogados y del fiscal. Pero Trump ha encontrado la fórmula para aprovechar su maratón en los banquillos para hacer campaña de cara a las elecciones de noviembre. Y si para ello ha de acosar a un candidato a jurado pues, para él, miel sobre hojuelas. Se trata de aparentar de que el 'malo' es otro.

#### Romario

Exfutbolista

#### Calienta que sales

El que fuera futbolista del Barcelona y del Valencia y campeón con Brasil en el Mundial de EE.UU. de 1994,

Romario de Souza, ha sido inscrito por el América para disputar, a sus 58 años, algunos partidos del Campeonato Carioca de segunda división, que comienza en mayo. Su gran ilusión era jugar junto a su hijo, Romarinho. Dicho y hecho... que para algo es el

presidente del club.





#### **▲GRAVES INUNDACIONES EN LOS EMIRATOS ÁRABES**

#### La lluvia de todo un año, en sólo doce horas

Al menos una persona ha muerto como consecuencia de las grandes inundaciones en los Emiratos Árabes Unidos, provocadas por las mayores lluvias torrenciales registradas en el país en los últimos 75 años y que causaron grandes destrozos en la infraestructura pública y privada, informaron fuentes oficiales.

La Policía del emirato meridional de Ras al Jaima anunció en un comunicado la muerte de un septuagenario cuyo vehículo fue arrastrado por las fuertes lluvias mientras transitaba por un valle de esta región desértica del país, particularmente afectada por las inundaciones del martes. Cayó en sólo doce horas (en algunos

lugares hasta 240 litros por metro cuadrado cada sesenta minutos) lo que suele llover en todo un año; se trata de la mayor cantidad de agua desde que comenzaron los registros en 1949. Dubai es la zona cero de estas graves inundaciones que han llamado la atención de todo el mundo por lo insólito de que diluvie en un desierto sólo acostumbrado a las tormentas de arena.

12 ENFOQUE

# LA FIEBRE DEL ORO' DE LA MENOPAUSIA: DE TABÚ A NEGOCIO MILLONARIO

Productos de belleza, terapias, dietas, retiros... El bienestar de las mujeres mayores de 45 años se ha convertido en un filón para 'celebrities' como Gwyneth Paltrow o Halle Berry, pero también para grandes marcas y emprendedores. Solo en España hay 11 millones de potenciales clientas



Por HELENA CORTÉS

uando Cristina Martínez empezó a sentir los primeros síntomas de la perimenopausia, hace ya cuatro años, se dio cuenta también de que hablar de ello era muy incómodo para muchísimas mujeres, que lo asociaban no sólo al fin de la fertilidad, sino también a la vejez. Quién no lo ha escuchado en alguna ocasión para referirse, de forma despectiva, a una mujer madura. «¿Cómo puede ser que no se comparta la preocupación por una etapa que es aproximadamente un tercio de la vida de una mujer?», se planteaba Martínez. Vio, además, que faltaban soluciones para las mujeres actuales. Porque no todas serán madres, pero todas pasarán por esta etapa. Así, aprovechando su experiencia como emprendedora, se asoció a su colega Mireia

Roca y fundó Domma, una 'start-up' especializada en productos naturales para tratar esos sofocos y cambios de humor que, además, genera contenido divulgativo para que sus clientas compartan experiencias. Su tribu digital cuenta ya con 100.000 fieles, pero es que además en el último año sus ingresos se han multiplicado casi por tres: el año pasado facturaron 500.000 euros y en 2024 prevén superar los 1,3 millones. «El sector ha vivido un crecimiento muy grande asociado también a este fin del tabú. Es curioso, porque en 2020 muchos nos miraban con extrañeza cuando les contábamos lo que hacíamos y ahora todo mi entorno habla de menopausia todo el rato», bromea Roca.

Al acabarse este silencio autoimpuesto, explica el doctor Pluvio Co-

ronado, presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), las mujeres de entre 45 y 55 años, que actualmente están en su plenitud profesional y gozan de buena salud, han empezado también a buscar productos y servicios que mejoren su calidad de vida durante esta etapa. Un estudio de Kantar sobre la menopausia estimaba que el 51% de las mujeres vive cambios negativos en su salud durante esos años. De hecho, desde la propia AEEM han creado una aplicación móvil para medir el impacto que tiene en su vida el climaterio y ver de qué forma pueden minimizar esa afectación en su día a día.

#### Lista interminable

El mercado, consciente de esa necesidad, se ha lanzado a cubrir las demandas de estas potenciales consumidoras. Las soluciones son de lo más variado: hormonales, nutricionales, deportivas, cosméticas, de cuidado íntimo, gestión emocional e incluso asociadas al ocio, como retiros de meditación o paquetes vacacionales con tratamientos de bienestar.

Sólo en el negocio de la belleza, calcula la empresa de inversión Female Founders Found, hay una oportunidad de mercado cercana a los 600.000 millones de euros, una cifra suculenta tanto para las grandes firmas como para las 'start-ups' que no dejan de surgir en lo que la prensa anglosajona ya ha bautizado como 'la fiebre del oro' de la menopausia. En Estados Unidos, pionera en el desarrollo de este mercado, esta causa empresarial la han abanderado famosas como Halle Berry, Gwyneth Paltrow y Naomi Watts. La primera, de hecho, anunció a principios de año el lanzamiento de Re-spin, una plataforma digital centrada en salud y bienestar para mujeres que estén experimentando los primeros cambios asociados al climaterio. La ganadora de un Oscar por 'Shakespeare in love' fundó hace años la lujosa (y polémica) marca de bienestar Goop, que también tiene una línea dirigida a las mujeres maduras. Hace poco más de un año, su compañera Naomi Watts decidió sacar la firma de cosméticos Stripes, dirigida a ese mismo público.

España, añaden los expertos de The Silver Economy, consultora especializada en el público sénior, es un buen mercado para el desarrollo de este tipo de productos porque tiene «una rica tradición en la higiene y el cuidado de la piel y una robusta industria farmacéutica y cosmética, donde hay fábricas y laboratorios de nicho con producción específica y comercialización no masiva, casi medica». Lo más demandado, explica la farmacéutica Marta Masi, que también decidió sacar su propia línea de cosméticos y suplementos alimenticios dirigidos específicamente a estas edades, reconoce que los productos más demandados son tópicos para la zona íntima (lubricantes, hidratantes internos y ex-



ternos) y complementos alimenticios para la piel, los huesos y las articulaciones con colágeno, ácido hialurónico y vitamina D. También remedios para mejorar la líbido, la sequedad de mucosas (maca y espino amarillo, respectivamente) y los sofocos (isoflavonas de soja y cimicífuga).

Lejos de estabilizarse, vaticinan los expertos de The Silver Economy, esta industria irá a más, tanto por razones demográficas, como el aumento de la esperanza de vida, como culturales. «El levantamiento del tabú sobre la menopausia ha fomentado una discusión más abierta y educada sobre las necesidades de las mujeres durante esta fase. Esto no solo ha mejorado la demanda de productos adaptados, sino que también ha creado una comunidad más fuerte y una base de consumidores más informados y empoderados», asume la consultora Cristina Almarza.

#### **Nuevos perfiles**

Por eso, aunque la edad media a la que suele llegar la menopausia ronda los 51 años, según estudios de la AEEM, la preocupación de las mujeres por esta etapa es cada vez más temprana, confirma la doctora Luciana Bergamashi, directora médica del centro Máxima de Barcelona, una clínica especializada únicamente en tratar la perimenopausia y la menopausia «de forma integral y personalizada, con especialistas de más de once disciplinas distintas: gineco-

ABC JUEVES, 18 DE ABRIL DE 2024

**ENFOQUE 13** 

logía, fisioterapia, sexualidad, nutrición, estética, neurología, acupuntura...». Porque el perfil de las mujeres que experimentan el climaterio ha cambiado mucho en los últimos años, sostiene, y no solo por razones socioculturales: «Ahora, por ejemplo, hay un gran grupo de mujeres supervivientes de cáncer que experimentan una menopausia temprana y tienen sus propias necesidades».

Otro fenómeno reciente y muy frecuente en las consultas, apunta Bergamashi, es el de madres maduras que se enfrentan a los primeros cambios hormonales mientras están criando a niños muy pequeños. Es una de las consecuencias de vivir en uno de los países europeos que más retrasa la edad de la maternidad: en España ya hay más madres de 40 que de 27. «A veces las pacientes no requieren tanto terapias médicas sino ser escuchadas, comprendidas y simple-

mente cambiar algunos hábitos de vida», añade esta doctora.

Mónica Manso, terapeuta

y autora del libro 'La menopausia consciente', vio ya en 2017 la necesidad que tenían estas mujeres de poder compartir sus inquietudes. Hasta entonces, había estado acompañando a las madres durante el embarazo, el parto y la crianza, pero, en un país sin hijos, pronto vio que su labor era incluso más demandada en otras etapas de la vida. Empezó con las consultas privadas, y desde hace un par de años organiza también retiros para que las asistentes «se junten y se escuchen», así como cursos para profesionales. El

reto ahora en este colectivo -«grande, potente e influyente económicamente, porque las que están ahora experimentando la menopausia son las 'boomers' y la generación X», recuerda Manso- es saber discernir, dentro de la creciente información disponible sobre el climaterio, lo que le funciona a cada una. «Muchas marcas, además de vender sus productos, están realizando una importante labor de divulgación, y eso también es positivo, porque no dejan de ser altavoces muy potentes», asume.



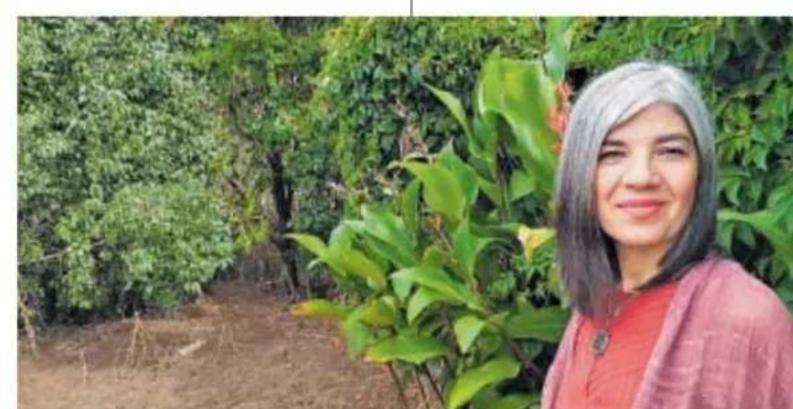



Como ocurre siempre que la industria convierte un tabú en tendencia, admite también el doctor Coronado, llegan «muchos productos muy buenos y otros no que no lo son tanto», por lo que lo importante es dar a las mujeres herramientas para que sepan elegir y al final se impongan los primeros. Todavía, reconoce, queda mucho que investigar en el ámbito farmacológico, por ejemplo, e incluso en el campo de las terapias hormonales, olvidadas durante unos años.

Aunque la menopausia es un proceso natural y no siempre hay que tratarla, señala Coronado, es importante que crezca la sensibilización y formación de los médicos pero también la exigencia de las mujeres y su participación en la búsqueda de una buena calidad de vida en cualquier etapa. «Hoy se estima que el 30% de las mujeres necesitaría tratamientos hormonales, y solo el 5% de ellas los toma», afirma. Hoy en día ninguna debería estar dispuesta a sufrir en silencio.



Domma, fundada por Martínez y Roca (arriba) en 2020, prevé facturar este año 1,3 millones de euros. Debajo, la terapeuta Mónica Manso y la ginecóloga Luciana Bergamashi // INÉS BAUCELLS / ABC



Un fenómeno creciente HOY, EN MUCHAS MUJERES SE SOLAPA LA MATERNIDAD CON LOS PRIMEROS SÍNTOMAS DE LA MENOPAUSIA

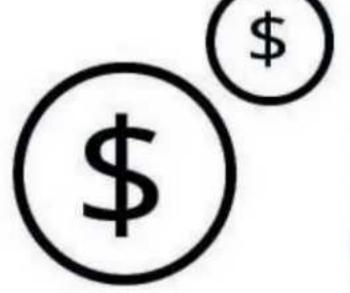

JORGE NAVARRO

# Sánchez dispara el gasto militar para paliar el déficit de armamento

- Los expertos consideran prioritario para España reforzar la Defensa Aérea y los sistemas de comunicaciones
- Los envíos a Ucrania dejan las reservas de munición al mínimo y la industria no puede revertir la situación

PABLO MUÑOZ/VÍCTOR R. DE ALMIRÓN MADRID

l Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un gasto extraordinario de 1.129 millones de euros para aumentar las capacidades militares de nuestro país. La decisión demuestra que lo que hasta ahora era una necesidad evidente, en este momento, con un contexto internacional marcado por la invasión de Ucrania y la crisis de Oriente Medio, se ha convertido en una urgencia, según admiten fuentes gubernamentales. La necesidad de la Unión Europea de aumentar su autonomía militar ante un Estados Unidos en un momento de incertidumbre por quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca y los compromisos de España con la OTAN empujan además en esa línea.

El jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante Teodoro Esteban González Calderón, ya explicó en octubre de 2022, en la Comisión de Defensa del Congreso, que las Fuerzas Armadas estaban haciendo «una inversión importantísima en munición» y no sólo para levantar nuestras reservas, ya entonces muy mermadas. «Es otra de las lecciones aprendidas de Ucrania -explicó el Jemad-, se creía que ya no existían guerras de larga duración, sino que todas las guerras iban a durar unos días (...) y hemos visto que no. Entonces, ni los 'stocks' que exige la Alianza Atlántica ni los que tenemos son suficientes». Advirtió: «Y, lo que es más grave, tampoco se pueden conseguir» a corto o medio plazo, «porque las empresas son incapaces de producir al ritmo que se consume en el conflicto».

Ante una partida presupuestaria de este calado, la pregunta es en qué deberían gastarse esos 1.129 millones. A falta de información oficial -Defensa se limita a decir que en «armas, munición y equipamientos»-, en opinión de fuentes de la máxima solvencia consultadas por ABC, en el contexto internacional actual, lo prioritario para aumentar las capacidades militares españolas es invertir en Defensa Aérea y Comunicaciones. En concreto, hay un claro déficit de baterías antiaéreas Patriot, que están diseñadas para

neutralizar misiles balísticos a una distancia superior a los 100 kilómetros. Se trata de un sistema móvil que utiliza misiles guiados que simultáneamente enganchan y destruyen múltiples objetivos en un ambiente de contramedidas electrónicas. España cuenta con tres baterías de estos misiles y la idea era modernizarlas, sobre todo a la vista de lo que sucede en Ucrania y la capacidad rusa de lanzar misiles contra nuestro país, lo mismo que sucede con otras naciones de Oriente Medio. Además, desde hace tiempo se ve necesario adquirir la última versión de los Patriot.

#### Sistema MC3

En cuanto a las comunicaciones, las mismas fuentes de la máxima solvencia consideran que es necesario potenciar un sistema MC3 para enlazar los puestos de mando. Se trata de un Programa de Mando, Control y Comunicaciones conocido con ese nombre y que, a juicio de los expertos, es clave para potenciar nuestras capacidades. De hecho, en los últimos meses se han realizado distintas actuaciones en este campo para, con créditos ordinarios y extraordinarios, hacer nuevas inversiones. Y se quería priorizar la adquisición de todos aquellos sistemas de comunicaciones necesarios para completar el Plan de Transición MC3, diseñado por el Ejército de Tierra y que está en pleno desarrollo.

En todo caso, fuentes gubernamentales consultadas por ABC insisten en que la falta de munición para nuestras armas es una realidad en España, agudizada por la guerra de Ucrania y el constante suministro de material bé-

El Gobierno, dividido, cree que es urgente subir la inversión en Defensa por la invasión de Ucrania y la crisis de Oriente Próximo

Sánchez, recién elegido secretario general del PSOE en 2014, abogaba por eliminar este ministerio o reducir su presupuesto

#### **NECESARIO NO, URGENTE**

La industria española, sin capacidad suficiente

El continuo envío de material militar a Ucrania, en un conflicto de larga duración, ha provocado que las reservas de munición estén bajo mínimos. La industria española no tiene capacidad para revertir la situación a corto o medio plazo.

Baterías antiáreas Patriot y enlaces

Los expertos consultados consideran que las inversiones más urgentes se deben hacer en baterías antiaéreas Patriot y en sistemas de comunicaciones MC3 para enlaces seguros entre los puestos de mando.

El compromiso del 2%, en el horizonte

Con la situación internacional agravada por la crisis de Oriente Medio, se hace más urgente cumplir con el compromiso de gasto del 2% del PIB, prerentemente antes de 2029.

lico que ha hecho nuestro país: «Hemos perdido la capacidad de exportar que teníamos hace cinco años -explican esas mismas fuentes-, pero además nuestra industria militar no es capaz en este momento de satisfacer nuestras necesidades y de situar nuestras reservas a un nivel adecuado dado el contexto internacional». Además, precisan que también es prioritario abordar otras deficiencias, como la renovación del parque móvil 8x8 Dragon que sustituirán a los BMR, ya algo anticuados y que han sido retirados de determinadas operaciones militares por deficiencias de seguridad.

#### Un 26% más con Sánchez

El programa de sustitución, que se remonta a 2007 y que acumula ya mucho retraso, prevé la fabricación de 348 unidades de estos vehículos con un coste de más de 2.000 millones de euros. Se trata del mayor contrato licitado por el Ministerio de Defensa y constituye un proyecto esencial para el Ejército de Tierra. La entrega del material debería estar finalizada el próximo año, pero hay quien duda de que al final se puedan cumplir estos plazos.

A pesar de las reticencias de sus socios de Gobierno y aliados parlamentarios, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha aumentado ya un 26% los gas-

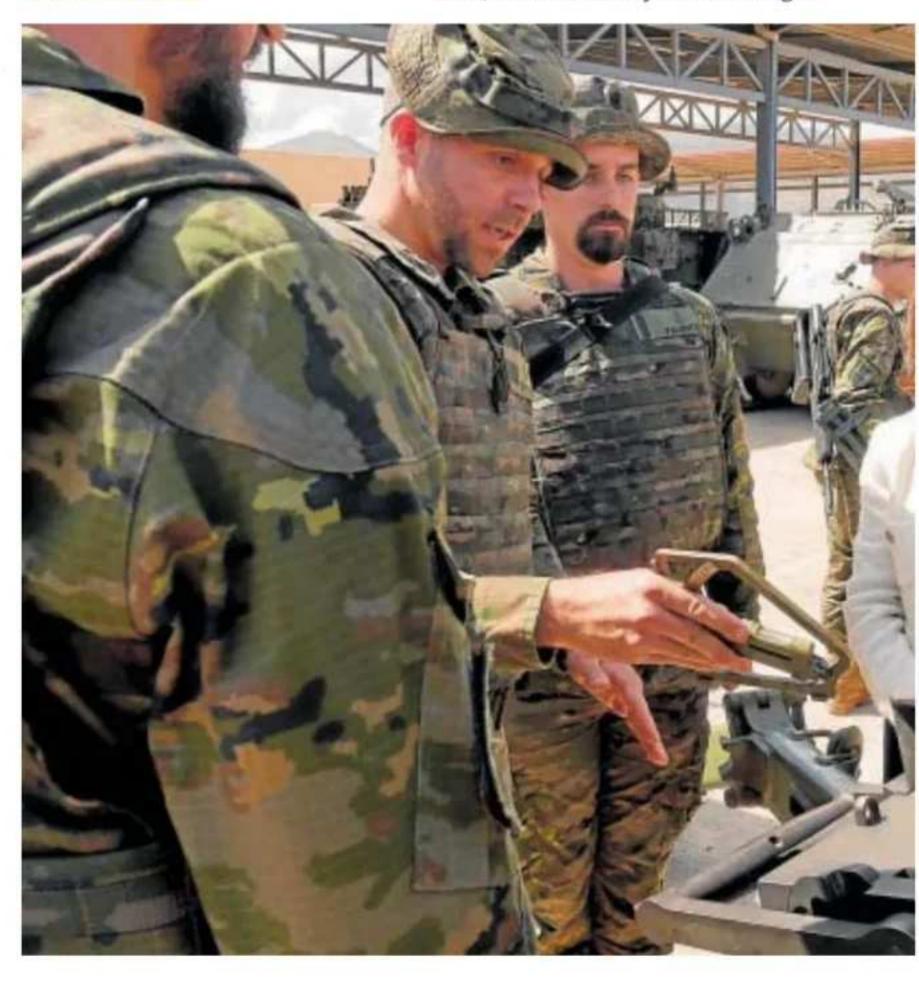

ESPAÑA 15

tos de Defensa desde que llegó al Palacio de la Moncloa. Ningún gabinete hasta ahora había elevado tanto el gasto militar, que en estos momentos es de un 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB).

Con todo, a España aún le queda un amplio camino por recorrer para cumplir su compromiso con la OTAN de destinar en 2029 al menos un 2% del PIB a gastos militares, todo ello además en un momento en el que la Unión Europea pide un aumento de la inversión en Defensa para mejorar su autonomía estratégica en esta materia.

No es la primera vez que el Gobierno dedica importantes cantidades a gastos militares. En octubre del año pasado el Consejo de Ministros ya decidió invertir más de 576 millones de euros en la compra de un sistema de lanzacohetes de alta movilidad para el Ejército de Tierra y otros 345,5 millones para la adquisición de munición de rango extendido de 155 milímetros, con un alcance de más de 40 kilómetros. Las dos inversiones se justificaron en los compromisos con la OTAN y en el contexto internacional, en el que aún no había irrumpido la crisis de Oriente Próximo.

En este asunto, como en tantos otros, Sánchez ha actuado con la fe del converso. En 2014, recién elegido secretario general del PSOE, afirmaba que había que suprimir el Ministerio Defensa -luego matizó que quería reducir su presupuesto- y ahora es firme defensor de aumentar el gasto militar.

Margarita Robles, ministra de Defensa, la semana pasada en la base militar Alfonso XIII de Melilla // EFE

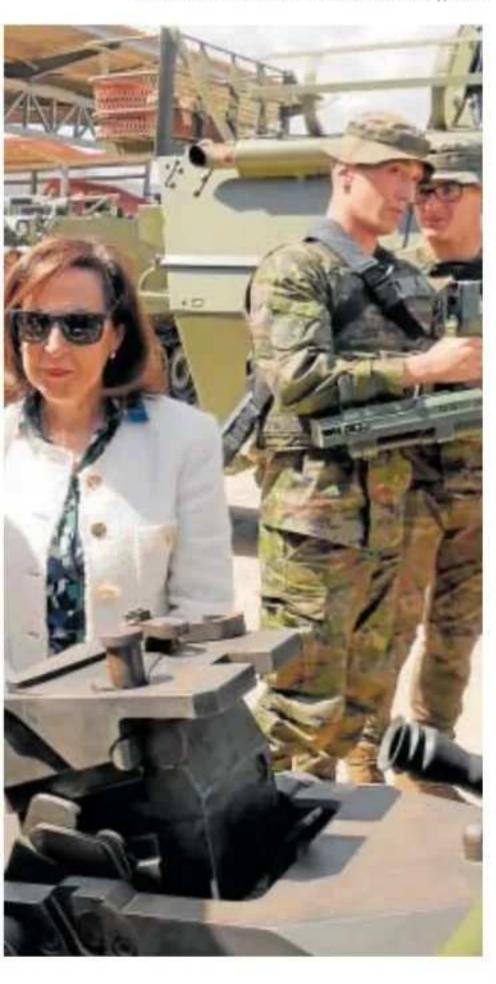

# Sumar duda de la validez jurídica del acuerdo del Consejo de Ministros

Díaz evita confrontar con Sánchez, pero su partido fija una posición crítica

GREGORIA CARO MADRID

El gasto militar sigue siendo divisorio en la coalición de PSOE con su socio a la izquierda. No son enfrentamientos tan duros como los protagonizados por Podemos en la legislatura pasada, pero es también conflictivo con el partido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Fuentes de Sumar en el Gobierno dudan de la validez jurídica del incremento del gasto en Defensa en más de 1.000 millones de euros para reforzar la capacidad militar aprobado a través de un acuerdo marco en el Consejo de Ministros de antes de ayer y explican que sus ministros lo rechazaron sin éxito.

No pueden bloquear dicha inversión al tratarse de un departamento que no es de su competencia. Pero Sumar explica que protestaron porque no ven justificada su aprobación urgente con la vía del acuerdo marco de la que dispone el Gobierno para extensiones presupuestarias y que no requiere de debate parlamentario. «Supone aprobar por esta vía algo más del 8% del presupuesto anual de Defensa y consideramos que no está justificada esta celeridad», reprocha el equipo de Díaz, que pide al PSOE que aclare qué factores y contextos justifican un importe por valor de 1.129.648.285 euros sin pasar por el Congreso.

El acuerdo marco se conoció una vez publicado en la referencia del Consejo de Ministros después de que La Moncloa decidiera ocultar en la rueda de prensa este asunto, que crea tensión con los socios de investidura.

Durante la reunión ministerial, explican las fuentes de Sumar, plantearon su «preocupación» por aprobarlo mediante créditos extraordinarios y recurrir a fondos de contingencia. Esgrimen las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) de 2015 y del Tribunal de Cuentas de 2016 sobre los 'Programas Especiales de Armamento' de Mariano Rajoy, que anularon partidas aprobadas por la vía de urgencia del decreto ley por no estar suficientemente justificados. El recurso ante el TC fue interpuesto en 2014 por PSOE, Izquierda Unida y UPyD.

A pesar de que el gasto en Defensa no es un elemento por el que la vicepresidenta Díaz suela entrar en conflictos con el PSOE, de hecho participó en la Cumbre de la OTAN en Madrid, donde el presidente se comprometió a subir el presupuesto mi-

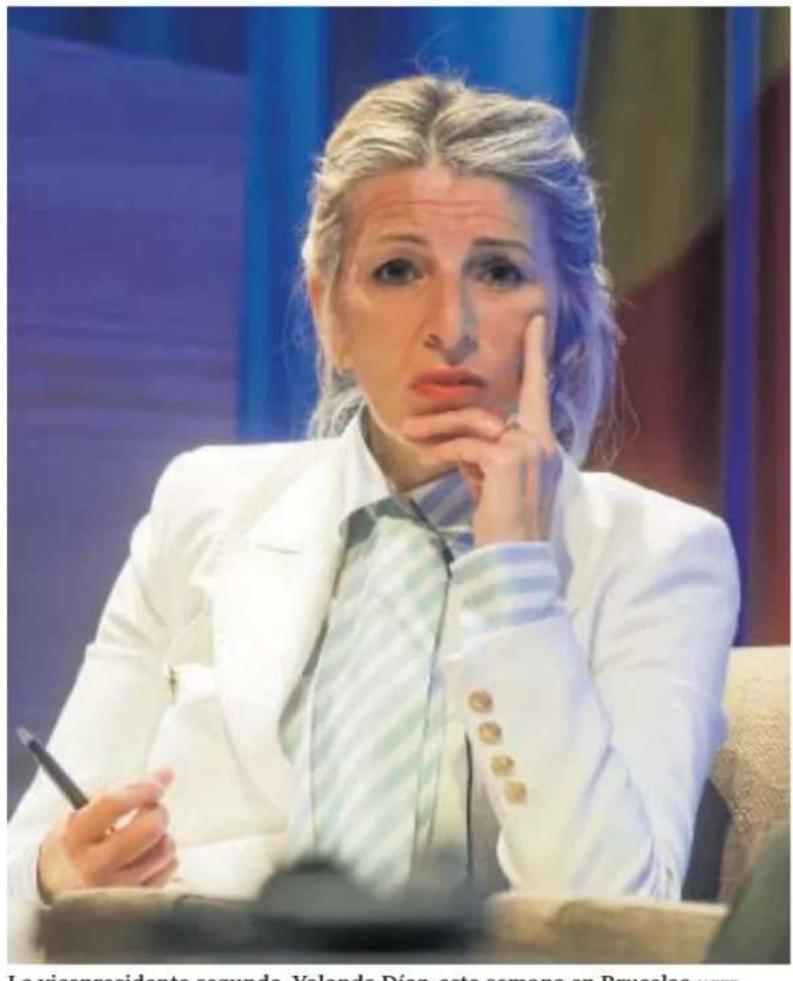

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, esta semana en Bruselas // EFE

litar a un 2% del PIB, desde Sumar creen que «no se aportan causas objetivas ni justificación adecuada» en este caso, así como que «solo se precisan los criterios económicos y la convocatoria no respeta la legalidad vigente en cuanto a Igualdad».

Sumar también reprocha a Defensa cierto grado de injerencia en el departamento de Díaz: «Consideramos además que Defensa se arroga competencias en materia laboral que corresponden al Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social».

La líder de Sumar ha optado por no confrontar con Pedro Sánchez y delegarlo en su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, que la semana pasada le pidió en el Congreso no incrementar el gasto militar. Ayer Errejón pidió en redes sociales no destinar ningún esfuerzo a la «industria de la guerra». Pero están intentando no provocar demasiado ruido. Estrategia diferente a la que usaron los lí-

«Cuesta controlar las palabras ante tanta hipocresía del Gobierno», critica Irene Montero, número dos de Podemos deres de Podemos en el Gobierno. Podemos iba a amagar en la negociación de los Presupuestos Generales con condicionar su apoyo a que no se elevara el gasto militar en detrimento del social, a pesar de que el presidente del Gobierno se comprometió con la OTAN a alcanzar ese 2% del PIB invertido en Defensa para 2029 estando ellos sentados en el Consejo de Ministros. Las cuentas se prorrogaron, por lo que han perdido esa baza para el ciclo electoral.

«Cuesta controlar las palabras ante tanta hipocresía del Gobierno de España», criticó ayer la exministra y número dos de Podemos, Irene Montero, en rueda de prensa. «No se puede decir que quieres la paz y llenar los medios de comunicación de titulares diciendo que pides la paz mientras estás contribuyendo de forma decisiva a la escalada militar», añadió.

A la ministra de Sanidad, Mónica García, la cogieron con el pie cambiado en una entrevista en Telecinco y, al preguntarle por el gasto extraordinario, respondió que España está en «costes de Defensa inferiores en relación a otros países», lo que provocó duros reproches de dirigentes de Podemos, que compiten contra Sumar en los comicios vascos y europeos por un mismo electorado.

16 ESPAÑA

# El PSOE recula y no citará a los fiscales a la comisión de investigación de las mascarillas

Bolaños dice que «no tiene sentido» solo unas horas después de que su partido lo acordara con sus socios

#### NATI VILLANUEVA MADRID

Visto y no visto. Así ha sido el paso de tres fiscales por la lista de los 134 citados en la comisión de investigación de las mascarillas en el Congreso. Ni 24 horas tardó el PSOE en dar marcha atrás después de aprobar un listado en el que, una vez más, por exigencia de sus socios, figuraban tres funcionarios de la carrera fiscal: el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; el que ha asumido el caso Koldo en la Fiscalía Europea, Ignacio de Lucas; y Codruta Kovesi, jefa de este órgano de la UE.

Como si se tratara de una jugada planificada más que de un despiste –el debate sobre las comparecencias de jueces y fiscales en comisiones estuvo sobre la mesa hace apenas tres meses, por las polémicas comisiones 'lawfare' –, lo cierto es que los socialistas acabaron el día intentando buscar la fórmula para salvar el listado sin necesidad de volver a someterlo a votación y contando ya de antemano con que los tres fiscales no comparecerán.

Tan rápido fue todo que la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) reaccionó cuando ya lo había hecho el fiscal general del Estado, que, en un certero movimiento, evitó que se abriera aún más la grieta en un Ministerio Público en el que precisamente su gestión está cada vez más en el punto de mira.

Fue García Ortiz quien dio el primer paso una vez publicada la lista de los comparecientes. Lo hizo con el envío de una carta, el martes por la tarde, al presidente de la comisión de investigación, el socialista Alejandro Soler. En ella le pedía que se «reconsiderara» la citación del jefe de Anticorrupción, pues esta Fiscalía está «involucrada en muchos procedimientos» objeto de esa investigación -las compras de mascarillas- y la comparecencia de Luzón podría «perturbar» el trabajo del Ministerio Público. «Podría constituir un inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada o, incluso, para las alegaciones al derecho de defensa que pudieran efectuar los afectados por tales investigaciones», señalaba la misiva.

El envío de la carta trascendía, por parte de la propia Fiscalía General, ayer por la mañana, apenas unos minutos antes de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes,



Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción y citado a la comisión // IGNACIO GIL

Félix Bolaños, compareciera ante los medios en Valencia para, en un alarde de contradicción –es su partido, el PSOE, el que había aprobado esta lista horas antes–, decir lo mismo con otras palabras. «No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales: tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y están conociendo en su condición de fiscales», dijo.

De la misma forma lo ve la ministra de Defensa, la magistrada Margarita Robles. En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Foro Económico 'Wake Up, Spain!', opinó que «llevar a jueces y fiscales al ámbito de comisiones no es el procedimiento más adecuado» y reconoció el trabajo «con arreglo a la legalidad» de los jueces y fiscales apelando además a la independencia del Poder Judicial. Al margen de eso, la ministra evitó valorar «lo que se haga en el Congreso» y las posturas de los diversos partidos en el ámbito parlamentario. Otras fuentes socialistas apuntan no tanto a un

Fuentes fiscales no ocultan su preocupación por el precedente que esto podría suponer para las comisiones 'lawfare'

Cuando algo no se regula en el Estatuto fiscal, aplica de forma «subsidiaria o analógica» a la LOPJ, que permite no comparecer cambio de posición ni a una teatralización, sino a que el grupo parlamentario actuó de manera autónoma sin pasar por La Moncloa. Algo que no es la norma, pero tampoco excepcional. En cualquier caso, el Gobierno tardó casi 24 horas en mover la posición del partido.

Aunque no hay una alusión específica en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) a estas comparecencias, fuentes fiscales recuerdan que la Fiscalía está integrada –con autonomía funcional– en el Poder Judicial y que, en ausencia de una regulación expresa en el texto que regula a la carrera, le son aplicables los mismos principios que a los jueces y magistrados. «Con carácter supletorio o analógico, si no lo regula expresamente el Estatuto fiscal o el reglamento, hay que acudir a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)», dicen.

#### Como los jueces

Así sucede, por ejemplo, con el artículo 28 del EOMF, que remite a la LOPJ en lo que se refiere a las causas de abstención de los fiscales, las mismas establecidas para los jueces y magistrados en el artículo 219 de dicha ley orgánica. El 399 de la misma señala que «las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia». Y añade: «Cuando una autoridad civil o militar precise de datos o declaraciones que pueda facilitar un juez o magistrado, y que no se refieran a su cargo o función, se solicitarán por escrito o se recibirán en el despacho oficial de aquél, previo aviso».

Fue precisamente a este artículo, junto al 396 de esa misma ley -«los jueces y magistrados no podrán revelar los hechos o noticias referentes a personas físicas o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones»- al que aludió el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPI) en una declaración unánime el pasado diciembre. Los vocales emplazaron al Congreso y al Senado a no citar a jueces y magistrados para declarar sobre hechos conocidos en las actuaciones objeto de su actividad jurisdiccional. El propio García Ortiz habló de este línea roja en su comparecencia ante la Comisión de Justicia ese mismo mes.

Fuentes fiscales no ocultan su preocupación por el precedente que puede suponer de cara a las comisiones 'lawfare' abrir la veda con la comparecencia de fiscales en el Congreso.

#### «Instrumentalización»

En una escueta nota de prensa, la Asociación de Fiscales recordaba ayer por la noche que la citación de los fiscales «pretende instrumentalizar políticamente, controlar y condicionar la actuación de instituciones encargadas de perseguir delitos de corrupción». A su juicio, la intervención de un poder del Estado en la actuación de órganos que deben ser independientes «quebranta principios esenciales del derecho español y el de la UE». Se trata, insisten, de «ataques interesados políticamente a fiscales y jueces».



De Andrés, con Marga Prohens, Alfonso Rueda, Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco y Yolanda Bel Blanca // EP

# El PNV se lanza a por el voto útil del PP para frenar a Bildu

Los populares temen estancarse en 6 o 7 escaños, frente a los 9 que manejaban en su cálculo más optimista

V. RUIZ DE ALMIRÓN / I. ARIZMENDI MADRID / SAN SEBASTIÁN

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, albergaba desde hace meses un temor fundado cuando reflexionaba acerca de la campaña electoral del País Vasco. Al presidente popular le preocupaba que los comicios del próximo domingo se articulasen como una disyuntiva entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Bildu. Y eso es precisamente lo que está tomando forma en la recta final de la campaña, que entra hoy en sus últimas 48 horas.

Los últimos sondeos que la ley permite publicar apuntalaron la idea de que el conglomerado que tiene a Sortu como formación matriz puede ganar estas elecciones autonómicas. Pero las últimas 72 horas han apuntalado la sensación de que, precisamente ante ese riesgo de victoria de los de Arnaldo Otegi, el votante en torno al PNV estaría activándose. Y lo estaría haciendo aglutinando votos procedentes del Partido Socialista de Euskadi (PSE) –con el que ha compartido el Gobierno vasco duran-

te la última legislatura- y del propio PP. Un flujo al que han contribuido las declaraciones al principio de esta semana del nuevo candidato bildutarra, Pello Otxandiano, no considerando a ETA como un grupo terrorista, pese a las más de 850 asesinatos y cientos de heridos que dejó en España en general y en el País Vasco muy en particular.

La candidatura del PP logró en las elecciones autonómicas de 2020, en las que concurrió en coalición con Ciudadanos (CS), un total de seis escaños: cinco de los populares y uno de los liberales, ahora desaparecidos en esta comunidad. Los de Feijóo han llegado a manejar pronósticos optimistas que alcanzaban hasta los nueve escaños, tres más que ahora, en los momentos en que se detectaba un mayor desgaste del PNV.

Génova y su también nuevo candidato en el País Vasco, Javier de Andrés, querían alejarse de una campaña centrada en Bildu porque presentían que eso podía fomentar el voto útil hacia los nacionalistas. Se temía que eso cortase el crecimiento esperado y asociado a la mejora de la marca nacional respecto a hace cuatro años. Y que incluso pudiera expulsar votantes hacia la papeleta del peneuvista Imanol Pradales.

La sensación en las últimas horas en la dirección nacional de Génova no es desde luego de caída. Pero sí de que lo más probable es un resultado que visibilice un estancamiento de sus siglas en el País Vasco. Como mucho un ligerísimo avance hasta los siete escaños, como apuntaba la encuesta de GAD3 para ABC este mismo lunes.

#### A diferencia de Cataluña

«Aquí no va a pasar lo que esperamos en Cataluña», reflexiona un alto cargo del partido que cuestiona la campaña desarrollada por Javier de Andrés. Creen que no ha calado la idea de una campaña centrada en el deterioro económico del País Vasco ni la idea de que, por su alianza en Madrid, el PNV es lo mismo que el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y Bildu. Una estrategia que pretendía vender al PP como la única candidatura no sanchista de la oferta electoral vasca para las urnas del 21-A. «Nos vamos a quedar igual», apuntan con resignación

Los populares se han quedado solos en cuestiones como su crítica a la renta de garantía de ingresos (RGI)

La polémica provocada por el candidato de Otegi al negar que ETA fuera terrorismo da una baza más a Pradales asumida desde la dirección nacional del partido.

En un escenario en el que las últimas encuestas ya reflejan que la coalición liderada por Otegi podría dar el 'sorpasso' a los de Andoni Ortuzar y Pradales por primera vez en unos comicios autonómicos en el País Vasco desde 1980, en el Partido Popular preocupa cómo este ascenso de Bildu puede afectar en sus votantes de cara al esprint final de la campaña. Una recta final que se augura intensa y en la que desde las filas populares siguen apostando por centrar el foco en la economía, los jóvenes que «se ven forzados a emigrar» y las críticas hacia algunas políticas sociales, con especial énfasis en la renta de garantía de ingresos (RGI). En esta última crítica sobre la prestación mensual para personas y familias del País Vasco sin recursos básicos, los populares se han quedado solos, como se evidenció en el último debate en la televisión autonómica (ETB) el pasado martes, en el que la mayoría de fuerzas tacharon al PP de «derecha reaccionaria».

Así las cosas, la campaña del PP vasco no está terminando de calar entre su electorado y eso puede suponer un problema añadido, ya que la mencionada subida de EH Bildu en las encuestas puede inclinar a una parte de su electorado a apostar finalmente por la papeleta del PNV, un trasvase que tendría como objetivo buscar «el voto útil» para evitar que los de Otegi y Otxandiano ganen en votos y/o escaños este domingo. Y, en consecuencia, que esa misma noche se presenten reclamando su legitimidad para reclamar que, por primera vez en casi medio siglo, haya un lendakari 'abertzale'.

En esta coyuntura, el reto que se pone el partido es movilizar a los cerca de 130.000 votantes que optaron por la papeleta encabezada por Feijóo en las elecciones generales del pasado verano. Pero, dado el contexto de estos comicios y lo que auguran los pronósticos demoscópicos, ese objetivo será difícil de repetir, toda vez que supondría doblar el resultado de las elecciones autonómicas de 2020, en las que concurrieron con CS y juntos lograron 60.650 votos, el 6,77% del total, mientras que en julio esa cifra se incrementó hasta las 133.466 papeletas, el 11,55%.

De cara a estos últimos días de campaña electoral, el PP vasco tratará de hacer pedagogía sobre las razones que existen para no votar al PNV, poniendo el acento en su «declive» en lo que se refiere a la gestión económica de la que siempre han hecho gala los nacionalistas, pero también en su viraje hacia una posición más independentista.

La estrategia popular pasa así por plantear a los vascos solo dos opciones en las urnas: votar al PP y garantizar que esa papeleta tratará de impedir que Bildu llegue a la presidencia del Gobierno vasco o apostar por PNV o PSE, sabiendo que cabe la posibilidad de que pacten compartir ese ejecutivo con los 'abertzales'.

# Feijóo se vuelca en Cataluña tras pasar con perfil bajo por la campaña vasca

Cinco viajes en veinte días muestran la importancia que le da a la región, donde puede cuadriplicar escaños

#### EMILIO V. ESCUDERO MADRID

Con su presencia ayer en Gerona, Alberto Núñez Feijóo ha completado ya un recorrido inicial por todas las provincias de Cataluña y eso que todavía quedan ocho días para el inicio oficial de la campaña electoral en esa comunidad. Cinco viajes en apenas veinte días. Un compromiso total del líder nacional del PP con esos comicios y con un territorio que considera clave para el futuro del partido. Porque, más allá de lo que ocurra el 12 de mayo, en el horizonte se vislumbran ya las elecciones europeas del 9 de junio y también una legislatura turbulenta que nadie descarta que pueda desembocar en un adelanto de las generales en cualquier momento, por lo que Feijóo quiere estar preparado para que no ocurra como el 23-J, cuando Cataluña se convirtió en una de las grandes decepciones que evitaron la mayoría de la derecha.

El mensaje de los populares en Cataluña estos días está siendo muy similar al del País Vasco. Un llamamiento a la unidad de los constitucionalistas alrededor de las siglas del partido, incluyendo en esa ecuación el voto de los decepcionados con el PSOE. La fórmula de base, con matices, sirve para ambos territorios, pero el efecto que el gallego espera lograr en uno dista mucho del que llegará en el otro. «No nos ponemos techo, pero la realidad de crecimiento en un sitio es muy distinta al otro. En las vascas podemos mejorar nuestros resultados (6 diputados), pero el espacio es el que es. En las catalanas aspiramos a cuadriplicar los escaños que tenemos ahora (3) y convertirnos en la primera fuerza constitucionalista en el Parlament. Son dos escenarios muy diferentes», reconoce a ABC una fuente del partido cercana a la dirección nacional.

Esa importancia que Feijóo le da a Cataluña fue uno de los motivos por los que tardó tanto en confirmar a Alejandro Fernández como candidato. Quería tener clara la decisión y maduró mucho todas las opciones. Esos días de tormenta interna sirvieron para analizar la situación de la formación en esta comunidad y para cerrar filas en busca

#### LAS CINCO VISITAS PARA ARROPAR A FERNÁNDEZ

#### 27 DE MARZO

Preside en Barcelona la Junta directiva que confirmó a Alejandro Fernández como candidato

#### 3 DE ABRIL

Visita de nuevo Barcelona para presentar una lista de unidad para las elecciones catalanas

#### 11 DE ABRIL

Se reúne junto a Fernández en una granja cooperativa en Lérida con trabajadores del sector

#### 16 DE ABRIL

En plena campaña vasca, visita la lonja de Tarragona y anuncia medidas para el sector pesquero

#### 17 DE ABRIL

Encuentro con hosteleros en Girona, donde pide acabar con la 'turismofobia' instalada en Cataluña

de un resultado que sitúe al PP como cuarta fuerza por detrás del Partido Socialista de Cataluña (PSC) y los independentistas y por delante de Vox, que hasta ahora tenía siete diputados más en el Parlament y cuyo espacio es el principal caladero para los populares. «Lo que pase el 12-M será un resultado de partido, no de Alejandro Fernández o del otro ala del PP catalán. Con esta lista se ha conseguido unificar el éxito o el fracaso», reconoce esta fuente. Porque, tras las dudas iniciales con el can-

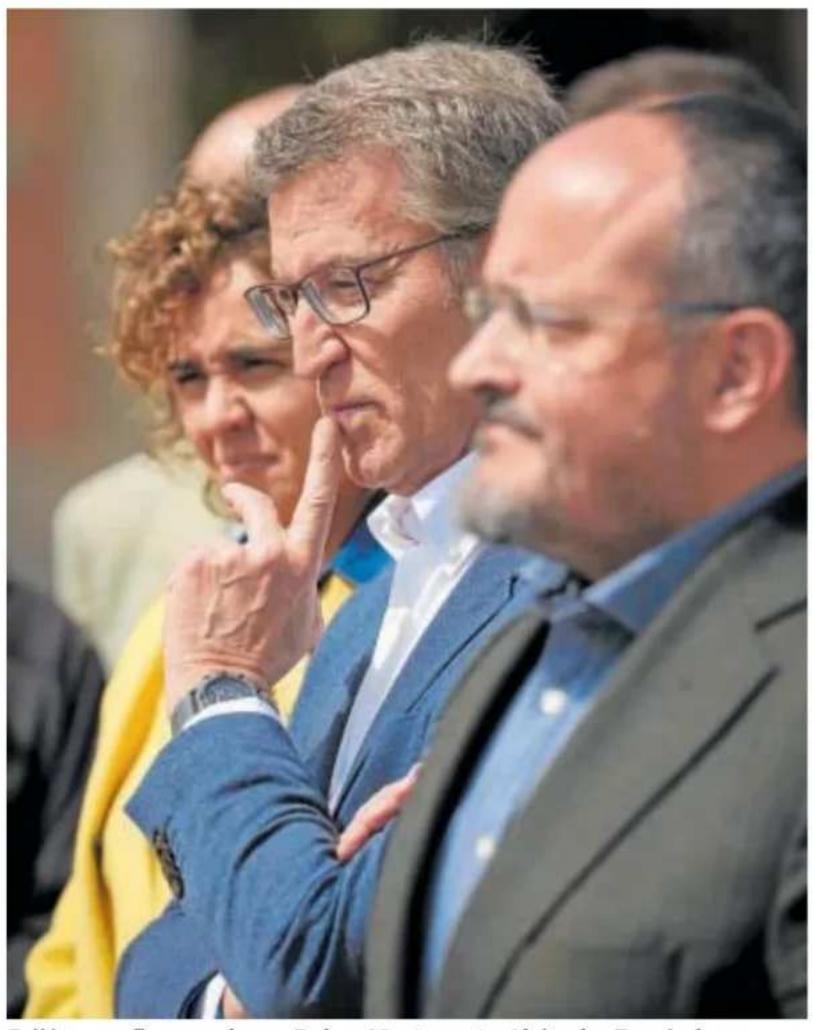

Feijóo, ayer flanqueado por Dolors Montserrat y Alejandro Fernández // EFE

didato, Feijóo se ha volcado con él y con la precampaña. Primero, viajando a Barcelona para confirmarle y también para presentar la lista de unidad con la que afrontará las elecciones catalanas. Después, para mantener encuentros con trabajadores de sectores clave en cada una de las provincias y anunciar medidas para intentar atraerlos. Presencia, presencia, presencia.

Como la que han tenido estos meses de lucha contra la amnistía, con manifestaciones a pie de calle, cuyo efecto se podrá testar en menos de un mes. Será entonces el momento de saber si la estrategia diseñada contra la ley estrella del Gobierno y sus socios ha calado en Cataluña, donde el PP se juega mucho, pues entiende que ese granero de votos es clave para amarrar la mayoría que las encuestas le dan para las europeas.

Los populares quieren afianzar esos pronósticos desligándose de las ideas más radicales de Vox, algo que les hizo mucho daño antes de las generales. Entonces, con unas previsiones bastante mejores, las palabras de Santiago Abascal hablando de una posible intervención de la Generalitat si la derecha llegaba al poder acabaron rebajando el voto del PP y relanzando al PSC de Salvador Illa. Un sostén definitivo para que Sánchez pudiera armar su mayoría de mínimos. Cataluña, clave entonces, vuelve a ser el epicentro de la política nacional.

#### PIDE AL GOBIERNO QUE ROMPA CON LOS DE OTEGI

## El PP insta a Sánchez a aislar a Bildu si no condena el terrorismo

#### E. V. ESCUDERO MADRID

El cambio de guion de última hora del PSOE con Bildu lo quiere aprovechar el PP para captar votos y desestabilizar más una legislatura que tiene los cimientos de barro. Por eso, Alberto Núñez Feijóo retó ayer a Pedro Sánchez a que «rompa sus coaliciones con Bildu» y a «firmar juntos un compromiso de que no pactará con Bildu en ninguna institución de España hasta que no condenen el terro-

rismo y ayuden a esclarecer los asesinatos de ETA sin resolver».

Una propuesta que ya está sobre la mesa del PSOE y que significaría el fin de la legislatura, porque sin los votos de Bildu, Sánchez no tiene apoyos para seguir en La Moncloa. «Es indigno desde el punto de vista democrático, ético y moral. Sánchez es presidente porque Bildu ha querido. La presidencia de España la ha decidido Bildu y el PSOE ha pactado con

ellos el Gobierno de España, el de Navarra y el del Ayuntamiento de Pamplona», justificó Feijóo.

Para el líder popular, las reticencias que ahora muestran el candidato del PSE a lendakari o la ministra portavoz del Gobierno, Eneko Andueza y Pilar Alegría, para no apoyar a los de Otegi no hacen más que destapar el «planteamiento cínico del Partido Socialista de Euskadi en relación a Bildu. Es evidente que Bildu nunca ha considerado a ETA una banda terrorista, ni ha pedido perdón a las víctimas ni ha ayudado a esclarecer los crímenes, pero aún así se pactó con ellos la investidura», señaló Feijóo, «asombrado e indignado» a solo cuatro días de las elecciones en el País Vasco.

### FRONTÓN DE CAMPAÑA (XIII)-

## Apuesta por la bicefalia

JOSÉ F. PELÁEZ



s increíble lo comprensivos que → son los vascos con el PNV. Les con el PSOE? Hombre, no van a pactar con los fachas del PP. ¿Que pactan con el PP? Pues claro, no van a pactar con los zarrapastrosos y los perroflautas de la izquierda. ¿Qué la Sanidad va bien? Es gracias a ellos. ¿Y si va mal? Hay que votar a los jeltzales, que son los gestores. Si hay que ayudar al empresariado vasco, ¿quién mejor que el PNV? Pero si hay que subir impuestos a los empresarios para pagar no sé qué políticas sociales, también bien. Pero solo si se encarga el PNV. Se consideran nacionalistas y a la vez transversales, que es como ser a la vez antitaurino y morantista y pueden presentarse en forma de hombre calvo con pinta de dirigir la Kutxa de Durango o de ecologista surfera con cierta propensión al nudismo. Da igual lo que hagan: que pacten con Bildu o que pasado mañana acuerden una reforma fiscal con Juan Bravo. Todo

lo que hagan será comprendido, aceptado y apoyado: subir las pensiones o contener el gasto de la Seguridad Social, poner un AVE o vetarlo, bailar un 'agarrao' en Neguri patria querida o un aurresku cantando 'Eusko Gudariak', los nueve pases de Mugaritz o txuleta y media en Etxebarri. O porque lo dice el lehendakari o porque lo dice el Euzkadi Buru Batzar. Todo vale. Yo en la vida solo aspiro a que mi novia me comprenda la mitad de lo que un vasco comprende al PNV. Así que me lanzo y voy a por todas: a partir de mañana comienza mi bicefalia.



Pradales, Ortuzar y Urkullu, este martes en un acto en Baracaldo (Vizcaya) // EFE

## Nuestras novias van a votar a Bildu

CHAPU APAOLAZA



ué razón tienes, amigo Peláez, si estaba yo por la noche viendo a Pradales en el debate y así cerrándoseme los ojos con la gestión de Osakidetza no sabía si era más un SEAL de los Marines o mi psicóloga. El PNV tiene una banda más ancha que las campas de Urbía llegando desde el Santuario de Aránzazu. Los de Castilla renegáis de ese horizonte político porque en

el páramo de Los Torozos hay tanto horizonte que parece que te vas a dar con el cielo en el cogote, pero los vascos tenemos siempre un monte en la jeta y de ahí viene la costumbre de subirnos a los picos: a ver aire. O de echarnos a mar abierto, que aquí se dice 'itxas zabalean' o mar 'en lo abierto'. ¿Qué hay detrás del mar y de mi mirarla?, se preguntó Eduardo Chillida. En realidad, tú eres casi de Donosti y entras en Ganbara como Patxi por su casa. En el punto de fuga de esa tensión entre horizonte y ombligo ha venido el PNV a plantear esta cosa que describes tan bien en la que un partido mosaico de Moisés que guía el destino de un pueblo pretendidamente elegido, al mismo tiempo vota leyes en las que los niños deciden su sexo en un formulario de los cereales. Y ahí les permiten cualquier cosa, como criticar a Bildu y menear el árbol de las nueces o pretender una nación tecnológica y universal y pedirle a los médicos el título de euskera. Al final, no sale tan bien como podríamos creer y, amigo, yo no haría experimentos en casa: dicen las encuestas que nuestras novias van a votar a Bildu.

## Un circuito, muchos viajes



PAGO EN 6 MESES\* HASTA

500€

EN CUPÓN REGALO DE

15 DE

DESCUENTO

#### Dolomitas y la Toscana

Hoteles 3\*/4\* • MP + X 8 días | 7 noches Incluye visitas y entradas.

1.135€

Baviera, Ruta Romántica y Selva Negra

Hoteles 3\* • MP + X 8 días | 7 noches Incluye visitas y entradas.

1.232€

#### Estocolmo y lo mejor de Noruega

Hoteles 3\*/4\* • MP + ¥
8 días | 7 noches
Incluye visitas y entradas.

1.429€

#### Tesoros de los Países Bajos

Hoteles 3\*/4\* • MP + **※**8 días | 7 noches
Incluye visitas y entradas.

#### India: Triángulo de Oro

Hoteles 4\* • MP + ¥ 8 días | 7 noches Incluye visitas y entradas.

#### Lo mejor de Tailandia

Hoteles 4\* • MP + X

10 días | 8 noches
Incluye visitas y entradas.

1.680€







## Amaia Martínez

Candidata de Vox en el País Vasco

# «Andueza no va a decidir, es muy posible que pueda pactar con Bildu»

Acusa al Partido Popular de ser «un colaborador activo» para el problema de la inmigración ilegal

JUAN CASILLAS LABASTIDA (ÁLAVA)

Amaia Martínez (Vitoria, 1968) hace un parón entre visita y visita, en plena campaña electoral, para atender a ABC en Labastida (Álava). Tras las altas temperaturas de la semana pasada, ha refrescado, pero eso no le quita energía a la candidata de Vox, que afronta con optimismo la recta final antes de enfrentarse a las urnas. Confía en mantener su escaño para seguir confrontando desde el Parlamento vasco. ¿Bildu? Un «monstruo» alimentado por PSOE y PNV.

#### —Es su segunda campaña en el País Vasco. ¿Nota diferencias con la anterior?

—Diferencias hay muchas. La anterior se realizó cuando estábamos en plena pandemia. También lo hemos notado a la hora de poder llegar y de poder transmitir nuestro mensaje a todos esos vascos que por primera vez nos están oyendo sin manipulaciones y sin mentiras. Este es un logro que hemos conseguido en esta campaña.

#### —Hemos visto actos de acoso contra Vox en esta campaña, también cómo se echa espray pimienta al candidato del PNV, ¿estamos normalizando la violencia en las campañas electorales?

–Vox nunca ha normalizado la violencia y siempre la hemos denunciado. Es curioso que anteayer todos los partidos saliesen en tromba a hacer condolencias al señor Pradales. Creemos que es imperdonable, pero todos esos que dieron la mano al señor Pradales no han denunciado en estos cinco años el acoso y la violencia que sufren nuestros afiliados. Y no hace falta remontarse mucho. El martes mismo vimos cómo nuestros afiliados en San Sebastián tuvieron que salir escoltados por los antidisturbios de la Ertzaintza, debido a que una turba de proetarras quería agredirles. Si nos vamos a dos días antes, en Guecho, en Mondragón, en Azpeitia, siempre tenemos lo mismo. Siempre digo

que tenemos que ser todos libres y que hay que denunciar la violencia no solo de una parte, sino de todos.

#### —¿Qué le parece que el candidato de Bildu se niegue a llamar terrorista a ETA?

-No puedo decir exactamente qué me parece porque pecaría en la definición. Un señor que representa al brazo político de ETA, como es Sortu, que es el brazo derecho de Otegi, que está llevando el mensaje de Otegi... que diga que ETA no es un grupo terrorista, ¡será un grupo que repartía abrazos! Perdóneme, pero hemos sufrido mucha violencia, mucho horror en el País Vasco, como para frivolizar ahora mismo con este tema. Hay partidos que se encargan de blanquear a Bildu. PNV y PSOE, durante mucho tiempo, se han encargado de blanquear a este partido, que debería estar ilegalizado.

#### —El Gobierno ha dicho ahora que esas declaraciones son «incompatibles con la democracia». ¿Cree que el PSE, llegado el caso, podría pactar con Bildu?

—Estoy segura de que sería capaz. Hay que concordar todos los hechos. El Gobierno de España está sustentado por partidos separatistas. Entre ellos está Bildu, que es un socio preferente. No puedo entender que hablen de Bildu aquí, en el País Vasco, de una manera y luego sean socios del Gobierno. Estoy segura de que Eneko Andueza, el candidato del PSE, no va a decidir qué va a hacer. Lo va a hacer Pedro Sánchez. Y si el Gobierno de España está sustentado por estos grupos, por supuesto, es muy posible que pueda pactar con Bildu. Sin ninguna duda.

#### —Andueza promete por activa y por pasiva que no. ¿Ferraz impondría otro criterio?

—Recuerdo a Pedro Sánchez prometer hasta en tres ocasiones que no iba a pactar con Podemos y Bildu. Del PSOE ahora mismo no me puedo creer nada, no son dignos de la palabra que tienen.

#### —La mayoría de encuestas dan ganador a Bildu. ¿Qué reflexión le merece?

—Hemos cedido unas competencias utilizadas por los partidos nacionalistas, que se han encargado de blanquear a este partido, brazo político de ETA. Este blanqueamiento tan profundo ha llevado a que ahora mismo no se recuerde. Ese es el problema que tenemos, que la juventud ahora mismo no sabe lo que era ETA, no sabe quién era



Amaia Martínez, cabeza de lista de Vox a las elecciones vascas del domingo // ABC

Miguel Ángel Blanco. PNV y PSOE han alimentado al monstruo y ahora es lo que tenemos.

#### —A ustedes les dan máximo un escaño. ¿Mantenerlo sería un éxito?

Para nosotros un éxito es todo lo que consigamos. Un escaño sería un éxito, pero siempre digo que las encuestas no nos han sido favorables. Del 2020 recuerdo que nadie nos daba un escaño en el Parlamento vasco y contra todo pronóstico entramos. ¿Qué votante vasco diría públicamente que va a votar a Vox? Creo que ninguno por el señalamiento. El nacionalismo se ha encargado de manipular el censo electoral. En estas elecciones faltará mucha gente: en primer lugar, los asesinados por ETA; en segundo lugar, todos los exiliados por este separatismo totalitario.

—¿Cómo han sido estos cuatro años como única diputada de Vox en el País Vasco?



«Faltará mucha gente: primero, los asesinados por ETA; segundo, los exiliados por este separatismo totalitario»

-Han sido años de mucho trabajo. Hemos conseguido frenar políticas lingüísticas. Llevar a los tribunales ese cordón antidemocrático que hicieron a Vox y nos devolvieron los derechos de los 18.000 vascos que nos votaron. Y hemos conseguido llevar temas que estaban debajo de la alfombra, como la inseguridad en las calles o la inmigración ilegal. Que por cierto, hoy [por el miércoles] hemos visto cómo un inmigrante ilegal marroquí ha agredido en Guecho a una niña de cuatro años. Esto es trágico. Es un delincuente reincidente porque en marzo ya atacó a una chica en Baracaldo y tenía un expediente de expulsión desde hacía un año. Quien abre las puertas a la inmigración ilegal en España es el PSOE y quien la riega de ayudas en el País Vasco, el PNV. El PP también es un colaborador activo porque ha apoyado la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales.

#### –¿Qué motivos hay para votar a Vox este domingo?

–Muchos. Tenemos ganas de trabajar y vamos a seguir defendiendo la verdad. Es nuestro lema, 'Sabéis la verdad'. Sabéis que es verdad que la inseguridad está aumentando, que hay una inmigración ilegal descontrolada, que hay una imposición lingüística, que hay adoctrinamiento en las aulas, que se está olvidando la memoria de las víctimas de ETA.

ESPAÑA 21 ABC JUEVES, 18 DE ABRIL DE 2024

# Zaplana desmiente las confesiones sobre el amaño con Cotino: «Nos llevábamos fatal»

▶ Reitera en el juicio del caso Erial que no pactó mordidas ni movió dinero al extranjero

#### TONI JIMÉNEZ VALENCIA

El exministro de Trabajo y expresi-

dente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana se defendió este miércoles de los señalamientos que realizaron algunos de los otros catorce acusados del caso Erial durante el juicio y que le sitúan en el centro de una trama que desvió dinero procedente de comisiones al extranjero para blanquearlo y retornarlo a España. Zaplana reiteró ante el tribunal que no se reunió en 1997 con el entonces director general de la Policía Juan Co-

tino ni habló «jamás» con él sobre el concurso público para la privatización de las ITV que ganó una empresa de su familia.

En la sesión anterior, tras un pacto con el fiscal para ver reducida la petición de pena, su exjefe de gabinete en la Generalitat, Juan Francisco García, reconoció que esa licitación se diseñó para que la ganara el grupo empresarial de los Cotino y que Zaplana lo sabía. Los sobrinos de Cotino también confirmaron que su tío pactó esas adjudicaciones a cambio del 30% de las plusvalías obtenidas tras vender sus participaciones en la sociedad adjudicataria años después.

Zaplana -tal y como hizo en su declaración la semana pasada- volvió a negarlo todo en una intervención solicitada por su letrado al considerar que algunos encausados -su testaferro confeso, Joaquín Barceló, y el pro-



Eduardo Zaplana // ROBER SOLSONA

pio García- habían respondido cuestiones como persona física en su nueva comparecencia como representantes de empresas implicadas.

«Si la acusación da tanta importancia a las agendas, podrá comprobar que no hay en esa fecha ni en ninguna cercana» ninguna reunión «en la que estemos los tres», aseveró Zaplana en referencia a Juan Cotino y a su jefe de gabinete entre 1995 y 2022. Su último encuentro con Cotino fue en 2003 por algún acontecimiento «de índole político», continuó, al tiempo que pidió que se revisen las hemerotecas de la época, cuando él ya se había marchado a Madrid como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. «Nos llevábamos fatal, porque yo rompí relaciones con el Gobierno de la Comunidad Valenciana de (Francisco) Camps», recordó, «con conflictos y desplantes» por la guerra abierta en el seno del PP regional. Una de las facciones del partido consideraba que Zaplana estaba realizando una tutela excesiva.

Los Cotino pagaron alrededor de seis millones de euros por varios lotes de las ITV valencianas. En 2004, vendieron sus participaciones en la mercantil adjudicataria por 43 millones. De acuerdo con la confesión de algunos acusados, las comisiones prometidas se ingresaron un año después en dos sociedades de Luxemburgo que estarían a cargo de Joaquín Barceló y Juan Francisco García.

Este último señaló ante el juez que Zaplana estaba al corriente de todo, aunque no «hablaba con él como si esos fondos fueran suyos». El exministro lo contradijo ayer: «No he tenido ninguna comunicación de esa operación». Su relación personal con Juan Cotino era absolutamente «inexistente» en ese momento, aunque la recuperaron cuando el exministro salió de la prisión privisional en 2019. La Fiscalía pide para quien fue portavoz del Gobierno de José María Aznar 19 años de cárcel.











PROYECTO GRATIS Llámenos y le realizaremos un proyecto de su oficina

gratuito y sin compromiso.



**OFIPRIX RENTING** NO COMPRE SUS MUEBLES, ALQUÍLELOS

Ahora usted puede alguilar sus muebles y disfrutarlos cómodamente mediante un contrato de arrendamiento.



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante un evento en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas // REUTERS

## CASTIGO PARCIAL DE WASHINGTON AL RÉGIMEN DE MADURO

# EE.UU. recupera solo parte de las sanciones al petróleo de Venezuela

- ▶ La Casa Blanca responde al veto a María Corina Machado con un castigo suavizado a la dictadura chavista
- «Anteponen el interés empresarial a la democracia», lamenta el enviado especial durante la Administración Trump

DAVID ALANDETE CORRESPONSAL EN WASHINGTON



pesar de que el régimen de Nicolás Maduro ha impedido con sus vetos que haya unas elecciones presidenciales libres en Venezuela en julio, la Casa Blanca ha optado por volver a imponer las sanciones al sector petrolero de ese país solo de forma parcial. A pesar de que Washington retira en 15 días su licencia 44, que permitía hacer negocios con Pdvsa, la petrolera estatal venezolana, mantendrá los permisos para otros negocios, en especial en los que están implicadas la compañía energética Chevron

y otras radicadas en Estados Unidos. Desde que llegó a la Casa Blanca, el equipo de Joe Biden ha autorizado una serie de licencias para permitir que empresas extranjeras vuelvan a operar en el sector energético venezolano, con el cometido de forzar a la dictadura a que permitiera unas elecciones libres al final del quinquenio actual. Maduro, sin embargo, ha vetado a la ganadora de las primarias de la oposición, María Corina Machado. Ahora, la Administración Biden sólo revoca una de esas licencias.

La licencia número 44, que fue emitida en octubre por el Departamento del Tesoro de EE.UU., autoriza temporalmente todas las transacciones relacionadas con las operaciones en el sector de petróleo y gas en Venezuela. Esto incluye permitir transacciones financieras con ciertos bancos venezolanos que de otro modo estarían bloqueados, siempre que estas transacciones sean necesarias para las actividades del sector de petróleo y gas. Esa licencia se retira.

Sin embargo quedan en pie las autorizaciones para hacer negocios por parte de Chevron, que se beneficia desde 2022 de la licencia número 41, y Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC y Weatherford International, que operan de forma limitada gracias a la licencia número 8M. Fuentes de la Casa Blanca, preguntadas por los permisos para operar de otras petroleras, como Repsol, afirman que se respetarán los que han sido concedidos caso a caso, que se mantienen en secreto de acuerdo con la ley vigente.

En enero, el equipo de Biden ya restableció las sanciones de EE.UU. contra la empresa estatal venezolana de minería de oro Minerven y advirtió de otras medidas como las que han sido anunciadas este 17 de abril si Maduro no garantizaba unas elecciones libres.

El 17 de octubre de 2023, Maduro y la opositora Plataforma Unitaria firmaron en Barbados un acuerdo por el cual se pactaban unas elecciones en 2024 y

además el régimen chavista se comprometía a aceptar las candidaturas vetadas entonces. Finalmente, la justicia electoral del régimen vetó a Machado y a la candidata que esta designó como su sustituta, Corina Yoris. Entonces, la Casa Blanca dijo que este 18 de abril volvería a imponer sanciones si en Caracas no se daba marcha atrás.

Maduro, por su parte, ha denunciado lo que considera un «chantaje» del equipo de Biden. El pasado 15 de abril, en un programa televisado admitió que ha habido contactos entre su equipo, encabezado por Jorge Rodríguez, y funcionarios de la Casa Blanca sobre la re-

Sobre todo, la Casa Blanca permite que la petrolera estadounidense Chevron siga haciendo negocios en el país suramericano

Maduro admite los contactos con el equipo de Biden, pero le acusa de «chantaje» y no retirará sus vetos electorales

INTERNACIONAL 23

imposición de sanciones. A principios de abril hubo dos reuniones en México a las que Washington envió al principal asesor de Biden para América Latina, Dan Erikson. Maduro dijo que se le prometió un levantamiento total de sanciones que no se ha cumplido, por lo que no se siente obligado a satisfacer más compromisos electorales.

Durante la Administración de Donald Trump, EE.UU. aplicó varias rondas de sanciones que aislaron por completo al sector petrolero venezolano. Según dice a ABC quien fue enviado especial para Venezuela en aquel gobierno, el embajador Elliott Abrams, «la prueba crítica para la Administración Biden es la licencia de Chevron. Si realmente están comprometidos con el cambio democrático, la revocarán. Si se mantiene, estarán permitiendo que Maduro eche por la borda lo acordado en Barbados y antepone los intereses de Chevron a los de EE.UU. y la libertad en Venezuela».

#### Otras opciones

El equipo de Biden afirma que aún baraja más opciones para presionar a la dictadura de aquí a la fecha dada para las próximas elecciones, el 28 de julio. Según un alto funcionario de EE.UU., «esta decisión no debe ser vista como definitiva, porque todavía creemos que Venezuela puede celebrar elecciones transparentes e inclusivas. Seguiremos en contacto con todos los implicados, incluidos los representantes de Maduro, la oposición democrática, la sociedad civil y la comunidad internacional para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano en asegurar un futuro mejor para Venezuela». Abrams pone de relieve que un gobierno republicano, como el anterior, no cedió ante las presiones empresariales en EE.UU., algo que sí hace, en su opinión, el equipo de Biden.

Las estimaciones de la Administración estadounidense son que un periodo de seis meses de alivio de las sanciones al petróleo le podría haber permitido al régimen de Maduro unos ingresos de entre 6.000 y 10.000 millones de dólares, una liquidez de la que estaba necesitado desde que el equipo de Trump aplicara sus sanciones.

Bajo Biden, EE.UU. ha excarcelado a varios venezolanos a los que reclamaba Maduro. Primero se dio la extracción de la lista de sancionados de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores. Después, la liberación de los 'narcosobrinos' del dictador, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, que cumplían penas de prisión por tráfico de cocaína. Después el levantamiento de las sanciones al oro, al gas y al petróleo.

En diciembre, Biden en persona autorizó el indulto preventivo y excarcelación de Alex Saab, supuesto testaferro de Maduro que había sido detenido en Cabo Verde por una orden de Interpol y que estaba en proceso de juicio. Tras esas excarcelaciones, y liberar a los estadounidenses presos, Maduro inhabilitó a Machado. Aunque liberó a los estadounidenses presos en Venezuela, quedan 300 presos políticos en el país, según las organizaciones humanitarias.

## Juan Guaidó

Expresidente interino de Venezuela

# «La dictadura no va a permitir que nadie la amenace»

 El opositor, exiliado en Miami, es partidario de imponer sanciones económicas y personales a Maduro

CORRESPONSAL

EN CARACAS



El expresidente interino Juan Guaidó rompe el silencio desde su exilio en Miami para defender el liderazgo de María Corina Machado, inhabilitada por el chavismo, y su representante Corina Yoris, como candidata de la coalición opositora Plataforma Unitaria (PU), también bloqueada por el régimen de Nicolás Maduro.

–¿Antes del 18 de abril la plataforma PU debería tomar una decisión para sustituir candidatos entre María Corina Machado y Manuel Rosales?

—Nosotros ya tenemos un candidato unitario, no podemos borrar los resultados de las primarias de octubre pasado en las que ganó María Corina Machado; tenemos una situación sobrevenida donde una dictadura bloquea no solo a Machado sino a su sustituta Corina Yoris. Los doce candidatos inscritos son los que permitió la dictadura porque busca dividir.

#### –¿Hay o no unidad de la coalición en torno a la líder Machado?

-No es que no haya unidad en Venezuela, hay unidad sólida. El 28 de julio no es una elección sino un evento para buscar soluciones y alternativas para los venezolanos que queremos ser escuchados. Se está bloqueando el derecho a elegir. Han puesto trabas en todo el mundo, en las embajadas y consulados para que los venezolanos no puedan inscribirse.

#### —¿Qué le parece Manuel Rosales como candidato de la oposición?

 Rosales es un candidato más de los doce que están inscritos.

#### —¿Si no hay candidato unitario inscrito entonces caemos en la abstención?

—Eso es un chantaje. Estamos buscando alternativas para que el 28 de julio se dé una oportunidad de solución y si el gobernador de Zulia (Manuel Rosales) o cualquier otro quiere representar a la unidad tiene que empezar por señalar a Nicolás Maduro, quien está bloqueando la dictadura.



La alternativa es Machado, ella es la ganadora de unas primarias autogestionadas en octubre pasado.

—Seguimos en el punto muerto porque el régimen no va a permitir la inscripción de Corina Yoris. ¿Hay alguna otra opción?

–La dictadura no va a permitir que nadie la amenace, la dictadura lo que quiere es que la legitimen y normalicen. La dictadura no va a permitir un gobierno interino, tenemos que desafiar al régimen buscando alternativas y una solución para el 28 de julio.

#### —¿Si no logran inscribir la candidatura de la unidad, se impondrá Maduro en los comicios?

—Los que respaldan a Maduro son una minoría. No tiene apoyo popular ni electoral. Se mantiene en el poder por la fuerza y su aparato represivo. El dilema no es con nosotros, el dilema es con la dictadura, que no va a ser reconocida si continúa por ese camino y le caerán las sanciones, entre otras cosas.

-Hay partidos de la Plataforma que quieren apoyar a Rosales porque Ma-



«Tareck el Aissami es el chivo expiatorio en una guerra entre facciones de la dictadura, entre los hermanos Rodríguez, Maduro y otros»

#### chado no puede inscribir a su delegada. ¿Así se rompe la unidad?

—La unidad de la oposición la representa Machado. En el caso del gobernador de Zulia es un candidato más que permitió la dictadura.

#### –¿Qué propone?

-Lo que tenemos que hacer es fortalecer el liderazgo unitario de Machado. Si queremos corregir los errores, lo que tienen que hacer Manuel Rosales y los otros once candidatos que se dicen opositores es respaldar a María Corina y la decisión de la plataforma para enfrentar el 28 de julio y no poner en dilema a la candidata unitaria, eso sí socava la unidad y su liderazgo. Hay que fortalecer a la candidata unitaria. -Hoy vencen los permisos y Washington ha anunciado que volverán las sanciones si no hay elecciones libres. ¿Usted es partidario de las sanciones económicas o personales?

—Ambas. Yo estoy de acuerdo con todas las herramientas para una transición en Venezuela. Las sanciones son herramientas para generar presiones a la dictadura, no solo la de Maduro, estamos hablando de todas las dictaduras en el planeta.

–¿Es cierto que el régimen de Maduro le teme más a las sanciones personales porque afectan a unas mil propiedades y empresas en el extranjero?

—Sin duda, le molesta y mucho, por eso soy partidario de ambas, es una combinación de las sanciones económicas y personales, y mientras más herramientas tengamos los demócratas para hacer responsables a la dictadura es mejor porque la limita. Sabemos que ambas le hacen daño a la dictadura y no al pueblo, como ellos dicen.

#### —¿Las sanciones económicas no han sido efectivas porque el régimen ha logrado evadirlas?

—Eso también tiene que ver con la narrativa, es como decir que las protestas no han sido efectivas o que las elecciones no han sido efectivas. Cada una tiene un objetivo. No le podemos atribuir a las sanciones poderes mágicos religiosos. Las sanciones tienen una función, que es hacer responsable a la dictadura, dificultarle el lavado de dinero, dificultarle que robe el dinero de los venezolanos. Tiene una función bien clara. Las sanciones no son responsables de sacar a Maduro.

#### —¿Qué le pareció el arresto del exministro del Petróleo, Tareck El Aissami, que ha convertido a Venezuela en un narcoestado, tras un año de protegerlo en la clandestinidad?

–La responsabilidad de El Aissami apunta primero a Hugo Chávez y después a Maduro, que es su socio y siempre trabajó bajo su anuencia. Es un chivo expiatorio de la dictadura. Son pases de factura entre mafias. Como decimos en Venezuela, se equivocó el eterno y lo utilizaron de chivo expiatorio en una guerra entre facciones de la dictadura: de los hermanos Rodríguez (Jorge y Delcy), Nicolás Maduro y otros. Es un cuento para distraer la opinión pública. El Aissami sin duda alguna es un delincuente como lo es Maduro. 24 INTERNACIONAL



**DE LEJOS** 

PEDRO RODRÍGUEZ

## O. J. Simpson, Trump y la posverdad

afroamericano O. J. Simp-→ son -atleta, celebridad me-lleció hace una semana en su casa de Las Vegas a los 76 años. Su televisiva saga judicial sirvió para ilustrar una vez más la profunda fractura racial de Estados Unidos. Acusado del apuñalamiento de su exesposa, Nicole Brown, y un amigo de ésta, Ron Goldman, ambos blancos, el jurado popular que absolvió en 1995 a O. J. estaba compuesto en tres cuartas partes por negros. Sin embargo, el jurado que llegó a la conclusión contraria en un posterior juicio civil, declarándole responsable de los dos asesinatos y ordenándole pagar millones a las familias de las víctimas. era mayoritariamente blanco.

Durante el primer juicio ('The People of the State of California v. Orenthal James Simpson'), el alarde de persuasión de los abogados de O. J. fue todo un anticipo del posterior trumpismo. Básicamente, los letrados instaron a los miembros del jurado a ignorar los hechos –la sangre de Simpson se encontró en la escena del crimen al igual que restos de la sangre de ambas víctimas en su coche y en su casa– y respaldar la inocencia de su cliente solamente por el color de su piel.

Trump, alumno aventado de la posverdad, ha logrado convencer a sus muchos seguidores de que los múltiples cargos criminales contra él son un vengativo 'lawfare' impulsado por sus rivales demócratas. Del mismo modo que los abogados de Simpson consiguieron que los miembros del jurado asumieran como verdadera una delirante teoría conspirativa perpetrada por una institución de la que sobre todo los afroamericanos tenían sobrados motivos para desconfiar: la Policía.

Trump se ha gastado una fortuna en abogados no tanto para demostrar su inocencia como para retrasar en todo lo posible sus cuatro acusaciones penales. El juicio que ha empezado esta semana en Nueva York es un pequeño milagro procesal pero no acarrea penas de cárcel. Su objetivo de impunidad pasa por ganar las elecciones presidenciales y autoamnistiarse, mientras inunda el proceso electoral de conspiranoia, demagogia, mentiras, victimismo, emociones divisivas y mucha mierda en redes sociales.

# Biden aprovecha los líos judiciales de Trump para acelerar en su campaña

El presidente visita Pensilvania, su estado natal y clave para las elecciones de noviembre, en una apretada agenda

JAVIER ANSORENA CORRESPONSAL EN NUEVA YORK



Este martes, Joe Biden dio un mitin en Scranton, la ciudad industrial del noreste de Pensilvania en la que se crió y a la que siempre vuelve para tratar de convencer de que sigue siendo un tipo de clase media. Ese mismo día, Donald Trump pasaba una maratoniana jornada de selección de jurado en su primer juicio penal, en Nueva York, en los juzgados estatales del sur de Manhattan. Ayer, Biden siguió su gira por Pensilvania con una visita en Pittsburgh, con encuentros y promesas a los sindicatos, un intento de no perder más terreno con Trump en el voto de la clase trabajadora blanca. Trump no tenía agenda, y con probabilidad pasó el día preparando el juicio en su residencia de Nueva York o en su campo de golf de New Jersey, territorios muy demócratas y nada ideales para uno de sus mítines. Hoy el presidente de EE.UU. visitará una tercera ciudad de Pensilvania, la mayor de todas, Filadelfia, para congraciarse con el voto de la abundante minoría negra, que cada vez más se escapa hacia Trump. Pero el expresidente republicano tendrá que estar, una vez más, en el juzgado, para continuar el proceso de selección del jurado que decidirá su suerte.

Estos tres días son una muestra de una campaña electoral nunca vista, partida en dos, con un candidato en la caravana electoral y el otro con el trasero pegado al banquillo de los acusados. Trump tiene por delante entre seis y ocho semanas de juicio en Nueva York, una causa por falsificación de documentos financieros que estará llena de detalles sórdidos, con protagonistas como la actriz porno a quien Trump pagó para silenciar su supuesto romance poco antes de las elecciones de 2016. Y tiene la obligación de asistir cada día al juicio –lo habitual

será que haya sesión cuatro días por semana- hasta que acabe el juicio y reciba un veredicto del jurado. Es decir, hasta finales de mayo o mediados de junio el expresidente estará forzado a pasar más días y horas en el juzgado de Nueva York que en ningún otro sitio. Y todavía tiene otros tres juicios penales pendientes de fijar fecha, que sus abogados buscan retrasar a toda costa más allá de la cita electoral de noviembre, pero que podría devolverle al banquillo en la parte más caliente de la campaña, los meses de agosto, septiembre y octubre.

#### Rédito político

Hasta el momento, Trump ha logrado sacar un gran rédito político a sus cuitas judiciales. La cascada de imputaciones que recibió el año pasado concentró toda la atención pública en él, le catapultaron en las primarias republicanas y le sirvieron en bandeja la nominación republicana. Ahora sigue usando sus batallas legales para pedir donaciones a sus seguidores y para imponer el mensaje de que sufre una «persecución política» y que los demócratas van a por él porque es lo «único que hay en pie» para proteger al pueblo estadounidense.

La situación ahora es diferente. Trump no solo recibe una imputación o acude a una vista y luego sigue con su campaña. Está obligado a asistir al juicio, donde nada está bajo su con-

Trump estará entre seis y ocho semanas de juicio en Nueva York, una causa por falsificación de documentos llena de detalles sórdidos

Biden anunció ayer que triplicará los aranceles al acero y al aluminio de China, a quien acusó de «competencia injusta»



Trump visita un ultramarinos en Harlem donde se cometió un crimen // AFP

trol. Su capacidad de utilizar el juicio como altavoz es limitada. Mientras que en recientes juicios civiles se enzarzaba con los jueces, en los penales eso le puede costar caro. Ya ha recibido 'órdenes mordaza' que le impiden atacar a testigos o jurados y podría ser declarado en desacato por no cumplirlas. El juez del caso, Juan Merchan, es el que manda. Puede mandarle al calabozo si no cumple con las normas del juicio.

Trump buscará hacer campaña cuando pueda. Este martes, se fue a una bodega –un ultramarinos tradicional de Nueva York– en Harlem para hacer un discurso sobre crimen. Y el sábado volará a Carolina del Norte para dar uno de sus mítines multitudinarios.

#### Biden, sin ataduras

Joe Biden, por su parte, no tiene ninguna de esas ataduras. No es coincidencia que su gira por Pensilvania – uno de los estados más importantes de la elección, donde necesita ganar para tener opciones de quedarse en la Casa Blanca– haya coincidido con la primera semana del juicio de Trump en Nueva York.

La imagen que Biden quiere dejar clara en los votantes es: «Aquí hay un presidente que gobierna y un candidato que hace campaña, aquí hay normalidad. Mientras tanto, Trump está metido en un juzgado».

La campaña del actual inquilino de la Casa Blanca ha optado por no hacer mucha referencias explícitas al juicio de Trump y dejar que ese contraste hable por sí solo. Pero no ha podido dejar de usar la supuesta siesta -captada por una reportera de 'The New York Times', que el expresidente niega- en la que Trump cayó en el banquillo duABC JUEVES, 18 DE ABRIL DE 2024



rante el primer día del juicio. El mote preferido del multimillonario neoyorquino para el presidente de Estados Unidos es 'Sleepy Joe' -algo así como 'Joe el aletargado' - y ahora la campaña de Biden ha empezado a llamar a Trump 'Sleepy Don'.

Otra ventaja para Biden es que, en su doble condición de presidente y candidato, tiene la posibilidad de convertir en realidad promesas electorales. Ayer, aprovechando su visita a sindicatos de la siderurgia en Pittsburgh, anunció que triplicará los aranceles al acero y al aluminio de China. Es una medida proteccionista, diseñada para

agradar a los sindicatos y al sector manufacturero, muy propia de la línea que Trump siguió en su presidencia.

Biden, que acusó a China de «competencia injusta», dijo que solicitará al representante comercial de Estados Unidos que eleve los aranceles al acero y al aluminio del 7,5% actual al 22,5%.

Queda por ver qué impacto en el voto tendrá esta campaña en dos niveles. De momento, Donald Trump lleva una ventaja ligera sobre Biden en las encuestas y es una incógnita si el juicio le debilitará o le impulsará todavía más.

## Crece la revuelta trumpista contra el 'speaker' Mike Johnson

MIKE JOHNSON

Ucrania y la frontera reabren la crisis republicana en el Congreso de EE.UU.

#### J. ANSORENA NUEVA YORK

La tramitación de leyes de gasto ha reabierto la crisis en la bancada republicana de la Cámara de Representantes de EE.UU. y puede provocar que, de nuevo, ruede la cabeza de su presidente. El diputado republicano Mike Johnson, 'speaker' o presidente de la Cámara Baja, lleva solo seis meses en el cargo, al que llegó tras la con-

vulsa moción contra su antecesor, el también republicano Kevin McCarthy.

McCarthy se quedó sin el mazo de mando por una revuelta del sector más extremista de los republicanos, que fueron contra él por negociar

con los demócratas una ley de gasto con ayuda militar para Ucrania, un asunto cada vez menos popular en el electorado estadounidense, en especial, en el más cercano al expresidente Donald Trump. Ucrania está en el centro de la nueva crisis republicana. Johnson busca impulsar un plan para aprobar leyes de gasto que incluyan a Ucrania, pero también otras prioridades para los republicanos, como el aumento de la seguridad en la frontera con México.

El Senado aprobó este año una partida conjunta de 95.000 millones de dólares, que incluía paquetes de ayuda para Ucrania, Israel, aliados de Asia-Pacífico como Taiwán y para la frontera. Pero no salió adelante por la oposición de Trump -para quien esto era un regalo electoral para Biden- y de sus aliados republicanos en la Cámara. Ahora, Johnson busca aprobar esas cuatro partidas, y una quinta más, con prioridades republicanas en política exterior, de forma separada, en cinco leyes de gasto distintas.

Estaba previsto que ayer presentara los textos legislativos y que

> lograra su aprobación con diferentes apoyos: para la ayuda a Ucrania, con el voto de algunos demócratas y para la frontera solo con el voto de los republicanos.

Pero la facción extremista le acusa de «rendirse» a los demócratas y algunos

diputados, contrarios a toda ayuda a Ucrania, han amenazado con presentar una moción para su expulsión. La mayoría republicana en la Cámara es tan justa, que solo es necesario el voto de tres republicanos -y de la bancada demócrata, encantada de ver cómo sus rivales se matan entre ellos- para tumbar a Johnson. De momento, hay dos que ya se han mostrado dispuestos a hacerlo.



INSPECCIÓN TÉCNICA **GRATUITA** 

Atención al Cliente -900800745 www.geosec.es



26 INTERNACIONAL

# EE.UU. negocia con México reforzar su posición para frenar a China en el eje ferroviario Atlántico-Pacífico

Se ha convertido en una alternativa comercial frente al canal de Panamá

MILTON MERLO
CIUDAD DE MÉXICO



El Corredor Interoceánico, o llamado Tren del Istmo, es una de las obras estructurales del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Conecta los puertos de Salina Cruz, en el océano Pacífico, con el de Coatzacoalcos, en el Atlántico. Se diseñó desde el inicio del sexenio en 2018 como una alternativa al canal de Panamá para transportar mercancías por tierra y a menor precio y fue inaugurado en diciembre del 2023. Este martes tuvo lugar una reunión en el Palacio Nacional entre López Obrador y Elizabeth Sherwood-Randall, consejera de Seguridad del presidente de EE.UU., Joe Biden. Desde el Gobierno mexicano dijeron que se trató el tema del Corredor Interoceánico y se exploraron vías de participación para la inversión de empresas estadounidenses.

El corredor cobra ahora más relevancia porque desde enero la sequía afecta el tránsito de mercancías en el canal de Panamá y el Gobierno centroamericano ha estimado que este año habrá perdidas por aproximadamente 600 millones de euros. El flujo comercial del canal es de 270.000 millones de dólares al año.

Todavía la distancia con Panamá es ostensible. Según explicó a ABC Rafael Marín, excoordinador del proyecto y actual embajador mexicano en la Organización Mundial de Comercio, «por el canal circulan cincuenta barcos con contenedores al día, actualmente el tren tiene capacidad para procesar, en términos de carga, lo que sería un barco».

«La ventaja competitiva está en el precio y en que vamos a posibilitar llegar al mercado estadounidense en menos tiempo. Un barco asiático que descarga en el Corredor se ahorra seis días de vuelta rumbo a EE.UU.», indica. «Este proyecto lo han venido soñando desde hace siglos autoridades, reyes, políticos gobernantes... Desde que se llevó a cabo la invasión española, Carlos V le pidió a Hernán Cortés que buscara un paso que uniera a los dos grandes océanos; le interesó a Napoleón; el barón de Humboldt, científico alemán, estudió todos los pasos para unir los pasos, nueve, y definió al final tres: Panamá, Nicaragua y el istmo de Tehuantepec, del que decía que era el mejor paso», señaló López Obrador durante la inauguración.

EE.UU. quiere tener una posición

consolidada en todas las actividades que se desprenden del corredor como la petroquímica, la construcción de diez parques industriales, los proyectos de energías verdes y la construcción de un gasoducto. Y, fundamentalmente, quiere evitar que China gane demasiado peso en todo el desarrollo.

#### Inversiones chinas en México

En los últimos meses, el embajador chino en México, Zhang Run, ha visitado la zona del corredor en al menos cinco ocasiones y se ha reunido con autoridades locales para analizar proyectos de inversión. Siempre ha estado acompañado por banqueros de su país.

El Gobierno chino ya ha interveni-

do en el proyecto del Tren Maya en la Península de Yucatán, donde la empresa China Communications Construction Company (CCCC) participó en las construcción, así como también dos bancos del gigante asiático han financiado la refinería de Dos Bocas, otra de las obras insignia del sexenio de López Obrador.

En el último foro de la Alianza del Pacífico, en 2023 en San Francisco, la delegación china mostró especial interés en participar en los parques industriales que se ubicarán en el corredor y que esperan captar inversiones por más de 7.000 millones de dólares.

Desde hace meses EE.UU. busca tener más peso en América Latina y evitar que China siga ganando terreno, como dijo la general Laura Richardson, titular del Comando Sur del Pentágono. En febrero de 2022, Biden firmó una orden ejecutiva para «reforzar el abastecimiento doméstico a las cadenas productivas en sectores estratégicos a fin de garantizar la prosperidad y la seguridad nacional de EE.UU. y reducir la vulnerabilidad frente a suministros externos». Fue el inicio del 'Nearshoring', que pretende que las empresas occidentales que tienen parte de su cadena de producción en China la relocalicen hacia el continente americano.

Según informaron desde el Gobierno mexicano, en la reunión del martes
entre López Obrador y la asesora de la
Casa Blanca también se avanzó en el
plan de que el corredor funcione como
un polo de inversión empresarial que
genere empleo en el sur de México y evite así que los migrantes lleguen hasta
la frontera con EE.UU.. Si bien en los
últimos meses el flujo se ha atenuado,
hasta diciembre llegaban a la frontera
5.000 personas diarias lo que es un dolor de cabeza para la administración
de los demócratas.



Tren de pasajeros del corredor Interoceánico del istmo de Tehuantepec // EFE

## La Celac condena el asalto a la embajada mexicana en Ecuador

M. MERLO CIUDAD DE MÉXICO

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) condenó este martes la irrupción violenta a la Embajada de México en Ecuador y se pronunció a favor del otorgamiento de un salvoconducto para que salga de ese país el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas.

Andrés Manuel López Obrador participó en el foro que se organizó de modo virtual. Estuvieron además los presidentes Nicolás Maduro (Venezuela), Gustavo Petro (Colombia), Miguel Díaz-Canel (Cuba), Luiz Inacio Lula Da Silva (Brasil) y la titular 'pro tempore' del organismo, la presidente de Honduras, Xiomara Castro.

«El presidente Daniel Noboa debió haber dado la cara hoy frente a toda América Latina y el Caribe, debió haberse presentado él y asumir su responsabilidad frente a Ecuador, frente a América Latina, frente al Caribe, frente al mundo y no ha dado la cara», dijo Castro.

No participaron en la reunión ni el argentino Javier Milei (enfrentado a López Obrador en Twitter) ni el uruguayo Luis Lacalle Pou, por objetar el mecanismo de convocatoria de la reunión. Hubo otros mandatarios que estuvieron, pero eludieron cargar tintas contra el Gobierno de Noboa. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, pidió por una pronta mediación.

Lula Da Silva, en tanto, condenó el asalto a la embajada mexicana en Quito, pero tampoco fue demasiado duro con Noboa. Pidió incluso una misión de la Celac hacia Quito para reunirse con el Gobierno del país sudamericano. El más agresivo fue Maduro que ordenó cerrar sus representaciones diplomáticas en Ecuador. Algo que no sorprendió ante la buena sintonía que existe entre López Obrador y Caracas

# Industria nuclear, bases militares y milicias, objetivos israelíes

para castigar a Irán

Israel sopesa tres opciones como represalia para responder a Teherán

#### FRANCISCO DE ANDRÉS MADRID

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), la entidad de la ONU que formalmente controla el programa nuclear iraní, ha reconocido que las autoridades persas advirtieron a sus inspectores que no acudieran el pasado lunes y martes al trabajo por 'cierre temporal' en las centrales.

El comentario del jefe del OIEA revela el temor de Teherán a una reacción fulminante de Israel tras verse
atacada el sábado por la noche. Irán
ha acelerado su programa nuclear, en
busca –sin admitirlo– de la obtención
del arma nuclear, desde que hace seis
años Estados Unidos se salió del pacto. En aquel momento, el presidente
Trump sospechó que Teherán engañaba a Occidente y decidió romper unilateralmente la baraja; un presentimiento que al parecer estaba bien fundado, porque el presidente Biden lo ha
compartido desde entonces. Desde ese

momento uno de los objetivos estratégicos más sensibles del régimen iraní, si no el mayor, es su programa de enriquecimiento de uranio para conseguir el arma atómica. Tras el histórico ataque contra Israel con 300 drones y misiles, los analistas coinciden en que la venganza más acariciada por las autoridades hebreas se relaciona con el programa nuclear persa. El riesgo es muy alto. Y también el desafío. La principal central nuclear iraní, la de Natanz, está enterrada en las profundidades de una cadena montañosa, impenetrable hasta para las armas norteamericanas más sofisticadas.

#### Objetivo: el arma nuclear

Israel ha hincado el diente varias veces en ese sueño persa, que pretende adelantar a los árabes en lograr el arma nuclear, para mirar cara a cara al 'enemigo sionista'. Un proyecto que Israel combate con pocos escrúpulos a tenor de los asesinatos y atentados contra científicos implicados en el programa iraní. En 2010, Israel y Estados Unidos llevaron a cabo un sofisticado ciberataque contra centrifrugadoras iraníes, necesarias para enriquecer uranio. En 2020, un dron israelí asesinó en las afueras de Teherán al científico jefe del programa nuclear iraní. Israel cuenta por tanto con precedentes, aunque



Desfile del día del Ejército Nacional en Teherán, celebrado ayer // REUTERS

sabe que cualquier ataque abierto contra las instalaciones iraníes puede producir una escalada sin límites.

La segunda opción que baraja el Gobierno israelí es un ataque contra bases militares iraníes, o contra sus líderes, dentro o fuera del país. Por supuesto, el objetivo principal es el jefe del ejército ideológico persa, la Guardia Revolucionaria, encargada del plan de ataque contra Israel del pasado fin de semana. Es fácil suponer, no obstante, que el general Amir Ali Hajizadeh cuenta estos días con una protección especial en un lugar desconocido. El objetivo podría ser otro general de la jerarquía jomeinista. Al fin y al cabo este

Una posible acción contra la milicia libanesa pro iraní Hizbolá equivaldría a transformar la región en un polvorín conflicto se disparó tras el asesinato de dos de esos jerarcas en el ataque contra el Consulado iraní en Damasco.

Como tercera opción, y más simple, se menciona la posibilidad de una acción contundente contra alguna de las milicias árabes chiíes que respalda Irán. Las dos más activas son el movimiento Hizbolá, en el sur del Líbano, y los rebeldes hutíes del Yemen. El combate contra los milicianos libaneses es casi de ordinaria administración, por lo que si el Gobierno de Benjamín Netanyahu decide elegirles como chivo expiatorio tendrá que pensar en una acción a lo grande. Desde la última operación importante contra Hizbolá, en octubre del año pasado, el movimiento chií proiraní se ha rearmado con cohetes y misiles -hasta 100.000, según un estudio reciente de 'Foreign Policy'- lo que significa casi literalmente que entrar a sangre y fuego en el sur del Líbano equivale a hacerlo en un polvorín.

do desde entonces. Desde ese ta por tanto con precedentes, aunque en

**ENCUENTRO PRESENCIAL / DIGITAL** 

25 abril | 19:30h - 20:30h

Círculo de Bellas Artes. Madrid

# Luis Landero, la última función de la novela

Luis Landero. Escritor

Modera: Carlos Aganzo.

Director del Aula de Cultura ABC

#AuladeCulturaABC

Fundación. VOCENTO



REGISTRATE GRATIS
AuladeCultura.abc.es

Encuentro gratuito. AFORO LIMITADO. Imprescindible registro previo

# Fainé se alinea con Sánchez y allana la entrada de Taqa en Naturgy

- La energética emiratí confirma negociaciones con Criteria, CVC y GIP para lanzar una opa sobre la española
- El Gobierno, que reafirma a Emiratos Árabes como socios inversores en sus planes, conocía las conversaciones

MARÍA JESÚS PÉREZ MADRID

odo, nada o una parte. Está por negociar aún. El caso es que ayer, por fin, salió a la luz el tapado inversor interesado en convertirse en el agente estabilizador del accionariado en Naturgy. Su nombre, Taqa. Su interlocutor, el accionista mayoritario de la energética, con casi el 27% del capital social, Criteria Caixa, y al frente de las negociaciones, el propio presidente del conglomerado industrial de La Caixa, Isidro Fainé. Y todo ello, según ha podido saber ABC, bajo la connivencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que considera a los Emiratos Árabes (EAU), desde su visita a Dubái en febrero de 2022, como socios inversores clave en sus planes energéticos.

No en vano, explican las fuentes consultadas, la reunión del presidente Sánchez con Fainé en La Moncloa días antes de su otro viaje a Dubái, el pasado 1 de diciembre, fue también concluyente para conocer ambos sus posiciones de cara a tres de las grandes empresas estratégicas en España en las que uno y otro tienen conocidos intereses: Caixabank, Telefónica y... Naturgy.

Las fuentes aclaran que si bien, por entonces, una vez celebrada la sesión de investidura, Fainé explicó ese día al presidente que era consciente de que La Caixa lleva años siendo objeto de deseo de Junts y ERC y de que los independentistas lograron incluir parte de esas aspiraciones en los recientes acuerdos firmados con el PSOE, el presidente puso especial atención en la energética, habida cuenta del viaje a la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) que se celebró en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023.

Allí, volvería a encontrarse con potenciales inversores emiratíes, como ya ocurriera tanto en su visita a la Expo de Dubái -donde firmó con S.A. el Príncipe heredero de Abu Dabi, Mohammed bin Zayed, una declaración conjunta de amplio calado político y económico que crea una asociación estratégica entre España y EAU-, como después, y más cercano en el tiempo, pero coincidente en temas, en el foro económico mundial de Davos (Suiza).

Casualidad, causalidad, o no, el caso es que desde ese primer contacto en la Expo, el objetivo de estabilizar el accionariado en Naturgy se ha convertido en una obsesión para los dos. Y Emiratos Árabes, en el lugar del mundo donde buscar un socio industrial estratégico que, además, pretende afianzar sus planes energéticos de futuro fuera de sus fronteras, en países, como España, donde pueda desarrollar sus objetivos sobre la energía renovable, como alternativa a su tradicional modelo económico, consciente de que su petróleo se agotará tarde o temprano.

De hecho, los árabes conocen muy bien a las empresas energéticas españolas: son los dueños de Cepsa, a través del holding Mubadala (allí, una especie de Criteria, pero que es el fondo soberano de Abu Dabi), y ostenta también un 3% de Enagás; y a través de Masdar -la empresa estatal de enerNaturgy V

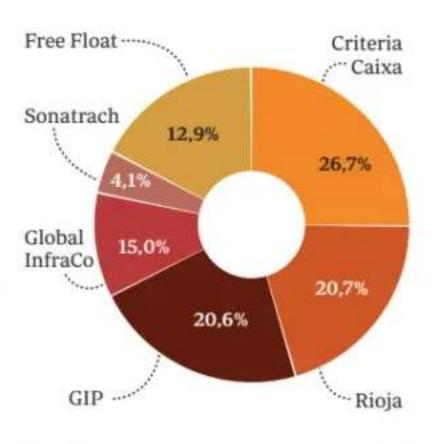

Fuente: Naturgy Al

gías renovables del emirato de Abu Dabi controlada precisamente por Mubadala- una alianza multimillonaria con Iberdrola, para invertir en energía verde en otros países del mundo.

En cualquier caso, destacar que Taqa y Mubadala, junto a Adnoc (Abu Dhabi National Oil Compañy), controlan Masdar, con participaciones de entre el 20% y el 40%, según las distintas ramas de la empresa (renovables, hidrógeno y otras inversiones del sector), y cualquiera de todas ellas podrían haber sido las elegidas para las negociaciones sobre Naturgy. De hecho, las fuentes consultadas dicen que aún ninguna de ellas es descartable, porque,

en definitiva, son lo mismo, ya que todos estos grupos están controlados por su Gobierno.

#### Versión 'oficial' de Cuerpo

Mientras, ayer, el Gobierno «escenificó su particular postura ante la información» -dicen las fuentes conocedoras de la relación entre Sánchez y Fainé- y, a través de dos de sus ministros, el de Economía, Carlos Cuerpo, y el de Industria, Jordi Hereu, desplegaron la postura 'oficial' y quisieron dejar claro que defenderán los intereses del país en Naturgy. El titular de Economía explicó que la normativa desplegada por España «permite un equilibrio perfecto» entre la protección de las empresas, los intereses estratégicos del país y la atracción de inversión extranjera directa. Y por ello, remarcaba que se analizará la operación una vez se materialice «en el marco de esa normativa». Hereu, por su parte, valoró «ir fortaleciendo grupos que son estratégicos» para la economía de España, al conocer el interés de Taga en Naturgy.

Ahora bien, expertos consultados por este periódico coinciden en asegurar que vista la estrategia del Gobierno respecto a otras grandes empresas –por ejemplo Telefónica–, no se puede descartar que aproveche la desinversión de CVC y GIP para comprar a través de la SEPI una pequeña participación lo suficientemente importante como para tener un miembro en el consejo: «Será grande la ten-



Una planta de Naturgy // ABC

### Un gigante energético en manos del Gobierno de Abu Dabi

B. MARTÍNEZ

Con más de 6.000 empleados de 70 nacionalidades distintas, Taga está controlada en un 90% por el Gobierno de Abu Dabi. Dedicada a la generación de energía, la producción y el almacenamiento de petróleo y gas, la compañía tiene una capitalización bursátil de 86.305 millones de euros, es decir, casi cuatro veces la de Naturgy, que alcanza los 22.130 millones. Tal y como muestra la empresa en su página web, en 2022 obtuvo unos ingresos de casi 13.000 millones de euros y repartió un dividendo de 1.400 millones. Taqa es el mayor accionista de Masdar, un grupo de renovables de Emiratos que tiene un acuerdo con Iberdrola.

tación del Gobierno de reprimir su instinto intervencionista y no entrar en el accionariado de Naturgy, otra estratégica para la órbita pública».

Ayer Taqa, tras admitir que está manteniendo conversaciones, por separado, con Criteria, CVC y GIP, aseguró que pretende comprar el 40% que los dos fondos tienen en la gasista, y que si llegan a un acuerdo lanzará una oferta por todo el capital de la compañía. No obstante, la energética de Abu Dabi explica que, por el momento, «no se ha alcanzado ningún acuerdo» con ninguno de ellos, y que «no hay garantía alguna de que se vaya a implementar ninguna operación ni certeza en cuanto a los términos en que, en su caso, podría realizarse», al mismo tiempo que aseguró que «no ha habido ningún acercamiento a Naturgy por parte de Taqa». Naturgy cerró ayer en Bolsa con una subida del 6.13%.

# De Cepsa a Telefónica: inversiones árabes millonarias en España

Emiratos, Arabia Saudí y Qatar son los países que suman más participaciones

DANIEL CABALLERO MADRID

Taqa, la energética pública de Abu Dabi (Emiratos Árabes), negocia ya su entrada en Naturgy. Esta es la última ofensiva de un país árabe por entrar en empresas españolas, en ocasiones estratégicas, pero la posición inversora de aquellos territorios en nuestro país va más allá. Energéticas, telecos, inmobiliario, aerolíneas...

Entre las mayores inversiones hasta la fecha de los árabes en España está Cepsa. Hace más de una década, en 2011, Mubadala Investment, fondo soberano de Abu Dabi, alcanzó el 100% de la compañía, para después en 2019 deshacer parcialmente su posición con la venta de un 37% de la petrolera. Actualmente ostenta el 63% de Cepsa. Mubadala también está presente con un 3,1% en Enagás. Este fondo soberano se dedica a invertir en múltiples sectores, como destacan en su web oficial. Estos van desde el sector aeroespacial, las TIC, los semiconductores, las energías renovables, los productos petroquímicos...

Otra de las grandes apuestas árabes en nuestro país se encuentra en Telefónica, en este caso procedente de Arabia Saudí. Los saudíes de STC, a través del fondo soberano Public Investment Found (PIF), anunciaron en septiembre de 2023 la adquisición del 10% de la teleco española. Sin embar-



Planta de Cepsa en Huelva // A. DÍAZ

#### LAS MAYORES APUESTAS

CEPSA. Mubadala tiene el 63% TELEFÓNICA. STC tiene el 5%, con opción a otro 5% IBERDROLA. Qatar Investment

tiene el 8,69%

COLONIAL. Qatar Investment tiene el 19,02%

IAG. Qatar Airways tiene el 25,14% EL CORTE INGLÉS. Hamad bin al Thani tiene el 5,53% ENAGÁS. Mubadala tiene el 3,1%

PRISA. Khalid al Thani tiene el 4,92%

go, su posición está condicionada; actualmente tiene de manera directa un 5% y otro 5% a través de derivados, pero para acceder a estos últimos necesita el visto bueno del Gobierno de Pedro Sánchez por la activación del llamado escudo antiopas. En el caso de Arabia Saudí, asimismo, tienen claro que han de diversificar y modernizar su porfolio de inversiones para no depender tanto de una materia prima finita como lo es el petróleo.

Entre los mayores inversores también aparece Qatar Investment Authority, el fondo soberano de Qatar. En su caso cuenta, principalmente, con dos posiciones muy destacadas. Tiene un 8,7% de Iberdrola, donde es el primer accionista; en la energética dirigida por Ignacio Galán entró en 2011, para después reforzarse más en 2020. Asimismo, también es primer accionista en Colonial, con algo más del 19%. Fue en 2014 cuando entraron por primera vez en la socimi y desde entonces han ido incrementando su posición.

También relacionada con Qatar está la inversión en el grupo IAG, dueño de aerolíneas como Iberia o British Airways. Qatar Airways posee algo más del 25% de IAG, aunque su posición no siempre ha sido tan elevada. Ha evolucionado desde el 3,65% de 2015 hasta el porcentaje de ahora; la aerolínea qatarí, en este caso, es propiedad del Gobierno de aquel país.

Por su parte, el jeque Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, de la Familia Real de Qatar, es uno de los grandes accionistas de El Corte Inglés. Este, en su momento, tenía en los grandes almacenes alrededor de un 11%, pero en 2022 se deshizo de la mitad para quedarse con el 5,53%.

Asimismo, Khalid Thani Abdullah al Thani, también miembro de la Familia Real de Qatar, cuenta con el 4,9% del grupo de comunicación Prisa. De hecho, hasta hace no mucho estaba sentado en su consejo de administración pero abandonó el puesto por motivos profesionales.



AJUSTE DE CUENTAS

JOHN MÜLLER

## El dinero no tiene patria, sólo intereses

Basta comparar el Ibex de 1990 con el de hoy para constatar que los negocios en España carecen de dinamismo

l caballero blanco venía de Arabia. El grupo Taqa admitió ayer que negocia con Criteria Caixa su desembarco en Naturgy. Los emiratíes, con recursos casi infinitos, se encargarían de sacar del accionariado de la energética a los fondos CVC y GIP, que juntos suman un 41,1%, pero que han colisionado con los planes de Criteria, el primer accionista (26,7%), para la compañía. Aquí hay un choque de objetivos y la coexistencia se ha hecho

imposible. Los fondos de inversión tienen un horizonte limitado, deben hacer con las empresas lo indecible (incluso trocitos) para conseguir una buena rentabilidad en el medio plazo y salir de allí pitando. No son accionistas a largo plazo. Criteria, en cambio, necesita una compañía eficiente que le asegure una renta estable todos los años.

¿Qué obtendrán los emiratíes a cambio de resolver este conflicto? ¿Cómo procederán? Eso todavía está muy verde ¿Qué gana Criteria? Pues la posibilidad de compartir un negocio con un socio que en principio es de su gusto y, ¡muy importante!, le permite liberar recursos que están hipotecados por la tensión en Naturgy para usarlos en otras historias.

La pregunta que sigue estando sobre la mesa y hay que plantearse hoy es ¿por qué no hay dinero español para invertir en buenas empresas españolas?

He pedido opiniones a personas a las que suelo consultar. Hay quien dice que en España no hay dinero y que nuestro mercado de capitales es subdesarrollado. Otros se inclinan por la inseguridad jurídica que despierta un Gobierno que de pronto se saca de la manga 'prestaciones patrimoniales' y mantiene un discurso antiempresarial muy relevante. Otros afirman que nos tienen fritos a impuestos.

Pero estas podrían ser algunas de las muchas razones que contribuyen a un hecho central: el mundo de los negocios en España carece de dinamismo. Si miramos a las diez empresas de mayor capitalización del Ibex 35 en 1992 y a las de 2024 vemos que el cuadro se ha movido poco. En 1992 el ranking era: Telefónica, Repsol, Endesa, Iberdrola y seis bancos. Banca, energía, telecomunicaciones y muy cerca venían las constructoras. En 2024 es Inditex, Iberdrola, Santander, BBVA, Caixabank, Naturgy, Amadeus, Telefónica, Ferrovial, Aena. O sea, banca, energía, telecomunicaciones y una brillante excepción que nadie designó 'campéon nacional', pero se ganó el título: Inditex. Si comparamos este ranking con el de Wall Street, en 1990 las diez empresas más capitalizadas eran Exxon, General Electric, IBM, AT&T, Philip Morris. Merck, Bristol-Myers, Dupont, Amoco y BellSouth. En 2024 las diez principales son Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Berkshire Hathaway, Eli-Lilly, Visa y Tesla. Este es un rasgo que delata nuestro capitalismo de amiguetes y la atracción que despierta el BOE. Si a esto añadimos que el Ibex lleva tres lustros flojeando y hoy vale un 31% menos que su máximo histórico de 2007, ¿para qué vas a comprar Telefónica si puedes comprar Nvidia? jmuller@abc.es



La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros // JAIME GARCÍA

# Bruselas admite su inquietud con las pensiones pese a la reforma

El informe técnico que sustenta las directrices a los países pone en duda su sostenibilidad

BRUNO PÉREZ MADRID

A un mes de que la Comisión Europea comunique su evaluación definitiva sobre los 61 hitos asociados al cuarto desembolso de los fondos europeos, entre los que se incluye la segunda fase de la reforma de pensiones del Gobierno, un informe elaborado por técnicos de la Comisión Europea ha vuelto a poner en entredicho la capacidad de las medidas aprobadas por España para garantizar la sostenibilidad a futuro del sistema público de pensiones.

El último informe en profundidad sobre la situación fiscal de España (In-Depth Review 2024), que elaboran los funcionarios de la Dirección General para Asuntos Económicos y Financieros y que sirve de base para las recomendaciones específicas que la Comisión Europea formula cada año a los países, señala que aunque la reforma gubernamental prevé medidas específicas para compensar el impacto de los posibles incrementos del gasto, «la vinculación de las pensiones a la inflación plantea riesgos adicionales de sostenibilidad fiscal para el futuro».

El informe de los técnicos de la Comisión continúa apuntando a los gastos derivados del envejecimiento de la población, tanto desde el flanco de las pensiones como por el flanco de la atención sanitaria, como una de las amenazas más tangibles para el proceso de consolidación fiscal y lamenta que la actuación política desarrollada por el Gobierno de España hasta la fecha para reducir el déficit fiscal y la deuda pública «ha sido limitada».

Los funcionarios de la Comisión transmiten que serán necesarios esfuerzos adicionales para conducir las cuentas públicas a una situación de estabilidad y avisan de que aunque a corto plazo el riesgo es limitado, a medio plazo España figura entre los países con un nivel de riesgo fiscal alto.

El análisis de los funcionarios de la

Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros siembra dudas sobre la posición que expresará la Comisión Europea sobre la segunda fase de la reforma de las pensiones, al cuestionar su eficacia a la hora de garantizar la sostenibilidad de las prestaciones.

#### Por una evaluación rigurosa

No son los únicos que albergan dudas. La Airef o Fedea ya han advertido de que las medidas diseñadas desde el Gobierno son insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema público a medio y largo plazo. A la luz del informe en profundidad sobre la situación fiscal de España de la Comisión y de los informes independientes men-

#### **RIESGOS FISCALES**

Un esfuerzo «limitado»

La Comisión Europea lamenta que las actuaciones políticas del Gobierno de España para reducir el desequilibrio fiscal estructural de las cuentas públicas y la elevada deuda pública «hayan sido limitadas hasta la fecha».

Atajar el riesgo fiscal por el envejecimiento

El informe sobre la situación fiscal de España avisa de que para asegurar una reducción de la deuda a medio y largo plazo serás necesarios «esfuerzos adicionales» y atajar «las presiones presupuestarias derivadas del envejecimiento de la población».

Ojo a la deuda

Bruselas advierte de que a corto plazo las principales presiones vendrán del incremento esperado de los gastos financieros por deuda.

cionados, la eurodiputada española de Ciudadanos, Eva Poptcheva, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo y miembro del grupo de trabajo de escrutinio del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ha remitido una carta al vicepresidente Dombrovskis y al comisario Gentiloni mostrando su preocupación respecto a una «conclusión potencialmente indulgente de la evaluación de la Comisión con respecto a la reforma de pensiones», al entender que «podría interpretarse como una desatención a consideraciones fiscales cruciales» y «pondría en peligro la confianza entre los Estados miembros».

En declaraciones a ABC, Poptcheva explica su inquietud ante una posible evaluación indulgente de la Comisión porque podría «aplazar una reforma estructural, que será mucho más complicada de abordar en el futuro y, además, afectaría a la credibilidad de los fondos europeos y su vinculación a las reformas».

#### INFORME DE FUNCAS

## La presión fiscal en el IRPF es la más elevada en treinta años

B. P. V. MADRID

La convergencia de España con Europa en materia de presión fiscal se ha logrado a costa de las rentas de los trabajadores. Una nota publicada en Funcas a partir de información oficial de la Agencia Tributaria constata que el tipo efectivo medio que se aplica sobre las rentas de los trabajadores en el IRPF alcanzó en 2023 el 14,3%, lo que supone su nivel más alto desde 1995, hace 30 años. Por trazar una comparación, el tipo medio efectivo del IRPF llegó a ser del 11,9% en pleno pico de la burbuja inmobiliaria, subió al 13% tras la subida fiscal decretada por Cristóbal Montoro en 2012 y era del 12,7% cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Desde entonces, ha escalado hasta el 14,3%.

«El IRPF ha sido el impuesto donde más ha crecido la presión fiscal desde 2010», señala el catedrático Desiderio Romero, autor del informe, que atribuye esta subida al «viento de cola de la inflación y a la ausencia de corrección de la progresividad en frío». Recuerda, en este sentido, que la Airef atribuyó 6.200 millones de la recaudación extra del IRPF entre 2021 y 2022 al efecto de la inflación.

Al ritmo marcado por los ingresos extra generados por la inflación, y las subidas salariales para tratar de amortiguar la pérdida de poder adquisitivo, y al ensanchamiento de las bases por el alza del empleo la recaudación de IRPF se ha disparado en los últimos años y el tipo medio que pagan los trabajadores se ha incrementado en cerca de dos puntos, pese a darse en un periodo en el que la mayoría han perdido poder adquisitivo.

#### MINISTRO DE TRANSPORTES

### El ministro Puente reabre el debate sobre los peajes en las autovías y luego rectifica

#### ANTONIO RAMÍREZ MADRID

El ministro de Transportes, Óscar Puente, reabre el debate del pago por uso en las carreteras españolas cuando ya parecía que el Gobierno había dado un carpetazo definitivo. «Las carreteras no son gratis, o bien se pagan a través de sus usuarios o bien se pagan a través de los impuestos de todos. Tendremos que tomar una decisión e invito a las formaciones políticas a que reflexionemos con responsabilidad», dijo ayer el exalcalde de Valladolid durante su participación en el foro 'Wake Up! Spain' de 'El Español'.

Puente escuda este debate en las situaciones «no muy justas» con las que se puede topar el usuario, como que un camión que viene de Alemania a su paso por distintos países de la Unión Europea paga por usar las carreteras, pero cuando llega a España lo hace gratis. Pero contradictoriamente, el ministro recordó que el Gobierno está abogando por recuperar las autopistas de peaje a la medida que van venciendo los contratos con las concesionarias.

El pago por uso en las autovías españolas fue uno de los compromisos recogidos en el Plan de Recuperación para poder recibir el maná europeo y tuvo su momento álgido durante la campaña de elecciones generales del 23 de julio del año pasado cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negó que los peajes estuvieran dentro de la hoja de ruta del Gobierno. Finalmente, el Ejecutivo logró pactar con Bruselas la exclusión de la medida, a cambio de aumentar los ecoincentivos destinados al transporte de mercancías ferroviario.

Los peajes, de hecho, estaban contemplados en el antiguo anteproyecto de ley de Movilidad Sostenible, que ahora ha vuelto reeditado al Congreso para su aprobación. Sobre el futuro de esta norma, y ante la posibilidad de no encontrar apoyos suficientes para sacarla adelante, Óscar Puente manifestó que encuentra posible el respaldo del Partido Popular y ese es su deseo, ya que cree que es un proyecto «que no es de gobierno sino de país, y eso requiere de amplios consensos».

Horas después de su intevención, el ministro matizó sus palabras en la red social X. «Yo no he reabierto ningún debate. He dicho que para el pago por uso e sería deseable un pacto de país», apuntó Puente.

# España es el país europeo con más deuda regional en Europa con un 22,2 del PIB

Desde 2000 se ha multiplicado por cuatro, y Valencia es la más endeudada

#### SUSANA ALCELAY MADRID

Las negociaciones entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez sirvieron para arrancar al Gobierno el compromiso de una condonación parcial de la deuda de Cataluña con el Estado extensible al resto de comunidades de régimen común. La operación de 'rescate' ha puesto la lupa sobre las finanzas autonómicas y deja al descubierto el recurrente recurso al déficit y el elevado endeudamiento de las autonomías, aunque en unas regiones más que en otras.

La estadística refleja que las comunidades autónomas españolas son las
administraciones más endeudadas en
la Unión Europea. Su pasivo ha pasado
de representar el 6,1% del PIB en el año
2000 al 22,2% en 2023, casi cuatro veces
más. El dato ilustra la situación de dependencia financiera del Estado en que
sobreviven muchos gobiernos autonómicos desde hace una década, por la incapacidad de atender los pagos con los
recursos que generan y la imposibilidad de acudir al mercado para pagarlos por su cuenta.

El estudio 'Déficit y deuda de las comunidades autónomas: elevadas disparidades' elaborado por Equipo Económico realiza un exhaustivo análisis sobre las finanzas autonómicas y pone la lupa sobre el pasivo regional. Y concluye que España fue en 2023 el país de

#### Deuda de las comunidades autónomas

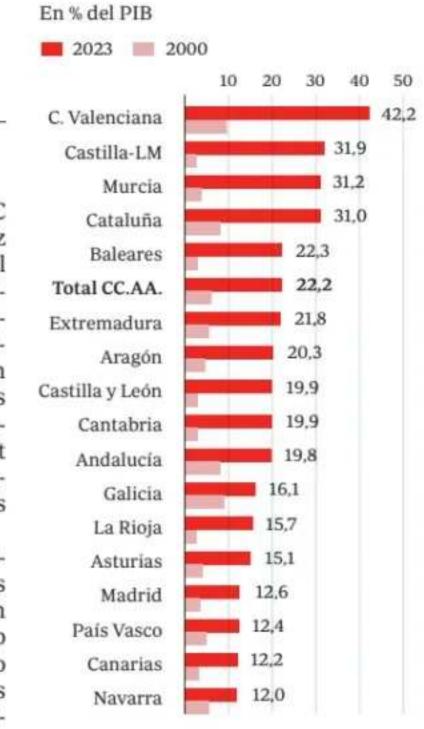

la UE con más deuda regional en términos del PIB de entre aquellos en los que las regiones cuentan con mayores competencias, por delante de Bélgica (17,9%),

Fuente: Equipo Económico

Las necesidades de financiación autonómica aumentaron casi un 16% en el último ejercicio



Alemania (15,3%) y Austria (5,3%) cuando España presentaba una deuda regional del 22,3% del PIB.

El trabajo hace hincapié en que existen fuertes divergencias entre las autonomías cuando se habla de deuda en relación al PIB. Así, mientras que Navarra (12%), Canarias (12,2%), País Vasco (12,4%) y la Comunidad de Madrid (12,6%) fueron las regiones con menos endeudamiento, la Comunidad Valenciana (42,2%), Castilla-La Mancha (31,9%), Murcia (31,2%) y Cataluña (31%) fueron las más endeudadas. Los mayores aumentos del pasivo también se dieron en estas cuatro últimas regiones.

«Las medidas que se vienen anunciando relacionadas con la condonación de parte de la deuda autonómica, se sitúan lejos de la aplicación de criterios económicos basados en el interés general, al mismo tiempo que fomentan el riesgo moral», dicen los autores del informe. Y añaden que «bien al contrario, la situación tan dispar entre las comunidades autónomas en términos de déficit y de deuda, y del papel acreedor del Estado, solo se podrá abordar con éxito a través de un enfoque integral basado en el principio de la corresponsabilidad fiscal y en la contención del gasto, en el marco también de una reforma del sistema de financiación autonómica».

Explica Equipo Económico que a cierre de 2023, el 60,9% del conjunto de la deuda autonómica, casi 198.000 millones, estaba en manos del Estado a través del Fondo de Financiación, según datos del Banco de España. Mientras, tan sólo el 14,4% de esta deuda estaba financiada con valores representativos, es decir, obligaciones emitidas por la propia comunidad. El 17,4% de la deuda vino de préstamos de instituciones financieras residentes y el 5,3% de préstamos del resto del mundo.

#### Falta de prudencia

La firma de consultoría que preside Ricardo Martínez Rico destaca que el dinamismo de la economía se extendió en 2023 al conjunto de las comunidades y que lideraron ese crecimiento Baleares, Canarias, la Comunidad de Madrid y Cataluña. Y destaca alza generalizado del empleo, si bien de nuevo con relevantes diferencias entre las comunidades autónomas y persistiendo aún unos elevados niveles de desempleo, con tasas superiores al 10% en nueve de ellas, con Andalucía y Extremadura a la cabeza. Destacan que los déficit continuos y el alto endeudamiento «apunta a una clara falta de prudencia presupuestaria».

Dicen que en las regiones el alza de sus ingresos y gastos no financieros fue aún mayor que el dinamismo mostrado por el conjunto de la economía, y que aumentaron tanto los ingresos como en gastos en torno al 10% interanual en 2023. Y que por ello, las necesidades de financiación del conjunto de las CC.AA. aumentaron el 15,8% interanual hasta situarse en 11.434 millones en 2023. Su déficit conjunto se situó en el 0,91% del PIB a final de 2023, un nuevo incumplimiento del déficit del 0,3% fijado por el Gobierno para ese año.

# La oferta de alquiler temporal crece un 56% tras la ley de Vivienda

La ministra Rodríguez se reúne hoy con las patronales para abordar su regulación

#### ANTONIO RAMÍREZ CEREZO MADRID

El alquiler de temporada se extiende como la pólvora en el primer año de vigencia de la ley de Vivienda. La norma que aspira a poner límites al precio del alquiler tradicional en toda España, y que desde el pasado mes de marzo ya lo hace en Cataluña, ha puesto en alerta a miles de propietarios que, ante el temor de verse envueltos en estas intervenciones, han optado por alternativas menos reguladas. A saber, en el primer trimestre de 2024 el peso de los arrendamientos temporales llegó hasta el 11% del mercado, con un incremento interanual de la oferta del 56% interanual, mientras que la oferta de alquileres permanentes se desplomó un 15% en el mismo periodo, según los datos del portal inmobiliario Idealista.

Mientras el Gobierno busca soluciones con el sector inmobiliario para acotar el alquiler temporal, el fenómeno no deja de extenderse en las principales capitales españolas. Palma de Mallorca y Málaga tienen ya un 79% más de pisos en esta modalidad respecto a hace un año. Y no se quedan atrás San Sebastián (+77%), Sevilla (+74%), Valencia (62%), Madrid (56%) y Barcelona (53%). En la Ciudad Condal y en San Sebastián el peso de los arrendamientos de temporada en la oferta es ya del 30%.

¿En qué se diferencia el alquiler de temporada del tradicional? El arrendamiento temporal se rige por el Código Civil y también por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) donde está distinguido como uso distinto al de vivienda. Esto permite a ambas partes pactar libremente la duración del contrato. además de esquivar el ámbito de aplicación de la ley de Vivienda, por lo que los propietarios no se ven afectados por el tope estatal del 3% a la actualización anual de las rentas, ni tampoco por los límites de precios y las prórrogas extraordinarias de los contratos que se contemplan para las áreas tensionadas.

TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO

es el peso del alquiler de temporada sobre la oferta total de arrendamientos en España, según Idealista.

79%
es el avance de la oferta de alquileres de temporada en el último año en capitales como Palma de Mallorca y Málaga, donde más crece.

es lo que ha caído la oferta de alquiler tradicional en el último año tras la entrada de las intervenciones a los arrendamientos de la ley de Vivienda.

Es por tanto una modalidad perfectamente legítima, pero sobre la que el Gobierno tiene sospechas de que algunos caseros se están apoyando en ella de forma fraudulenta para evitar las intervenciones. El sector inmobiliario cree que eso ocurre en algunos casos aislados, mientras el Ejecutivo continúa empeñado en acotar el alquiler de temporada a eventualidades muy concretas para restarle atractivo como refugio. Una disputa que se reproducirá hoy en el segundo encuentro de la mesa de trabajo que el Ministerio de Vivienda ha formado junto a patronales y agentes sociales para abordar su regulación. La CEOE y algunos de los principales representantes del sector inmobiliario defenderán ante la ministra Isabel Rodríguez la existencia del alquiler de temporada y solo apoyarán su regulación si se ciñe exclusivamente a frenar el fraude.

«Estamos de acuerdo con el control, pero el alquiler temporal es una figura que ha funcionado toda la vida. Consideramos que una regulación restrictiva y generalizada de los contratos de arrendamientos de temporada tendría efectos muy negativos en la economía española porque es una figura que facilita la movilidad», explica a este periódico, el presidente de la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana, Miguel Ángel Merino Berthaud, organización que estará presente en la reunión.



BOLSA 33

IBEX 35 +1,02 10.633,90 Año: 5,26% +0,35

-0,12

MADRID +1,08

1.053,46 Año: 5,66%

+0,72

DAX +0,02 17,770,02 Año: 6,08 NASDAQ 100
-1,24
17.493,62 Año: 3,82 %

-0,06

+0,57 2.440,5 Año: -4,37

NIKKEI

-1,32

-4,37% 37.961,80 Año: 13,44%

S&P 500 -0,58 5.022,21 Año: 5.0

| I | B | E | X | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | _ |   | - | • |

| VALOR           | CIERRE  | VAR.<br>AYER | VAR.<br>AÑO | MAX.<br>DIA | MIN.<br>DIA | RENTAB.<br>DIVID. % | PER.   |
|-----------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------|
| Acciona         | 107,600 | 0,28         | -19,28      | 108,70      | 105,70      | 4,19                | 12.16  |
| Acciona Energía | 19,96   | 0,05         | -28,92      | 20,18       | 19,58       | 3,51                | 16,35  |
| Acerinox        | 9,915   | 0,61         | -6,95       | 10,08       | 9,88        | 3,13                | 6,23   |
| ACS             | 38,660  | 1,36         | -3,74       | 39.04       | 37,92       | 0.13                | 11,23  |
| Aena            | 174,200 | 0,69         | 6,15        | 175,40      | 172,30      | 2,73                | 13.18  |
| Amadeus         | 56,280  | 0,36         | -13,26      | 56,62       | 55,52       | 0,78                | 15,30  |
| ArcelorMittal   | 23,520  | -0,93        | -8,36       | 24.20       | 23,51       | 1,73                | 4,33   |
| B. Sabadell     | 1,444   | 2,92         | 29,69       | 1,45        | 1,41        | 2,08                | 7,08   |
| B. Santander    | 4,418   | 1,40         | 16,89       | 4,46        | 4,37        | 3,18                | 5,54   |
| Bankinter       | 6,912   | 1,56         | 19,25       | 6,95        | 6,81        | 10,48               | 7,74   |
| BBVA            | 10,220  | 2,59         | 24,24       | 10,30       | 9,96        | 5,38                | 6,80   |
| Caixabank       | 4,694   | 1,47         | 25,98       | 4,73        | 4,64        | 4,91                | 7,34   |
| Cellnex         | 30,440  | 2,80         | -14,64      | 30,48       | 29,45       | 0,19                | 267,16 |
| Enagas          | 13,500  | 0,52         | -11,56      | 13,52       | 13,33       | 12,80               | 15.81  |
| Endesa          | 17,295  | 0,76         | -6,31       | 17,36       | 17,12       | 12,06               | 9,58   |
| Ferrovial       | 33,540  | -0.18        | 1,57        | 33,82       | 33,40       | 1,27                | 35.10  |
| Fluidra         | 19,200  | -0,10        | 1,86        | 19,40       | 19,11       | 1,82                | 13,25  |
| Grifols-A       | 8,834   | 1,59         | -42,84      | 8,94        | 8,63        | -                   | 6,33   |
| Iberdrola       | 11,210  | 0,72         | -5,56       | 11,35       | 11,13       | 4,09                | 12,82  |
| Inditex         | 43,580  | 0,18         | 10,52       | 44,19       | 43,41       | 2,75                | 19,56  |
| Indra           | 18,110  | -1,79        | 29,36       | 18,47       | 18,05       | 1,38                | 9,91   |
| Inmob. Colonial | 5,305   | 1,53         | -19,01      | 5,37        | 5,22        | 4,71                | 15,05  |
| IAG             | 1,877   | 1,71         | 5,39        | 1,89        | 1,84        |                     | 3,50   |
| Lab. Rovi       | 80,700  | -1,16        | 34,05       | 82,45       | 80,50       | 1,60                | 17.14  |
| Logista         | 24,720  | -0.08        | 0,98        | 24,90       | 24,72       | 7,48                | 10,11  |
| Mapfre          | 2,194   | 1,11         | 12,92       | 2.22        | 2,17        | 6,63                | 7.18   |
| Melia Hotels    | 7,055   | 0,00         | 18,37       | 7,17        | 7,01        |                     | 11,51  |
| Merlin          | 10,010  | 0,10         | -0,50       | 10,19       | 9,92        | 4,42                | 13,82  |
| Naturgy         | 22,840  | 6,13         | -15,41      | 22,94       | 21,76       | 4,38                | 13,32  |
| Red Electrica   | 15,620  | 0,58         | 4,76        | 15,70       | 15,50       | 6,40                | 14,10  |
| Repsol          | 15,200  | -0,13        | 13,01       | 15,31       | 15,13       | 2,63                | 4,91   |
| Sacyr           | 3,308   | 1,04         | 5,82        | 3,36        | 3,274       |                     | 10,27  |
| Solaria         | 9,995   | 2,41         | -46,29      | 10,13       | 9,47        |                     | 8,96   |
| Telefonica      | 3,913   | 0,75         | 10,72       | 3,93        | 3,85        | 7,67                | 12.14  |
| Unicaja         | 1,112   | -1,68        | 24,94       | 1,13        | 1,05        | 4,47                | 6,75   |



## SUSCRÍBETE A ABC

Llama al **91 111 99 00** y encontraremos la oferta que mejor se adapte a ti.

#### + Los que más suben

| VALOR           | CIERRE | DIA (%) | AÑO (%) |
|-----------------|--------|---------|---------|
| Oryzon          | 1,920  | 7,87    | 1,69    |
| Naturgy         | 22,840 | 6.13    | -15,41  |
| Amper           | 0,092  | 5,14    | 10,05   |
| Nyesa           | 0,0046 | 4,55    | -4,17   |
| Téc. Reunidas   | 8,835  | 3,45    | 5,81    |
| Gam             | 1,330  | 3,10    | 12,71   |
| Airtificial     | 0,131  | 2.99    | 1,40    |
| Banco Sabadell  | 1,444  | 2.92    | 29,69   |
| Cellnex Telecom | 30,440 | 2,80    | -14,64  |
| Atresmedia      | 4,395  | 2,69    | 22,29   |

#### Evolución del Ibex 35

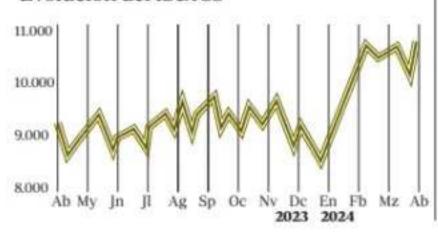

#### - Los que más bajan

| VALOR            | CIERRE | DIA (%) | AÑO (%) |
|------------------|--------|---------|---------|
| Aperam           | 27,320 | -5,53   | -17.16  |
| Berkeley         | 0,204  | -4,45   | 16,70   |
| Miquel y Costas  | 11,400 | -2,98   | -3,23   |
| Cevasa           | 6,000  | -2.44   |         |
| Indra            | 18,110 | -1,79   | 29,36   |
| Unicaja          | 1,112  | -1,68   | 24,94   |
| Arima            | 6,180  | -1,59   | -2,68   |
| Duro Felguera    | 0,560  | -1,58   | -14,11  |
| Gestamp          | 2,745  | -1,44   | -21,75  |
| Bodegas Riojanas | 4,200  | -1,41   | -9,09   |

#### Mayores subidas y bajadas internacionales

| +            | PRECIO | ) %   | -           | PRECI  | 0 %   |
|--------------|--------|-------|-------------|--------|-------|
| Eurostoxx 5  | 0      |       | Eurostoxx 5 | 0      |       |
| Adidas       | 220.   | 8,64  | ASML.       | 852,4  | -6,68 |
| LVMH         | 804,   | 2.84  | Infineon    | 31,495 | -1,85 |
| Dow Jones    |        |       | Dow Jones   |        |       |
| Unitedhealth | 478,99 | 2,15  | Travelers   | 206,58 | -7,41 |
| Goldman      | 403,91 | 1,78  | Intel       | 35,68  | -1,60 |
| Ftse 100     |        |       | Ftse 100    | 1      |       |
| Royal Mail   | 2.760  | 28,85 | Segro       | 8,276  | -2,04 |
| CRH          | 63,660 | 26,36 | Phoenix     | 4.760  | -1.82 |

| Gas natural | 1,71 \$ | -1,15% | Brent | 87,29 \$ | -3,03% | Oro | 2.370,39\$ | -0,54% |
|-------------|---------|--------|-------|----------|--------|-----|------------|--------|

| Mercado cont<br>VALOR<br>A. Dominguez | ÚLTIM.<br>4,47 | VAR.<br>DIA<br>-0,22                    | VAR.<br>AÑO<br>-10,60 |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Aedas                                 | 17,50          | 0,57                                    | -3,95                 |
| Airbus                                | 161,24         | 1,65                                    | 14,88                 |
| Airtificial                           | 0,13           | 2,99                                    | 1,40                  |
| Alantra                               | 8,90           | 0,00                                    | 5,45                  |
| Almirall                              | 8,1            | -0,37                                   | -3,86                 |
| Amper<br>AmRest                       | 0,09           | 5,14                                    | 10,05                 |
| Aperam                                | 5,36<br>27,32  | -5,53                                   | -13,13                |
| Applus Services                       | 11,54          | -0,52                                   | 15,40                 |
| Arima                                 | 6,18           | -1,59                                   | -2,68                 |
| Atresmedia                            | 4,40           | 2,69                                    | 22,29                 |
| Atrys                                 | 2,95           | -0,67                                   | -41,07                |
| Audax                                 | 1,75           | 2,33                                    | 34,92                 |
| Azkoyen                               | 6,10           | -0,97                                   | -4,09                 |
| Berkeley                              | 0,20           | -4,45                                   | 16,70                 |
| B. Riojanas                           | 4,20           | -1,41                                   | -9,09                 |
| Borges                                | 2,60           | 0,00                                    | 1,56                  |
| Cevasa                                | 6,00           | -2,44                                   | 0.00                  |
| Cie. Automotive                       | 25,5           | 0,00                                    | -0,86                 |
| Cl. Baviera                           | 28,00          | 0,00                                    | 21,74                 |
| Coca Cola<br>CAF                      | 63,00          | -0.79                                   | 4,30                  |
| C. Alba                               | 31,55<br>47,05 | -0,79<br>0,21                           | -3,22<br>-1,98        |
| Deoleo                                | 0,22           |                                         | -4,82                 |
| Dia                                   | 0,01           | 0,00                                    | 5,08                  |
| Duro Felguera                         | 0,56           | BRUSLEY                                 | 430000                |
| Ebro Foods                            | 15,38          | - Commonant                             |                       |
| Ecoener                               | 3,78           | 0,00                                    | -10,85                |
| Edreams                               | 6,10           | 0,99                                    | -20,47                |
| Elecnor                               | 19,46          | 0.62                                    | -0,46                 |
| Ence                                  | 3,08           | -0,32                                   | 8,62                  |
| Ercros                                | 3,54           | 0,28                                    | 34,09                 |
| Faes Farma                            | 3,15           |                                         |                       |
| FCC                                   | 12,44          | 0,48                                    | -14,56                |
| GAM                                   | 1,33           |                                         | 12,71                 |
| Gestamp                               | 2,75           | -1,44                                   | 1100                  |
| G. Dominion                           | 3,20           |                                         |                       |
| Grenergy<br>Crifolo P                 | 27,30          | 100000000000000000000000000000000000000 |                       |
| Grifols B<br>G. San José              | 6,28<br>4,05   |                                         | 100 200 11            |
| G. Catalana O.                        | 34,35          |                                         | 11,17                 |
| Iberpapel                             | 18,45          | -0,81                                   | 2,50                  |
| Inm. del Sur                          | 7,15           |                                         | 2,14                  |
| Lab. Reig Jofre                       | 2,64           | 213 375                                 | By BD HOLD            |
| Lar España                            | 7,43           | -0,93                                   |                       |
| Libertas 7                            | 1,20           | 0,00                                    | 17,65                 |
| Línea Directa                         | 0,96           | 1,69                                    | 12,81                 |
| Lingotes                              | 6,90           | 1,47                                    | 12,75                 |
| Metrovacesa                           | 8,14           | 0,74                                    | 0,74                  |
| Miquel y Costas                       | 11,40          | -2,98                                   | -3,23                 |
| Montebalito                           | 1,39           |                                         |                       |
| Naturhouse                            | 1,68           | 1000000000                              | 7 (100) (200)         |
| Neinor                                | 10,08          |                                         |                       |
| NH Hoteles                            | 4,10           | -0,97                                   | 17 THE REST OF THE    |
| Nicol Correa                          |                |                                         | 5,85                  |
| Nextil<br>Nyesa                       | 1114 (000)     | 1,16<br>4,55                            | -7,89<br>-4,17        |
| OHLA                                  | 0,32           |                                         | -28,02                |
| Oryzon                                | 1000           | 7,87                                    | 1,69                  |
| Pescanova                             | 0.38           | 12/2/2011                               | 1277275               |
| PharmaMar                             | 26,52          |                                         |                       |
| Prim                                  | 9.92           | F. 10 T. S. 15                          | -5,07                 |
| Prisa                                 | 0,34           |                                         |                       |
| Prosegur                              | 1,63           | 0.99                                    | -7,39                 |
| Prosegur Cash                         | 0,48           | 0,31                                    | -10,52                |
| Realia                                | 1,03           | 0,49                                    | -3,30                 |
| Renta 4                               | 10,20          | 0,99                                    | - 2                   |
| Renta Corp.                           | 0,80           | -0.74                                   | 7                     |
| Soltec                                | 2,16           | -0,23                                   | -37,25                |
| Squirrel                              | 1,46           | -1,35                                   | -2,01                 |
| Talgo                                 | 4,47           | 2,06                                    | 1,71                  |
| T. Reunidas                           | 8,84           | 3,45                                    | 5,81                  |
| Tubos Pounidos                        | 3,23           |                                         | -7,71                 |
| Tubos Reunidos<br>Urbas               | 0,64           | 0,00                                    | -0,47                 |
| Vidrala                               | 95,30          | 1,71                                    | -2,33<br>1,60         |
| Viscofan                              | 57,60          | -0,17                                   | 7,46                  |
| - FASSIFIELD                          | 37,00          | 1744.0                                  | 7,40                  |

## Precio de la electricidad Mercado mayorista MEDIADIARIA 18/4/2024 3.88 €/MWh

#### Cifras económicas

|           | IPC  | PIB  | PARO  | TIPOS |
|-----------|------|------|-------|-------|
| España    | 3,20 | 2,00 | 11,60 | 4.50  |
| Zona euro | 2,60 | 0.10 | 7,60  | 4,50  |
| EEUU      | 3,20 | 3,10 | 3,90  | 5,25  |
| Japon     | 2,80 | 1,60 | 2,40  | -0,10 |
| Suiza     | 1,70 | 0,60 | 4,10  | 1,50  |
| Canadá    | 2.80 | 1.00 | 5.80  | 5.00  |

#### Divisas

| Valor de             | 1 euro  |
|----------------------|---------|
| Dólares USA          | 1,065   |
| Libras esterlinas    | 0,857   |
| Francos suizos       | 0,971   |
| Yenes japoneses      | 164,374 |
| Yuanes chinos        | 7,709   |
| Forint hungaros      | 393,344 |
| Dólares canadienses  | 1,471   |
| Coronas noruegas     | 11,755  |
| Coronas checas       | 25,255  |
| Pesos argentinos     | 925,712 |
| Dólares australianos | 1,660   |
| Coronas suecas       | 7,461   |
| Zioty Polaco         | 4,341   |
| Dólar Neozelandés    | 1,805   |
| Dolar Singapur       | 1,451   |
| Rand Sudafricano     | 20,280  |
| Rublos rusos         | 100,415 |

| Euribor  |        |          |           |  |  |  |
|----------|--------|----------|-----------|--|--|--|
| VALOR    | ÛLTIMO | ANTERIOR | DIE PTOS. |  |  |  |
| A I dia  | 3,911  | 3,907    | 0,004     |  |  |  |
| 1 mes    | 3,855  | 3,846    | 0,009     |  |  |  |
| 12 mases | 3.703  | 3.693    | 0.009     |  |  |  |

#### Renta fija española

| Interés<br>medio        |                 | Interés<br>medio |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| Últimas subastas        | Letras a 12 me  | eses 2,896%      |
| Letras a 3 meses 3,621% | Bonos a 3 año   | 5 2,848%         |
| Letras a 6 meses 3,507% | Bonos a 5 año   | s 3,191%         |
| Letras a 9 meses 3,423% | Obligac, a 10 a | ños 3,679%       |
| Mercado secundario      | Rent. (%)       | Var. dia (%)     |
| Bono alemán             | 2,46            | -1,06            |
| Bono español            | 3,30            | -0,99            |
| Prima de riesgo         | 83.35           | -0.77            |

#### EMPRESAS EN BREVE

#### ACS repartirá 2.000 millones en dividendos hasta 2026

ACS aspira a alcanzar un beneficio de entre 850 y 1.000 millones de euros en 2026 y repartir hasta ese año 2.000 millones en dividendos. Son cifras que forman parte del plan estratégico 2024-2026 presentado por la compañía a inversores y analistas. La hoja de ruta de la constructora prevé un crecimiento anual del beneficio del 14% y de ingresos del 9%, hasta alcanzar una facturación de entre 43.000 y 48.000 millones de euros.

A. RAMÍREZ MADRID

#### DKV ganó 46 millones el año pasado tras haber incrementado las primas un 9% hasta 951 millones

El grupo DKV cosechó en 2023 un beneficio de 46 millones de euros, lo que supone un 6% más. Una cifra que obedece, en gran medida, al incremento de las primas, que alcanzaron los 951 millones de euros, un 9% más. En el ramo de Asistencia Sanitaria, que representa el 88% del total de sus primas, la compañía aumentó la facturación un 10%, alcanzando los 834 millones de euros.

S. E. MADRID

# Sanidad se abre a prohibir la venta de tabaco a generaciones de jóvenes

- Mónica García no descarta imitar a Reino Unido, que prohibirá los cigarrillos a los nacidos a partir de 2009
- Los expertos dudan de que la medida tenga encaje legal y creen que llevaría a discriminar a adultos por su edad

ELENA CALVO MADRID

l Ministerio de Sanidad abre la puerta a seguir los pasos de Reino Unido y prohibir que los más jóvenes puedan comprar tabaco. La ministra Mónica García aseguró ayer que se avanzará «poco a poco» en el plan antitabaco y se irán «desgranando medidas, sin descartar que alguna de estas medidas la podamos poner en un futuro». En declaraciones a los medios de comunicación, la titular de Sanidad explicó que todas las acciones que contiene el plan, aprobado recientemente en el Consejo Interterritorial, se irán materializando a la vez que el ministerio estará mirando de cerca los pasos que den otros países. «Como todas las medidas de salud pública vamos aprendiendo y vamos avanzando, así que vamos a ir viendo las experiencias en otros países y en otros lugares para ver cuáles de ellas son aplicables a este país y a la salud de nuestra población», defendió.

Reino Unido dio el pasado martes el primer paso para que el tabaco sea prácticamente inaccesible para los más jóvenes. En concreto, el Parlamento británico aprobó la prohibición de que los nacidos a partir de 2009 puedan comprar cigarrillos durante toda su vida. Mónica García no descarta que España pueda seguir ese ejemplo y unirse con una medida similar. «Aquí se puede aplicar todo, yo siempre digo que no hay nada imposible. Si somos capaces de llegar a través de una arteria y cambiar una válvula en el corazón, somos capaces de cambiar las leyes para mejorar la salud de la población», afirmó, aunque no concretó cuándo se podría empezar a trabajar en esta medida ni a partir de qué edad se implantaría el veto.

#### Sin humo en 2040

Pese a no haber fechas concretas, el plan antitabaco sí menciona la intención de Sanidad de conseguir una «generación libre de tabaco para 2040», siguiendo las estrategias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Unión Europea. De hecho, en la primera meta que se propone esta estrategia, que es la de «prevenir el inicio de consumo de tabaco y productos relacionados», el texto hace referencia a que algunos países como Nueva Zelanda o Reino Unido «han planteado en los últimos años las estrategias de generaciones libres de tabaco, según las cuales los nacidos a partir de una fecha no podrán comprar o consumir tabaco al llegar a la edad legal de consumo». «Todavía es pronto para juzgar su efecto, pero es un área de interés para los próximos años», señala el texto, que pasará por el Consejo de Ministros previsiblemente en dos semanas, tal como anticipó García.

Por ahora, remarcó la titular de Sa-

nidad, su departamento se va a centrar en poner en marcha este plan integral contra el tabaquismo: «Vamos a ir haciendo esas cosas que tenemos pendientes desde el año 2010 y que tienen que ver con proteger la salud, con hacer que la gente no empiece a fumar, incluidas las futuras generaciones o las más jóvenes, con hacer que la gente que quiera dejar de fumar pueda y librar a la gente que no fuma de los humos de segunda mano».

Pero pese a la predisposición del ministerio, los expertos en derecho sanitario dudan de que la norma británica se pueda adaptar a la legislación española. «Desde el punto de vista legal, una vez fueran mayores de edad los afectados, podría entenderse como una discriminación que vulneraría el derecho a la igualdad del artículo 14 de nuestra Constitución», señala Fernando Abellán, director de Derecho Sanitario Asesores. Se refiere con «discriminación» al hecho de que, llegado el momento, un joven de 20 años podría comprar un paquete de tabaco pero otro de 19, pese a ser también mayor de edad, no podría hacerlo por haber nacido un año más tarde. «Las restricciones a los menores de edad se justifican por la necesidad de protegerlos hasta que no tengan la madurez suficiente para según qué actividades. Pero, cuando se trata de adultos, desaparece ese motivo de justificación y en principio todos los ciudadanos hemos de tener los mismos derechos en el terreno de la libertad», aclara.

A juicio de Abellán, el encaje legal de esta medida tampoco se podría justificar por su importancia para la salud pública. «Las políticas de salud pública, en cuanto conlleven restricciones de derechos, deberían afectar por igual a todos los que se encuentren en la misma situación, como sería el caso entre adultos. Si no, estaríamos hablando de una discriminación etaria», asegura.

La misma percepción tiene Carmen Fernández-Bravo, socia fundadora de Fernández-Bravo Abogados y experta en derecho sanitario. Se refiere también a esa «discriminación por edad» que plantea Abellán. «Considero que en España no se podría hacer porque la mayoría de edad es a los 18 años. Y cuan-



# Turín veta que se fume en la calle si no hay cinco metros de distancia

#### ÁNGEL GÓMEZ FUENTES ROMA

El Ayuntamiento de Turín ha adoptado medidas drásticas contra el consumo de cigarrillos, incluidos los electrónicos. Se prohíbe fumar a menos de cinco metros de otra persona, incluso al aire libre, salvo consentimiento expreso, y, en cualquier caso, nunca en presencia de mujeres embarazadas o de niños. Quien no lo respete tendrá que pagar una multa de cien euros.

«Es una norma de sentido común y de respeto al prójimo. Se trata de respetar a quienes no fuman y es también una forma de promover una cultura de respeto mutuo», afirmó el alcalde de Turín, Stefano Lo Russo.

La capital de Piamonte se convierte en la segunda gran ciudad italiana que introduce una dura restricción contra el tabaco. La primera fue Milán, aunque con reglas más laxas: prohibió fumar en algunos lugares al aire libre, imponiendo una distancia de diez metros con otras personas en los parques, en las paradas de autobús, en las zonas de juegos infantiles o en estadios, entre otros

SOCIEDAD 35

do llegas a la mayoría de edad ya tienes todos tus derechos, pues se genera un estado en el que la persona ya puede decidir, por lo que sería una discriminación», apunta.

Fernández-Bravo insiste en que las leyes que prohíben actualmente el alcohol y el tabaco lo hacen solo para menores de edad, con el fin de protegerlos, «pero poner otra edad que sea superior a la mayoría de edad legal –dice– no encaja en nuestra norma». El Gobierno, continúa esta abogada, tiene capacidad para adoptar muchas medidas antitabaco, pero deberían ser normas generales que afecten a toda la población y no solo a una parte, dependiendo de la fecha en la que han nacido.

#### El caso de Nueva Zelanda

Fue Nueva Zelanda el primer país que prohibió la venta de tabaco a los nacidos a partir de 2009 para toda su vida, aunque a finales del año pasado comenzó a dar marcha atrás tras cambiar de gobierno, de manera que no llegó a implantar la medida, pues los afectados no tienen aún la edad suficiente como para poder adquirir estos productos. Los mandatarios justificaron que reculaban con el objetivo de utilizar los ingresos de la venta de tabaco para financiar los recortes de impuestos.

Las restricciones al tabaco llegan además en un momento en el que se está abriendo la mano al consumo de cannabis. Recientemente, Alemania ha legalizado su consumo y la posesión de pequeñas cantidades. En España, dos diputados del grupo parlamentario de Sumar reabrieron el debate el mes pasado a través de una serie de preguntas dirigidas al Gobierno en las que le pedían que se pronuncie sobre la «posibilidad de despenalizar y regular la tenencia para consumo de marihuana». Mónica García, sin embargo, aseguró el pasado lunes en el Congreso de los Diputados que esta regulación «excede por completo» las competencias de su departamento, por lo que el ministerio «no se encuentra en condiciones de dar ningún paso a este respecto porque no tiene sentido».

Las medidas para reducir el tabaquismo, asegura Vidal Barchilón Cohen, vicepresidente primero del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), ayudan también a la deshabituación del cannabis, aunque la principal causa de mortalidad, recuerda, sigue siendo el tabaco. La prohibición impuesta ahora por Reino Unido ya la había reclamado aquí este comité, compuesto por más de 45 sociedades científicas, de manera que aplauden que el Ministerio de Sanidad se abra a estudiarlo. «Nos parece una idea buena, pero creemos que debería ampliarse a todos los productos derivados, como los váper, que es a lo que tienen ahora más enganche los jóvenes», reclama.

Dos jóvenes pasean fumando por el barrio de Moncloa (Madrid) // G. NAVARRO



# «Desviará miles de millones del Gobierno británico a bandas criminales»

Informes y expertos alertan de los desafíos que plantea la norma ya aprobada

#### IVANNIA SALAZAR

CORRESPONSAL EN LONDRES

En una sesión muy significativa, los parlamentarios británicos votaron el pasado martes a favor de respaldar los planes del gobierno de crear una «generación libre de humo» y reducir el número de muertes relacionadas con el tabaquismo a través del proyecto de Ley de Tabaco y Vapeo. Significativa no sólo porque es un hito en la historia de las medidas de salud pública en el Reino Unido, sino además porque la mayoría de sus detractores son precisamente diputados de las propias filas conservadoras. Según la nueva ley, que aún está pendiente de varios trámites, cada año la edad legal para la venta de cigarrillos, que es actualmente de 18 años, la mayoría de edad, aumentará en un año, y hará que las personas nacidas después del 1 de enero de 2009 nunca podrán comprar legalmente cigarrillos ni otros productos derivados del tabaco.

Quienes se oponen alegan, entre otros motivos, que será difícil de implementar. Pero desde el gobierno defienden que, igual que la prohibición actual de no vender tabaco a menores de 18 años funciona, también lo hará este nuevo modelo, en el que las multas serán la principal forma de contener la venta ilegal. Y es que el gobierno de Rishi Sunak planea implementar sanciones de cien libras (casi 117 euros) en efectivo para los establecimientos en Inglaterra y Gales que vendan tabaco y dispositivos de vapeo a menores de esa edad. Las autoridades locales serán las responsables de administrar estos fondos, que tendrán que reutilizar precisamente para reforzar la aplicación de la norma. Estas multas se sumarán a las ya existentes de 2.500 libras (2.916 euros) que los tribunales pueden ya imponer.

Los críticos de esta política, incluyendo el Instituto de Asuntos Económicos, argumentan que establecer una

El Gobierno de Sunak plantea sanciones de 100 libras para las tiendas que vendan tabaco y derivados a menores de esa edad línea arbitraria basada en la edad para determinar quién puede comprar tabaco plantea serias cuestiones éticas y prácticas. Por ejemplo, mientras que un individuo de 18 años no tendría permiso para comprar tabaco, su amigo de 19 años sí lo tendría, una discrepancia que plantea la posibilidad de un comercio ilegal de cigarrillos e interrogantes sobre cómo se aplicará la ley de manera efectiva.

Según un informe del Instituto, «la prohibición generacional del gobierno sobre el tabaco desviará miles de millones de libras de las arcas del gobierno hacia bandas criminales» y detalla que «en 2004, Bután se convirtió en el único país en introducir una prohibición permanente sobre el tabaco en la era moderna. La prohibición ha llevado al contrabando y a un próspero mercado negro y un estudio de la Organización Mundial de la Salud encontró un aumento en el consumo de cigarrillos entre menores en Bután tras la prohibición».

#### Tabaco más barato

El mismo documento recalca que «el gobierno del Reino Unido recibe anualmente 10.000 millones de libras en impuestos sobre el tabaco» y Christopher Snowdon, autor del informe, cree que «conforme el mercado negro crece, los ingresos fiscales por impuestos al tabaco disminuirán, las bandas criminales se volverán más ricas y poderosas, y, paradójicamente, los niños encontrarán más fácil acceder a cigarrillos baratos».

«Las absurdidades de una prohibición generacional del tabaco se harán evidentes tan pronto como el primer grupo de adolescentes cumpla 18 años en 2027», dijo, mientras que «los problemas de aplicación, criminalidad y disminución de los ingresos fiscales surgirán más lentamente pero de manera inexorable». En su opinión, «la prohibición infantiliza a una cohorte de adultos, discrimina en función de la edad y plantea problemas de injusticia intergeneracional», escribió Snowdon.

Otro asunto logístico es que la gente podrían tener que llevar consigo una identificación si desean comprar cigarrillos en el futuro, pero en el Reino Unido no existe el DNI, lo que obligará a usar pasaportes o carnés de conducir, por ejemplo, para demostrar la edad. En todo caso, según Simon Clark, director del grupo de fumadores Forest, «cualquiera que desee fumar comprará tabaco en el extranjero o a través de fuentes ilícitas». 36 SOCIEDAD

#### Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas SEDICAL, S.A.

El Consejo de Administración de Sedical, S.A ("ia Sociedad"), en sesión de 30 de marzo de 2024, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Restaurante Izarza, Izarza Bidea, 48, 48150 SONDIKA (Bizkaia), el día 30 de mayo de 2024 a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario, la Junta General Ordinaria no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 31 de mayo de 2024, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

#### Orden del dia

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen del Informe de Auditores, examen y aprobación en su caso de las Cuentas anuales del ejercicio 2023, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y memoria, y aplicación de resultados del mencionado ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. Cuarto.- Aprobación, en su caso, de entrega de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición, por importe de 11,00 Euros brutos por acción; y aprobación, en su caso, del modo de realizar el pago de los mismos.

Quinto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad para la verificación de las correspondientes al Ejercicio 2024.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienan daracho a

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión y el Informe de auditores.

Finalmente, se informa que el Consejo de Administración ha decidido requerir la presencia de Notario para que levante acta notarial de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

En Sondika a 12 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración Inversiones lunctio, S.L., D. Juan Ignacio Villegas Diaz.

#### **HOTEL SAYLU, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad HOTEL SAYLU, S.A., de fecha 27 de Marzo de 2024, se convoca a todos los accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Almaciles, número 19, en Granada, a las 10:00 horas del día 29 de mayo de 2024, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 30 de mayo de 2024, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

#### ORDEN DEL DIA

- 1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2023.
- Propuesta y aprobación de aplicación del resultado del ejercicio 2023
- Aprobación de la gestión de los Administradores.
- Ruegos y preguntas.
- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de interventores para su aprobación.
- 6.- Delegación de facultades en el Presidente o en la Secretaria del Consejo de Administración para la formalización, elevación a público y subsanación de los acuerdos adoptados, facultándole para firmar cuantos documentos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
- \* Se informa a los señores socios que podrán obtener de la sociedad, para su examen, ya sea en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General.

En Granada, a 9 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Angeles Martínez Gandolfo.

### ANTIGÜEDADES COMPRO MUEBLES

Pinturas, espejos, relojes, monedas, joyeria...Vacío pisos. Visito pueblos.

Muñoz 629 900 204

# El espionaje del catalán llega al deporte: «¿En qué lengua animas?»

 Una encuesta de Òmnium fiscaliza el uso de esta lengua en los clubs

ESTHER ARMORA BARCELONA

Primero fue en los patios de los colegios, después en las actividades extraescolares. También se ha fiscalizado el uso del catalán en el ámbito sanitario y en el entorno familiar, y ahora llega al deporte. Una macroencuesta -la mayor de las realizadas hasta ahora sobre lengua en el entorno deportivo- pretende revisar el uso que se hace de la lengua autonómica en este sector, desde las sesiones rutinarias de entrenamiento hasta en los cánticos de la afición en las gradas.

Detrás de esta encuesta está la entidad independentista Òmnium Cultural, que desde 2012 se convirtió, junto a la ANC, en el motor civil del 'procés'. Es quien impulsa el sondeo con la colaboración de la Unió d'Esports de Catalunya (UEC). Disponible vía 'online', ya se han adscrito 490 clubs deportivos y 56 federaciones, entre ellas el FC Barcelona, el RCD Espanyol, el Girona FC o el Joventut de Badalona.

Bajo el lema '¡Ayúdanos a conocer la situación del catalán en el deporte. Tu visión es clave!', se pregunta, entre otras cuestiones, qué lengua usan los entrenadores cuando se relacionan con los deportistas, cuando hablan entre ellos, en las sesiones de entreno, y en qué lengua se relacionan también las familias que acuden a estos eventos.

#### ¿Sabe catalán el entrenador?

A través del cuestionario, que es anónimo, se pretende fiscalizar, además, la lengua que usan los aficionados en los cánticos para animar a los equipos, y evaluar también el nivel de catalán que tienen quienes lo utilizan. En este sentido, por ejemplo, se les pregunta: «¿Cuántos (directores, entrenadores y deportistas) saben hablar el catalán con fluidez?».

A través de las preguntas del test se analiza también el uso que hace de la lengua catalana cada club participante en sus correos internos, en los envíos publicitarios, en las relaciones con otros clubs, en el material corporativo (dípticos, folletos, carteles...), así como en las reuniones de personal. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha denunciado en las redes esta nueva campaña en las entidades deportivas dirigida a «fiscalizar el uso del catalán y señalar a las personas que no lo utilicen».

«Las preguntas son propias de to-



Aficionados del FC Barcelona durante un partido el pasado martes // EFE

talitarios que quieren incluso saber en qué lengua se anima a los equipos desde las gradas», indican desde la AEB y lamentan que «a esta miserable campaña se hayan adherido medio millar de entidades».

«Cataluña es una sociedad dominada por marionetas del nacionalismo. Es la Cataluña orwelliana», afirman portavoces de la entidad.

Ana Losada, presidenta de la AEB, lamenta en declaraciones a ABC que «se lance con total impunidad una nueva campaña dirigida a señalar a los que se consideran malos catalanes porque no dominan o usan el idioma». «Hay un acoso y derribo a los ciudadanos y se intenta fiscalizar sus comportamientos privados y públicos. Se ha llegado a un punto de acoso que alguien tiene que decir algo», añade.

Losada anuncia que la AEB recopilará todas las encuestas lanzadas ahora para controlar el uso del catalán en diversos ámbitos (enseñanza, ocio, sanidad, etc..) y las elevará al Defensor del Pueblo. «Se está creando una dinámica de hispanofobia muy peligrosa y alguien tiene que decir algo», de-

«Se está creando una dinámica de hispanofobia peligrosa con las encuestas. Las llevaremos al Defensor del Pueblo», anuncia la AEB nuncia la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe.

Antes de controlar el uso del catalán en el deporte, otras encuestas, en su mayoría impulsadas por la Plataforma per la Llengua, entidad subvencionada por el gobierno autonómico, o directamente por la Generalitat de Cataluña, han intentado también fiscalizar su uso y dominio en los patios de las escuelas, en las actividades extraescolares y de ocio de los alumnos, en el ámbito sanitario y empresarial, e incluso dentro del ámbito familiar. La más reciente, sobre la que informó este diario en su edición del pasado 11 de abril va dirigida a los padres y les evalúa como referentes lingüísticos.

#### En el pediatra

A través de diez preguntas con tres posibles respuestas cada una de ellas, la Generalitat insta a las familias a no cambiar de lengua en diversas situaciones que comparten diariamente con sus vástagos. Les insta, por ejemplo, a mantener el catalán en la consulta de la pediatra, aunque ésta se dirija a ellos en castellano; en las reuniones en la escuela cuando alguien inicia la exposición en español; en los whatsapps de padres cuando alguien lanza alguna pregunta en castellano, o cuando se monta una marcha en bicicleta con los alumnos y los organizadores no usan la lengua autonómica.

SOCIEDAD 37



Una madre da a luz en un hospital de Majadahonda (Madrid) // ÁNGEL DE ANTONIO

### España rompe la inercia e inicia el año con el dato más alto de nacimientos desde 2020

La Rioja (con un 30% más) es la comunidad con mayor repunte; Galicia, la que menos

#### ÉRIKA MONTAÑÉS

En los dos primeros meses del año vinieron al mundo 1.463 bebés en España más que en el mismo periodo de 2023. Si leen esto, no están soñando, es nuestro país y ha acabado con cuatro años de una racha demográfica que condenaba el reemplazo generacional si no fuese por el saldo positivo que arroja la inmigración. Aunque la cifra no es demasiado abultada, sí pone fin a esos malos datos concatenados desde 2020 y que refleja la estimación mensual de los nacimientos que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que se conoció ayer. En total, nacieron 53.079 bebés entre enero y febrero de 2024, por 51.616 de 2023.

Por comunidades, el balance es muy positivo en La Rioja, la región que registra el mayor tirón del número de nacimientos de toda España, con un 30% por encima del dato del ejercicio pasado; seguida de Cantabria (con algo más de un 20% por encima) y Navarra (14 puntos porcentuales). La estimación arroja datos tan curiosos como que Asturias, una de las comunidades más envejecidas del conjunto del país, vio cómo repuntaba un 2,5% el número de alumbramientos. En negativo, Galicia se mantuvo como la comunidad donde los recién nacidos registran una caída de un 2,23%; por delante de Extremadura (-0,81%) y Andalucía (-0,57%).

Estadística sí recoge la curva histórica con el inicio del año más alto del último lustro. Destaca, no obstante, que nuestro país continúa la tendencia iniciada en octubre de 2021 cuando no se llegó al listón mensual de 30.000 nacimientos, una cifra que no se ha vuelto a superar. Otra circunstancia que se repite desde diciembre de 2020 es que los bebés de mujeres mayores de 40 años (2.783) supera al de menores de 25 años (2.474). En 2024, no obstante, el mayor repunte se produjo en el grupo de madres de 25 a 34 años.

El INE destaca en paralelo que ha sido un invierno relativamente bueno para la población. A pesar de que murieron 122.590 personas en las primeras trece semanas del año, fueron 1.744 menos (un 1,4%) que en el anterior.

### Italia aprueba la presencia de asociaciones provida en clínicas abortistas

El Parlamento da luz verde a la polémica medida, financiada con fondos europeos

ÁNGEL GÓMEZ FUENTES CORRESPONSAL EN ROMA

En medio de una gran polémica, el Parlamento italiano aprobó ayer la presencia de voluntarios provida dentro de las estructuras sanitarias donde se realiza la interrupción voluntaria del embarazo. El resultado de la votación en la Cámara de diputados fue de 185 votos a favor, 115 en contra y cuatro abstenciones. A las regiones se les da la posibilidad de implicar a asociaciones que podrían intentar disuadir en los centros sanitarios a las mujeres que quieran abortar.

La medida forma parte de un paquete de iniciativas del Gobierno Meloni que serán financiadas por el fondo de recuperación pospandemia de la UE, del cual Italia es el mayor beneficiario, con 191.000 millones de euros. El texto aprobado señala que las regiones, al organizar los servicios de las clínicas, «pueden también recurrir, sin nuevas o mayores cargas para las finanzas públicas, a la participación de entidades que tengan una experiencia cualificada en el apoyo a la maternidad».

#### **Enfrentamiento**

Los partidos de oposición han puesto el grito en el cielo, destacando que la participación de «asociaciones provida» en los centros de asesoramiento en las estructuras sanitarias «representa una violación más de los derechos de las mujeres y de su autodeterminación; es vergonzoso», señalan el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas (M5E). «Vivimos en un país donde el derecho al aborto y a la interrupción del embarazo ya está siendo atacado, donde ya es difícil acceder a la práctica, donde las mujeres tienen que viajar fuera de la provincia o incluso fuera de la región para poder abortar», denuncia el M5E.

Elly Schlein, líder del Partido Demócrata (PD) de centro-izquierda, calificó la medida como un «fuerte ataque contra la libertad de las mujeres», mientras que Silvia Roggiani, diputada del PD, afirmó: «La derecha continúa mostrando su visión oscurantista y patriarcal intentando, por todos los medios, erosionar los derechos de las mujeres».

Alrededor del 64,6% de los ginecólogos italianos se niegan a realizar abortos, según datos de Sanidad de 2022. En algunas regiones del sur, se hace especialmente difícil para las mujeres abortar. Por ejemplo, en el hospital Annunziata en Cosenza, Calabria, todos los ginecólogos son objetores de conciencia. No es un caso aislado.

El aborto fue legalizado en 1978 mediante la Ley 194, una de las más conocidas y polémicas de la legislación italiana. La primera ministra, Giorgia Meloni, prometió en campaña electoral que no cambiaría la Ley 194. Pero también aseguró que la aplicaría en su totalidad, agregando derechos, es decir, garantizando a las mujeres la posibilidad de elegir una alternativa.

No será fácil establecer consultorios con activistas provida que trabajen libremente en algunos centros sanitarios. Por ejemplo, el entre público sanitario local de Bolonia (AUSL) los rechaza: «No los necesitamos, nuestro modelo funciona», dice su directora.

#### FUNDACIÓN BBVA

### La 'psicóloga climática' Elke Weber gana el premio Fronteras

ABC MADRID

La Fundación BBVA concedió ayer a la psicóloga Elke Weber, en la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales, el prestigioso premio Fronteras del Conocimiento por haber estudiado «la toma de decisiones medioambientales y las respuestas humanas al cambio climático desde una perspectiva interdisciplinar que se nutre de la psicología, la neurociencia, la economía del comportamiento, la so-

ciología y la ciencia medioambiental».

El jurado valoró sus contribuciones a las ideas de que los fenómenos climáticos extremos, como los huracanes, son más proclives a motivar la acción de las personas que el cambio climático como concepto general; que el miedo o la culpa por el calentamiento global son emociones que no movilizarán a la gente, ya que lo que se necesita es «fomentar respuestas sostenidas» y no emociones que las personas tienden a rechazar; y que tener una experiencia personal directa del impacto negativo del cambio climático tiene un efecto movilizador mucho mayor que el de las meras estadísticas sobre el fenómeno.

La Fundación BBVA destacó que «también es una influyente asesora de política ambiental y participa ampliamente en foros como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas» y por «su capacidad para extraer ideas de una amplia gama de disciplinas y utilizarlas para ponerlas en práctica en acciones consecuentes que beneficien a todo el mundo».

## «Ir en contra de lo que tienes que hacer es también una tendencia»

### Alizzz

Artista y productor

El rey Midas del pop español publica en mayo su segundo disco en solitario, 'Conducción temeraria', que presentará en el Festival Tomavistas

JAVIER VILLUENDAS MADRID

e formas distantes, ojitos esquivos y aspecto juvenil en una época sin edad, Alizzz (Casteldefells, 1984) nos recibe en el cuartel de Warner en Príncipe Pío para hablar de su segundo elepé en solitario, 'Conducción temeraria', que saldrá el 3 de mayo y que tendrá en el Festival Tomavistas, el 25 de ese mes. su gran puesta de largo. Nocturnidad alevosa y arreglos electrónicos memorables son la marca de agua de rosas de Cristian Quirante, que añade ahora el aroma de un elemento chocante: «Si me definiera por algún instrumento sería la guitarra».

La mano que mece la cuna del nuevo pop español, el productor de C. Tangana en el 'El Madrileño', también de
Becky G, Amaia, Rigoberta Bandini y
tantas otras estrellas, estuvo en bandas
de rock en su juventud y también fue
muy fan del pop independiente, donde
la guitarra es primordial. «Luego me
metí en los sintes, en la música electrónica y he estado muchos años delante
de un ordenador sin grabar ni un instrumento. Pero ya no estoy solo en casa,
en el ordenador. En este disco he trabajado mucho con mi banda».

Bajo una filosofía reflexiva («Ir en contra de lo que tienes que hacer es también una tendencia. No tengo la fórmula, soy antifórmula») y la lluvia dorada de sus arreglos diferenciales: «A mí me gusta componer una canción pop, con una guitarra sencilla y una letra interesante. Pero estamos en un punto de la historia de la música que yo, al menos, necesito que esos arreglos suenen frescos, porque, si no, tengo la sensación de que ya lo he escuchado y no me parece digno de ser publicado. Necesito mostrar algo nuevo siempre».

Volvamos a Castefa. A una juventud grungera, a un universitario que se gradúa en 'Teleco' en Valencia, que luego hace el CAP para ser profesor, que trabaja de programador y que tras un FIB donde flipa con los DJs Michael Mayer y Miss Kittin se descarga el programa Fruity Loops y desvía su apetencia musical indie-pop-rock hacia la electrónica en Soundcloud. Hasta Berlín, donde se va a trabajar con 26 años.

«Fue crucial esa etapa. Lo apañé para irme allí. Tuve la suerte de hacer unas prácticas de programador seis meses y, al final, acabé quedándome año y medio. Pinché mucho más de lo que estaba haciéndolo aquí. Incluso tenía una miniestabilidad vital», cuenta. ¿Se ha perdido ese Berlín por la gentrificación? «Lo que sé es que el Berlín que yo conocí ya no existe porque no está la gente con la que me relacioné. Es un sitio muy de paso. Y cuando he ido quiero revivir aquello y es imposible. Me lo paso bien, pero tiene siempre un punto triste».

A su vuelta cambió su pseudónimo de Pisu a Alizzz, que viene del grupo de Seattle Alice in Chains y Alicia en el País de las Maravillas, una búsqueda de algo andrógino, en una época en la que no quería salir ni en fotos tan típico de la electrónica, y sacó su primer epé 'Loud'. Justo tras su vuelta a Barcelona. 2012. Y, pocos años después, en «una noche en Santander, en una fiesta 'random', que ya no me acuerdo dónde era, a las seis de la mañana, hablando y comiéndonos un poco la oreja» llegó el pacto cósmico: «Sí, vamos a hacer algo». Efectivamente, junto a C. Tangana. Y una noche de juerga que cambió la historia de la música pop en España.

#### ¿Qué haría C. Tangana sin él?

¿Qué haría Pucho sin él? Porque no solo todo 'El Madrileño' sino también 'Llorando en la limo', 'Mala mujer' y tantos hits fueron bendecidos por su varita: «Sería un artista igual de importante. Nunca he visto a nadie con esa capacidad de hacer canciones y con ideas tan rompedoras. Sin mí hubiera encontrado otro camino que hubiera sido otro, pero seguro que sería un artista igual de grande», responde. ¿Y seguirán juntos? «Sí, de hecho ahora he quedado con él que me quiere enseñar una historia



'Què pasa nen'

«Sé que hay gente que dice que no soy parte de la cultura catalana. Lluís Llach considera que no formo parte de ella»

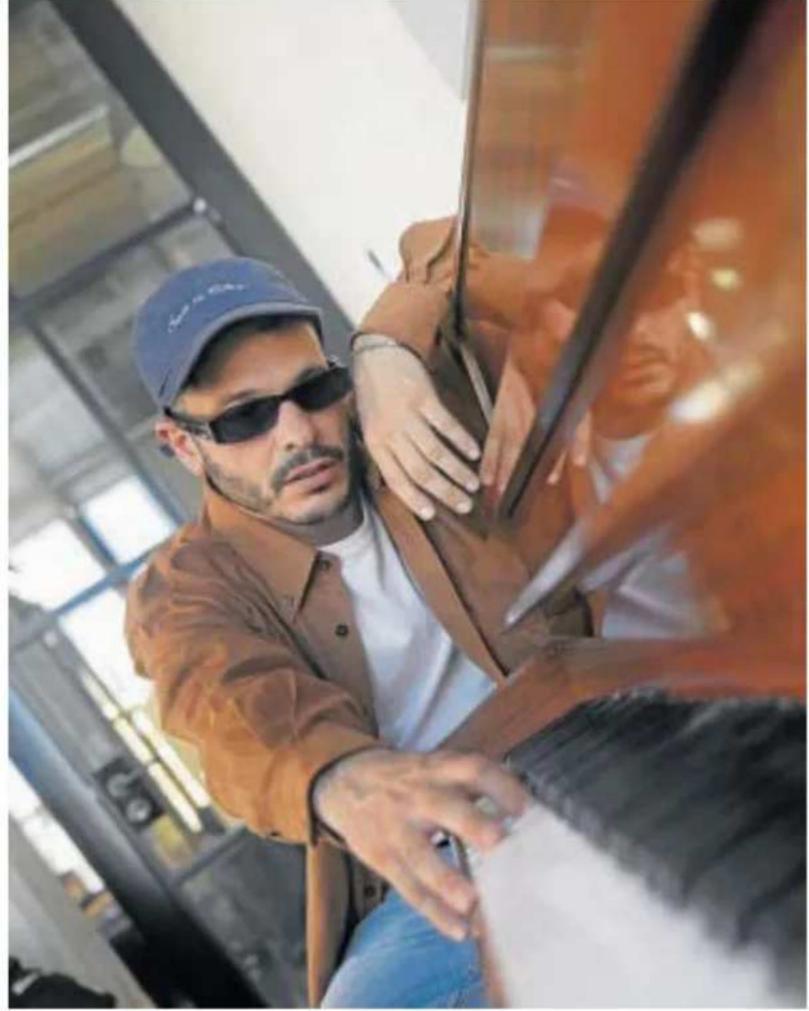

Alizzz en una sala de Warner Music Station // ÁNGEL DE ANTONIO

que creo que es más audiovisual y a ver. Raro sería que no hiciéramos más canciones».

Su año, el 2021. «No sé cómo hice para hacer esos dos álbumes a la vez, tanto 'El Madrileño' como mi debut. Nunca voy a tener un año como ese, por los Grammys también (los tres que ganaron por 'El Madrileño'), y ambos estaban en todas las listas de lo mejor del año de todos los medios, desde ABC, Jenesaispop', a 'Los 40'. Llegué a mi clímax artístico y profesional». Pero antes, 2016, donde todo cambió para siempre. Junto a Rosalía y el propio Tangana: 'Antes de morirme', su primer 'single' juntos. Acuérdense de aquella noche loca en Santander... «No sabía quién era Rosalía. Ni yo ni nadie. Y le pregunté: '¿Quieres que participe? Es como si viniese cualquiera. ¿Seguro? ¿Quién es?' Y, cuando vino al estudio, me di cuenta que todo tenía sentido».

Desde el 'underground' hasta el 'mainstream' y viceversa, como Rosalía, Alizzz funciona como un renovador de la canción popular, apelando incluso a la clase obrera: «Mi padre es mecánico de camiones. Mis abuelos tenían un colmado. Vengo de una familia humilde que no tiene nada que ver con el arte. Creo que a la gente que peor lo pasa y que tiene curro más complicados, más de mierda, las canciones les pueden ayudar. A mí también. Siempre me he sentido como en la frontera entre la música popular, porque me gusta la música que le gusta a todo el mundo, y también me gusta un poco más de vanguardia, las artes más extrañas y los sonidos más raros. Me gusta ser una bisagra que lleva cosas de un mundo a otro».

Alizzz, que canta español, lanzó en 2022 una canción en catalán llamada 'Què pasa nen'. Con letra beligerante, antiburguesía catalana, un meditado 'tocar los cullons' y altavoceo de su catalanidad. «Es un debate sobre qué es la cultura catalana. Y me quería reivindicar como parte de ella, sé que hay gente que dice que no lo soy. Lluís Lach considera que no formo parte. Yo quería que la gente supiese que soy de allí porque se piensan que soy de no sé dónde. He tenido apoyo por parte de medios catalanes y artistas, pero sí que hay ciertos sitios donde no he podido acceder. Y no solo por cantar en catalán, sino por decir las cosas que decía la canción. Fue una manera de quitarme el peso de encima y el cabreo». Quizá debería grabar 'El Catalán' y 'a pastar fang'.

CULTURA 39

### La Fiscalía denuncia al dramaturgo Ramón Paso por agresiones sexuales a 14 mujeres

La obra 'Jardiel enamorado', del propio Paso, ha sido suspendida

#### ISABEL VEGA / JULIO BRAVO MADRID

La Fiscalía Provincial de Madrid presentó este lunes una denuncia contra el dramaturgo Ramón Paso por diversas conductas que podrían constituir delitos de agresión sexual sobre un total de 14 mujeres, según anunció la letrada que las representa a todas, Luisa Estévez Martínez, a las agencias de noticias ayer y confirmaron a ABC en fuentes conocedoras del asunto. En concreto, las mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, han venido compareciendo en las últimas semanas en la Fiscalía, que había incoado diligencias preprocesales para analizar la situación. Después de escucharlas a todas ratificar sus respectivos relatos, y recabar documentación adicional que apuntalaba el contexto de los hechos que denunciaban así como informes periciales, el pasado 10 de abril dio por finalizadas las pesquisas y resolvió judicializar el caso.

La denuncia entró el lunes en los juzgados de Madrid y se encuentra pendiente de reparto; es decir, de que se asigne un juez instructor que se haga cargo del asunto, lo que ocurrirá en los próximos días. El primer paso será decidir si admite a trámite la denuncia. escenario altamente probable habida cuenta de que hay detrás un trabajo previo investigador de la Fiscalía Provincial. Las mujeres tienen entre 18 y 25 años de edad y los hechos que denuncian habrían tenido lugar a lo largo de cinco años, desde 2018 y hasta 2023, en el contexto de las actividades de Paso como director de teatro y, en concreto, durante la celebración de 'castings' y procesos de selección. La denuncia lo es por presuntos delitos de agresión sexual -en algunos casos en su modalidad continuada-, así como acoso sexual, hostigamiento, contra la integridad moral y de coacciones.

#### Pepe Viyuela

Tras conocerse los hechos, el actor Pepe Viyuela, protagonista de 'Jardiel enamorado', una obra escrita y dirigida por el propio Ramón Paso –bisnieto de Jardiel–, anunció que abandonaba la función. «Tengo claro que no puedo salir esta tarde a escena, no tengo tripas», dijo a ABC. «No voy a seguir en esta obra pase lo que pase», añadió con un tono

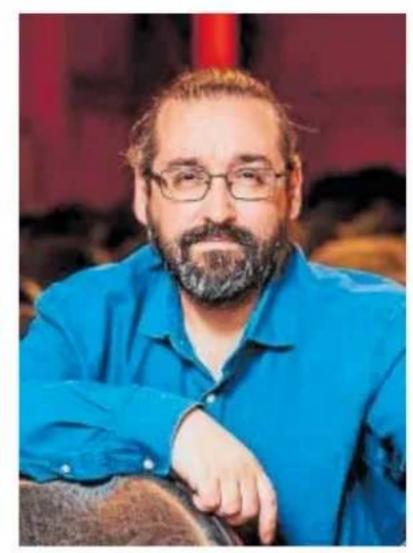

Ramón Paso // ABC

de voz claramente apesadumbrado.

El reparto de esta obra, estrenada en el Teatro Infanta Isabel de Madrid la semana pasada, se dividió en la respuesta. Los actores que intervenían en la función - Pepe Viyuela, Sergio Otegui y Rafa Ramos- se unían a la productora Lola Teatro (de Andrés Vicente Gómez) y al equipo de programación del teatro, y firmaban un comunicado en el que se mostraban «absolutamente sorprendidos y consternados». «Respetuosos siempre con el principio de presunción de inocencia, nos solidarizamos con las víctimas», añadía el comunicado que firmaron, que anunciaba la suspensión definitiva del montaje y concluía condenando «toda actitud de abuso de poder, y por tanto cualquier tipo de violencia sexual contra las mujeres en la Artes Escénicas, y evidentemente en la sociedad».

Por su parte, las actrices Ana Azorín, Ines Kerzan y Ángela Peirat, que conforman junto a Ramón Paso la compañía PasoAzorín, publicaron otro comunicado -al que se adhirieron Ainhoa Quintana, ayudante de dirección, y Sandra Pedraz, ayudante de producciónen el que expresaron su apoyo al dramaturgo. «Pedimos, por favor, la máxima discreción y el respeto que la presunción de inocencia otorga a cualquier ciudadano de este país». Aseguran que en todos los procesos de 'casting', de ensayos y demás circunstancias profesionales relacionadas con la compañía, «siempre están presentes al menos dos socios de la misma, siendo uno de ellos mujer», y concluyen: «Ramón Paso nunca está a solas con ninguna persona que realiza un proceso de 'casting' con nosotros. Y las entrevistas profesionales siempre se realizan en lugares públicos».

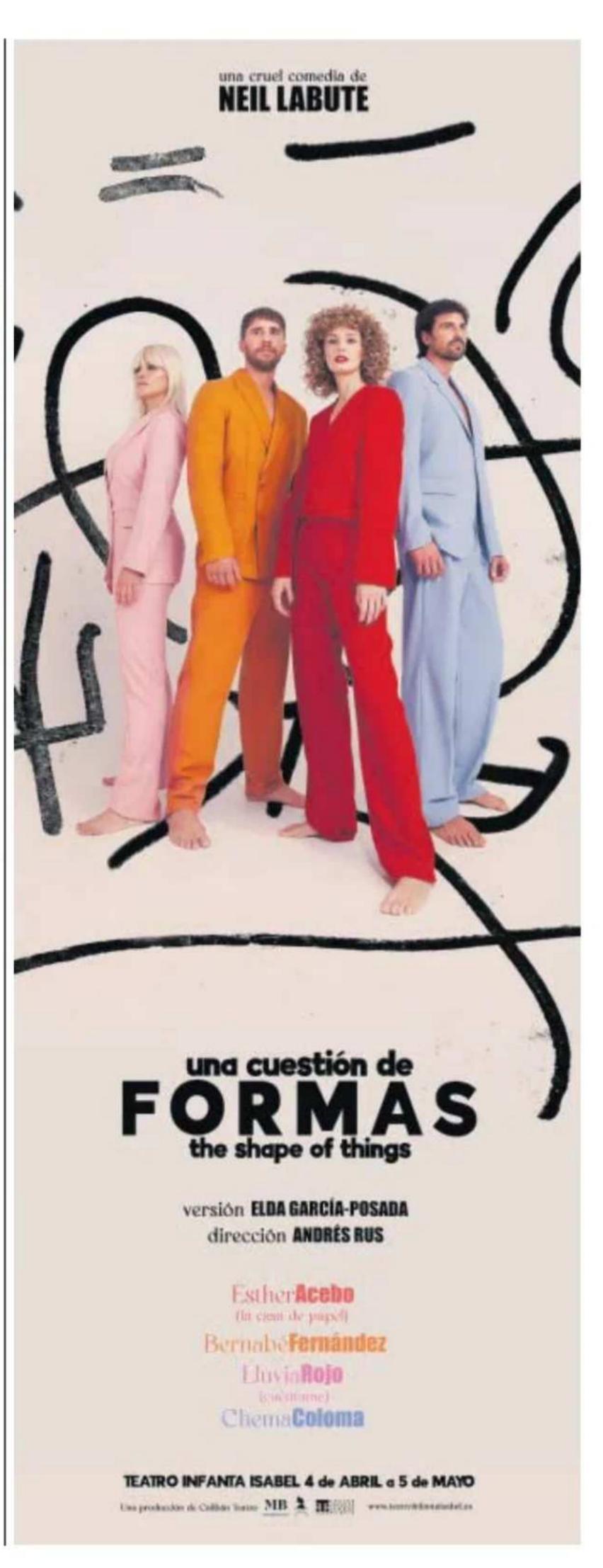

40 CULTURA

### Suzanne Valadon, la musa de la bohemia parisina que se consagró detrás del caballete

► El MNAC acoge la primera gran retrospectiva que un museo español dedica a la pintora francesa

DAVID MORÁN BARCELONA

Es casi un milagro que quepa en una exposición, que las paredes sean capaces de contenerla. Porque, por más que la historia se empeñase en orillar su nombre, en aplanarla a martillazos para reducirla a madre, esposa y, con un poco de suerte, también musa y modelo, Suzanne Valadon (1865-1938) fue un portento de la naturaleza. Una artista que lo era todo, causó sensación a ambos lados del caballete y plantó bandera en la cima de Montmartre, ahí donde bullía el impresionismo. Mujer en un mundo de hombres, posó para Renoir, Puvis de Chavannes, Toulouse-Lautrec, Utter, Steinlen y Wertheimer, enamoró a Erik Satie hasta las trancas (o hasta ese pozo de angustias que fue 'Vexations', que vendría a ser lo mismo), maravilló a Degas, y acabó pintando cosas tan extraordinarias como 'La habitación azul', imponente óleo de 1923 que cierra en el MNAC la primera gran retrospectiva que le dedica un museo español.

Es el final del recorrido y, según se mire, también la mejor manera de resumir la carrera de una mujer que saltó del trapecio para convertirse en cotizadísima modelo profesional y, acto seguido, triple salto mortal: agarró los pinceles y se convirtió en pintora, en pieza clave de la bohemia parisina. «Hizo el tránsito de modelo a artista en uno de los entornos más complicados posibles, junto a los pioneros de la modernidad y en un mundo muy masculinizado», explica Eduard Vallés, jefe de colecciones del MNAC y comisario junto a Philip Dennis Cae de una exposición que reúne más de una centenar de óleos, grabados, dibujos y esculturas para reconstruir, paso a paso, la fabulosa epopeya de Valandon. «Se suponía que no podía ser artista porque ya había sido modelo, y de las grandes, pero persistió», subraya Vallés.

«Eres uno de los nuestros», le dijo Degas cuando vio sus primeros trabajos, dibujos al carboncillo que realizaba a escondidas entre posado y posado. Valadon, sin embargo, no era como nadie: hija de una lavandera suiza de dieciséis años, trabajó como florista, camarera, verdulera y lavandera; fue trapecista en el circo Mollier; y se paseaba por Montmartre con ramo de zanahorias y una cabra a la que, decían, alimentaba con sus obras fallidas. Antes de eso, con 17 años, empezó a facturar como musa. Primero Pierre Puvis de Chavannes; luego todos los demás. A saber: Renoir, Forain, Hynais, Wertheimer, Henner... También Toulouse-Lautrec, quien, chistoso él, le cambió el nombre: «Tú, que posas desnuda para viejos, deberías llamarte Suzanne», le dijo en referencia al mito de Susana y los viejos. Dicho y hecho, 'moría' Marie-Clementine y nacía Suzanne.

#### La reconquista del desnudo

En 1882 conoce al periodista catalán Miquel Utrillo, otro bohemio vocacional imantado por los locos años de la 'belle epoque', y tiene un hijo de padre desconocido que acabará siendo, apellido prestado mediante, Maurice Utrillo, pintor aficionado al bebercio y a la autodestrucción. Para eso, claro, aún faltan unos cuantos años, justo los que Suzanne dedica a consagrarse como artista.

En el MNAC, una foto tamaño mural de la musa saliente posando desnuda para el austríaco Vojtêch Hynais apunta por dónde irán los tiros. «Cuando pinta desnudos se impone a todos su contemporáneos –defiende Vallés–. Su trabajo escapa de la mirada estereotipada masculina, también de la femenina, y, al no tener formación, retrata a las mujeres con mucha más naturalidad». El desnudo es, de hecho, uno de los hilos conductores de una exposición que arranca con 'La echadora de cartas', un ejercicio de simbolismo críptico y color desbordante, y se cierra con el desnu-



Suzanne Valadon, en 1885 // ABC

#### **FUERA DEL LIENZO**

SUZANNE VALADON nació como Marie-Clémentine el 23 de septiembre de 1865. Hija de una lavandera suiza y de padre desconocido, llega a París en 1887 y en 1874 deja el colegio para empezar a trabajar.

ACRÓBATA DE CIRCO a los 15 años, una lesión la aleja del trapecio y la acerca a Montmartre, donde se convierte en modelo, musa y amante de Pierre Puvis de Chavannes.

OLVIDADA TRAS SU MUERTE y recordada durante años como madre de Maurice Utrillo, en vida se tuteó con la bohemia parisina. Picasso y Braque asistieron a su funeral en 1938. do sin desnudo de 'La habitación azul'.

«Es una modelo que está vestida y fumando y que ignora completamente de la mirada masculina a la que supuestamente tiene que servir. Además, tiene libros, es ilustrada», apunta el comisario. Es su manera, añade, de romper definitivamente con su pasado como modelo y reconquistar el desnudo.

Entre ambos cuadros, 109 obras, la mitad firmadas por Valadon, generosas en naturalezas muertas, odaliscas, retratos familiares, autorretratos terminales, rarezas como esa 'Venus negra' de 1919 y óleos polémicos como 'El verano o Adán y Eva', uno de los primeros desnudos integrales masculinos y obra que tuvo que retocar con una hoja de parra para poder exponerla en el Salón de los Independientes de París de 1920.

A diferencia de la versión de la exposición que pudo verse hace unos meses en Nantes, la del MNAC no incluye obras de Cézanne, Balthus o Gauguin por razones presupuestarias y para, según Vallés, no perder foco ni desnaturalizar la retrospectiva. Sí que hay, en cambio, piezas de Casas, Rusiñol, Degas y Toulouse-Lautrec que ilustran sus conexiones artísticas, documentan su relación con Miquel Utrillo y sitúan a Valadon en el centro de casi todas las miradas. «Pasó por todos los 'ismos' del siglo XX y todos sucedieron a pocos metros de su casa», subraya el comisario.

De ahí que su obra, asegura, beba de los grandes maestros (su 'Acróbata' es casi un calco de las bailarinas de Degas) e intente ir más allá de las influencias evidentes. «Mira a muchos artistas, se inspira en Matisse y Gauguin, pero tiene unos códigos propios. Se singulariza con ese perfilado negro y el uso del color muy vivo y muy libre», apunta Vallés. O, como dejo dicho la propia Valadon antes de fallecer en 1938. «Tuve grandes maestros. Me quedé con lo mejor que tenía cada uno, de sus enseñanzas y ejemplos. Pero no copié a nadie».



Una visitante observa algunos de los desnudos de Valadon que pueden verse en el MNAC // EFE

### La Maestranza: una plaza sin reconquistar

La belleza de Jandilla no consuma la esperanza y desmonta otra tarde de toros para olvidar

JESÚS BAYORT SEVILLA

Ilusos quienes pensábamos que al hilo de la festividad (anticipada y/o manipulada) de San Fernando llegaría la reconquista de la Maestranza. El feriante homenaje al Rey Santo terminó a las tres de la tarde, cuando inesperadamente para muchos se subió sobre una escalerilla uno de los taquilleros de la plaza para colgar el cartel de 'no hay billetes'. Quinto de la temporada. Fue ésa la gran conquista de un miércoles de farolillos en el que tampoco llegó la reconquista de la afición, que sigue obnubilada por el suceso del pasado lunes. Ni ha vuelto salir un toro como Florentino ni se ha visto un torero como Juan Ortega, que conforme pasan los días más nos muestra las costuras del resto de sus compañeros del escalafón.

Llegaban los toros de Borja Domecq con el viento de cola tras un arranque de temporada exultante. Una corrida casi bordada en su pintura, aunque frustrante en su final. Mejor en la forma que en el fondo. Como Picarón, el primoroso primer toro de Jandilla. Una hermosura que reconquistaba el equilibrio de la plaza. Si no era éste el toro de Sevilla, cerca estaba. Sin confundir lo coqueto con lo decente. Hechuras y trapío; calidad y remate. Sin romper a embestir la corrida, al menos fue aparente en su estampa. Menos atractivo fue el saludo de este Picarón: frenado en el capote de Manzanares, con las manos por delante.

¿Cuánto medirían las manos de este primero de Borja Domecq? Un toro bajísimo, como rectilíneo sobre su lomo. Que abrochaba su trapío con morrillo, perfil y cara. ¡Ole por Borja Domecq! Pero se vencía en la distancia, como si perdiese un objeto que buscaba con talento en las continuaciones. Más fijo en cada repetición, con un tranco soberbio. Era este Picarón un toro para lanzar la moneda, para apostar de primeras. Prefirió el alicantino la corrección: series cortas y medidas, echando el cerrojo cuando la plaza conectaba. Fue lentísima esa primera serie con la diestra, sin apretarse el toro, apretándose el toro. Tan lenta como corta: tres y el de pecho. ¡Vaya! Menos acople tuvo al natural, incomodada su grande y desacompasada 'franela' por el viento. Visto con perspectiva, el mejor toro de la corrida. ¡Ay!

Si a la postre fue ese Picarón el toro de mayor calidad, el tercio de varas de Manuel Jesús 'Espartaco' al tercero fue lo de mayor emoción de la tarde. Como si uno de los gallardos lanceros del Rey Santo se jugase el tipo contra un con-

#### **REAL MAESTRANZA**

#### PLAZA DE TOROS DE SEVILLA.

Miércoles, 17 de abril de 2024. Lleno de 'no hay billetes'. Se lidiaron toros de Jandilla, de buena presentación y nulo juego. 1°, con ritmo y estilo; 2°, descompuesto y manso; 3°, tardo e intermitente en su tranco; 4°, sin celo; 5°, descompuesto; 6°, sin ritmo.

JOSÉ MARÍA MANZANARES, de azul noche y oro. Estocada (ovación); dos pinchazos y casi

entera contraria (silencio).

ALEJANDRO TALAVANTE, de nazareno y oro. Estocada (silencio); estocada (silencio).

TOMÁS RUFO, de púrpura y oro. Pinchazo y estocada (ovación tras leve petición); estocada (ovación).

tendiente musulmán. Una hazaña digna de contar: lejos le colocó Tomás Rufo a Zacateca, que como un tren acudió al cite. «Pum», sonó tras estrellarse este tercero de Jandilla contra el peto. Y Espartaco, que había atinado en el sitio, se desequilibró hacia la cuna de los pitones. Se afligía el percherón, se agarraba el piquero a su cuello como asidero de su salvación. Y qué gesto el de Manzanares, saltando tras él para rescatarlo, equilibrando el peso de la derrota. Un momento único, con la plaza en pie. También lejos se colocó Tomás Rufo de rodillas sobre el reclinatorio de la boca del riego. Con el viento haciendo de la muleta un pañuelo, con el torero a merced del toro. Su trazo mandón anduvo huérfano, sin ritmo el toro. Que tardaba siempre en venirse, que lo hacía intermitente. Unas veces con cadencia, otras a trompicones.



Tomás Rufo inicia de rodillas su faena al tercero, Zacateca de nombre // EFE

### Jandilla calla el 'hit' de la temporada

EL MOMENTO DE LA VERDAD

ROSARIO PÉREZ



uando estábamos a punto de escuchar por la radio el 'hit' de la temporada, 'No hay toros en el campo', cuando la afición se disponía a perrear el reguetón taurino de moda, de repente, apareció un toro de Jandilla de hermosa lámina, con el trapío exacto, con las hechuras de la divinidad sevillana. Tuvo que venir el hierro de la estrella y las seis puntas para desdecir la cantinela del «no hay» y

lanzar un soniquete de niños de San Ildefonso: «Este va a embestir». Desde el sorteo de la lotería matinal había enamorado a las cuadrillas el número 157, cortito de manos, un tacazo guapo a rabiar. Tan 'chaparrito' este Zacateca, que era su nombre. Colocaba la cara y embestía con todo, pero a veces de tanto ímpetu se descoordinaba y perdía las manos, lo que complicaba el entendimiento entre toro y torero. Tomás Rufo quiso siempre mucho, apostando, aunque incómodo con tan complejo animal. No ayudó el viento, que le impidió sacárselo a los medios, y ya nunca se sabrá si en otras distancias la casta picante e

informal hubiese respondido mejor y más. Pero los toros no son un lienzo de usar, tirar y cambiar. Ay, qué difícil es el toreo y qué difícil criar el ganado; después de eso, nada; y después, introducir una palabra en la RAE: «Se tarda fácilmente dos años», según Muñoz Machado, estudioso de diccionarios y de toros bravos.

El caso es que aquel Zacateca que tanto prometía (y también engañó) se arrastró intacto con una ovación. Triste como su acepción: «Agente de pompas fúnebres vestido de librea que asistía a los entierros». Para evitar campanas lúgubres, Manzanares se había lanzado como un león sobre el peto para recolocar en su montura al picador. Fue lo más aplaudido y ya se postula como 'quite' de la feria. Un

quite atípico, pero donde sacó más agallas que ante el Picarón del estreno, de perfecta expresión y notas de buen son y humillación. Ni uno le embistió a Talavante. Porque las hechuras de vez en cuando fallan. Pero Borja Domecq cumplió con el requisito primero: la presentación.

Su armónica corrida -de decepcionante juego- pegaba un baño a la desigualdad de otras recientes, con animales de perfiles empobrecidos y otros embastecidos. Siempre se ha dicho que en estas fechas el toro de ciertas zonas lo acusa más, pero si no hay para elegir lo 'bonito' en abril, que tiemblen los corrales cuando llegue septiembre. Qué difícil encontrar el toro de Sevilla, que parece más de Sevilla cuando embiste.

#### **UNO A UNO**

#### Lunin

El mejor del Madrid, sereno, ágil y con personalidad para atajar y mandar en su área.

#### Vinicius

Tuvo poca opción de lucimiento, pero amenazó. Asistencia en el gol de Rodrygo.

#### Kroos

Gran primera parte, sin perder un balón, aliviando a su equipo. Se apagó en la segunda.

#### Bellingham

Jugador de fe, peleó hasta la extenuación, ofreció salida, montó contras y perdió mucho tiempo.

Carvajal Buenísima defensa a Grealish, sufrió ante Doku, más fresco. Oficio, conocimiento y gran aportación.

# Lunin y Rudiger entran en la historia del Madrid

- ▶ Dos penaltis parados en la tanda por el ucraniano y el lanzamiento ganador del alemán clasifican a los blancos
- Ejercicio de resistencia del equipo de Ancelotti, sometido durante casi todo el partido. Marcaron Rodrygo y De Bruyne

RUBÉN CAÑIZARES ENVIADO ESPECIAL

A MANCHESTER



l 17 de abril de 2024, en Mánchester salió el sol, sirvieron cerveza fría y el Madrid silenció el Etihad. ¿Cuántas veces han vivido tres milagros en un mismo día? Eso solo pasa en el fútbol y cuando uno de los dos equipos juega de blanco. O de azul, pero no azul 'citizen'. No se confundan.

El Madrid eliminó ayer al vigente campeón de Europa en otra noche europea para la historia del club blanco. Esto es la Champions. Un torneo que, a veces (pocas), ganan otros equipos que no son el Madrid. Creerse lo contrario es hacerse trampas al solitario.

Ejercicio de resistencia y fe, que encontró en la tanda de penaltis a dos nuevos héroes para la centenaria vida del Madrid. Lunin, que paró dos. Y Rudiger, que marcó el quinto, definitivo y ganador. Le espera el Bayern en semifinales.

El Madrid no quería que nada se pareciese al pasado y empezó por cambiarle el campo al City. Argucia de Nacho y un tesoro de recompensa. Fueron doce primeros minutos con los pájaros disparando a las escopetas. El Madrid se adueñó del balón y llegó a encadenar una jugada de casi tres minutos de duración con inicio en los pies de Lunin y finalización en las manos de Ederson.

Fue la antesala del gol de Rodrygo. Pelotazo de Carvajal desde su propio campo para minimizar riesgos ante la presión de Grealish. Balón hacia Bellingham, que sale de campo propio. No hay fuera de juego. Control y giro del inglés para enseñar en las escuelas, asociación con Valverde, pase filtrado del uruguayo a Vini, que tampoco está en posición antirreglamentaria (le habilitaba Walker), centro del brasileño a Rodrygo

| (3)<br>man. city | e5  | (4)<br>REAL MADRID |      |  |
|------------------|-----|--------------------|------|--|
| 4                | GLO | BAL 4              |      |  |
| Ederson          | **  | Lunin              | ***  |  |
| Walker           | *   | Carvajal (108)     | **   |  |
| Akanji (111)     |     | Rudiger            | **   |  |
| Rúben Dias       | *   | Nacho              | *    |  |
| Gvardiol         | **  | Mendy              | *    |  |
| Rodri            | *   | Kroos (78)         | **   |  |
| De Bruyne (111)  | **  | Camavinga          | *    |  |
| Foden            | *   | Valverde           | · Ar |  |
| Bernardo         | *   | Bellingham         | **   |  |
| Grealish (71)    | **  | Rodrygo (84)       | **   |  |
| Haaland (91)     | •   | Vinicius (101)     | *    |  |
| Doku (71)        | **  | Modric (78)        | *    |  |
| J. Álvarez (91)  | *   | Brahim (84)        | *    |  |
| Stones (111)     | *   | Lucas (101)        | *    |  |
| Kovacic (111)    |     | Militao (108)      | *    |  |

0-1. m.12: Rodrygo, 1-1. m.75: De Bruyne.

PENALTIS J. Álvarez, 1-0; Modric, 1-0; Bernardo, 1-0; Bellingham, 1-1; Kovacic, 1-1; Lucas, 1-2; Foden, 2-2; Nacho, 2-3; Ederson, 3-3; Rudiger, 3-4.

#### **EL ARBITRO**

Daniele Orsato (Italia). Amonestó con tarjeta amarilla a Carvajal, Grealish, Gvardiol, Rodri y

#### ESTADÍSTICAS

| Man. City |                    | Real Madrid |
|-----------|--------------------|-------------|
| 23        | Remates            | 8           |
| 11        | Remates a portería | 4           |
| 846       | Pases buenos       | 373         |
| 73        | Pases fallados     | 84          |
| 1         | Fueras de juego    | 1           |
| 18        | Sagues de esquina  | 0           |
| 15        | Faltas cometidas   | 11          |
| 67.3%     | Posesión           | 32.7%       |

y doble remate de Goes. El primero, a la rodilla derecha de Ederson. El segundo, a la red. 0-1 en el 12.

A partir de ahí, el partido se fue a su hábitat natural. Balón del City y bloque bajo del Madrid. Haaland mandó un cabezazo al larguero y Carvajal, de improvisado '9' acompañó a Vini en una transición para rematar a las piernas de Gvardiol.

Los minutos corrían y el City abusaba de su fútbol-balonmano, aunque sin la velocidad de circulación suficiente para encontrar espacio. ¿Solución? Disparos desde fuera del área, como en el Bernabéu. Solo en uno de De Bruyne tuvo que volar Lunin. Faltaba puntería e ideas. A lo segundo ayudaba la generosidad y el compromiso del Madrid. Ni una sola desatención, con Kroos como inesperado ladrón de balones.

Camino de los vestuarios, la amarilla de Carvajal como única mala noticia. Condicionado ante un Jack 'Daniel's' Grealish que volvía a ser el futbolista más desequilibrante. Gallo de noche, gallo de día.

El plan de partido se acentuó en la segunda mitad. Asedio del City y manual de resistencia del Madrid. Era un ataque por minuto. Es verdad que el City no generaba ocasiones claras, pero la sensación de peligro era permanente y la paliza defensiva del Madrid gigante. Parecía un partido de 14 contra 10.

Al Madrid le sostenía el 0-1 y el paso del cronómetro, hasta que Guardiola paró las manecillas. Doku por Grealish, que ya no podía ni con sus gemelos. Diana. A los tres minutos, el belga encaró por la izquierda, centró, despejó mal Rudiger y De Bruyne en la red. Balón muerto para el belga en área pequeña. Sin oposición. Utopía para Lunin.

Partido nuevo de 15 minutos. O de 45. El Madrid ni había llegado al área ni había disparado a portería en toda la segunda mitad. Le quedaba la bombona de oxígeno de la prórroga, ya sin Kroos ni Rodrygo, pero con Modric y Brahim. Minimeta conseguida.

En el tiempo extra, por fin un acercamiento del Madrid a la portería de Ederson. Fue en el 101, la última carrera de Vinicius. Walker evitó el mano a mano con un ligero cuerpeo. Ya no podía ni andar el brasileño. Sustito al fin. Y sustazo poco después de Rudiger. Volea en el 105 del alemán desde dentro del área. Balón por encima del larguero.

El dolor de cabeza local era Doku. Incansable en el uno contra uno, como lo fue antes Grealish con Carvajal, que dijo basta en el 110, firmando uno de los mejores partidos de su carrera.

Fue una prórroga de muertos contra enfermos terminales. No le quedaba vida a nadie. Bueno, sí. A Lunin. Y a Rudiger. A tres partidos de la Decimoquinta.

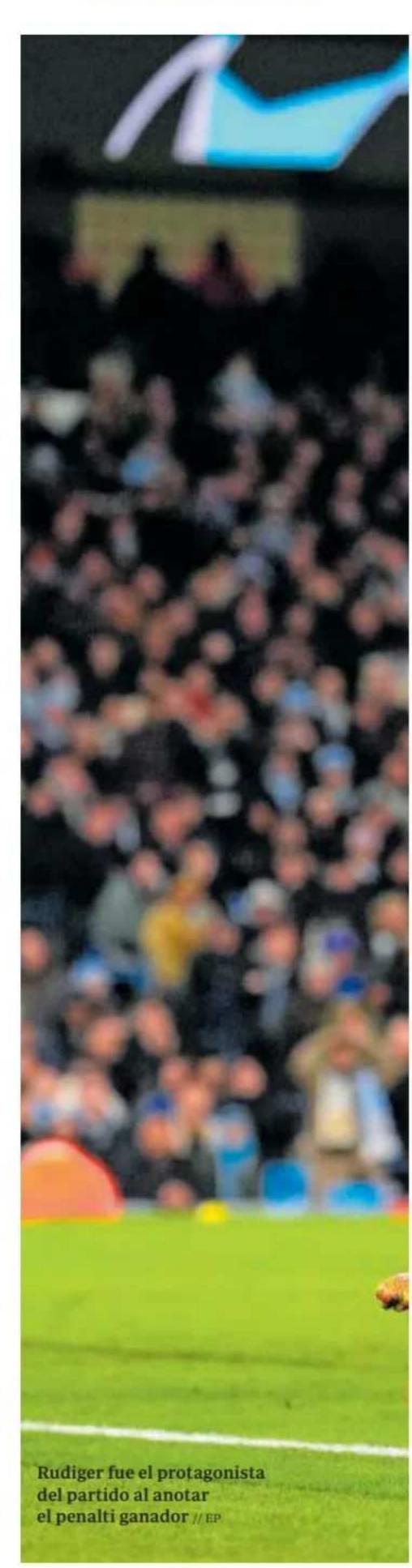

POR J. C. CARABIAS

#### Rodri Mantuvo un gran tono, movió el balón, hizo jugar a su equipo, aunque en un plan anodino.

#### Haaland

Algo más activo, un larguero y otra ocasión, pero otra vez desaparecido. Eliminatoria decepcionante.

#### Doku Cirá al partido a for

Giró el partido a favor de su equipo. Encaró a Carvajal, lo superó e impuso facilidad para driblar.

#### De Bruyne El más decisivo. Intuitivo,

El más decisivo. Intuitivo, potente, amenaza permanente, abrió la cazuela con un buen gol.

#### Akanji El lunar del City, central con libertad por el centro. El Madrid lo dejó medio libre y no hizo nada



### De suplente a héroe de Mánchester

Lunin, en su primera temporada como titular, se gradúa tras los penaltis ante el City

#### P. LODEIRO

Saca pecho la afición madridista por sus gestas europeas, convertida la Champions en un lindo minino cuando los blancos tararean su himno. Y en medio de esa gloriosa epopeya que parece no tener fin, se amontonan los héroes, siempre aparece un comando espectral que decanta la victoria para los blancos. Sufrió de lo lindo el Madrid en el Etihad, sometido durante todo el encuentro, resguardado tras el rezo, única arma ante el bombardeo rival. Pero, como casi siempre, la noche acabó en festejo.

Por supuesto, Rodrygo, ni el más virtuoso ni el más regular de los delanteros madridistas, fue el primer nombre destacado de la noche. Bellingham, que cuajó unos 20 minutos iniciales muy potentes, filtró un balón hacia Vinicius, que en el minuto 12 ocupó de manera esporádica la banda derecha. No dudó el brasileño en centrar y fue entonces cuando su compatriota agitó la varita.

Su primer remate fue nefasto, duro hasta para la vista, con la rodilla y directo al guardameta Ederson. Pero tiene un imán el paulista para las fotos históricas y el rechazo se le insinuó sin miramientos. El atacante ya suma casi tantos goles en la Champions como en la Liga. Si en competición nacional ha anotado 26 en 138 duelos, en el plano continental ya ha firmado 20

en 48 apariciones, cinco de ellos solo esta campaña. Ya le metió al City en la ida y edificó la primera piedra de la victoria en la vuelta.

Nacho, capitán ante la tempestad británica, también firmó una actuación fantástica. Vivía el canterano una temporada áspera, con pocos minutos y con alguna acción más dura de la cuenta en el torneo liguero. Pero, con Tchouaméni sancionado, le tocó al veterano enfrentarse al monstruo Haaland. Y el resultado fue de los más satisfactorio, cercado el noruego pese a que Guardiola lo lanzó contra el zaguero, esperanzado el catalán en que la diferencia de físico marcase diferencia. No fue el caso.

Pero es posible que el madridismo ya tenga un nuevo ojito derecho, y ese es Andriy Lunin. El ucraniano, tras años a la sombra de Courtois, aprovechó la lesión del belga, se impuso a Kepa por la titularidad esta campaña y le detuvo dos penaltis a los ingleses, además de sumar ocho paradas durante el duelo. Ante Bernardo Silva, tuvo la frialdad de quedarse en el centro, una rareza. Cosa que no hizo ante Kovacic, kilométrica su estirada ante el croata. «Estoy cansado, es la primera vez en mi carrera que me enfrento a un desafío así, de 120 minutos y una tanda de penaltis de máxima exigencia», reconoció con sencillez.

#### **CUARTOS DE FINAL**

| Ida<br>3-3 | Real Madrid - M. City 1-1 | uelta |
|------------|---------------------------|-------|
| 2-2        | Arsenal - Bayern          | 0-1   |
| 2-1        | Atlético - Borussia D.    | 2-4   |
| 2-3        | PSG - Barcelona           | 4-1   |



Lunin se queda quieto y detiene el penalti de Bernardo // REUTERS

### «Muchos daban por muerto al Madrid, y el Madrid nunca muere»

Ancelotti, muy feliz, y Guardiola, resignado. Lunin se la jugó en el penalti de Bernardo

#### R. CAÑIZARES MÁNCHESTER

El Madrid se levantó hoy en Mánchester como semifinalista de la Copa de Europa, la duodécima vez en las últimas catorce ediciones. Fiesta contenida en tierras inglesas antes de descansar y viajar a Madrid. El domingo hay un clásico que puede ponerle el lazo a la Liga, pero eso anoche no importaba. Había que celebrar una proeza por la que muy pocos daban un duro: «Todo el mundo nos daba por muertos, pero nunca hay que dar por muerto al Madrid porque el Madrid nunca muere», dijo Ancelotti en la zona mixta del Etihad.

El italiano no compareció en la habitual rueda de prensa. Cuando fue a hacerlo, estaba Guardiola, que se adelantó al italiano. Como visitante, tenía preferencia, pero Pep no estaba para esperar a nadie. Su cara nada tenía que ver con la de hace doce meses: «Decía Cruyff que la suerte no existe. Perder así duele, pero qué manera más cojonuda de perder. No sé qué podríamos haber hecho más. Felicitar al Real Madrid. Ellos lo hicieron mejor en la tanda de penaltis y están en semifinales. Este negocio se trata de resultados».

Un resultado conquistado tras 120 minutos de supervivencia y una tanda en la que Lunin se desquitó de su error en el 0-1 de la ida. Se la jugó con Bernardo, y se la devolvió: «Antes de la tanda de penaltis hemos preparado todos los jugadores del City que podían lanzar. Había tres opciones para quedar-

se en el centro, sin moverse. Así que teníamos que arriesgarnos, y lo hicimos con Bernardo. Menos mal que salió bien».

En su habitual perfil bajo, el ucraniano quiso quitarse la medalla y ponérsela a sus compañeros: «El equipo ha hecho un gran trabajo y ha sabido sufrir. Yo no puedo correr así ni cinco minutos y ellos han corrido 120. Y me han ayudado mucho a elegir bien».

Como eligió bien el City, hasta los últimos metros. No encontraba Guardiola explicación a la eliminación: «Es fútbol. En otro deporte, por estadística se hubiera ganado. Tendríamos que ha-

#### Lunin

«Había tres opciones para quedarse en el centro, sin moverse. Nos arriesgamos con Bernardo y menos mal que salió bien»

#### Pep Guardiola

«Decía Cruyff que la suerte no existe. Perder así duele, Tendríamos que haber cerrado el partido antes. Felicito al Madrid» berlo cerrado antes». A diferencia de Pep, Ancelotti sí tenía un argumento: «Hemos sufrido, luchado, sacrificado y creo que hemos defendido muy muy bien».

IUEVES, 18 DE ABRIL DE 2024 ABC

Ancelotti entendió que la única manera de estar en semifinales era construir el pase en el compromiso defensivo. Hay veces que el fin sí justifica los medios: «Solo se podía ganar aquí de esta manera. A mí me gusta mucho cuando veo un equipo que se sacrifica y que lucha, además de tener calidad. En la tanda de penaltis estábamos convencidos que íbamos a pasar».

Ahora espera el Bayern, que incluso en su peor temporada en años vuelve a estar en semis, como casi siempre. Catorce Champions contra seis. Eso exige respeto: «Estamos muy contentos de llegar a la semifinal, sobre todo tras eliminar al campeón. ¿Jugar la final? De momento tenemos que ganar una semifinal».



Los jugadores del Madrid festejan el pase con su afición en el Etihad // EFE



#### ESBOZOS Y RASGUÑOS

JAVIER AZNAR

#### El artificiero

e Lucas Vázquez se ha escrito mucho. No siempre en términos elogiosos. Su transición de extremo a lateral con el paso del tiempo parecía el ocaso de su carrera. Siempre parece en el disparadero al final de cada temporada. Sus renovaciones se suelen poner en tela de juicio. Cuando sale del banquillo, a nadie se le ve demasiado entusiasmado. Nunca fue titular, siempre un jugador de fondo de armario, una navaja suiza multiusos para casos de emergencia, niña bonita de Zidane, para quien era el futbolista número 12. En no pocas ocasiones se ha pedido que se le dé un retiro digno en alguna liga exótica a cambio de traer alguna novedad que alterne con Carvajal (heroico ayer). Pues a Lucas se le renueva precisamente por y para

momentos como el de la tanda de penaltis de la final de Milán o la ronda de ayer en el Etihad. En ambos casos se aproximó al punto de penalti con la frialdad de un psicópata, haciendo toques y malabares con el balón como un 'globetrotter', descompresurizando el ambiente, bajando las pulsaciones de compañeros y aficionados. Con el paso firme de un artificiero. Transmitiendo a paladas confianza y arrojo con esos pequeños detalles.

Porque el fútbol también tiene mucho de esto. De pequeños gestos. De saber dominar la escena. De no arrugarse en esos momentos en los que no te llega la camisa al cuello. Todos teníamos la certeza de que si Lucas llegaba a tirar un penalti contra el City, iba a volver a hacer esto. Porque de Lucas a lo mejor uno no espera una elástica por la banda, no espera un centro de rabona medido a la cabeza de Bellingham. Pero sí que espera que no le pueda el miedo, que no se esconda entre sus compañeros, tal vez algo más talentosos y técnicos, para que tire cualquier otro. El de Curtis demostró que a veces no necesitas ser el mejor para llegar a ser el más decisivo. Los titulares se los llevarán otros. Y no sin justicia. Pero Cafucas nos enseñó, en el escenario más complicado, que nunca

puedes subestimar el corazón de un campeón.

Porque contra un equipo como el City de Guardiola uno sufre hasta en el intercambio de banderines. No hay un momento de paz. Cada minuto en el Etihad se vive como si expulsaras una piedra del riñón. Un pelotazo al árbitro interrumpiendo el partido durante unos segundos se celebra como un córner a favor. El equipo es una máquina bien engrasada en la que cada pieza sabe perfectamente cuál es su función y no se plantea demasiadas cuestiones existenciales (¿este es mi puesto natural?, ¿tendría más minutos en otro equipo?, ¿soy feliz?). Todos saben presionar, todos saben atacar y todos saben esperar. Hasta el portero la toca por momentos como si fuera el 5 de la selección brasileña y se encarga de tirar penaltis decisivos. Y cuando se ponen a zarandear al rival, solo queda aguantar y agarrarte al mástil a esperar a que pase la tormenta. Y encomendarse a san Nicolás o a san Lunin. Y es que la nave la sostuvieron por momentos entre el portero ucraniano, Carvajal, que fue el de esas grandes noches europeas: inteligente, tenaz e infranqueable, y Valverde (MVP en ambos partidos). Ahora toca el Bayern. Pero eso ya será otro día, otra noche.



### La devaluación del Atlético

► El valor de la plantilla, que vivía una noche trágica en Alemania, ha pasado en seis años de casi mil millones a 417

JORGE ABIZANDA MADRID

La oportunidad de clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones desperdiciada por los de Diego Simeone en Dortmund se convirtió en tortuoso tema de conversación en salas de espera de aeropuertos y estaciones ferroviarias para los más de 4.000 aficionados del Atlético de Madrid desplazados a Alemania, la mayor movilización rojiblanca en Europa sin jugarse una final. Tristeza, decepción y alguna que otra lágrima en el peregrinaje de vuelta a casa para una hinchada que, una noche más, vio cómo su equipo volvía a reincidir en los errores que le llevan condenando a lo largo de la temporada. Una defensa de mantequilla y un ataque sin pegada, males convertidos en endémicos con el paso de los meses, terminaron apeando al Atlético también del tren europeo. Adiós a la última bala que le quedaba para poder celebrar un título, otro año en blanco. Ni la clasificación para la próxima edición del Mundial de Clubes, favorecido el conjunto madrileño por la eliminación del Barcelona ante el PSG, sirvió de consuelo para los fieles de la entidad colchonera, que se ha garantizado un ingreso de 50 millones de euros solo por su presencia en esa novedosa competición. Otros 80 millones cobrarán los madrileños (más los que le correspondan por el 'market pool' televisivo) por su trayectoria en esta Champions. Un dinero que debe ayudar a recomponer y reforzar una plantilla veterana (28'8 años de media) que en los últimos años lleva viendo cómo se devalúa su cotización. De los casi mil millones de euros en 2019 (969) a los 417 millones en los que está valorado el plantel actual. Una caída en picado.

El paradigma de la devaluación que lleva sufriendo el vestuario del Atlético a lo largo de los últimos años se descubre en dos de los futbolistas que lucen el cartel de intocables. Según los datos de la web especializada Transfermarkt, Jan Oblak, cada partido más humano, ha pasado de tener un valor de cien millones en 2019 a solo 30 en el actual curso, una depreciación que también acompaña a Antoine Griezmann: de 130 millones en ese mismo año a solo 25 en esta campaña.

Las incorporaciones realizadas a lo largo de las últimas temporadas, en algunos casos solo remiendos a lo que el Cholo Simeone no ha concedido ningún protagonismo, no han ayudado para rejuvenecer la caseta. Tampoco para aumentar el valor de una plantilla reforzada en la mayoría de los casos por futbolistas muy veteranos, por encima de la treintena, que llegan gratis, como Witsel, Azpilicueta, Paulista o Soyuncu. Caso curioso el del central turco, incorporado en verano de 2023 para terminar cedido en el último mercado invernal. Una situación similar a la vivida por Javi Galán, fichado por 5 millones el pasado verano y cedido a la Real Sociedad meses después.

Política de fichajes discutida desde la grada del Metropolitano y que provoca situaciones curiosas como la del joven talento belga Arthur Vermeeren, centrocampista de 18 años por el que se pagaron 18 millones en euro al que Simeone apenas ha dejado ver sobre la hierba. La última gran apuesta de la planta noble en el apartado de fichaje, Joao Félix, la compra más cara en la historia del club (127 millones y cedido ahora en el Barça), tampoco ha cuajado con el Cholo, que en Dortmund volvió a estrellarse en Europa. Ante el Borussia, el equipo transmitió una vez más una imagen reservona y conservadora, una táctica estéril ante un rival que, como dejó claro en Madrid, tiene como gran carencia su defensa. Un partido que, más allá de las consignas del argentino, dejó señalado a jugadores como Nahuel Molina, un coladero una noche más, o Morata, otra vez negado ante la portería. El francés Griezmann también estuvo lejos de lo que se espera de él. «Cuando el equipo lo deja todo en el campo, tiene ocasiones, lucha, trabaja y no llega la victoria, no hay nada que reprochar», alegó el capitán Koke tras la eliminación en Alemania.

# Sangría defensiva de Simeone: el cuarto equipo europeo más goleado en 2024

El Atlético de Madrid volvía a encajar goles en un partido como visitante, hasta cuatro en el campo del Borussia Dortmund que provocaron su eliminación en los cuartos de final de la Champions. Los rojiblancos, con un Oblak que cada vez va siendo menos el hombre de los milagros, no tienen nada que ver con aquel conjunto rocoso y prácticamente inabordable que convirtió su sistema defensivo en un modelo admirado en el fútbol europeo. Mantener la portería a cero a lo largo de esta temporada resulta casi un

imposible para un Atlético que acumula ya 61 tantos en contra en todas las competiciones. Una sangría que se ha hecho más evidente desde que comenzara 2024. Solo tres conjuntos de las cinco grandes ligas del continente han visto perforado su marco más veces que los rojiblancos, según los datos de @OptaJose: el Luton (41 en 18 duelos); el también inglés Sheffield United (40 en 14 compromisos) y la Salernitana italiana (38 en 15 encuentros). Los de Siemone acumulan 36 tantos en 23 partidos en este año.



#### Ole, ole, ole

■ l Atlético ganó 50 millones de euros. Ese es el sabroso titular que dejó la trágica noche de Dortmund para el dueño del club. Y esa molesta sonrisa, que reduce el sentimiento y la ambición a un simple monedero, explica mejor que otros matices el deterioro del equipo tras su admirable resurrección. También la catástrofe europea del martes. No importan ahí los títulos, sino el dinero. Y la perversión se ha repetido tanto que ha terminado por calar y derrumbar la exigencia. Tranquilos, muchachos, con la pasta por entrar al Mundialito y la cuarta plaza en la Liga vale, objetivo cumplido. Si ganar deja de ser una obligación, perder se vuelve una anécdota.

Cómplice y principal responsable de ese giro es Simeone, que se empeña en hacer jugar al Atlético como un equipo pequeño, menor que su rival. Sobre todo a domicilio. Se deja llevar por un enfermizo paso atrás y ordena jugar con desconfianza y recelo, pendiente antes de lo que te puede hacer el adversario que del daño que eres capaz de provocarle. El Borussia es peor que el Atlético, pero Simeone le animó a creerse más. Cada vez que lo atacó, lo desnudó. Aquí y allí. Dejó al aire sus carencias y su fragilidad. Pero a la que sacó una ventaja o el rival estornudó, el técnico ordenó un nocivo repliegue a los suyos (que además ya no saben defenderse) hasta acabar pisoteados. Conformarse con un gol de más es el preludio de morir por un gol de menos.

El mismo entrenador que fue capaz de levantar un cadáver y convencer a futbolistas heridos de que podían tumbar a cualquiera, agrandándoles, hoy en el fondo los encoge y
acompleja. Casi todos los futbolistas
que maneja juegan peor de lo que alguna vez jugaron. Algunos por decadencia natural aunque sigan intocables (Oblak, que dio muchísimo, se
ha vulgarizado) y otros por influencia directa de las consignas que reciben. No tiene la culpa el Cholo de
que Morata falle la que tuvo, pero sí
de que sólo tuviera esa.

En todo caso, lo hagan bien o mal, en esa plantilla nunca pasa nada. No hay obligaciones, sino anestesia. Hace tiempo que en el vestuario y en la casa la reacción es la misma ante una victoria, un empate o una derrota. Es decir, ninguna. Y también en los despachos, donde no se discute al empleado mejor pagado. Lo mejor del Atlético es su pasado. Pero a la vez su principal problema. Abrazarse al justo agradecimiento por lo conquistado lo está paralizando. Hace meses que el mejor proyecto de su historia está agotado.

46 DEPORTES

#### JUEGO DE DESPACHOS

#### El TAD también tiene que resolver sobre Tebas

#### PEDRO CIFUENTES

La muralla semiderruida del fútbol presiente réplicas descontroladas del terremoto que afecta desde hace demasiado tiempo a la Federación, una entidad que mueve más dinero que las otras 66 federaciones deportivas españolas juntas. El último temblor es de una magnitud imprevista: ejecutivos y abogados ven en el horizonte indicios de un 'tsunami' formidable. ¿De verdad puede el Gobierno llegar a suspender al presidente de la Liga, Javier Tebas?

El TAD es el gran protagonista del fútbol nacional: después de haber iniciado una investigación contra Pedro Rocha y toda su Comisión Gestora que con toda probabilidad descabece la RFEF, sus miembros deben analizar ahora una denuncia del Real Madrid que podría derivar en la apertura de expediente al otro caudillo institucional del fútbol español apenas días después.



J. TEBAS

Avanzada ayer por el diario 'Relevo', la posible bomba concatenada no se produciría este jueves (día de reunión del Tribunal), dada la complejidad del

caso, sino el próximo. Tebas, que se huele un cambio de viento desde hace semanas, acusó hace días a Florentino de querer apartarle «de la presidencia por lo civil, lo criminal o lo administrativo». Ha recibido muchas llamadas de advertencia desde entonces, pero sus actos posteriores no han mejorado la pésima relación que mantiene con el Gobierno: su recurso reciente a la imputación judicial de Rocha ha sido difícil de comprender incluso para sus aliados: «Después de intentar demostrar durante años la corrupción en la Federación, ¿se abraza ahora a un cadáver?».

El carácter no espectacular de la denuncia (la convocatoria irregular de una Asamblea en 2021) dificultaría quizá al CSD la suspensión del presidente de la Liga, pero nada es ya descartable en el hipertrofiado berenjenal federativo. A Angel Villar le inhabilitaron por publicar su programa en una web. Y Tebas, además, tiene enemigos aún más poderosos que él mismo. La evolución del escándalo otorgaría (hipotéticamente) al Gobierno una narrativa purificadora en tiempos de fuerte convulsión política, toda vez que parece haber comprendido los graves riesgos de su inacción frente al rubialismo en un año muy relevante: 'No es que hayamos protegido al malo; es que son todos iguales'. El desconcierto en los despachos es muy elevado.



Nadal devuelve una bola durante su partido con De Miñaur // EFE

#### TENIS / CONDE DE GODÓ

### Barcelona se despide de Nadal

El balear da muestras de recuperación, pero termina acusando ante De Miñaur tanto tiempo sin competir

SERGI FONT MADRID

Lo advertía Rafa Nadal tras ganar a Cobolli. Ante De Miñaur iba a ser otra historia. Y lo comprobó en sus carnes el manacorí que, a pesar de sus problemas físicos, le dio mucha guerra al australiano, número 11 del ranking ATP y cuarto cabeza de serie del torneo. El ganador de 22 grandes dio la talla y, aún privado de su mejor forma, ofreció detalles de campeón, de leyenda que se resiste a que su llama se apague. Se despidió de Barcelona y del Godó dignamente, jugando a un nivel muy alto por momentos. Aseguraba Rafa que era un regalo poder estar en Barcelona tras sus problemas físicos, pero el regalo lo recibió el torneo catalán, su club y su gente. Nadal dio la cara en el primer set, que acabó perdiendo por un ajustado 7-5, pero se desfondó en el segundo, en el que sólo ganó el punto de uno de sus servicios (6-1).

De Miñaur le exigió a Nadal mucho más que Cobolli el día anterior. Y desde el principio. El australiano tiene muchas más tablas y no se dejó intimidar por la pista central del RCT Barcelona. A pesar de no ser un especialista en arcilla llegaba mucho más en forma que el manacorí, lastrado por las lesiones y por las dudas sobre su estado físico. Su saque (167 kilómetros por hora) era un lastre, su abdominal le restaba una potencia de 15 o 20 kilómetros por hora. El balear no ganó ni un saque directo, algo necesario para poder sobrevivir en Roland Garros, por ejemplo.

#### Fogonazos

Llegó a sufrir De Miñaur en algunos momentos ante los recursos de Nadal, que se iba probando y mostró fogonazos de lo que ha sido: agresivo, buenos golpes, movilidad, confianza... Puso el 4-5 con mucha solvencia y sin disponer de un saque excesivamente potente. Se recompuso el australiano, que ganó su servicio y dispuso de tres puntos de 'break' para poner contra las cuerdas al balear (6-5). Nadal no pudo evitar que De Miñaur ganara el primer set con un último juego en blanco.

Gran punto de Nadal para abrir el segundo set, remontando una bola de

#### Rafa Nadal

«Todo tiene un principio y un final, lo normal es que este haya sido mi último partido en el Godó»

«Espero estar en Madrid, pero a día de hoy me cuesta ser competitivo en un partido de dos horas»

| Alex DI | 7 6                 |                   |  |  |
|---------|---------------------|-------------------|--|--|
| Rafa N  | ADAL                | 5 1<br>Rafa Nadal |  |  |
| Alex de | Miñaur              |                   |  |  |
| 2       | Sagues directos     | 0                 |  |  |
| 3       | Dobles faltas       | 1                 |  |  |
| 5/9     | Puntos de break     | 1/3               |  |  |
| 77%     | Primer servicio     | 57%               |  |  |
| 21      | Golpes ganadores    | 11                |  |  |
| 36      | Errores no forzados | 43                |  |  |
| 2       | Puntos en la red    | 4                 |  |  |
| 74      | Puntos ganados      | 53                |  |  |
|         | Duración 1h. 52m.   |                   |  |  |

ruptura y sacudiéndose la presión. Pero no pudo hacer nada más. Su rival encadenó tres rupturas junto a su servicio para adjudicarse la segunda manga y el partido. El duelo acabó con un error no forzado de Nadal y el tercer 'break'. Respetuoso, De Miñaur no dio muestras de alegría por su victoria, consciente del momento que se estaba viviendo en el RCT Barcelona. El australiano se sumó a los aplausos de la grada, que le brindó una ovación que huele a despedida.

Rafa Nadal no obvió este aspecto tras dos partidos en la pista que lleva su nombre y haber levantado en doce ocasiones el trofeo Conde de Godó: «Soy consciente de que todo tiene un principio y tiene un final. Hay un poco más de tristeza al saber que no podré jugar más profesionalmente en este torneo», explicó. Y aseguró que no se marca retos a largo plazo pero que, de momento, quiere seguir jugando: «El objetivo es acumular entrenamientos y sentirme más cómodo cada día. Esperemos estar preparados en Madrid, en una semana. La realidad es que a día de hoy me cuesta ser competitivo en un partido de dos horas».

#### SORTEOS DE AYER

CUPÓN DE LA ONCE (Mié. 17) 48206 Serie: 004

TRIPLEX DE LA ONCE (Mié. 17) S.2: 319 S.1: 071 S.3: 481

MI DÍA DE LA ONCE (Mié. 17) Fecha: 25 ENE 2010 Nº suerte: 10

BONOLOTO (Mié. 17)

15 22 26 32 45

Complementario: 36 Reintegro: 9

SÚPER ONCE (Mié. 17)

Sorteo 1:

09-12-18-29-31-39-42-46-52-57-59-63-64-69-70-74-78-81-82-84 Sorteo 2:

08-13-23-24-33-34-40-41-58-63-64-67-68-72-73-75-76-79-81-84 Sorteo 3:

01-06-13-14-16-20-27-29-30-36-40-42-44-52-54-55-58-63-75-76

#### Suscribete ya a





#### Y disfruta de una navegación ilimitada en abc.es



#### SORTEOS ANTERIORES

CUPÓN DE LA ONCE

Domingo 14: 19254 Serie: 003 Lunes 15: 49181 LaPaga: 013 Martes 16: 72276 LaPaga: 007

TRIPLEX DE LA ONCE

Domingo 14: 967 / 836 / 035 Lunes 15: 520 / 892 / 723 Martes 16: 106 / 735 / 910

BONOLOTO

Domingo 14: 09-10-18-33-34-43 C:44 R:9 Lunes 15: 20-25-29-37-39-41 C:33 R:8 Martes 16: 02-03-11-17-19-25 C:49 R:5

LOTERÍA PRIMITIVA

Sábado 13: 02-03-10-19-26-35 C:9 R:4 Lunes 15: 18-21-23-24-30-32 C:6 R:7

GORDO DE LA PRIMITIVA 01-03-30-37-48 C:7 Domingo 14:

EUROMILLONES

Viernes 12: 02-03-12-16-45 E: 2-11 Martes 16: 22-29-31-39-46 E: 3-7

LOTERÍA NACIONAL Sábado 13 de abril

84501 Primer premio: Segundo premio: 61801 Reintegros: 1,2y5

LOTERÍA NACIONAL

lueves 11 de abril Primer premio: 61838 Segundo premio: 54642 Reintegros: 1,4y8

#### Crucigrama blanco Por Óscar

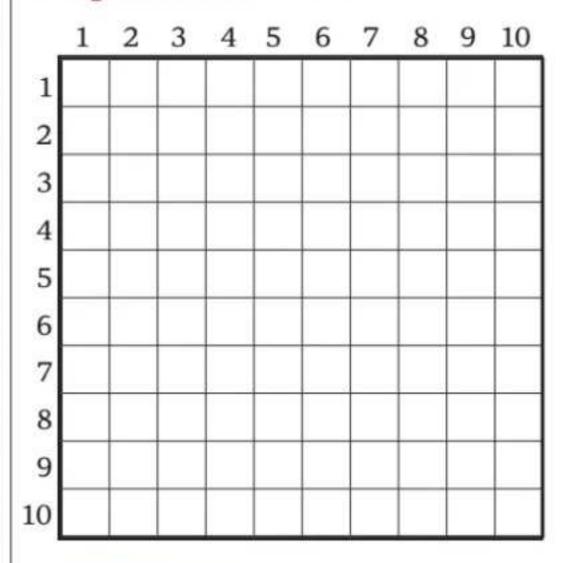

HORIZONTALES.- 1: Ley emanada de competente autoridad, que se diferencia de los reales decretos y órdenes generales en las fórmulas de su publicación. 2: No aprobaras, dieras por malo. 3: Al revés, pronombre personal. Aromatizara. 4: Centro de un ciclón. Caminar de acá para allá. 5: Interjección usada para despedirse. Lugar que atrae por ser centro donde una actividad determinada tiene su mayor o mejor cultivo. 6: Al revés, jabón o producto cosmético o medicinal semilíquidos. Perderán el equilibrio hasta dar

#### Contiene 9 cuadros en negro

en tierra. 7: Al revés, húrtole, quítole. Símbolo del ástato. 8: De precio más alto de lo normal. Al revés, unidad de sonoridad. 9: Actividad muy intensa, y limitada en el tiempo, de un organismo o parte de él. Símbolo del oxígeno. 10: Al revés, unir en matrimonio. Hombre desaliñado, sucio o descuidado.

VERTICALES.- 1: Perdurar, subsistir. 2: Reformara algo, modificando alguno de sus elementos, o variando su estructura. 3: Al revés, símbolo del protactinio. Excesiva y escrupulosa severidad, plural. 4: Gustoso, agradable. Cuba para guardar vino y otros líquidos. 5: Musulmán, que, terminada la Reconquista, era bautizado y se quedaba en España. Al revés, ciento uno. 6: Al revés, halago o adulación fingidos. Altares donde se celebran ritos religiosos. 7: En México, cargador indio que acompañaba a los viajeros. Al revés, ameos. 8: Apetito o deseo de venganza. Al revés, daré. 9: Actor cómico especializado en imitar a personajes conocidos, en ocasiones improvisando. Preposición. 10: Tostaran, abrasaran. Sonido musical que afecta agradablemente al oído.

#### Jeroglífico



Primera vida de un grupo musical

#### **Ajedrez**

#### Blancas juegan y entablan

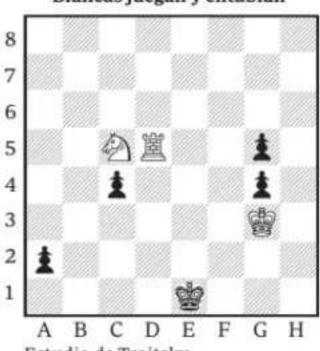

Estudio de Troitsky (1930)

#### Crucigrama Por Cova-3

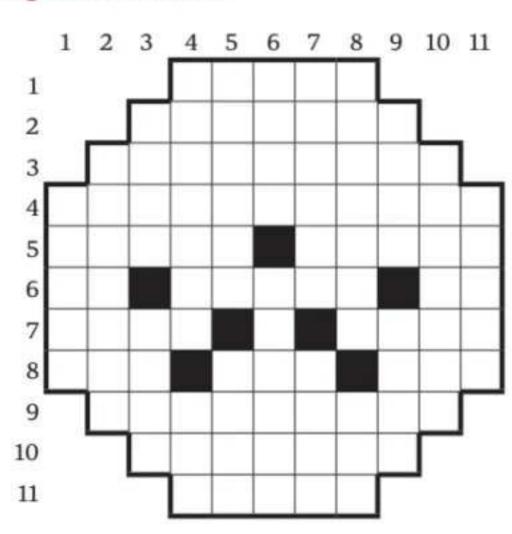

HORIZONTALES: 1: Superficies, zonas. 2: Precedido de en, significa que algo está al principio de su desarrollo, plural. 3: Rifamos. 4: Devolvemos a alguien lo que es suyo. 5: Funden metales. Especia muy aromática procedente de un árbol de Indonesia. 6: Al revés, libra, unidad de masa. Al revés, cubrir el suelo con losas. Voz de mando. 7: Al revés, nombre del barco que llevó a Amundsen hasta la Antártida. Adverbio de lugar. 8: Asociación de Deportes Olímpicos. Dios del islam. Utiliza. 9: Aborreciese. 10: Lindante, limítrofe, adyacente. 11: Cierto árbol

VERTICALES: 1: Al revés, resina fosilizada. 2: Cerrada herméticamente. 3: Realiza una labor con aguja e hilo. Toma algo que no es suyo. 4: Al revés, en biología, conjunto de hijos de una misma pareja. Ondulación en el mar, que hace las delicias de los amantes del surf. 5: Parte del ojo. Al revés, frase o idea que marca la actuación o filosofía de una persona o grupo. 6: Al revés, nombre familiar de mujer. Lo que hay que buscar cuando quieres irte de un lugar cerrado. 7: Pequeño río que pasa por la ciudad de Caracas. Al revés, alimento caído del cielo. 8: Futura planta. Doce meses. 9: Al revés, dueños. Portugués. 10: Al revés, pertenecientes al grupo etnolingüístico más grande de Europa. 11: Provincia española perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León

#### Sudoku Por Cruz&Grama

|   |   |   |   | 2 |   |   | 7 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |   | 6 |   |   | 3 |   | 2 |   |
|   |   |   | 7 |   | 9 |   |   | 6 |
| 1 |   |   | 8 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 5 |   | 4 |   |
|   |   |   |   | 4 |   |   | 6 | 5 |
|   | 9 | 2 |   | 6 |   | 8 |   | 4 |
|   | 9 |   |   |   | 8 |   |   |   |
|   |   | 6 | 5 |   |   |   | 3 |   |

#### Soluciones de hoy

| 4. | 6 | C  |   | -6 | 31 | W  |    | M  |
|----|---|----|---|----|----|----|----|----|
|    | 6 | 9  |   | C  | 2  | G  | 4  |    |
| b  | 9 | ü  | 1 | 9  |    | Z  | 6  | £  |
| g  | 9 | ş. | 2 | þ  | 8  | Đ  | \$ | 4  |
| 8  | b | L  | 9 | 4  | 3  | 6  | 9  | 3  |
| 0  | 5 | 6  | 9 | L  | B  | Þ  | g  | ī  |
| 9  | 1 | Þ  | 6 | 8  | Ł  | E  | 5  | 9  |
| 2  | 8 | E  | L | 5  | 9  | 2  | 4  | 6  |
| 6  | L | 9  | 8 | 2  | Þ  | 1  | B  | 8  |
|    |   |    |   |    | n  | NC | p  | ns |

(LE\T\ONEB\O) **TELONERO** 

Jeroglifico

24-24 Igx型+Ig且.6 +2AB7 1AB+28B.8 Wib Sexa & Sb Sea. 4 Ig空+SIE.E II空 L. 2 d3+ cxd3 2. 2e5+ Ajedrez

somA. Luso. 10; sovalsE. 11; Soria Anauco. anaM. 8: Semilla. Año. 9: 5: Retina, amel., 6: ereT. Salida, 7: da. 3: Cose. Roba. 4: airtarF. Ola. VERTICALES: 1: rabmA. 2: Sella-

Aledano, II: Alamo ADO. Alá. Usa. 9: Abominase. 10: 6: bL. rasol.. Ar. 7: marF. Alli. 8: Restituimos, 5: Alean, Clavo, 2: Ciernes, 3: Sorteamos, 4: HORIZONTALES: 1: Areas.

Crucigrama

(El \* representa cuadro en negro) to. \*. A. 10: Asaran. \*. Son. ". imA. 8: Ira. ". éranoD. 9: Carica-IC. 6: aboC. \*, Aros. \*, 7: Tameme. Crato. \*. Bota. 5: Morisco. \*. Remodelara, 3: aR \*, Rigores, 4: VERTICALES: 1: Prevalecer, 2:

O. 10: rasaC. \*. Adán. \*. 8: Caro. \*. oinoS. 9: Eretismo. \*. 6: leG. \*, Caerán. 7: elobóR. \*, At. 4: Vortice, \*, Ir. 5: Adios. \*, Meca. 2: Reprobaras, 3: eM \*. Aromara. HORIZONTALES: 1: Pragmatica.

Crucigrama blanco

#### CRONOLOGÍA

#### **MAYO DE 2020**

Carta blanca en pandemia

En mayo de 2020, en plena desescalada pandémica, cuando las administraciones abrían la mano en favor de la reactivación económica. el Ayuntamiento de Madrid permitió la expansión de las terrazas en bandas de aparcamiento.

#### DICIEMBRE DE 2021

La prórroga

Una vez pasado lo peor de la pandemia, el Área de Vicealcaldía, en manos de Ciudadanos, prorrogó dos años la continuidad de las terrazas Covid, unos 940 veladores que ocupaban 2.000 plazas de aparcamiento.

#### **ENERO DE 2022**

La ordenanza de Villacís

El pleno de enero de 2022 aprobó la nueva ordenanza de terrazas, que modificaba la normativa de 2013. con los votos de PP, Ciudadanos y el Grupo Mixto. Su primera medida fue eliminar las 2.000 ampliaciones de terrazas Covid.

#### **FEBRERO DE 2022**

Denuncia del PSOE

El PSOE, entonces liderado por Mar Espinar, presentó un recurso ante el TSJM alegando que la ordenanza incumplía el principio de buena administración. «Queremos devolver el espacio público a los vecinos», zanjó Espinar.



Varias mesas altas de un bar de la zona de la Puerta del Sol // GUILLERMO NAVARRO

# El horario de verano y la ampliación de las terrazas, en el aire

▶La anulación del TSJM de la ordenanza devuelve a los veladores a la normativa de 2013, mientras el Ayuntamiento de Madrid sopesa si recurrir la sentencia

CRIS DE QUIROGA MADRID

etrocedamos a 2020, a la desescalada pandémica, a esos meses de reactivación económica en que las administraciones relajaban las normas para recuperar la normalidad cuanto antes. En Madrid, la hostelería se ahogaba entre restricciones sanitarias y las terrazas eran su balón de oxígeno; en Cibeles, Ciudadanos cogobernaba con el PP y la entonces vicealcaldesa, Begoña Villacís, quiso abanderar el modelo permisivo y abrió la veda a las denominadas terrazas Covid, ubicadas en las pla-

zas de aparcamiento. Dos años después, Villacís aprobó su propia ordenanza de terrazas. Han pasado otros dos años y ese mismo texto está en el limbo, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y todos los cambios que introdujo en la normativa de 2013, en el aire.

El limbo puede alargarse un mes: el plazo del que dispone el Ayuntamiento de Madrid para presentar un recurso de casación ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSIM y evitar que la sentencia sea firme. Los servicios jurídicos municipales estudian ahora cómo proceder, según informó ayer la alcaldesa en funciones -mientras dure la luna de miel de José Luis Martínez-Almeida-, Inma Sanz, que recomendó ser «prudentes». «De momento, yo creo que lo que hay que hacer es sentar las bases jurídicas de cuál es la situación, cuál es la afectación y cuáles serían los siguientes pasos en función de si hay un posible recurso de casación o no lo hay», declaró. Si no hay recurso, la sentencia se ejecuta y volveríamos a 2013, cuando regía otro horario de apertura y menos posibilidades para las terrazas.

Después de la carta blanca a las terrazas Covid de mayo de 2020, Villacís aprovechó para cambiar las reglas del juego de una normativa que consideraba obsoleta y con muchos puntos abiertos a interpretación. El Área de Vicealcaldía, entonces en manos de Ciudadanos, redactó el texto en tres meses y se aprobó en el pleno municipal de enero de 2022, con los votos del PP, Ciudadanos y el Grupo Mixto (los tres concejales carmenistas escindidos de Más Ma-

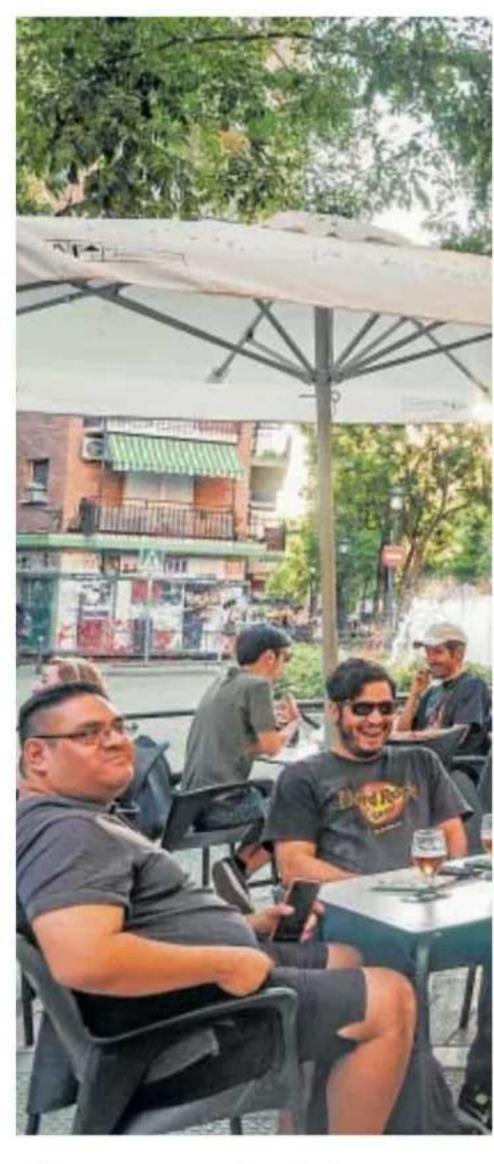

drid). Apenas un mes después, el PSOE apeló a los tribunales «para devolver el espacio público a los vecinos». En la sentencia del pasado 11 de abril, el TSJM estima ese recurso y tumba la norma por «no ser conforme a derecho». La ordenanza no se sometió al pertinente periodo de información pública -dos meses en los que cualquier decisión administrativa puede recibir alegaciones-, ni incluye los dos informes imprescindibles para justificar su impacto económico y evaluación ambiental.

Aunque uno de los puntos más importantes (y polémicos) de la nueva ordenanza se centraba en regular las 3.000 terrazas Covid repartidas por la ciudad una vez retomada la normalidad, Villacís modificó otras cuestiones que ahora podrían regresar a su estado anterior. Por un lado, el horario de verano que, en contra de las peticiones vecinales, apenas se recortó una hora

#### ABRIL DE 2022

Las «zonas saturadas»

Villacís presenta un mapa con 31 «zonas saturadas», uno de los artículos clave de la ordenanza. Se revocaron 89 licencias, la mayoría de terrazas Covid, pero esa figura que prometía proteger la convivencia no tuvo más efectos prácticos.

#### **DICIEMBRE DE 2023**

Primer varapalo judicial

El TSJM anula la prohibición de las estufas de gas a partir del 1 de enero de 2024 contemplada en la ordenanza: la medida carece de estudios del nivel de contaminación que provocan los casi 3.000 calefactores de la ciudad.

#### **ENERO DE 2024**

Adiós, terrazas Covid

Tras sucesivos recortes en los últimos dos años -primero, las ampliaciones, después, los veladores en zonas saturadas y protegidas-, las últimas terrazas Covid, el 10% del total, desaparecen, como recoge la ordenanza.

#### ABRIL DE 2024

Segundo fallo del TSJM

La sala de lo contencioso-administrativo estima el recurso del PSOE y anula la ordenanza de 2022 por «no ser conforme a derecho»: carece de informes económicos y ambientales y el ayuntamiento obvió el trámite de alegaciones.

#### Inma Sanz

Alcaldesa en funciones

«Los servicios jurídicos están estudiando la sentencia para ver si cabe recurso de casación»

#### **Enrique Villalobos**

Presidente de la FRAVM

«El ayuntamiento no debería recurrir, tiene que abrir un proceso de negociación real»

#### Hostelería Madrid

Asociación del sector

«Hay retrasos continuados en las autorizaciones. Es una oportunidad para corregir errores»

y semejanza de la Agencia de Actividades.

En la práctica, esta ordenanza no ha supuesto grandes cambios en las calles de Madrid. Uno de sus artículos clave prohibía las estufas de gas a partir del 1 de enero de 2024, pero el TSJM en esta ocasión, por un recurso de la Federación Española de Asociaciones y de Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo- lo anuló porque carecía de estudios sobre el nivel de contaminación de los casi 3.000 calefactores repartidos por la ciudad. Otro artículo, el que creaba las denominadas «zonas saturadas» de terrazas, se desvaneció pronto. En abril de 2022, Villacís presentó un mapa y revocó 89 licencias de veladores en 31 zonas saturadas, aunque la mayoría se correspondían con terrazas en bandas de aparcamiento. Y esa nueva figura, que prometía preservar el espacio público, se quedó en simples delimitaciones sin efecto, 31 acuerdos que también se esfumarían.

Aun así, el TSJM ha anulado la ordenanza porque «incumple el principio de buena administración» y el texto todavía puede salvarse. El consistorio puede recurrir y redactar los informes que faltan y someter la normativa al periodo de alegaciones. De lo contrario, en menos de un mes, la sentencia será firme; en la capital hay 6.356 terrazas, según los datos municipales del mes de febrero, y todas retrocederán a 2013.



Varias terrazas de Lavapiés, en el centro de Madrid // TANIA SIEIRA

en el tramo más flexible, de las 2.30 horas hasta la 1.30 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo durante el
periodo estacional (del 15 de marzo al
31 de octubre). El resto de la semana,
las terrazas pueden abrir hasta la medianoche, como estipulaba la norma
de 2013. Por otro lado, las nuevas configuraciones que surgieron en pandemia, en zonas terrizas, esquinas y mesas altas de baja ocupación (con dos
taburetes), podrían desaparecer.

#### Dos años de vigencia

El afán de Villacís con las terrazas le valió un apodo, Begoña Terracís, acuñado por Vox, que la exvicealcaldesa terminó asimilando: «Me voy a hacer camisetas de Terracís», llegó a decir, «pletórica», unas semanas después de que se aprobara la renovada Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración. A lo largo de estos

dos años de vigencia, sin embargo, la eficacia de la normativa no ha contentado a hosteleros ni vecinos.

«La ordenanza no ha funcionado, la gente tiene una especie de enfado, de decepción... Se luchó mucho para tener una ordenanza negociada y en condiciones», sentencia el presidente de la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid), Enrique Villalobos. En 2022, los vecinos se rebelaron contra una norma que consideraban más laxa, confeccionada a medida de la hostelería, aunque el tiempo ha desinflado las protestas.

«El desagrado no hay más que verlo en las redes, es verdad que no hay manifestaciones, pero por esa sensación de impotencia», asegura Villalobos. Confía en que el ayuntamiento no recurra la sentencia para «abrir un proceso de negociación real» y elaborar unas reglas que respeten el descanso de los vecinos.

Desde Hostelería Madrid, la mayor asociación del sector, señalan que la ordenanza «solo se ha puesto en marcha parcialmente y de manera limitada, porque las terrazas no se han terminado de adaptar». Los hosteleros, que en su momento calificaron de «positiva» la ordenanza, lamentan dos años después los «retrasos continuados en la resolución de las autorizaciones» porque las «juntas municipales tardan años en contestar a las solicitudes de los hosteleros cuando deben resolverlas en dos meses».

Tras la resolución judicial, la asociación ve «una oportunidad para corregir errores», entre otras cosas, crear un órgano independiente de gestión de las licencias de terrazas, a imagen

### Ayuso adelanta que Hacienda devolverá 552.000 euros a su novio

«Yo no mentí, tenía razón, todo es una cacería política», sostiene la presidenta

MARIANO CALLEJA MADRID

El caso del presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso dio ayer un nuevo giro de guion que derivó en otro enfrentamiento político entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Hacienda y que llevó a la presidente madrileña a sacar pecho: «Yo no mentí, tenía razón, todo ha sido una cacería política».

Ayuso llegará hoy al pleno de la Asamblea con nuevos argumentos para defenderse ante el acoso de la izquierda por la situación de su novio, Alberto González Amador, al que la Fiscalía de Madrid denunció por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil. En concreto, el fraude alcanzaría los 350.951,41 euros.

Tras conocerse esa denuncia, Ayuso compareció en rueda de prensa el pasado 13 de marzo, negó el fraude de su pareja y aseguró que era Hacienda la que le debía 600.000 euros. La presidenta madrileña atribuyó la denuncia a una «inspección salvaje» con el único objetivo, a su juicio, de destruirla a ella. Poco después se supo que Alberto González ofreció un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y reconoció el fraude a Hacienda, algo que el PP atribuyó a una «estrategia de defensa». El presidente Sánchez y toda la izquierda acusaron a Ayuso de mentir y exigieron su dimisión.

Desde ese momento, Ayuso y su equipo no dejaron de mantener que el tiempo les daría la razón, y subrayaron que en cualquier caso se trataba de un particular, sin vinculación con la Comunidad de Madrid. Ayer por la mañana, fuentes próximas a Ayuso desvelaron un dato jaleado por todo el PP de Madrid: la Agencia Tributaria, explicaron esas fuentes, ha pedido a la Tesorería del Estado que devuelva 552.000 euros a Alberto González Amador.

Desde la Comunidad de Madrid, de manera no oficial, se aseguró que la Fiscalía «podría anular el juicio si se adviene al acuerdo que propone González Amador, por el cual debería pagar 340.000 euros». «Si la Fiscalía niega el acuerdo, será por causas políticas, no técnicas», advierten.

«El resultado final de la cacería política que ha sufrido es que González Amador, a final de cuentas, tiene un saldo positivo de más de 200.000 euros. Si la Fiscalía mantiene el juicio



Ayuso, durante su visita a la empresa familiar Arzam, en Guadarrama // EP

será por órdenes políticas», sentencias las mismas fuentes. «La misma sociedad que la AEAT consideró que era 'pantalla/interpuesta' ahora se reconoce que no lo era», apostillan.

Tras publicarse esta información, la presidenta Ayuso compareció en un acto en Guadarrama y se dirigió a los medios de comunicación para enviar un mensaje rotundo: «Uno: yo no mentí. Dos: tenía razón. Y tres: todo lo que está pasando obedece a una cacería política, como se está viendo, como reconoció ayer el propio fiscal general, «Ni la Comunidad de Madrid ni el PP pueden hablar en nombre de la Agencia Tributaria», advierten desde Hacienda

y se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular, por una inspección fiscal que está haciendo el Gobierno».

El PP de Madrid rápidamente se organizó para lanzar en las redes un lema: '#AyusoTeníaRazón', que, por otra parte, ya utilizó durante la pandemia en su batalla política contra el Gobierno de Sánchez. El secretario general de los populares en esta región Alfonso Serrano, apuntó al portavoz de los socialistas madrileños, Juan Lobato, quien se unió desde el primer minuto a las exigencias de dimisión de Ayuso por «mentir». «Si por mentir hay que dimitir, quien mintió fue Juan Lobato. Debe dimitir», advirtió. El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea también salió en defensa de la presidenta regional: «Una vez más, Ayuso no mintió. Una vez más, Ayuso tenía razón».

#### La ministra, sorprendida

Tanto Lobato como la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, tendrán ocasión hoy de fijar sus posiciones y contestar directamente a Ayuso en la sesión de control de la Asamblea. Sus preguntas, como la de Rocío Monasterio, portavoz de Vox, estarán centradas en el problema de la vivienda en la región. Quien sí replicó ayer a la presidenta de la Comunidad fue la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desde la Feria de Abril de Sevilla. Aseguró que le «sorprende mucho» que la Comunidad de Madrid «maneje datos tributarios». Y añadió que no tiene «ninguna idea de informaciones que tienen que ver con los expedientes tributarios».

Fuentes de Hacienda fueron algo más precisas. «Ni la Comunidad de Madrid ni el PP de Madrid pueden hablar en nombre de la Agencia Tributaria», señalaron. Y lanzaron una pregunta a Ayuso: «¿Sigue diciendo que no mintió en la comparecencia que realizó el 13 de marzo tras un Consejo de Gobierno?». «Resulta asombroso que los mismos que han estado hablando de 'cacería política' a un contribuyente, ahora pretendan afirmar que la Agencia Tributaria les da la razón».

Desde Hacienda también se insta «a quienes ahora hablan en nombre de un 'particular' a responder esto: «¿Existió o no delito fiscal? ¿Están reconociendo que finalmente que sí hubo un delito fiscal?»

#### ANTE LA FISCALÍA

# Madrid denuncia a su proveedor postal por mala praxis

S. L. MADRID

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado una denuncia contra su proveedor postal ante la Fiscalía por presunta mala praxis y fraude que podría afectar a unas 300.000 notificaciones administrativas y que cifra en un millón de euros. «Hablamos de aproximadamente 300.000 notificaciones que son de ese último período, entre el mes de abril de 2023 hasta que finaliza el contrato, que es en septiembre de ese año 2023», explicó la alcaldesa de Madrid en funciones, Inma Sanz, quien concretó que se trata del 2,8% de las notificaciones de la vida completa del contrato, que comenzó en 2021, y durante el que se han producido 12 millones de notificaciones en total.

«Es en este último periodo cuando se ven esas posibles irregularidades contrastadas a través de los técnicos municipales y también contrastadas por el perito externo», informó a lo que añadió que el ayuntamiento está «a la espera» y se muestra «prudente» porque es un caso que está judicializado.

En todo caso, la vicealcaldesa quiso transmitir a los madrileños la «total y completa seguridad» de que no se van afectados en sus derechos por esas posibles irregularidades en las notificaciones ya que el ayuntamiento, de oficio, va a solventar cualquier incidencia que se haya podido producir. En concreto, indicó de que afecta especialmente a los expedientes relativos a las multas y también al ámbito de la Agencia Tributaria: «Todas las garantías de que vamos a actuar de oficio para que ningún madrileño se vea afectado por ese posible fraude».

### Familias con ingresos de hasta 35.000 euros per cápita tendrán becas de Bachillerato

Calculan que habrá 15.000 beneficiarios que recibirán ayudas de 2.000 a 3.750 euros

#### SARA MEDIALDEA MADRID

Muchos padres se enfrentan, cuando sus hijos terminan la Enseñanza Secundaria Obligatoria en su colegio concertado de toda la vida con el dilema de si mantenerlos allí para que cursen el Bachillerato –aunque la etapa ya no esté concertada ni sea gratuita– o enviarlos a un instituto público a seguir sus estudios. Para que esta decisión no se tome solo con la mano en el bolsillo, y dependiendo de él, el Gobierno regional pone en marcha un año más las becas para estudiantes de Bachillerato para el próximo curso.

La intención, aseguró ayer el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García, es «facilitar la libertad de elección de centro educativo y reforzar la igualdad de oportunidades». Se calcula que podrán beneficiarse de ellas unos 15.000 alumnos. Estos estudios son gratuitos en los institutos públicos, pero no

#### **DETALLE DE LAS AYUDAS**

#### Requisitos

Por un lado, las becas no se dan a repetidores; por otro, hay que estar matriculado o tener reserva de plaza en Bachillerato en un centro educativo concertado o privado.

#### Cuantía

La cuantía que se reciba va a depender de los ingresos familiares, y oscilará entre los 2.000 y los 3.750 euros. La primera se da a los que certifican tener ingresos de entre 10.000 a 35.913 euros per cápita; y la segunda a familias cuyos ingresos no superen los 10.000 euros de renta per cápita.

#### Beneficiarios

Se calcula que podrán beneficiarse de las mismas 15.000 alumnos.

#### Inversión prevista

En estas becas, el Gobierno regional va a invertir un total de 43,5 millones de euros, según explicó ayer el consejero Miguel Ángel García.



El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García, tras el Consejo en Sol // ABC

así en los centros concertados -puesto que es un nivel educativo no obligatorio, y por tanto no incluido en el concierto- ni en los que son totalmente privados.

En estas becas, el Gobierno regional va a invertir un total de 43,5 millones de euros. La cuantía que se reciba va a depender de los ingresos familiares, y oscilará entre los 2.000 y los 3.750 euros.

#### Menos de 20.000

Concretamente, precisó el consejero García, la ayuda de más cuantía, 3.750 euros, se da a aquellas familias cuyos ingresos no superen los 10.000 euros de renta per cápita anual. Por otro lado, la ayuda de 2.000 euros se entrega a los que certifican tener ingresos de entre 10.000 a 35.913 euros per cápita.

Precisamente este aspecto ha sido siempre el centro de las críticas a estas becas por parte de la oposición, que ha denunciado que podrían cobrarlas personas con una situación económica desahogada. Sin embargo, según los datos de que dispone el consejero, «el 95 por ciento de las familias que reciben estas ayudas tienen ingresos de menos de 20.000 euros per cápita».

Hay que cumplir, además, varios requisitos para obtener las becas: por un lado, no se dan a repetidores; por otro, hay que estar matriculado o tener reserva de plaza en Bachillerato en un centro educativo concertado o privado de la Comunidad.

El plazo para presentar las solicitudes se va a abrir pronto, antes de que finalice el mes de abril, una vez que haya sido publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). La presentación de las solicitudes podrá realizarse online, a través del portal web institucional www.comunidad.madrid.

# CASA DECOR 2024

11 abril - 26 mayo Palacio de La Trinidad. Francisco Silvela 82. Madrid.

#CasaDecor2024 #CasaDecorSostenible



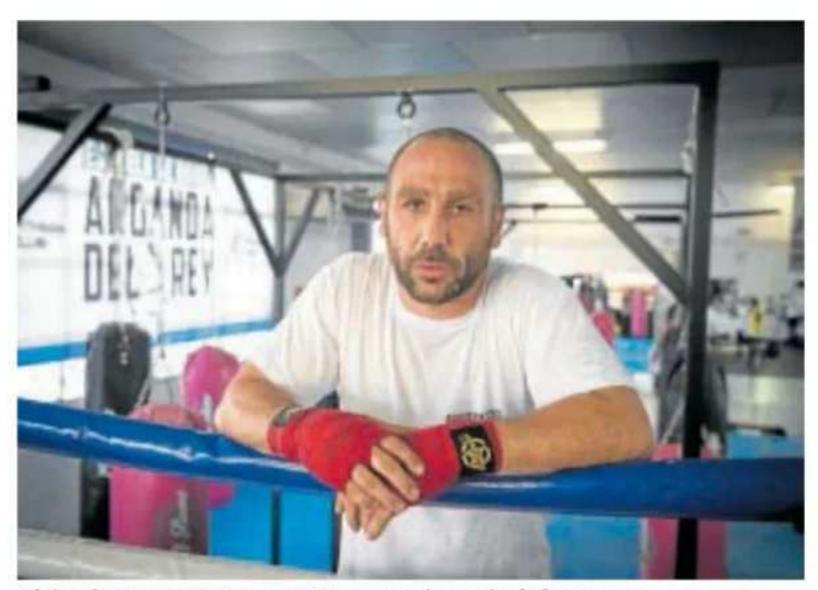

Alejandro Parra Mateo, en 2021, en un gimnasio de boxeo // ÁNGEL DE ANTONIO

### El hombre tiroteado en Vallecas en un ajuste de cuentas fue alunicero y atracador de bancos

Varios individuos le dispararon cuando iba a entrar en su casa tras volver del trabajo

#### CARLOS HIDALGO MADRID

La Policía busca a los autores del tiroteo que la noche del pasado martes intentaron acabar con la vida de Alejandro Parra Mateo, de 42 años, cuando regresaba a su casa, en Puente de Vallecas. La hipótesis principal es que se trata de un ajuste de cuentas. No en vano, el herido ingresó en prisión tras ser arrestado el 19 de junio de 2012 acusado, con un compinche, de atracar bancos con pelucas, bigotes y trajes. Anteriormente a ello, la Policía le relacionó con Carlos Jarry Sánchez López, un conocido alunicero de la época que murió asesinado cuando apenas tenía 23 años, en enero de 2018.

Conocido en el mundo del boxeo, donde también tiene un nombre importante, como Carlos Parra, posee a su nombre una empresa de repartos en la actualidad. De hecho, el martes por la noche, a eso de las diez, regresaba de trabajar y acababa de aparcar su furgoneta de Seur cerca de su casa. A la altura del número 17 de la calle del Río Uruguay, varios pistoleros se acercaron a él. Algunas fuentes apuntan a que podrían ir en una moto.

Le descerrajaron tres disparos, a relativamente cerca distancia, según reflejaron los testimonios de los vecinos y los casquillos del calibre 9 milímetros corto hallados luego por el Grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Brigada Provincial de Policía Científica. También acudieron agentes del Grupo VI de Homicidios, que han tomado las riendas de la investigación.

#### «No vais a contar nada»

Fueron los vecinos los que llamaron al 091, alertados por los 'petardazos' y tras ver «a un hombre de unos 40 años tirado en el suelo», tal como expresaron en su comunicación. Llegaron rápidamente funcionarios del Grupo de Atención al Ciudadano de la comisaría de Puente de Vallecas. Se hicieron esfuerzos para que la situación de nervios no llegara a más, pues algunos familiares de Alejandro bajaron a la calle para ver lo que le había ocurrido.

Al acercarse los policías, el agredido tuvo todavía los arrestos de decir a sus vecinos: «Si yo no les he contado nada, menos vais a decir vosotros», de manera retadora. Fue trasladado consciente y estable al hospital Gregorio Marañón por el Samur. Presentaba una herida por arma de fuego en el muslo izquierdo, con rotura del hueso, con único orificio de salida (se había quedado dentro el proyectil).

El tiroteo tuvo lugar muy cerca de la calle del Lago Maracaibo, donde asesinaron el 9 de enero de este año a Natalia Silva, la tía del también alunicero Francisco Maya Silva, conocido como 'el Gordo Maya' y que se encuentra en prisión desde octubre pasado.

Ahora, además de intentar arrancar alguna pista a Parra, los agentes analizarán las cámaras de seguridad de la zona y posibles amenazas previas.

### Crimen del rapero: el TSJM invalida la prisión permanente al no apreciar asesinato

David Bárcena deberá cumplir 20 años de cárcel si el Supremo avala este fallo

C. HIDALGO MADRID

El caso de Little Kinki, el rapero de Pacífico muerto a manos de cuatro pandilleros latinos en el túnel de la calle del Comercio el 14 de julio de 2021, vuelve a escribir un capítulo. Cuando parecía que todo estaba dicho sobre este crimen, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado parcialmente el recurso del principal y único mayor de edad condenado, David Bárcena, y echa por tierra la condena a prisión permanente revisable que le impuso la Audiencia Provincial.

La Sala de lo Civil y de lo Penal considera, al entrar en el caso, que no puede calificarse de asesinato lo cometido por Bárcena sobre Isaac López Triano, al no apreciar alevosía. Pasa a ser, por tanto, un delito de homicidio agravado y su concurrencia es incompatible con los supuestos de prisión permanente revisable. Así, modifica el fallo del jurado popular y la sentencia, rebajándola a 20 años de cárcel,

#### Detenido por clavar unas tijeras a una mujer en el Metro

Un hombre chino de 42 años fue arrestado ayer después de acuchillar en el costado con unas tijeras a una mujer de 45 en la estación de Metro de Alto del Arenal (línea 6), en Latina. Los hechos se produjeron cuando ella le recriminó que fuera en el vagón dando gritos; nada más bajarse, siguieron la discusión y el encartado la agredió de esa manera tan grave.

Otro pasajero salió para defender a la mujer, y él y el chino se enzarzaron en otra pelea, hasta que los presentes lograron neutralizarlo hasta la llegada de la Policía, que recuperó las tijeras. La víctima fue trasladada por el Samur al hospital 12 de Octubre, con pronóstico reservado, informó Emergencias Madrid.

a tenor del homicidio y las condenas por pertenencia a organización criminal (los Dominican Don't Play). Hasta el momento era la segunda condena máxima de nuestro Código Penal impuesto a un miembro de una banda latina.

Los magistrados abundan en que no se acreditó en la vista oral la conducta agresiva que tendiera objetivamente a la eliminación de la defensa de la víctima, ni siquiera datos que avalasen la figura de la alevosía sobrevenida, necesaria para justificar el asesinato. A Isaac lo mataron entre cuatro de cuatro puñaladas, por la espalda, y tras tirarlo del arcén de la vía. Padecía una discapacidad del 46% por sufrir Asperger. Hacía un mes que había cumplido los 18 años.

Eso sí, la Sala reconoce que el ataque fue desproporcionado y desigual en relación a las fuerzas de la víctima: estima que nos encontramos ante una alevosía imperfecta o menor, que no alcanza el mismo grado de indefensión o desamparo en el que la alevosía plena sitúa a la víctima.

Procede, por tanto, aplicar al condenado la regla séptima del artículo 66.1 y la pena «ha de ser impuesta en su mitad superior y dentro del marco punitivo atender a las circunstancias personales, edad, grado de formación, madurez psicológica, comportamiento posterior al hecho delictivo y posibilidad de integración en el cuerpo social como factores de modulación con el resultado de ser oportuna la prisión por tiempo de 20 años».

Esta resolución aún no ha alcanzado firmeza y contra ella cabe la interposición de correspondiente recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, algo que hará el abogado de la familia y acusación particular, Juan Manuel Medina. Se desconoce hasta ahora si la Fiscalía también seguirá estos pasos, si bien todo apunta a que así lo hará.

Con posterioridad al crimen, David Bárcena siguió haciendo vida normal pese a la gravedad de los hechos; esto incluía mezclarse con sus compañeros de organización criminal y hacer vídeos musicales en los que se mofaba de la muerte de Isaac, ampliamente difundidos. Nunca se ha arrepentido de los hechos.

Resulta llamativo que los otros tres criminales arrestados, que entonces eran menores de edad, sí reconocieran el asesinato (habida cuenta de que para ellos no existía prisión permanente). Están en un centro correctivo.

### Horteralia: un tributo en Madrid a la música más popular y canalla

Los del Río, Yola Berrocal o King África, cabezas de cartel el próximo sábado, 20 de abril, en Ifema

#### JESÚS NIETO JURADO MADRID

Habla la RAE del adjetivo «hortera». Lo equipara a algo sucio y vulgar, pero en su tercera acepción, la Academia hace un 'giro madrileño', que es al fin y a la postre en Madrid donde se ubica el festival Horteralia, y refiere al «apodo del mancebo de ciertas tiendas de mercader».

Será este sábado 20 en Ifema, con todo lo que le hubiera gustado a los teóricos del movimiento 'kitsch', en escena y a un salto de mata de un aeropuerto internacional desde las cinco de la tarde a las seis de la mañana; ni Walter Benjamin ni Theodoro Adorno, estudiosos de la cosa, podrían haber soñado algo similar.

Lo hortera, en el diccionario mental del bailongo, que es el que importa, va quedando como una nostalgia añeja, probablemente feliz, de un pasado inalcanzable donde sonaba música de veinte años detrás. 13 horas, desde las cinco de la tarde hasta las seis de la mañana del domingo. O incluso antes. Entonces la voluptuosidad o la vestimenta del artista no era culpa, sino reclamo. Las listas del consumo por 'streaming', del 'streaming'

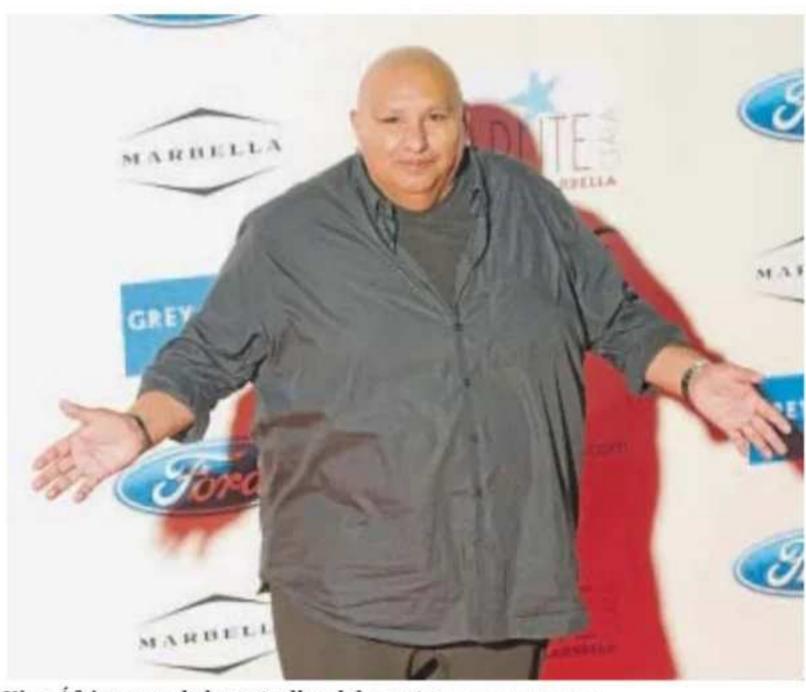

King África, una de las estrellas del evento // DE SAN BERNARDO

más sentimentaloide, no mienten, y siempre dan el plano, exacto, de un margen de público y sus demandas. Y ese público, diverso, tiene derecho a un espacio donde pasar el sábado 20 de abril, el de la canción de Celtas Cortos. Aniversario, el 20 de abril, de acontecimientos históricos no tan felices.

Estará la modernidad de Los Punsetes como necesaria cuota 'indie', pero también, y en esa mezcla, ese estante de contenido que esta forma de El público, diverso, merece un espacio donde pasar un día que, pese a la canción de Celtas Cortos, no es tan feliz históricamente

ser y sentirse sobre el escenario; intérpretes y canciones que igual no cambiaron una vida, pero están indudablemente vinculados a un momento histórico. A un verano. En la medida que Soraya Arnelas pondrá el punto más pop al evento con una voz que ya quisieran algunas estrellas consolidadas en América, ahí estará King África para recordar con su 'bomba' que en España se bailó así antes de que los reguetoneros filosofaran en las discotecas, como hacen aquí y ahora con sus tristezas de amores contrariados. Únase la presencia de Natalia, por no olvidar lo que supusieron y suponen los 'triunfitos' y adláteres. Y de muchos más.

De ese ejercicio de «una mano en la cadera» que reza el éxito de King África, entiende bastante Coyote Dax, con su estilo 'tex-mex', de country latino, sin pretensiones, más allá que las del buen rato. Todo un himno, dos iconos incansables, también dejarán su Sevilla, «tan sonriente», para que el respetable pueda repetir la coreografía que cambió a bien el mundo, la de la 'Macarena', que fue una Asamblea de la ONU pero en simpático. El contraste con Boney M. Experience promete. Aunque quizá no lo sea tanto (el contraste) habida cuenta del Grammy Latino a la Excelencia musical que los consagra a los de Dos Hermanas como un fenómeno aún vigente y visible de aquella 'Marca España'.

Pontificaba el escritor Ramón Gómez de la Serna que «lo cursi abriga», a los cuatro vientos. Y, si lo cursi abriga, lo hortera devuelve a la memoria de cuando lo políticamente incorrecto no era motivo de excomunión. En un evento como este, tampoco podían faltar las musas de aquel tiempo que se celebra: Yurena, Yola Berrocal o Malena Gracia. En realidad, aparte de los artistas queda una cosa clara; lo que pasa en Horteralia, se queda en Horteralia. Faltará, siempre, María Jiménez. Lo que pasa en Horteralia se queda en Horteralia.

### TUS ANUNCIOS

Publique sus anuncios en ABC por teléfono 902334556, fax 913204629/913399051 y en nuestra web www.tusanuncios.com



Cáritas con Turquía y Siria



Bizum: 00089

Caixabank: ES69 2100 5731 7102 0044 7605

Santander: ES44 0049 6791 7222 1601 2127

caritas.es



PARA SUS

ANUNCIOS ABC > 91 542 33 92\*

Laborables: 9 a 19 h. Viernes: 9 a 15 h. AGENCIA OFICIAL

FAX: 91 542 06 52
E-mail: 
publicidad@debod.com

DEBOD c/ Ventura Rodriguez, 13. 1° 28008 MADRID



publicidad@debod.com



### Carla Rahn Phillips gana el premio Internacional de Historia Órdenes Españolas

▶ El jurado premia su trayectoria investigadora y docente sobre la Armada española

ISRAEL VIANA MADRID

Carla Rahn Phillips es la ganadora del VI premio Internacional de Historia Órdenes Españolas valorado en 60.000 euros. Ha sido premiada por su larga trayectoria investigadora y docente sobre la Armada española y por haberse erigido como una de las principales defensoras de los intereses marítimos de España, «deshaciendo mitos interesados e ignorancias culpables». Según el jurado, «es el arquetipo de hispanista que, como rigurosa científica y amena divulgadora, con las solas armas de una investigación rigurosa y un estilo envidiable, ha dado a conocer durante medio siglo la riqueza y matices de nuestra civilización».

La prestigiosa investigadora se convirtió hace años en una de las principales expertas del mundo de los galeones del Imperio español. Como la definía ABC en 2015, «la única persona que conoce los nombres de los náufragos del galeón San José», el buque hundido frente a Cartagena de Indias, en 1708, que saltó a la actualidad, ese mismo año, cuando el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que había sido localizado y que iba a ser excavado sin el consentimiento ni la participación de España.

La hispanista ha pasado mucho tiempo revisando documentos a ambos lados del Atlántico en los que averiguó todo lo concerniente a la construcción del navío, los manifiestos de carga y los relatos de los marinos en la batalla de Barú (Colombia) donde desapareció. Para ella el galeón ha sido tan importante que ejerció de detective en varios trabajos académicos para situar el lugar exacto del combate.

En 2010 recogió todas sus investigaciones en 'El Tesoro del

San José' (Marcial Pons), un libro de referencia para los interesados en el enfrentamiento diplomático entre España y Colombia. Además, es autora de 'La expedición Magallanes-Elcano' (2002), un ensayo sobre el viaje de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

El objetivo de sus investigaciones, según el jurado, ha sido este galeón, «cuyo conocimiento debe ampliarse mediante la preservación y excavación respetuosa de los pecios [...] que la avaricia y el populismo más primario amenazan con profanar». Los ganadores anteriores fueron John H. Elliott, Miguel Angel Ladero, Enrique Krauze, Carmen Iglesias y Giovanni Muto, que recibió el galardón de manos de S.M. el Rey Felipe VI en el Palacio del Pardo.



#### GALARDONES

#### MEDALLAS DE HONOR DEL **COLEGIO DE** REGISTRADORES

El Colegio de Registradores de España ha entregado sus Medallas de Honor. que reconocen el trabajo de los registradores en labores corporativas y el de las personas e instituciones que trabajan por el fortalecimiento del Estado de derecho. Además, los registradores en el mismo acto han reconocido con su placa de honor a la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo (FCMVT).

En su intervención, la decana del Colegio de Registradores, María **Emilia** Adán, destacó los méritos de



cada uno de los premiados, señalando que el Colegio está orgulloso de poder premiar los méritos de las personas que cada año contribuyen con su esfuerzo a la seguridad jurídica y el servicio a la sociedad. El director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, expresó su satisfacción por este galardón.

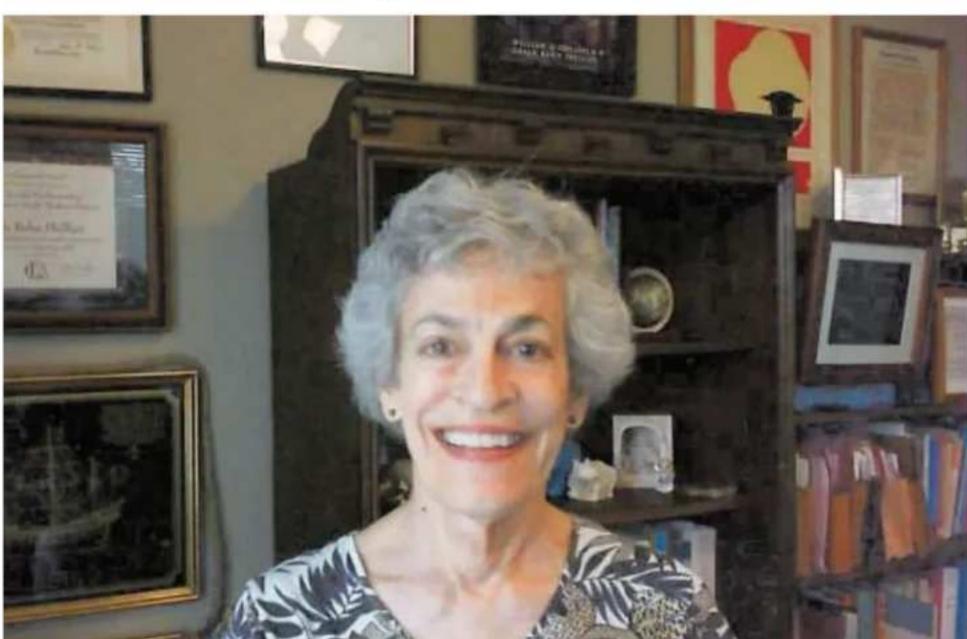

Rahn Phillips, galardonada con el premio Internacional de Historia Órdenes Españolas // ABC

#### TRIBUNA ABIERTA

### Así es (si así os parece)

MANUEL J. RAMOS ORTEGA

Ni un catedrático constitucionalista hubiera argumentado mejor el engaño de Bolaños con la amnistía cuando dijo que «está anclado en los mejores estándares europeos»

n italiano 'Cosi è (se vi pare)' es una obra del genial autor transalpino Luigi Pirandello, definida por sí mismo como una «farsa filosófica», que trata el tema de la verdad, el contraste entre realidad y apariencia. En este punto es donde me gustaría recoger el testigo de Pirandello, con perdón, y convertirme, aunque solo sea en esta columna, en un intérprete de su mensaje. Nada más adecuado a lo que estamos presenciando en esta, una vez más, representación teatral a la que asistimos cada vez más inquietos en nuestras butacas de patio.

La obra se podría llamar con total legitimidad, «Hoy te miento más que ayer, pero menos que mañana». Pues si escuchamos las declaraciones del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, después de la aprobación por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, apenas saldremos de la perplejidad por la contradicción absoluta entre lo que el PSOE de Pedro Sánchez sustentaba antes de las últimas elecciones y lo que ahora manifiesta su número dos: El texto [de la ley] «es profundamente constitucional», además de estar «anclado» en «los mejores estándares europeos».

Ni un catedrático constitucionalista lo hubiera argumentado mejor si tratara de engañar a todo un público interesado y, por supuesto, votante del actual partido de Pedro Sánchez. Claro es que, un pequeño detalle, estas decla-

raciones las estaba grabando la TV3 catalana. Por su parte, el presidente de gobierno, en su visita a Chile de días atrás, ha tenido tiempo de cargar su arsenal de «cambios de opinión» para pedirnos «a la ciudadanía española que pueda ver con dudas la amnistía, como pudo ver con dudas los indultos hace años, que confíen en esta medida [sic] porque va a ser beneficiosa para la reconciliación».

Con todo respeto, si el presidente cree que el resto de los ciudadanos que no votan al Partido Socialista, vamos a tragarnos una vez más sus prolíficos «cambios de opinión», creo que podría haber esperado sentado en Chile, y hasta en Tegucigalpa. Por cierto, no hubiera venido mal que estas declaraciones las hubiera hecho en España en donde no se atreve a conceder ruedas de prensa delante de periodistas españoles. La obra del genial autor italiano no hubiera encontrado mejor intérprete para su «farsa».

> MANUEL J. RAMOS ORTEGA Catedrático de Literatura y escritor





### Ofrece una Misa

por tus seres queridos

La celebrará un sacerdote en un país de necesidad.

Intercederás por los tuyos y ayudarás a sacerdotes sin recursos para sostener a la Iglesia en el mundo.

#### ofreceunamisa.org

91 725 92 12



### DOÑA M.ª CARMEN BALLESTER RÍOS

VIUDA DE D. JOSÉ AMADEO SEMPER ASENSI

FALLECIÓ EN VALENCIA

EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2024

a los ochenta y tres años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.

Sus hijos, M.\* Carmen y Nacho, Amadeo y Cristina, Carlos y Sofía, Rosa y Larry, Pablo y Annelise, Elena y César, y Javier; sus 27 nietos, 3 biznietos y demás familiares agradecen las muestras de cariño recibidas y

#### RUEGAN una oración por su alma.

La misa funeral se celebrará el día 26 de abril, a las veinte horas, en la Parroquia de San Juan y San Vicente (calle Isabel La Católica) de Valencia.

(1

#### **ESQUELAS**

# ABC

**SERVICIO PERMANENTE** 

# 91 540 03 03 900 11 12 10

(LLAMADA GRATUITA)

CONSULTE TARIFA Y EDICIÓN

e-mail:

esquelasabc@esquelasabc.com

www.esquelasabc.com



Colabora con nosotros, porque la educación es la herramienta más poderosa para acabar con la pobreza.

Escuelas que cambian el mundo

902 444 844 | www.entreculturas.org



#### HORÓSCOPO

### Aries

Dedica la primera parte del día para zanjar los asuntos pendientes y aprovecha el resto para la diversión. Encontrarás a alguien que no veías hace mucho.



El día comenzará con un cambio de planes que te tendrá ocupado durante parte de la jornada. Si reaccionas con rapidez, este cambio no tiene por qué ser negativo.

#### Géminis (21-V al 20-VI)

Estar siempre pensando en la diversión no es el mejor camino para prosperar. Trata de limitar tus contactos con ciertas amistades que te llevan por ese camino.

Cáncer Hoy serás testigo de un hecho extraño, sin explicación aparente. Por mucho que lo intentes, no conseguirás aclarar nada ahora, pero el tiempo te dará más tarde la clave.

(21-VII al 22-VIII)

Poco a poco, muchas de las obligaciones que hasta ahora te ataban irán desapareciendo, por lo que contarás con más tiempo para dedicarlo a los que te quieren de verdad.

Cuídate hoy de las confusiones o de las apuestas que creas que son sobre seguro, porque te pueden meter en un buen lío, aunque tus intenciones no sean negativas.

### Libra

Puesto que la facilidad de palabra nunca ha sido tu fuerte, trata de apoyarte en documentos escritos a la hora de presentar tus ideas o proyectos.

#### Escorpio (23-X al 21-XI)

Hay cosas por las que no vale la pena preocuparse, aunque haya alguien a tu lado que te insista en tomar cartas en un asunto al que tú no acabas de ver la importancia.

### Sagitario

Hoy sentirás que necesitas el doble de esfuerzos que otros días para sacar adelante la misma carga de trabajo. Tus fuerzas se están agotando.

### Capricornio

La clave en la resolución de los problemas con tu pareja es alcanzar un clima de respeto sincero y de aceptación de las diferencias en un ámbito general de coincidencia.

### Acuario

Se avecina una buena combinación entre negocios y viajes, así que si tienes

que sacrificar el fin de semana para abordar un contrato, hazlo, porque acertarás.

Pon un poco de atención a la salud desde hoy mismo y durante los próximos días, o los leves síntomas que has empezado a notar se convertirán en una enfermedad.

#### Hoy en España

#### Chubascos aislados

Nieblas matinales en la Meseta Norte y valle del Guadalquivir. En el extremo norte, Pirineo, litoral catalán y mitad norte de Baleares, cielo cubierto con chubascos débiles recurrentes. Cota de nieve alrededor de 1600 m. En el cuadrante sureste, por la tarde, nubosidad de evolución diurna sin descartar algún chubasco tormentoso. En el resto, cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en notable descenso sobre todo en toda la vertiente mediterránea. Viento del norte fuerte en el extremo noreste v de noroeste fuerte en el valle del Ebro.

Santa Cruz de Tenerife

19/24



Mañana La Coruña La Coruña San Sebastián San Sebastián Barcelona Barcelona Zaragoza Zaragoza 10/18" 11/18\* Madrid Madrid Palma. Palma. Badajoz Badajoz Sevilla 12/26 Málaga 12/27 Malaga S.C.Tenerife S.C.Tenerife

#### Cantábrico Occiden. 90% Guadiana 52% Cantábrico Oriental 89% Med. Andaluza Cataluña Interior 30% 92% Miño-Sil Duero Pais Vasco Interior 90% Ebro 24% Galicia Costa Segura Guadalete-Barbate Tajo Tinto/Odiel/Piedras Guadalquivir

Hoy resto del mundo





\*Condiciones meteorológicas para realizar actividades al aire libre

Débil

Moderado Fuerte

| Ayer en Est | Jana |      |     |    |               | T.min | T.má | x Llu | vial Vient |
|-------------|------|------|-----|----|---------------|-------|------|-------|------------|
| La Coruña   | 10.9 | 16.5 | 0   | 32 | Murcia        | 16.0  | 23.2 | 0     | 22         |
| Alicante    | 12.9 | 19.8 |     | 31 | Oviedo        | 8.2   | 16.2 | 0     | 20         |
| Bilbao      | 9.6  | 13.2 | 5.1 | 21 | Palencia      | 2.8   | 16.0 | 0     | 14         |
| Cáceres     | 13.1 | 23.7 | 0   | 14 | Palma         | 14.2  | 18.8 | 0     | 17         |
| Córdoba     |      | 14   |     |    | Pamplona      | 6.5   | 13.5 | 0.9   | 31         |
| Las Palmas  | 17.7 | 25.9 | 0   | 14 | San Sebastián | 11.0  | 16.7 | 4.4   | 22         |
| León        | 2.7  | 16.1 | 0   | 15 | Santander     | 9.6   | 13.3 | 3.4   | 40         |
| Logroño     | 9.0  | 16.4 | *   | 19 | Sevilla       | 13.6  | 29.0 | *     | 23         |
| Madrid      | 7.7  | 22.8 | 0   | 16 | Valencia      | 11.7  | 21.6 | 0     | 31         |
| Málaga      | 18.4 | 25.8 | 0   | 16 | Zaragoza      | 9.6   | 17.7 | 0     | 39         |

\*Información elaborada utilizando entre otras la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología

Chubascos

Nuboso

Despejado Variable



LLuvia



| Europa<br>Temperati | uras        | Mundo<br>Temperaturas |             |  |  |  |
|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|--|--|--|
| Andorra             | Londres     | Buenos Aires          | Nueva York  |  |  |  |
| -4/4*               | 4/11*       | 11/20°                | 9/16*       |  |  |  |
| Berlín              | Moscú       | Caracas               | Pekin       |  |  |  |
| 3/12*               | 5/11*       | 21/30°                | 17/28°      |  |  |  |
| Bruselas            | Paris 4/10* | Doha                  | Rio Janeiro |  |  |  |
| 3/9*                |             | 23/30*                | 20/27°      |  |  |  |
| Estocolmo           | Praga 4/10* | Johannesburgo         | Singapur    |  |  |  |
| 1/6°                |             | 12/22*                | 25/29*      |  |  |  |
| Lisboa              | Roma        | México                | Sídney      |  |  |  |
| 12/19°              | 8/18*       | 17/29°                | 14/21"      |  |  |  |
| Lisboa              | Roma        | México                | Sidney      |  |  |  |



#### ARTISTIC METROPOL

c/ Cigarreras, 6. Tel: 915 272 792. Web: www.artisticmetropol.es

Alta tensión. 22.00. Anatomía de una caída V.O.S.E. 12.00. Humanoides del abismo, 22.00. La memoria infinita. 16.00. La zona de interés, 16.00. La zona de interés V.O.S.E. 22.00. Mis ganas ganan, la historia de Elena Huelva. 16.00.

#### AUTOCINE MADRID

c/ de la Isla de Java, 2. Tel: 675 744

Web: www.ticketea.com

Kill Bill: Vol. 1. 21.10.

#### CALLAO

Pl. Callao, 3. Tel: 902 221 622. Web: reservaentradas.com

Cazafantasmas: Imperio helado. 16.15. Matusalén, 18.30. Menudas piezas. 16.00 - 18.00 - 20.45 - 22.45. Sangre en los labios, 20.00 - 22.15.

#### CINE DORE FILMOTECA ESPANOLA

c/ Santa Isabel, 3. Tel: 913 691 125. Web: www.mcu.es/jsp/plantilla\_wai.jsp?id

Barbarella V.O.S.E. 19.30. Corpo Celeste V.O.S.E. 17.30.

#### CINES EMBAJADORES

=74&area=cine

Web: reservaentradas.com

Anatomía de una caída V.O.S.E. 22.00. El salto. 17.40. Pájaros, 17.00 -19.00 - 22.00. Perfect Days V.O.S.E. 22.10. Puan. 17.20.

#### CINESA LA GAVIA 3D

c/ del Alto del Retiro, s/n. Tel: 902 333

Web: cinesa.es

Cazafantasmas: Imperio helado. 16.15 - 19.00 - 21.40. Dune: Parte dos. 19.10 - 21.30. Emma y el jaguar negro. 16.00 - 18.30. Freelance. 22.45. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 16.05 - 19.30 - 22.15. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. 16.35. Kung Fu Panda 4. 18.40 - 20.30. La familia Benetón. 15.55 - 18.10 - 21.05. La primera profecía. 19.45 - 22.30. Los niños de Winton. 18.50. Matusalén, 22.40. Menudas piezas. 15.40 - 18.00 - 20.20 - 22.40. Monkey Man. 16.30 - 19.15 -21.00 - 22.00.

#### CINESA LAS ROSAS

av. Guadalajara, 2. Tel: 902 333 231. Web: cinesa.es

Cazafantasmas: Imperio helado. 16.20. Dune: Parte dos. 21.10. Emma y el jaguar negro. 16.05. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 19.30 -21.45. Kung Fu Panda 4, 17.15. La familia Benetón, 16.15 - 18.30 - 20.45. La primera profecía. 19.00 - 22.15. Matusalén. 18.30. Menudas piezas. 15.45 - 18.05 - 20.25 - 22.45. Monkey Man. 16.30 - 19.15 - 21.15 - 22.00.

#### CINESA MANOTERAS

Web: cinesa.es

av. de Manoteras, 40. Tel: 902 100

Bade Miyan Chote Miyan. 21.25. Cazafantasmas: Imperio helado. 16.05 - 18.50 - 21.35. Dune: Parte dos. 16.20 - 17.20 - 19.50 - 20.50. El milagro de la Madre Teresa. 15.45 -18.35. El salto, 16.00 - 19.45 - 22.00. Emma y el jaguar negro. 16.00 -18.25. Godzilla y Kong: El nuevo imperio, 16.20 - 19.05 - 20.35 - 21.50. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, 18.45, Kung Fu Panda 4. 18.15. La familia Benetón, 18.30. La primera profecía. 19.15 - 22.05. La zona de interés. 22.10. Los niños de Winton, 19.25 - 21.00. Matusalén. 22.20. Menudas piezas. 15.45 - 18.05 20.25 - 22.45. Monkey Man. 15.45 -16.35 - 18.35 - 19.25 - 21.20 - 22.10.

Pájaros, 16.00 - 19.10 - 21.40. Pequeñas cartas indiscretas. 16.15 -19.05 - 21.25. Pobres criaturas. 16.20. Radical, 19.30. Robot Dreams, 21.35. Sangre en los labios. 17.30 - 19.00 -20.00 - 21.30 - 22.30. The Beast (La bestia), 20.55.

#### CINESA MENDEZ ALVARO

c/ Acanto, 2. Tel: 902 100 842. Web: cinesa.es

Bade Miyan Chote Miyan, 21.45. Cazafantasmas: Imperio helado. 19.00. Dune: Parte dos. 17.15 - 19.30. El milagro de la Madre Teresa. 22.00. El salto. 16.45 - 19.05 - 21.30. Emma y el jaguar negro. 19.10. Freelance. 20.30. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 16.00 - 19.05 -21.45. Hispanoamérica, canto de

vida y esperanza. 19.05. Kung Fu Panda 4. 16.00 - 18.15. La familia Benetón. 19.00 - 21.20. La primera profecía. 16.45 - 19.35 - 22.15. Los niños de Winton. 21.00. Matusalén. 21.40. Menudas piezas. 15.45 - 18.05 -20.25 - 22.45. Monkey Man. 16.30 -19.15 - 21.40 - 22.00. Pájaros, 16.25 -18.50 - 21.25. Pequeñas cartas indiscretas. 16.30. Sangre en los labios, 16.15 - 18.45 - 19.15 - 21.15.

#### CINESA PRÍNCIPE PÍO

P.\* de la Florida, s/n. Tel: 902 333 231. Web: cinesa.es

Cazafantasmas: Imperio helado. 16.15 - 19.00 - 21.45. Dune: Parte dos. 17.35 - 21.00. Emma y el jaguar negro. 15.55. Freelance. 20.35. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 16.45 - 19.30 - 22.15. Kung Fu Panda 4. 18.15. La familia Benetón. 16.30 -18.45. La primera profecía. 17.00 -19.45 - 22.30. Matusalén. 21.10. Menudas piezas. 15.45 - 18.05 - 20.25 - 22.45. Monkey Man. 16.30 - 19.15 -

#### CINESA PROYECCIONES

c/ Fuencarral, 136. Web: cinesa.es

Cazafantasmas: Imperio helado. 16.45. Dune: Parte dos. 17.45 - 21.15. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 19.30 - 22.15. Kung Fu Panda 4. 16.25. La familia Benetón, 16.00. La primera profecía. 16.00. Los niños de Winton. 18.35 - 22.35. Menudas piezas. 15.45 - 18.05 - 20.25 - 22.45. Monkey Man. 16.30 - 19.15 - 21.00 -22.00.

#### CINETECA

Pl. de Legazpi, 8. Tel: 915 170 903. Web: entradas abc.es

The warriors. Los amos de la noche V.O.S.E. 19.30.

#### CÍRCULO DE BELLAS ARTES c/ Marques de Casa Riera, 4. Tel: 902 488 488.

Web: reservaentradas.com

Sangre en los labios Dig VOSE.

#### CONDE DUQUE AUDITORIO MORASOL

c/ Pradillo, 4. Tel: 910 524 380. Web: reservaentradas.com

Dune: Parte dos V.O.S.E. 21.15. El milagro de la Madre Teresa. 17.00 -19:15. El milagro de la Madre Teresa V.O.S.E. 21.30. Emma y el jaguar negro. 16.30 - 18.30. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 16.45 - 19.00. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. 16.30 - 20.30. Los niños de Winton. 17.15 - 19.20. Los niños de Winton V.O.S.E. 21.30. Menudas piezas. 17.15 - 19.15 - 21.15. Pequeñas cartas indiscretas. 17.30 - 19.30. Pequeñas cartas indiscretas V.O.S.E. 21.30. Sangre en los labios. 18.45 - 20.45. Sangre en los labios V.O.S.E. 22.05.

#### EMBAJADORES RÍO

. Web: https://cinesembajadores.es/

Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. 17.40. La zona de interés V.O.S.E. 19.40. Menudas piezas. 17.40 21.50. Pájaros. 12.00. Pequeñas cartas indiscretas, 17.30. Pequeñas cartas indiscretas V.O.S.E. 12.10 -19.50. Pobres criaturas V.O.S.E. 21.40. Sangre en los labios V.O.S.E. 12.10 - 21.45.

#### GOLEM

c/ Martin de los Heros, 14. Tel: 902 221 Web: golem.es

Desconocidos V.O.S.E. 20.20 - 22.30. El sucesor V.O.S.E. 17.00. HLM Pussy V.O.S.E. 16.10 - 20.20 - 22.30. How to Have Sex V.O.S.E. 18.15 - 22.30. Mi camino interior V.O.S.E. 16.10 -20.20. Pequeñas cartas indiscretas V.O.S.E. 16.10 - 18.15 - 20.20 - 22.30. Sangre en los labios V.O.S.E. 17.00 -19.30 - 22.00. Stop Making Sense V.O.S.E. 18.15.

#### MK2 PALACIO DE HIELO c/ Silvano, 77. Tel: 914 061 785.

Web: reservaentradas.com

Cazafantasmas: Imperio helado. 19.35 - 22.00. Dune: Parte dos. 18.15 -21.30. Dune: Parte dos V.O.S.E. 21.30. Easy rider, en busca de mi destino V.O.S.E. 20.00. El milagro de la Madre Teresa. 15.50. El salto. 16.30 -18.30 - 20.30 - 22.30. Emma v el jaguar negro. 19.15. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 16.00 -18.30 - 21.00. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. 18.30. Johnny Puff: Misión secreta. 16.00. Kung Fu Panda 4. 17.30. La familia Benetón. 17.15. La primera profecía. 17.45 - 20.10 - 22.35. Los niños de Winton. 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.35.

Menudas piezas. 16.00 - 18.05 - 20.10 - 22.15. Monkey Man. 17.00 - 19.30 -22.00. Monkey Man V.O.S.E. 20.45. Pájaros. 16.00 - 18.05 - 20.10 - 22.15. Pequeñas cartas indiscretas. 16.00 -18.10 - 20.20 - 22.30. Puan. 16.15. Sangre en los labios, 16.00 - 18.10. Sangre en los labios V.O.S.E. 20.20 -

#### OCINE URBAN CALEIDO

Web: www.ocineurbancaleido.es/

Cazafantasmas: Imperio helado. 22.40 - 18.00 - 20.15 - 16.30. Dune: Parte dos. 19.00 - 22.10. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 17.00 - 19.15 - 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45. Kung Fu Panda 4. 15.45 - 17.40 - 18.30 - 19.35. La familia Benetón. 17.00 - 18.50. La primera profecía. 15.50 - 18.10 -20.30 - 22.50 - 19.00 - 21.20. Los niños de Winton, 21.30. Matusalén. 16:30 - 20:45. Menudas piezas. 16:15 -18.15 - 20.15 - 21.30 - 22.15. Migración. Un viaje patas arriba. 16.10. Monkey Man. 15.45 - 22.30 -18.00 - 20.20. Sangre en los labios V.O.S.E. 20.20. Sangre en los labios. 16.20 - 22.30.

#### ODEÓN ALCALÁ NORTE c/ Alcald, 414. Web:

odeonmulticines.com/odeon-alcalanorte

Cazafantasmas: Imperio helado. 17.30 - 22.00. Cazafantasmas: Imperio helado V.O.S.E. 19.45. Dune: Parte dos V.O.S.E. 21.30. Emma y el jaguar negro. 16.00 - 18.00. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 17.00 -22.00. Godzilla y Kong: El nuevo imperio V.O.S.E. 19.30. Johnny Puff: Misión secreta. 16.00. Kung Fu Panda 4. 16.00 - 17.45. La familia Benetón. 16.00 - 18.00. La primera profecía. 17.00 - 22.00. La primera profecía V.O.S.E. 19.30. Los niños de Winton. 20.00. Matusalén. 19.00 -22.00. Menudas piezas, 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. Monkey Man. 22.00. Monkey Man V.O.S.E. 19.30. Pájaros. 20.00 - 22.00. Pequeñas cartas indiscretas, 17.00.

#### **ODEÓN MULTICINES 3** CANTOS

Tel: 918 038 828.

Cazafantasmas: Imperio helado. 18.00 - 22.30. Cazafantasmas: Imperio helado V.O.S.E. 20.15. Dune: Parte dos V.O.S.E. 21.30. Emma y el jaguar negro. 18.00. Emma y el jaguar negro V.O.S.E. 20.00. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 22.15. Godzilla y Kong: El nuevo imperio V.O.S.E. 20.00. Johnny Puff: Misión secreta, 18.00. Kung Fu Panda 4, 18,00. La familia Benetón. 18.00 - 20.00. La primera profecía. 19.00 - 22.00. Matusalén. 22.00. Menudas piezas. 18.00 - 20.00 -22.00. Monkey Man. 22.15. Monkey Man V.O.S.E. 20.00.

#### PALACIO DE LA PRENSA

Pl. Callao, 4. Tel: 902 221 622. Web: reservaentradas.com

Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30. Menudas piezas. 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. Mis ganas ganan, la historia de Elena Huelva. 18.00. Pequeñas cartas indiscretas, 16.00 - 20.00 -22.00.

#### PALAFOX

c/ Luchana, 15. Tel: 902 221 622. Web: entradas.abc.es

Cazafantasmas: Imperio helado V.O.S.E. 20.50. Dune: Parte dos. 19.00. Dune: Parte dos V.O.S.E. 16.50 - 20.05 - 21.40. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 17.05. Godzilla y Kong: El nuevo imperio V.O.S.E. 21.15. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. 18.30. La primera profecia V.O.S.E. 22.25. Los niños de Winton, 17.20. Los niños de Winton V.O.S.E. 19.30. Menudas piezas. 17.40 20.25 - 22.05. Monkey Man. 18.05. Monkey Man V.O.S.E. 22.40.

#### PAZ

c/ Fuencarral, 125. Tel: 914 464 566. Web: entradas.com

Dune: Parte dos V.O.S.E. 21.30. El milagro de la Madre Teresa. 16.15. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. 16.55 - 19.15. Los niños de Winton. 15.50 - 18.00. Pájaros. 18.45. Pequeñas cartas indiscretas. 17.00 - 19.10. Puan. 20.20 - 22.25. Sangre en los labios, 17.00 - 19.15. Sangre en los labios V.O.S.E. 21.20.

#### PEQUENO CINE ESTUDIO

c/ Magallanes, 1. Tel: 914 472 920. Web: www.pcineestudio.es

Animalia, 17.00. El maestro que prometió el mar. 20.35. Nefarious. 22.30. Samsara. 18.40.

#### PRINCESA

c/ Princesa, 3. Tel: 902 221 622. Web: pillalas.com

Anatomía de una caida V.O.S.E. 17.30 - 20.30. Desconocidos V.O.S.E. 22.30. Dune: Parte dos V.O.S.E. 18.10 21.30. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, 18.00. La primera profecía V.O.S.E. 22.30. La segunda vuelta V.O.S.E. 16.00 - 20.15. Las cosas sencillas V.O.S.E. 16.00 - 17.55. Los niños de Winton V.O.S.E. 16.00 -18.10 - 20.20. Monkey Man V.O.S.E. 16.00 - 17.50 - 20.05 - 22.15. Pequeñas cartas indiscretas V.O.S.E. 16.00 -18.25 - 20.25 - 22.40. Perfect Days V.O.S.E. 16.00 - 18.00 - 20.20 - 22.25. Pobres criaturas V.O.S.E. 19.50 -22.00. Puan. 16.00 - 18.10 - 20.20 -22.30. Robot Dreams, 16.00. Sangre en los labios V.O.S.E. 16.00 - 18.20 -20.25 - 22.30. The Beast (La bestia) V.O.S.E. 16.00 - 19.00 - 21.45.

#### RENOIR PLAZA DE ESPAÑA c/ Martin de los Heros, 12. Tel: 902 229 122

Web: pillalas.com

El salto. 16.00 - 18.30 - 20.20 - 22.45. La estrella azul. 16.00 - 17.50 - 20.20 22.10. La zona de interés V.O.S.E. 16.00 - 18.00 - 20.40 - 22.45. Los que se quedan V.O.S.E. 16.00 - 18.05 -20.05 - 22.35. Pájaros. 16.00 - 18.35 -20.35 - 22.35,

#### RENOIR RETIRO

c/ Narváez, 42. Tel: 902 229 122. Web: pillalas.com

La estrella azul. 22.30. Los niños de Winton V.O.S.E. 16.00 - 17.50. Pájaros. 16.00 - 18.15 - 20.15 - 22.15. Pequeñas cartas indiscretas V.O.S.E. 15.55 - 18.00 - 20.00 - 22.00. Puan. 16.00 - 18.15 - 20.25 - 22.30. The Beast (La bestia) V.O.S.E. 19.50.

#### VAGUADA

c/ Santiago de Compostela, s/n. Tel: 902 520 652.

Web: reservaentradas.com

Cazafantasmas: Imperio helado. 18.00. Dune: Parte dos. 15.30 - 21.00. El milagro de la Madre Teresa. 20.30. Emma y el jaguar negro. 15.30 - 17.30 - 19.30. Freelance, 22.00, Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 15.30 - 18.30 - 22.00. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. 19.30. Kung Fu Panda 4, 18,00. La familia Benetón, 15.30 - 17.30. La primera profecia, 21.30. Los niños de Winton. 18.45. Matusalén. 16.00 -22.00. Menudas piezas. 15.30 - 17.40 -19.50 - 22.00. Mi camino interior. 16.00. Monkey Man. 16.00 - 19.00 -21.30. Pequeñas cartas indiscretas. 16.00 - 20.00 - 22.00. Las armas no borrarán tu sonrisa. 19.00.

#### VERDI MADRID

c/ Bravo Murillo, 28. Tel: 914 473 930. Web: cines-verdi.com

Anatomía de una caida V.O.S.E. 22.00. Dune: Parte dos V.O.S.E. 20.30. El milagro de la Madre Teresa V.O.S.E. 11.30 - 16.00. El salto. 18.05. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, 11.30 - 18.20. La zona de interés V.O.S.E. 22.35. Las cosas sencillas V.O.S.E. 16.00. Los niños de Winton V.O.S.E. 16.00. Pequeñas cartas indiscretas V.O.S.E. 16.00 - 18.00 - 20.00. Perfect Days V.O.S.E. 18.05. Pobres criaturas V.O.S.E. 22.05. Principios de verano V.O.S.E. 11.30 - 19.50. Puan. 16.00 - 20.25. Radical. 18.00. Sangre en los labios V.O.S.E. 11.30 -20.35 - 22.35.

#### YELMO CINES IDEAL

c/ Doctor Cortezo, 6. Tel: 902 220 922. Web: entradas.abc.es

Cazafantasmas: Imperio helado. 22.35. Dune: Parte dos. 15.45 - 19.00 21.45. El clan de hierro. 22.25. El salto. 18.10 - 20.10. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 16.45 - 19.15 -22.15. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. 16.05. Kung Fu Panda 4, 15,45 - 18,25. La primera profecía, 15.45 - 20.15 - 22.35. Los niños de Winton. 17.40 - 20.00. Menudas piezas. 16.25 - 18.30 - 20.35 - 22.40. Monkey Man. 17.00 - 19.30 -22.00. Pequeñas cartas indiscretas. 18.10 - 20.25. Puan. 15.50. Sangre en los labios, 16.00 - 18.15 - 20.20 -22.30. The Beast (La bestia). 22.05.

#### YELMO CINES ISLAZUL 3D av. Calderillas, 1. Tel: 902 220 922.

Web: entradas.abc.es

Cazafantasmas: Imperio helado. 17.05 - 19.30 - 22.00. Cualquiera menos tú. 22.30. Dune: Parte dos. 20.45. El milagro de la Madre Teresa. 18.15. Emma y el jaguar negro. 18.00 - 20.10. Freelance. 17.10  21.50. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 17.30 - 20.00 - 22.30. Imaginary. 19.35 - 22.35. Kung Fu Panda 4. 18.30 - 17.50 - 19.55 - 22.10. La familia Benetón. 18,20 - 20,30. La primera profecía. 17.05 - 19.35 -22.20. Los niños de Winton. 20.00. Matusalén, 22,35, Menudas piezas. 18.25 - 20.35 - 22.45. Migración. Un viaje patas arriba, 18.00. Monkey Man. 19.00 - 21.30.

#### YELMO CINES PLENILUNIO 3D

c/ Aracne, 3. Tel: 902 220 922. Web: entradas.abc.es

Cazafantasmas: Imperio helado. 17.30 - 20.00 - 22.20. Dune: Parte dos. 17.15 - 20.30. Emma y el jaguar negro, 18.10 - 20.15. Freelance, 22.25. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 17.45 - 20.10 - 22.35. Imaginary. 22.40. Kung Fu Panda 4. 18.00 -18.20. La familia Benetón. 17.40. La primera profecia. 17.20 - 19.45 -22.15. Los niños de Winton. 20.25. Matusalén, 19,40 - 22,05. Menudas piezas. 17.50 - 19.55 - 22.00. Monkey Man. 17.35 - 20.05 - 22.30. Sangre en los labios. 18.25 - 20.35 - 22.45.

OCINE QUADERNILLOS Atv. A-2, Salidas 34 y 35. Web:

www.ocinepremium7palmas.es/

Cazafantasmas: Imperio helado. 17.15 - 20.00 - 22.20. Dune: Parte dos. 17.30 - 20.45. El chico y la garza. 20.30. El milagro de la Madre Teresa. 16.30 - 18.45. El salto. 17.45 -19.45 - 21.45. Emma y el jaguar negro. 17.00 - 19.00. Freelance. 21.30. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 17.30 - 19.00 - 20.00 - 21.15 - 22.30. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, 16.45. Imaginary, 17.00. Kung Fu Panda 4. 18.30. La familia Benetón, 16.10 - 18.10. La primera profecia, 16.45 - 17.45 - 19.15 - 20.20 -22.00. Los niños de Winton. 18.10 -20.20. Matusalén, 16.00 - 22.30. Menudas piezas. 16.15 - 18.20 - 20.30 - 22.30. Mi camino interior. 18.00. Migración. Un viaje patas arriba. 16.30. Monkey Man. 17.15 - 19.45 -21.00 - 22.20. Pájaros. 19.00 - 21.15. Pequeñas cartas indiscretas, 20.10. Sangre en los labios V.O.S.E. 20.00. Sangre en los labios, 17.15 - 18.30 -22.10. The Beast (La bestia). 19.15.

#### ALCOBENDAS

#### CINESA CINEPARQUE LA MORALEJA

av. de Europa, 13-15. Tel: 902 333 231. Web: cinesa.es

Cazafantasmas: Imperio helado. 19.00. Dune: Parte dos. 17.45 - 21.20. Emma y el jaguar negro. 17.40. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 19.30 - 22.15. Kung Fu Panda 4. 18.20. La familia Benetón. 17.20. La primera profecía, 22.30. Los niños de Winton, 16.00 - 20.05. Matusalén. 16.00. Menudas piezas. 15.45 - 18.05 - 20.25 - 22.45. Monkey Man, 16.30 - 19.15 - 20.45 - 22.00. Pequeñas cartas indiscretas. 21.40.

#### KINEPOLIS DIVERSIA ALCOBENDAS

av. Bruselas, 21. Tel: 902 221 622. Web: www.kinepolis.com

Cazafantasmas: Imperio helado. 17.00 - 17.15 - 19.30 - 22.00. Dune: Parte dos. 17.00 - 20.30 - 21.30. El milagro de la Madre Teresa. 17.30. Emma y el jaguar negro. 17.40 -19.50. Freelance, 21.55. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 17.20 - 19.45 - 19.50 - 22.15. Kung Fu Panda 4. 17.10 - 19.20. La familia Benetón. 17.45 - 19.50. La primera profecia. 20.30 - 22.00. Los niños de Winton. 17.30. Menudas piezas. 17.30 - 19.40 -21.50. Monkey Man. 17.10 - 19.40 -

#### ALCORCÓN

OCINE URBAN c/ Oslo, s/n. Tel: 916 449 969.

Web: ocine.es

Cazafantasmas: Imperio helado. 22.40 - 18.00 - 20.15 - 16.30. Dune: Parte dos. 19.00 - 22.10. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 17.00 - 19.15 - 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45. Kung Fu Panda 4. 15.45 - 17.40 - 18.30 - 19.35. La familia Benetón, 17.00 - 18.50. La primera profecia. 15.50 - 18.10 -20.30 - 22.50 - 19.00 - 21.20. Los niños de Winton, 21.30. Matusalén. 16.30 - 20.45. Menudas piezas, 16.15 -18.15 - 20.15 - 21.30 - 22.15. Migración. Un viaje patas arriba. 16.10. Monkey Man. 15.45 - 22.30 -18.00 - 20.20. Sangre en los labios V.O.S.E. 20.20. Sangre en los labios. 16.20 - 22.30.

#### YELMO CINEPLEX TRES AGUAS

av. de América, 7-9. Tel: 902 220 922. Web: entradas.abc.es

Cazafantasmas: Imperio helado. 20.00 - 22.30. Cualquiera menos tú. 21.10. Dune: Parte dos. 21.40. El milagro de la Madre Teresa. 17.35. El salto. 17.15 - 22.15. Emma y el jaguar negro, 18.15 - 20.25. Freelance. 21.50. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 17.25 - 19.55 - 22.20. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. 19.30. Imaginary, 21.30. Kung Fu Panda 4. 18.30 - 17.30 -19.30. La familia Benetón. 17.10 -19.10. La primera profecia. 17.05 -19.10 - 22.35. Los niños de Winton. 17.35. Matusalén. 19.45 - 22.10. Menudas piezas. 18.30 - 20.35 -22.45. Monkey Man. 17.00 - 19.25 -22.00. Pájaros. 20.05. Pequeñas cartas indiscretas. 17.20.

#### ARROYOMOLINOS

#### CINESA INTU XANADU

Ctra. N-V, Km. 23,500. Tel: 902 333 231

Web: cinesa.es

Cazafantasmas: Imperio helado. 17.05 - 18.10 - 19.45 - 21.00. Dune: Parte dos. 18.45 - 21.00. Emma y el jaguar negro. 16.10 - 18.35. Freelance, 16.15 - 22.15. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 16.15 -19.00 - 21.45. Kung Fu Panda 4. 18.25. La familia Benetón. 18.15 -20.30. La primera profecía. 17.00 -19.45 - 22.30. Los niños de Winton. 22.25. Menudas piezas. 15.45 - 18.05 - 20.25 - 22.45. Monkey Man. 16.30 -19.15 - 20.40 - 21.25 - 22.00. Ocho apellidos marroquís. 22.45. Sangre en los labios. 17.10 - 19.40 - 22.10.

Web: entradas.abc.es

YELMO CINES PLANETOCIO av. Juen Carlos 1, 46. Tel: 902 220 922.

Cazafantasmas: Imperio helado, 19.15 - 21.45. Dune: Parte dos. 18.30 -21.45. El milagro de la Madre Teresa. 19.20. Emma y el jaguar negro. 18.10 - 20.20. Freelance, 17.00 22.30. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 17.30 - 20.00 - 22.30. Kung Fu Panda 4. 18.00. La familia Benetón, 17.50. La primera profecía. 16.45 - 19.50 - 22.20. Los niños de Winton. 20.10 - 22.30. Matusalén. 21.55. Menudas piezas. 18.20 - 20.30 - 22.40. Monkey Man. 17.05 - 19.40 - 22.10.

#### COSLADA

#### CINES LA RAMBLA

c/ Honduras, s/n. Tel: 916 740 560.

Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 18.00. La familia Benetón, 18.00. La primera profecía, 20.00. Matusalén. 18.00. Menudas piezas, 18.00 - 20.05. Monkey Man. 20.05. Puan. 18.00 -19.45 - 21.00.

#### **FUENLABRADA**

#### CINESA LORANCA

av. Pablo Iglesias, 17. Tel: 902 333 231. Web: cinesa.es

Cazafantasmas: Imperio helado. 16.00 - 18.40. Dune: Parte dos. 21.20. Emma y el jaguar negro. 17.00. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 16.15 - 19.00 - 21.45. Kung Fu Panda 4. 15.55. La familia Benetón. 18.10 -20.25 - 22.40. La primera profecia. 19.30 - 22.15. Menudas piezas. 15.45 -18.05 - 20.25 - 22.45. Monkey Man. 16.30 - 19.15 - 21.25 - 22.00.

#### GETAFE

#### CINESA NASSICA

av. Río Guadalquivir, s/n. Tel: 902 333

Web: cinesa.es

Cazafantasmas: Imperio helado. 16.15 - 19.00. Dune: Parte dos. 16.45 -20.45. El milagro de la Madre Teresa, 19.30. El salto, 17.15 - 19.25 -21.45. Emma y el jaguar negro. 16.40. Freelance. 21.45. Godzilla y Kong: El nuevo imperio. 16.45 -19.30 - 22.15. Kung Fu Panda 4.17.35. La familia Benetón. 16.25. La primera profecía. 17.00 - 19.45 -22.30. Los niños de Winton. 19.05. Matusalén. 21.40. Menudas piezas. 15.45 - 18.05 - 20.25 - 22.45. Monkey Man. 16.30 - 19.15 - 21.15 - 22.00. Pájaros, 20.00 - 22.30. Sangre en los labios. 17.00 - 18.45 - 22.15.

58 MOTOR

# El coste real de tener un coche en propiedad va más allá de la compra

Mantenimiento, seguro, impuestos e ITV son pluses a desembolsar a lo largo de la vida útil de un vehículo

NOELIA SOAGE MADRID

l coche es el medio principal de movilidad, pero su adquisición suele ser la segundo inversión más importante –por detrás de la vivienda– en la vida de un consumidor. Si ya de por sí, su compra supone un gran desembolso, al precio del vehículo hay que sumarle el del mantenimiento, los impuestos, el gasto en combustible, del seguro, la ITV...

Por ejemplo, y teniendo en cuenta dos modelos de los segmentos de moda, compacto y SUV, su precio de partida en el mercado y que el parque automovilístico actual tiene una media de 14 años de antigüedad, se determinará el coste real de tener un coche en propiedad, sumando todos los demás factores.

En primer lugar, el precio medio de un compacto en el mercado español a día de hoy es de 22.196 euros -datos tomados en base a precios desde de modelos como Volkswagen Golf, Ford Focus, Toyota Corolla, Seat León, Hyundai i30, Opel Astra, Peugeot 308, y similares; con precios de partida de entre 17.970 euros y 25.948-. En el caso del SUV, la cifra aumenta hasta los 31.100 euros, en torno a 9.000 euros por encima. Los modelos base para determinar la media han sido un Seat Ateca, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Toyota C-HR, Nissan Qashqai, Citroën C5 Aircross, Peugeot 3008, Audi Q3 o BMW X1, entre otros. Los precios de estos modelos oscilan desde entre los 24.493 euros y los 43.967. Precios al contado, ya que para la opción de financiación se considera un interés fijo del 7% sobre el 70% del precio del vehículo y un plazo a 5 años.

La frecuencia con la que debes pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) depende del tipo de vehículo y su antigüedad. La primera inspección se realiza a los cuatro años y, luego, se debe pasar cada dos años. A partir de los diez, la ITV debe realizarse anualmente. Según esto, y sabiendo que el precio medio en España para este trámite es de 38,35 -la tarifa varía según la comunidad autónoma y estación-, según cifras extraídas de AECA-ITV. el vehículo tendrá que pasar ocho inspecciones en su vida, lo que

También hay que sumar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido coloquialmente como 'el numerito'. Esta cuota se

supone un gasto to-

tal de 306,8 euros.

paga de igual modo de manera anual y se calcula sobre la potencia fiscal del vehículo matriculado. En concreto, para vehículos de entre 90 y 150 CV, es decir, con potencias fiscales agendadas de entre 12 y 20 caballos fiscales, las cuotas anuales varían entre los 59 y los 179 euros. Por lo tanto, y basándose en un cálculo medio de 122 euros anuales, el 'numerito' supone 1.708 euros en la vida del coche.

Otro factor a tener en cuenta, y obligatorio para todo vehículo en circulación, es el segu-



SUV (GASTO EN 14 AÑOS)

Precio medio 31.100 €

1TV 306,8 €

IVTM 1.708 €

TOTAL

Seguro **7.882** €

Mantenimiento 8.946 €

Combustible 26.617 €

76.559,8€



#### **COCHES ELÉCTRICOS**

# Más caros, pero con menos costes de mantenimiento

#### P. FERNÁNDEZ MADRID

El precio es uno de los principales motivos por los que los consumidores españoles son más tardones que los del resto de Europa a la hora de cambiarse al coche eléctrico. La aceptación de este tipo de vehículos ha aumentado 1 punto. El importe medio previsto para su compra, con un 7% más que en 2023, se sitúa

en una media de 30.515 euros, según el estudio 'Motor 2024' del Observatorio Cetelem.

Pero este mayor desembolso inicial se puede llegar a compensar con los menores costes a lo largo de la vida útil del vehículo eléctrico, con beneficios desde el primer momento. Así, los impuestos en la compra, matriculación o circulación plantean una reducción muy notable del precio con respecto a los modelos tradicionales. La tasa de matriculación es del 0% para vehículos con emisiones menores o iguales a 120 gr/km de CO, mientras el impuesto de circulación puede verse reducido hasta en un 75% gracias a las bonificaciones dependiendo de la ordenanza del municipio.

En paralelo, varios fabricantes adelantan ya la ayuda del Plan Moves III. La previsión del Gobierno es que a partir del 1 de agosto, fecha en la que debería empezar el nuevo Plan Moves, las ayudas se den en el momento de la compra del vehículo, lo que debería incrementar de forma bastante importante la compra de vehículos eléctricos. En cuanto al mantenimiento, las memores necesidades de este tipo de motores nos dejan como gastos periódicos los de las sustituciones de los neumáticos y, cuando sea necesario, las pastillas de freno. Podemos sumar los rotores y las revisiones de todos los líquidos, incluidos frenos, dirección asistida, transmisión, refrigerante, asó como el gas del aire acondicionado.

ABC JUEVES, 18 DE ABRIL DE 2024 MOTOR 59



**COMPACTO** (GASTO EN 14 AÑOS)

Precio medio 22.190 € ITV 306,8 € **IVTM** 1.708 € Seguro 7.882 €

8.946 € Combustible

Mantenimiento

21.294€

TOTAL

62.326,8€

ro. Aquí entran en juego varios factores ya que existen muchos tipos de seguro, terceros, terceros ampliado, todo riesgo y todo riesgo con franquicia; y también dependerá de los años de vida del vehículo, la motorización, la edad del conductor, el historial de conducción... Pero según el 'Índice de precios del seguro de coche' elaborado por el comparador Kelisto, una cobertura intermedia, es decir, un terceros ampliado que incluye robo y lunas, cuesta 563 euros. Por lo tanto, en los 14 años del coche, y con este ejemplo concreto, el desembolso supondrá 7.882 euros.

Aunque no sea el gasto más importante a tener en cuenta, el repostaje también entra en la ecuación. De media, los conductores realizan 15.000

kilómetros al año, lo que equivale a un total de 210.000 kilómetros en el final de la vida del coche. El precio medio del combustible a día de hoy -dato extraído para realizar

> veracidad, pero que varía según la estación, y variará con los años de vida del vehículo, pudiendo ser mayor o más bajo- es de 1,69 euros el litro. En el compacto, con un consumo medio de 6 litros para 100 km, la cifra fi-

nal llega a 21.294 euros. En el caso del SUV, aumenta a los 26.617 ya que el consumo medio es de 7,5 litros.

Por último, según el último

#### Gastos en taller

informe elaborado por Eurotaller, el mantenimiento anual supone al conductor unos 639 euros. Incluye una serie de revisiones regulares y rutinarias que el vehículo necesita para funcionar correctamente y sin fallos imprevistos, lo que no implica averías ni percances durante su vida útil. Y es que los pequeños fallos se pueden convertir en una avería mucho más seria. Así, es necesario revisar el estado de la batería, que suele durar entre 3 y 5 años según el uso de los consumibles del coche como luces o radio, según el Real Automóvil Club de España (RACE). También los neumáticos, el único elemento del vehículo que está en contacto con el asfalto. Se debe revisar, al menos una vez al mes, la presión, así como comprobar que su dibujo tenga una profundidad que supere los 1,6 mm. Los expertos aconsejan incluso que no sea inferior de 3 mm. De igual modo, vigilar los niveles de aceite, refrigerante y el líquido de frenos cada año o cada 15.000 kilómetros. Menos comunes son revisiones como la correa de distribución o la suspensión. En el primer caso, se cambia cada 10 años o 150.000 kilómetros; en el segundo, y aunque los muelles de un coche pueden durar toda su vida útil, hay que revisarlos cada 20.000 kilómetros. Por lo tanto, durante los 14 años de vida del coche, en mantenimiento el desembolso será de 8.946 euros aproximadamente. Al final, tras 14 años de uso, un compacto casi triplicará su precio de compra, y, en el caso del SUV, alcanzará los aproximadamente 46.000 euros de gasto extra.

### Los alérgicos tienen un 30% más de riesgo de sufrir un accidente de tráfico

Encadenar varios estornudos equivale a retirar la atención de la carretera durante unos 20 o 30 segundos

PATXI FERNÁNDEZ MADRID

Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) esta primavera será «más intensa» que la anterior en cuanto a niveles de pólenes se refiere, destacando una mayor concentración de gramíneas. Además, han alertado que, en nuestro país, hay «cerca de ocho millones de personas» que sufren alergia al polen.

Las alergias afectan a más de 400 millones de personas en todo el planeta y pueden llegar a condicionar múltiples aspectos de la vida. Por ejemplo, hasta dos de cada cinco alérgicos reconocen que la alergia merma sus capacidades al volante. También se ha podido comprobar que los alérgicos tienen un 30% más de riesgo de sufrir un accidente.

Por ejemplo, el encadenar varios estornudos equivale a retirar la atención de la carretera entre 20 y 30 segundos o,

lo que es lo mismo: recorrer alrededor de 100 metros a ciegas. Un tiempo más que suficiente para sufrir un accidente. Aunque esta distancia dependerá de la velocidad a la que viajemos.

El lagrimeo también nos induce a rascarnos los ojos y reduce nuestra capacidad de visión, un sentido muy importante en la carretera. Por no hablar de que estaremos soltando el volante (o

el manillar en el caso de los motoristas) para hacerlo.

Si bien los antihistamínicos pueden ser una solución, muchos medicamentos para la alergia pueden producir efectos secundarios como somnolencia y mareos, entre otros.

Es el caso de la difenhidramina, la miquitazina, la prometacina, la cetrizina y otros. Hasta el 40% de los pacientes con rinitis alérgica aseguran padecer también somnolen**Filtros** especiales para el polen

Este tipo de filtros permiten utilizar el aire acondicionado sin problemas manteniendo las ventanillas subidas. Reducen la entrada de partículas e impurezas del exterior. Para que esta medida resulte efectiva se debe realizar un mantenimiento adecuado y renovarlos cuando así lo indique el fabricante. Según los expertos de Midas, es recomendable cambiar el filtro de polen una vez al año, y es recomendable utilizar filtros para el polen con el certificado HEPA (High Efficiency Particulate Air).

sus allegados; de hecho, la mavoría confían en las recomendaciones de su farmacéutico y prefiere acudir a él antes que al médico. Además, el 80% de los alérgicos experimentan dificultad para dormir y fatiga durante el día.

#### Limpieza del coche

Cuando llega la primavera, es fundamental garantizar que el interior del vehículo es un espacio libre de ácaros. Por ello, es muy importante realizar una limpieza profunda del coche con el objetivo de eliminar cualquier tipo de polen, polvo, ácaros o bacterias que se hayan podido introducir en el habitáculo.

Al conducir con las ventanillas cerradas se puede evitar la entrada de cualquier patógeno externo que ponga en riesgo la seguridad al volante, ya que se eliminarán gran parte de las amenazas, tanto del exterior como del interior. De esta manera, se aísla el interior de tu vehículo de cualquier tipo de partículas, y, además, permite respirar un aire filtrado y más limpio gracias al filtro antipolen que incorpora el aire acondicionado. Se debe

evitar viajar con animales si somos alérgicos a su contacto, ya que su pelo puede quedarse en la tapicería y afectar al aire.

Hay que evitar tomar cualquier tipo de riesgo innecesario. Para ello, se tiene que parar el coche en el momento en que comencemos a sentir que los efectos de la alergia nos impiden conducir con normalidad v no retomaremos la marcha hasta encon-

trarnos en perfecto estado.

Evitaremos conducir durante los días lluviosos o con agua, ya que la humedad hace que haya una mayor concentración de polen.

Por último, se recomienda la utilización de gafas de sol durante la conducción, ya que los ojos pueden estar más sensibles al sol durante la época de alergias y, además, se evitará que entren en los ojos cualquier tipo de partículas indeseadas.

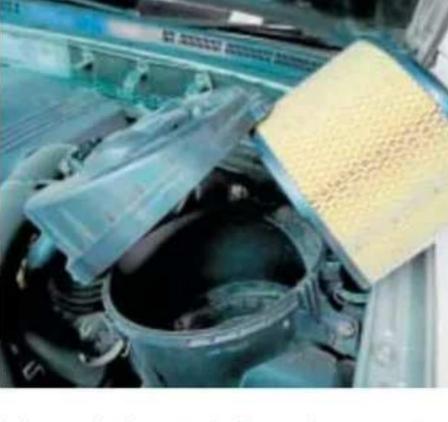

cia durante el día, con las consecuencias que eso implica. Esta somnolencia puede verse agravada al principio del tratamiento o tras la ingesta de alcohol.

A todo esto hay que añadirle que el 35% de los pacientes no reciben un diagnóstico y tratamiento óptimo. Y que solo uno de cada cinco afectados se pone en manos de un especialista. El resto, o no se tratan, se automedican o recurren a las recomendaciones de 60 MOTOR

# El reto de Renault: fabricar coches eléctricos al precio de los de combustión

eléctricos para Renault, Alpi-

ne, Dacia, Nissan y Mitsubishi.

El objetivo es equiparar los

costes a los de un vehículo de

combustión (reduciéndolos

en un 40%) y así conquistar el

75% de mercado en los seg-

mentos B y C». Las palabras

de Biondi desprenden energía, no en vano es un profun-

do conocedor de la industria

del automóvil que, anterior-

mente, fue director de las fábricas de PSA en Trnava (Es-

lovaquia) y Mulhouse (Alto

Rin) -hoy Stellantis-, y luego de la fábrica de Toyota en Va-

Basta escuchar por la calle

las conversaciones sobre los

coches eléctricos: «Son caros».

Ampere aspira a democrati-

En este sentido, parte de sus

lenciennes.

zar los VE en Eu-

ropa, alcanzan-

do la paridad de

precios entre los

vehículos eléctricos y los de com-

bustión, antes

que la competencia, en los

segmentos B y C.

Las factorías de Maubeuge, Ruitz, Douai y Cléon, conforman ElectriCity, el corazón industrial de Amper

SANTIAGO DE GARNICA CORTEZO DOUAI (FRANCIA)

Cinco entidades especializadas conforman Renault Group: nuevos servicios de movilidad, economía circular y vehículos de gama alta, vehículos híbridos y de combustión interna, y vehículos eléctricos y 'software'. Las factorías de Maubeuge, Ruitz y Douai, a la que se suma Cléon, conforman el complejo ElectriCity, el corazón industrial de Ampere, la compañía que dentro del Renault Group tiene el ambicioso objetivo, no ya solo de fabricar automóviles eléctricos sino también de que sean accesibles, gracias a un precio semejante a los térmicos.

Once mil empleados, de los que 35% son ingenieros, trabajan bajo la dirección de Luciano Biondi, un francés a quien Renault ha confiado Ampere: «Nuestro objetivo es desarrollar y comercializar vehículos eléctricos. Eso incluye desde el 'software' a la fabricación de automóviles dos plataformas eléctricas, rentables por su diseño y adaptadas a sus necesidades: AmpR plataforma pequeña para el segmento B, y AmpR, mediana para el segmento C.

Más allá de las plataformas, Ampere tiene una hoja de ruta clara con tres palancas. Primero el motor EV (batería y grupo moto propulsor eléctrico), con reducción del 50% del coste de la batería por vehículo con la misma autonomía, y reducción del 25% del coste del grupo moto propulsor por vehículo.

En segundo lugar, con el vehículo: reducción del 25% del coste de plataforma por vehículo, y del 15% del coste de la carrocería por vehículo. Y, en tercer lugar, la excelencia operacional que permite una reducción del 50% de los costes de fabricación y logísticos. Como resultado se ha dado un primer paso importante con el Scenic E-Tech, que ya está en paridad de coste total de propiedad (TCO) con los vehículos híbridos. Se espera alcanzar la paridad de precios entre los EV y los vehículos de combustión interna en 2027/2028. En el segmento B, Ampere empezará con Renault 5 en 2024 y Renault 4 en 2025 y con Twingo, por debajo de los 20.000 euros.

ElectriCity, es un gran complejo industrial que tiene como objetivo producir 400.000 vehículos eléctricos al año de aquí a 2025 con la ayuda también de la planta de Cléon, cerca de Rouen, donde nacerán los motores eléctricos. También reúne un ecosistema completo de proveedores, para que Renault Group y sus marcas puedan mejorar su ventaja competitiva a través de una mayor innovación y una reducción de costes.



El nuevo Renault 5, en la fábrica de Douai, tendrá un precio de 25.000 euros // ABC

#### Maserati Gran Cabrio Folgore, el lujo eléctrico sin capota

Maserati ha desvelado el Gran Cabrio Folgore, que acercará la gama a la electrificación completa, a falta del MC20, previsto para 2028. El descapotable se convierte, así, en el primer modelo de su categoría en electrificarse. Los Gran Turismo y Gran Cabrio están disponibles con un propulsor V6 biturbo, pero la opción eléctrica tiene unas prestaciones impresionantes. Con solo 370 kilos más acelera hasta los 100 km/h en 2,8 segundos, es capaz de entregar picos de potencia de 820 caballos y alcanza una autonomía de 450 kilómetros.



FICHA TÉCNICA Motores: eléctrico de 761 CV Largo/ancho/alto (m): 4,96/1,95/1,36 Maletero: 114 litros (descapotado) y 151 litros Consumo: 22,4 kWh/100 km Aceleración: de 0 a 100 en 2,8 s Precio: más de 200.000 euros (no oficial)



Lexus LF-ZC, el coche que lee el estado de ánimo

Lexus ha presentado en la Semana del Diseño de Milán la instalación Time, en la que el centro es un 'concept-car', el LF-ZC, que inspirará un nuevo modelo que la marca japonesa lanzará en el año 2026. Este nuevo vehículo representa la visión del futuro de Lexus. Más allá de sus formas angulosas, el LF-ZC alberga en su interior el 'software' Arene, capaz de leer el estado de ánimo del conductor cuando se siente al volante. A través de la inteligencia artificial (AI), el sistema reaccionará y podrá ofrecer sugerencias flexibles y personalizadas, como lo haría un mayordomo.

### El Príncipe Guillermo retoma su agenda tras el diagnóstico de cáncer de Catalina

Hoy visitará dos asociaciones en Surrey y en el oeste de Londres para destacar «su impacto en la comunidad y en el medio ambiente»

IVANNIA SALAZAR CORRESPONSAL EN LONDRES

El Príncipe Guillermo participará hoy en su primer acto oficial desde que su esposa, la Princesa Catalina, anunciara que padece cáncer en un vídeo hecho público el pasado 22 de marzo. El heredero al trono, que ha pasado las últimas tres semanas y media con su mujer y sus tres hijos, que estaban de vacaciones escolares, visitará la organización benéfica de redistribución de alimentos Surplus to Supper, ubicada en Sunbury-on-Thames, Surrey, Inglaterra, y un centro juvenil ubicado en el oeste de Londres que recibe ayuda de esta organización. Se espera que los niños regresen al colegio.

#### Entrega de alimentos

El hijo mayor del Rey Carlos III, quien a sus 75 años también padece cáncer y está alejado de los focos, ayudará a los voluntarios a cargar las entregas de alimentos en sus furgonetas y también echará

Su última aparición fue el 19 de marzo, cuando visitó Sheffied para promover su iniciativa contra la falta de vivienda una mano en la cocina juntos al equipo de cocineros que preparan las comidas. Fuentes del Palacio de Kensington informaron que el Príncipe quiere, con su visita, destacar el impacto comunitario y ambiental de la organización, cuyo objetivo principal es recoger alimentos excedentes de supermercados, restaurantes y otras fuentes, que de otro modo se desperdiciarían, y

redistribuirlos a aquellos que

los necesitan, como personas

con dificultades económicas o en situaciones de vulnerabilidad.

#### Poco a poco

El Príncipe empezó a trabajar a medio gas para atender a su esposa desde que fue operada a finales de enero en una clínica de Londres, pero limpió por completo su agenda desde el mensaje de Catalina en el que confirmó su diagnóstico de cáncer, en un intento de poner fin a semanas de especulaciones sobre su estado de salud y su paradero. Ahora, aunque esté retomando de nuevo sus deberes, se espera que mantenga una agenda reducida, como lo ha hecho desde el inicio del año, ya que continúa equilibrando el trabajo con el apoyo a Catalina durante su tratamiento.

La última aparición pública oficial del Príncipe fue hace casi un mes, el 19 de marzo, cuando visitó Sheffield para promover su iniciativa contra la falta de vivienda llamada Homewards, aunque fue visto la semana pasada en un partido de fútbol del Aston Villa con el Príncipe Jorge, segundo en la línea de sucesión. Por su parte, la Princesa de Gales no volverá a la vida pública hasta que tenga el visto bueno del equipo médico que la trata, al igual que el Rey, que también está ausente mientras recibe tratamiento.

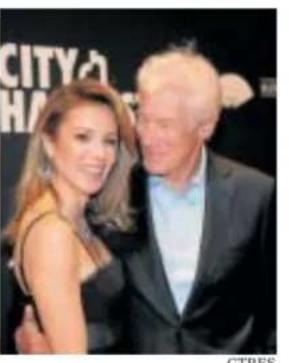

GTRES

#### AMOR POR ESPAÑA

Richard Gere anuncia que se muda a Madrid: «Alejandra fue muy generosa»

#### AARÓN ESPÍ MADRID

Tras meses de rumores, el matrimonio ha confirmado, a través de una entrevista en 'Vanity Fair', que han elegido Madrid para vivir. «Alejandra fue muy generosa al darme seis años viviendo en mi mundo, así que es justo que yo le dé al menos otros seis viviendo en el suyo», confiesa el afamado actor. Además, Richard Gere asegura que «amo España» y «para mí, ir a Madrid va a ser una gran aventura porque nunca he vivido a tiempo completo fuera de Estados Unidos. Y creo que también será muy interesante para mis hijos. Para Alejandra, será maravilloso estar más cerca de su familia, de sus amigos de toda la vida y de su cultura». «Es un lugar hermoso, la comida es extraordinaria y la gente derrocha generosidad, así como una férrea voluntad de reir y disfrutar. Así que estoy deseando ir para allá», añade.



El Príncipe Guillermo // GTRES

### Irene Urdangarin y Juan Urquijo, pareja sorpresa

L. G. C MADRID

Hace poco más de 10 días, se celebró una de las bodas más destacadas del año, protagonizada por José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y Teresa Urquijo. Sin embargo, hoy la revista '¡Hola!' revela una nueva información sobre la familia de Teresa, en particular sobre su hermano, Juan Urquijo.

Según la publicación, tanto

Juan como Irene Urdangarin, hija de la Infanta Cristina e Iñaki Urdagarin, están «ilusionados». Juan, de 25 años, e Irene, de 18, son descendientes directos del Rey Alfonso XII. Aunque sus familias comparten lazos de sangre y son muy amigas, llevaban tiempo sin verse hasta el pasado verano.

Durante el verano, tuvieron la oportunidad de reunirse brevemente, ya que Irene es-



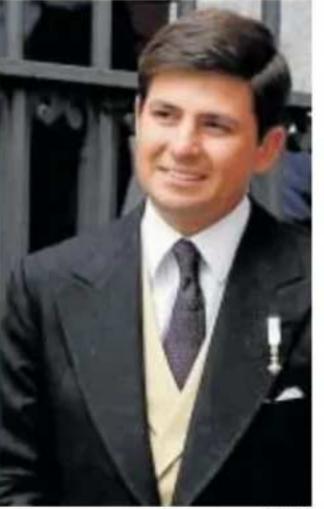

taba trabajando como voluntaria en Camboya. Más tarde, en otoño, pudieron encontrarse nuevamente y desde entonces Irene se mudó a La Zarzuela, junto a su abuela, la Reina Doña Sofía, para obtener su carné de conducir y hacer planes juntos.

Actualmente, ambos mantienen su relación a distancia, ya que Irene regresó a Asia para continuar con su trabajo voluntario. Este compromiso le ha impedido asistir a varios eventos importantes, como la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo.

GTRES

62 TELEVISIÓN

#### TELEVIDENTE

#### Fantasía de interior

BRUNO PARDO PORTO



s difícil creer en el apocalipsis al lado del mar, cuando el sol limpia las nubes e inventa un verano pequeñito, un verano de abril. Los romanos lo intentaron y crearon Finisterre, que no es tanto un lugar como un atardecer, un destino: no es que el fin de mundo estuviera allí, es que los que llegaron no querían moverse.

Tal vez el colapso sea una fantasía de interior, o peor, de ciudad, pero como ya casi todos vivimos en los mismos sitios la ficción hace más fortuna con las pesadillas que con los paraísos. Al principio de 'Fallout', la nueva serie de Amazon, un niño celebra su cumpleaños

y un cowboy de cine venido a menos ameniza la fiesta. La tele está de fondo, y en cuanto empiezan las noticias la madre, perfectísima, cambia de canal. «Hoy solo pensamos en cosas alegres», dice ella, perfectísima, en una frase que hoy repiten los anunciantes a los medios (es difícil vender perfumes cuando al lado hablas de la guerra). No pasan ni dos minutos cuando una bomba atómica arrasa la metrópoli, allí al fondo, y estos americanos felices y ricos huyen cada uno a su búnker. La historia se reescribe, y la amenaza nuclear se salda con una suerte de destrucción mutua asegurada. El hombre no se extingue del todo, pero sí la humanidad, que no es la suma de individuos sino algo más complejo y mítico.

El futuro de 'Fallout' es, por fuerza, nostálgico. Las

cucarachas han evolucionado hasta convertirse en monstruos, y el ser humano ha pasado así a ser un animal más, casi un insecto. en una metamorfosis no tan descabellada. Sin la posibilidad de la utopía, de la esperanza, de la comunidad, del colchón mullido, de la vida sin miedo, la especie vuelve al wéstern, a la selva, a la lógica no del más fuerte sino del más cruel, del más hábil matando. Por ejemplo, un cazarrecompensas que parece un cruce entre Michael Jackson y Voldemort. ¿Qué puede salir mal?

Algunos, los menos, sobreviven en refugios, pero al salir de lo que parece una caverna descubren que no les espera nada mejor al otro lado. También hay prisiones sin barrotes, piensan, haciendo la croqueta. Los de fuera ríen más que ellos. Y no discuten sobre los límites del humor.

En algún momento se ve el mar, pero nadie se baña. La playa está vacía y los vertederos llenos.



Julio Iglesias Jr. durante la presentación del programa // RTVE

### Julio Iglesias Jr.: «No es por chulearme, pero soy bueno en todo»

El hijo del cantante estrena, junto a su hermana Chábeli, un nuevo programa de reformas en La 1

CLARA MOLLÁ PAGÁN MADRID

Chábeli y Julio Iglesias Jr. vuelven a la televisión, pero no vienen ni a hablar de su familia, ni a cocinar como sus hermanas Tamara Falcó y Ana Boyer. Vienen a reformar. 'Los Iglesias. Hermanos a la obra' llega a la La 1 para mostrar a los hermanos en plena acción, ya que serán los encargados de llevar a cabo las reformas para diferentes amigos y 'celebrities', todos muy conocidos por el público, tanto en Madrid como en Miami. «No es por chulearme, pero soy bueno en todo. Se me da bien la fontanería, la albañilería, la carpintería...», afirma Julio Iglesias Jr. entre risas.

A lo largo de ocho capítulos, Chábeli y Julio Iglesias Jr. trabajarán mano a mano en una reforma por entrega. Recibirán un encargo de un famoso y tendrán que llevarlo a cabo con éxito. Chábeli, que lleva más de 20 años dedicándose a la decoración de interiores, será la encargada de diseñar el proyecto y ponerlo en marcha con Julio Jr., todo un manitas capaz de enfrentarse a cualquier reforma con su particular método de trabajo. «Con mi padre hablo de fútbol, pero con mi hermana siempre de decoración», asegura el cantante. El se ocupará de la reforma, de poner en práctica las ideas de su hermana, de hacerlas realidad. «Tengo mucha experiencia. Me habían ofrecido muchas cosas, pero nunca algo de lo mío, así que estoy feliz», afirma Chábeli.

'Los Iglesias. Hermanos a la obra' no es un programa de reformas al uso. A lo largo de cada capítulo seremos testigos del día a día de los Iglesias, de sus vidas en Miami y Madrid y también de la relación de ambos con sus 'clientes', 'celebrities' y amigos de la familia. «Siempre que voy a casa de Chábeli le digo las cosas que podría cambiar o le enseño todo lo que sé hacer yo solo. Luego riñe a su marido por no ser tan manitas como yo», cuenta el hijo del cantante.

#### EL CINE EN TELEVISIÓN

POR OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE



\*\*\* MUY BUENA \*\*\* BUENA
\*\* INTERESANTE \* REGULAR • MALA

#### 'Deuda de sangre'

EE.UU. 2002. Intriga, drama. 115 m. Dir.: Clint Eastwood. Con Clint Eastwood, Jeff Daniels, Anjelica Huston, Wanda de Jesús.

#### 22.50 La 1 \*\*\*

Podría decirse que es un policíaco de Eastwood con corazón, y no porque blandee sino porque el protagonista, él mismo, es un viejo policía que ha sufrido un infarto y un trasplante, lo que le da a la historia una doble dimen-

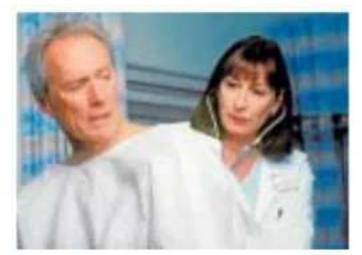

sión, la de la intriga con psicópata y la del músculo del sentimiento. Hay una buena progresión de ambas líneas, aunque algo más tópica en la policíaca que en la intimista. Si uno pasa por alto lo vulgar del desenlace, la película contiene muchas de las virtudes clásicas del cine de Eastwood, aunque no esté entre sus mejores obras, y también contiene esos toques recelosos a los asuntos de la vejez que deja este director desde hace décadas y décadas.

#### 'La gran ruta hacia China'

#### 14.50 Trece \*\*

EE.UU. 1983. Aventuras. 100 m. Dir.: Brian G. Hutton. Con Tom Selleck, Bess Armstrong.

Hutton no es Spielberg, ni su protagonista, Tom Selleck, es Clark Gable, pero funcionan como aceptable sucedáneo en este viaje y aventura entre un piloto desagradable y la pesada y rica heredera que comparte avioneta (Bess Armstrong). Hay acción, peligro, diversión y lucha de sexos, pero al estilo de los imprudentes años ochenta.

### 'Becky' 22.00 Paramount \*\*

EE.UU. 2020. Thriller. 92 m. Dir.: Jonathan Milott y Cary Murnion. Con Lulu Wilson, Kevin James, John McHale. Drama familiar, con la adolescencia como gran conflicto y que rompe sorprendentemente en un thriller bestial, con una joven protagonista entre el McClane de 'La jungla de cristal' y el Culkin de 'Solo en casa'. Lo aparatoso ocurre en una solitaria casa de campo y cuando aparece Kevin James, un actor de comedia que también rompe aquí en salvaje villano.

#### 'La Reina de Montana' 18.45 Trece \*\*

EE.UU. 1954. Wéstern. 88 m. Dir: Allan Dwan. Con Barbara Stanwyck, Ronald Reagan. Uno de los escasos wéstern con

personaje femenino sólido y poderoso, que protagoniza Barbara Stanwyck un poco al hilo de Dietrich como Altar Keane ('Encubridora') o Joan Crawford como Vienna ('Johnny Guitar'). Un argumento sencillo y previsible, la lucha por las tierras, buenos paisajes y la presencia sugerente de Stanwyck y de Ronald Reagan para llenar el plano.

#### PARRILLA DEPORTIVA

11.00 Tenis. Barcelona Open Banc Sabadell. En directo. Teledeporte

15.00 Tenis. Barcelona Open Banc Sabadell. En directo. M+ Deportes 2

20.00 Golf. PGA Tour: RBC Heritage (World Feed) Jornada 1. En directo. M+ Golf

20.53 Fútbol. UEFA Europa League: Atalanta-Liverpool FC. En directo. M+ Liga Campeones 20.55 Fútbol. UEFA Europa League: AS Roma-AC Milan. En directo. Be Mad

21.00 Fútbol. Multi Europa y Conference League. En directo. M+ Liga Campeones 3

21.00 Fútbol. UEFA Europa League: West Ham United FC-TSV Bayer 04 Leverkusen. En directo. M+ Liga Campeones 2

21.00 Fútbol. UEFA Europa League: Olympique de Marseille-SL Benfica. En directo. M+ Liga Campeones 5

#### LA1

8.00 La hora de La 1. Presentado por Marc Sala y Silvia Intxaurrondo.

10.40 Mañaneros. Presentado por Jaime Cantizano. 14.00 Informativo territorial

14.10 Ahora o nunca. Presentado por Mònica López. 15.00 Telediario 1. Presentado por Alejandra Herranz. 15.50 Informativo territorial

16.15 El tiempo. Presentado por Albert Barniol.

16.30 Salón de té La Moderna

17.30 La Promesa 18.30 El cazador stars 19.30 El cazador, Presentado

por Rodrigo Vázquez. 20.30 Aquí la Tierra. Presen-

tado por Jacob Petrus. 21.00 Telediario 2. Presentado por Marta Carazo.

21.55 4 estrellas. «Desi, a examen».

22.50 Cine. «Deuda de sangre». EE.UU. 2002. Dir: Clint Eastwood. Int: Clint Eastwood, Jeff Daniels.

0.35 Cine. «El Santo». EE.UU. 1997. Dir: Phillip Noyce. Int: Val Kilmer, Elisabeth Shue.

2.20 La noche en 24 horas. Presentado por Xabier Fortes.

4.50 Noticias 24 horas

#### LA 2

9.55 La aventura del saber 10.55 El mar arábigo. (Rep.) «Los defensores del arrecife».

11.40 Culturas 2. Invitado: Alvaro Morte, actor.

12.10 Mañanas de cine. «Gringo». España, Italia. 1963. Dir: Ricardo Blasco. Int: Richard Harrison, Giacomo Rossi Stuart.

13.45 Rincones de Australia. Incluye «Eugowra» y «Agnes Water y Seventeen Seventy». 14.45 Diario de un nómada. Carreteras extremas. Inclu-

ye «Cerrando el círculo» y «Un nuevo hasta la vista». 15.45 Saber y ganar 16.30 Grandes documen-

tales 16.30 Grande y hermoso. «Madagascar desconocido».

18.05 Documenta2. «La controversia del arte».

18.55 Se ha escrito un crimen

20.20 La 2 express 20.35 Las recetas de Julie. «La comida de Año Nuevo». 21.30 Cifras y letras

22.00 La matemática del espejo. «Trasplantes». 22.45 En primicia. «Olga Viza».

23.40 Documentos TV. «La cara oculta de la cienciología».

#### ANTENA 3

8.55 Espejo público. Presentado por Susanna Griso. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

13.45 La ruleta de la suerte. Presentado por lorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Presentado por Sandra Golpe.

15.30 Deportes 15.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero.

15.45 Sueños de libertad 17.00 Pecado original

18.00 Y ahora Sonsoles, Presentado por Sonsoles Ónega. 20.00 Pasapalabra. Presen-

tado por Roberto Leal. 21.00 Antena 3 Noticias 2. Presentado por Vicente

Vallés y Esther Vaquero. 21.30 Deportes

21.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero.

21.45 El hormiguero 3.0. Invitados: Adriana Torrebejano y Salva Reina, actores. Presentado por Pablo Motos.

22.45 Una vida menos en Canarias. Emisión de los capítulos «Muerte en la universidad» y «Muerte en el acuario».

1.10 Cine. «El asesino del laberinto». 2.45 The Game Show

#### CUATRO

8.15 Planeta Calleja. «Elsa Pataky y Chris Hemsworth». Presentado por Jesús Calleja. 9.30 Alerta Cobra, Emisión de los capítulos «Los cazados» y «Excursión escolar».

11.30 En boca de todos. Presentado por Nacho Abad. 14.00 Noticias Cuatro. Pre-

sentado por Alba Lago. 14.45 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Manu Carreño.

15.05 El tiempo 15.20 Todo es mentira. Presentado por Risto Mejide.

18.00 Tiempo al tiempo. Presentado por Mario Picazo y Verónica Dulanto.

20.00 Noticias Cuatro. Presentado por Diego Losada y Mónica Sanz.

20.40 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Ricardo Reyes.

20.55 El tiempo 21.05 First Dates. (Rep.) 21.40 First Dates. Presenta-

do por Carlos Sobera. 22.50 Horizonte. Presentado por Iker Jiménez.

1.50 ElDesmarque madrugada. Presentado por Ricardo Reyes.

2.35 The Game Show. Presentado por Cristina Porta, Gemma Manzanero y Aitor Fernández.

#### TELECINCO

8.55 La mirada crítica 10.30 Vamos a ver. Presentado por Joaquín Prat. Con la colaboración de Patricia Pardo y Adriana Dorronsoro.

15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Lucía Taboada.

15.35 El tiempo

15.50 Así es la vida. Presentado por Sandra Barneda y César Muñoz.

17.00 TardeAR. Presentado por Ana Rosa Quintana. 20.00 Reacción en cadena.

Presentado por Ion Aramendi.

21.00 Informativos Telecinco. Presentado por Carlos Franganillo.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo

supervivencia.

22.00 Supervivientes. Presentado por Jorge Javier Vázguez. Con la colaboración de Laura Madrueño. Concurso en el que los participantes se trasladan a una isla, donde deben luchar por su

2.00 Casino Gran Madrid Online Show

#### TRECE

11.00 Santa misa. Palabra de vida. Presentado por Jesús Higueras.

11.40 Adoración eucarística 12.00 Regina Coeli

12.05 Ecclesia al día. Presentado por Álvaro de Juana. 14.30 Trece noticias 14:30.

Presentado por Raquel Caldas.

14.45 El tiempo en Trece 14.50 Sesión doble. «La gran ruta hacia China». EE.UU. 1983. Dir. Brian G. Hutton. Int: Tom Selleck, Bess Armstrong.

16.45 Sesión doble. «Jinetes en la sombra». EE.UU. 1982. Dir: Andrew V. McLaglen. Int: Tom Selleck, Sam Elliott.

18.30 Abierto redacción

18.45 Western. «La reina de Montana». EE.UU. 1954. Dir: Allan Dwan. Int: Barbara Stanwyck, Ronald Reagan.

20.30 Trece noticias 20:30. Presentado por José Luis Pérez.

21.05 Trece al día. Presentado por José Luis Pérez. 21.55 El tiempo en Trece. Presentado por Inma Man-

silla.

22.00 El cascabel. Presentado por Antonio Jiménez. 0.30 El Partidazo de Cope. Presentado por Juanma Castaño.

#### HOY NO SE PIERDA...

#### 'Un caballero en Moscú'

SkyShowtime | Bajo demanda |

Ewan McGregor es un conde que se descubre en el lado equivocado de la historia.



#### La familia Upshaw'

Netflix | Bajo demanda |

Una familia hace lo que puede para mantenerse a flote en esta 'sitcom'.



#### LO MÁS VISTO del martes 16 de abril

Noticias 1 Antena 3, 15.00.

2.138.000 espectadores 22,2% de cuota



#### LA SEXTA

9.00 Aruser@s 11.00 Al rojo vivo 14.30 La Sexta noticias 1º edición. Presentado por Helena Resano.

15.10 Jugones. Presentado por Josep Pedrerol. 15.30 La Sexta meteo 15.45 Zapeando. Presentado

por Dani Mateo. 17.15 Más vale tarde. Presentado por Iñaki López y Cristina Pardo.

20.00 La Sexta noticias 2" edición. Presentado por Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21.00 La Sexta Clave. Presentado por Joaquín Castellón.

21.20 La Sexta meteo. Presentado por Francisco Cacho y Joanna Ivars.

21.25 La Sexta deportes. Presentado por Carlota Reig y Óscar Rincón.

21.30 El intermedio. Presentado por El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

22.30 Cine. «Ouija». EE.UU.

2014. Dir: Stiles White. Int: Olivia Cooke, Ana Coto. 0.40 Cine. «Anarchy. La noche de las bestias».

2.30 Pokerstars

#### TELEDEPORTE

8.00 Campeonato de España de Carreras de Montaña 9.30 Territorio montaña FEDME

9.45 #somos triatlón 10.00 Racing for Spain

10.30 Moto Avenue

10.45 Tierra de campeones. Programa que repasa la actualidad de los torneos del circuito ITF Pro que se celebran en España, en los que los jugadores dan sus

primeros pasos. 11.00 Barcelona Open Banc Sabadell. Primer partido. Desde el Real Club de Tenis Barcelona 1899.

12.30 Barcelona Open Banc Sabadell. Segundo partido. Desde el Real Club de Tenis Barcelona 1899.

14.30 Flèche Wallonne. Carrera femenina.

15.30 Barcelona Open Banc Sabadell, Tercer partido. Desde el Real Club de Tenis Barcelona 1899.

20.30 Copa de España de Escalada, Final Bloque. 22.30 Objetivo: Paris 2024. 23.00 Estudio estadio 0.30 Barcelona Open Banc Sabadell

9.26 Noche de Champions. 10.31 Jan Ullrich: la etapa más dura

MOVISTAR PLUS+

12.20 Informe Robinson. «La confesión de David Millar».

12.52 Mel Gibson: de héroe a villano

13.49 La Resistencia 15.14 Ilustres ignorantes. «Terrazas». Invitadas: Mari-

na Lobo, Raúl Tejón. 15.45 Cine. «El puente de los espías». EE.UU. 2015. Dir: Steven Spielberg. Int: Tom Hanks, Mark Rylance.

18.02 Reino Unido: historia de una nación. «Identidad 1707-1806».

18.57 Cine. «Impuros». España. 2021. Dir: Alberto Utrera. 20.15 InfoDeportePlus+

20.50 UEFA Europa League. «West Ham-Bayer Leverkusen». En directo. 23.00 Muertos, S.L.

0.05 La Resistencia

limpia Navidad».

esperar». 2.32 El limpiador. Emisión de los capítulos «La viuda», «El escritor», «La vecina», «La aristócrata», «El influencer», «La primera» y «Una

1.30 Muros. «Me tienes que

#### TELEMADRID

7.00 Buenos días, Madrid 11.20 120 minutos 14.00 Telenoticias

15.30 Cine de sobremesa.

17.35 Disfruta Madrid 19.00 Madrid directo 20.30 Telenoticias

«Terremoto».

**21.35** Juntos 22.30 El megahit presentación

Monster». 0.15 Cine. «El puente sobre el río Kwai».

22.40 El megahit. «Money

#### TVG

12.00 A Bóla Extra 12.30 A revista 13.55 Galicia noticias 14.25 Telexornal mediodía 15.50 Quen anda aí? 18.50 Avance Hora galega 18.55 Hora galega 20.25 Telexornal serán

21.10 Especial informativo. «Entrevista ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda». 21.30 Telexornal serán

22.00 Land Rober Tunai Show

0.45 Telexornal serán. (Rep.)

#### ETB2

14.58 Teleberri 15.35 Entrevistas campaña electoral

15.50 Teleberri kirolak 16.15 Eguraldia

16.35 Esto no es normal 17.45 Quédate

20.05 A bocados 21.00 Teleberri 21.40 Teleberri kirolak

0.50 Eitb kultura

22.05 Eguraldia 22.30 La noche de.... «1945: tres mujeres».

#### TV3

10.30 Tot es mou 13.50 Telenotícies comarques 14.30 Telenotícies migdia 15.40 Cuines 16.10 Com si fos ahir 16.45 El Paradís de les Senyores 17.30 Planta baixa 19.10 Atrapa'm si pots 20.15 Està passant 21.00 Telenotícies vespre 22.05 Polònia 22.45 Caigut del cel

0.40 Més 324

#### CANAL SUR

12.50 Hoy en día, mesa de análisis

14.15 Informativos locales 14.30 Canal Sur noticias 1 15.25 La tarde. Aquí y ahora

18.00 Andalucía directo 19.50 Cómetelo

20.30 Canal Sur noticias 2 21.00 Informativos locales

22.45 Cine. «El último desafio». 0.15 Imbroda, el legado del

21.45 Atrápame si puedes

#### **CMM**

maestro

10.30 En acción en casa 11.00 Aquí vivo yo 11.30 Ancha es... 12.15 Estando contigo 14.00 C.-La Mancha a las 2 15.45 En compañía 18.15 Lo mejor del Oeste. «El justiciero de Kansas». 20.00 C.-La Mancha a las 8

20.55 Ancha es...

21.45 Atrápame si puedes 22.30 Cine. «El escándalo

(Bombshell)». 0.45 En compañía Editado por Diario ABC, S.L.U., Josefa Valcarcel, 40B, 28027 Madrid.

Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Número 39.557 D.L.I: M-13-58 Apartado de Correos 43, Madrid.

Teléfono de atención 91 111 99 00. Centralita ABC 91 339 90 00.





Accede gratis a ABC Premium \*

código QR con tu móvil para acceder sin limites desde la 'app'

**XNMWTG** 

# Verbolario

POR RODRIGO CORTÉS

Continuista, adj. Joven, pero antiguo.

### EL PEOR VIAJE DE MI VIDA RAMÓN CAMPOS

### Con mellizas y a lo loco

 El productor está a punto de estrenar una serie basada en el caso Asunta





l creador de 'Velvet', 'Fariña' y 'Las chicas del cable', entre otros muchos proyectos televisivos que se han colado en millones de hogares, escoge como peor viaje de su vida el recorrido que hizo en coche con sus mellizas de tres meses entre Madrid y Galicia. Narrado por otra persona, quizás la romería no tendría demasiado interés, pero en la narración de Campos se entrevé algo así como un guion cinematográfico: va escena por escena. De casta le viene al galgo.

Empieza con una introducción que inevitablemente nos intriga, de tan normal que parece: «Fue el primer viaje que hice a Galicia con mis hijas recién nacidas, las íbamos a presentar a nuestros padres». ¿Qué puede torcerse en un gesto tan natural, tan tierno? Estaba todo planeado con la que entonces era su mujer. «Es un viaje que normalmente dura seis horas», cuenta, para proseguir: «Salimos a las cuatro de la mañana, por aquello de que no se iban a despertar».

La acción se sitúa ya al pie del automóvil. «Las metimos en el coche en sus sillitas, dormidas. Les pusimos los cinturones, y seguían dormidas». Y ahora, el momento clave en el que la acción se complica: «Fue ponernos en marcha y se despertaron». El planteamiento da paso al nudo: «Se convirtió en un trayecto de diecisiete horas, parando a cada momento: «Para por pañales, para por biberones, para porque lloran, para porque vomitan... Y claro, no iban coordinadas. Un infierno». El desenlace es positivo: llegaron. Eso sí, «la última parada fue a solamente a cinco kilómetros de mi casa, y me parecía que no se terminaban nunca». Los felices abuelos pudieron conocer a sus nietas que «afortunadamente no recuerdan ese viaje, pero nosotros sí que nos acordamos, sí».

Con las niñas ya crecidas, Ramón Campos está ahora inmerso en la presentación de 'El caso Asunta', una serie de eso que llamamos en inglés 'true crime' porque lo de «crimen basado en hechos reales» nos suena menos 'cool'. En los últimos años se ha implantado con fuerza en España este género que hace años que atrapa audiencias en Estados Unidos, y al que nosotros parecíamos ser ajenos, como si todo lo que se explica fueran cosas que solamente pasan en ese país. «Nos interesa entender la maldad humana, que es fascinante», explica el productor, que atribuye esta fascinación a que «nos da miedo sentir que algún día nos podemos convertir en el sujeto que estamos viendo», ya sea el agresor o su víctima.

Ahora bien, advierte en que no hay que caer en el morbo por el morbo: «Para mí es importante diferenciar entre 'true crime' y suceso, que se está mezclando ahora en Es-

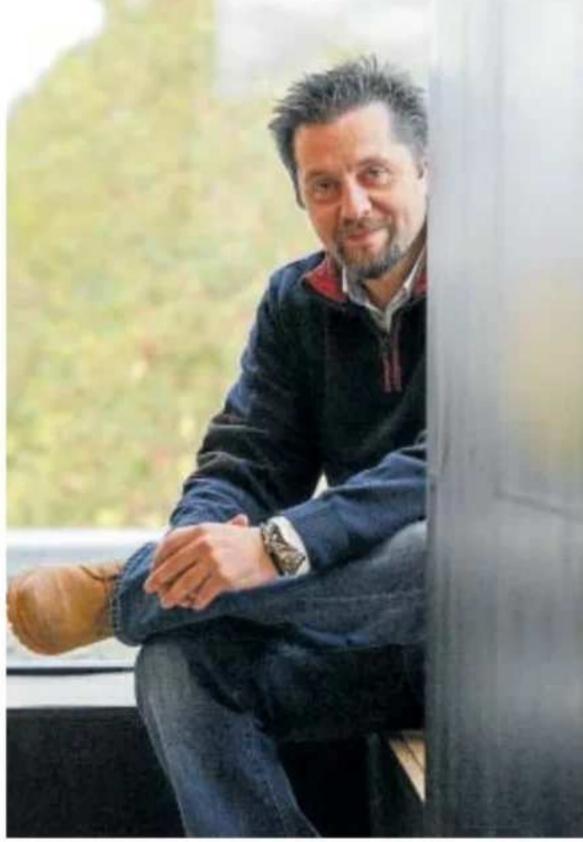

El productor de TV Ramón Campos // EFE

paña». Concreta: «Si hay reflexión, es documental, es 'true crime'. Si solo cuentas el asesinato, es un suceso. Si a través de ese crimen logras hacer reflexionar sobre un tema importante, estás llevando el suceso más allá».

De hecho, lo del 'true crime' ya está en el teatro y la novela desde tiempos de los griegos, como mínimo: «Existe en documentales, series de ficción y largometrajes, pero también en teatro, como existe en ópera. Lo que pasa es que los pactos de lectura con el espectador son diferentes». Hay algo de 'true crime' en Edipo, en la guerra de Troya, en alguna tragedia clásica...

«Para por pañales, para porque lloran, para porque vomitan... Y claro, no iban coordinadas. Un infierno» Ramón Campos asegura que en el género del documental, como este 'El caso Asunta' encuentra su «rincón» en la industria audiovisual. «Soy un periodista frustrado que se metió en la ficción», comenta, para añadir. «Cuando hago documentales no pienso en el público, sino en lo que a mí me in-

teresa contar para que quede una reflexión para el futuro». Las series de ficción también le entusiasman, pero son al mismo tiempo una fuente de ingresos para poder sacar adelante otros proyectos. La miniserie, de solo seis episodios, se podrá ver en Netflix a partir del 26 de abril, con Candela Peña y Tristán Ulloa en los papeles de Rosario Porto y Alfonso Basterra, los padres de la niña de doce años Asunta Basterra, cuyo cadáver fue hallado en una pista forestal del municipio de Teo en 2013.



#### **BALA PERDIDA**

ÁNGEL ANTONIO HERRERA

#### El selfi de los idiotas

Nos parecía una estulticia salir a cenar para compartir en redes un retrato con la lubina

A veo por ahí que se ha despeñado una 'instagramer', por arrimarse demasiado al acantilado, hasta pillar el encuadre impactante del selfi. Se abrió la crisma la criatura, directamente, y murió en el acto. Esto de jugarse la vida por un selfi empieza a cundir, y no tanto porque al 'instagramer' de oficio le gusten los paisajes salvajes sino porque gustan de embelesar a su público, que tiene por abismo primero el móvil. Y último. Estamos, con estas gentes de la pose temeraria, ante un ramo creciente de animosos que asiste a un rascacielos, una cascada, o un precipicio no a hacer la foto del sitio insólito sino a jugarse el tipito esbelto por salir en un retrato con un pie en el vacío, o los dos. Son, obviamente, un ramo de idiotas muy competentes, que no pierden la vida por delicadeza, como algún poeta, sino por frivolidad tontiloca, que es una de las lujurias mayores de este tiempo líquido que soportamos. Muere en el mundo una persona, por esta misma causa absurda, cada diez días, y la edad media de estos caídos por la patria del farde está en los veinte años. Estamos ante unos suicidas que no lo saben. Estamos ante una juventud que no practica la fotografía sino el escaparatismo. Y con ellos dentro, que a veces pierden apoyo, y se despeñan para siempre. A uno le parece muy bien que cada uno arruine su vida como quiera, pero en esta moda del selfi de catástrofe no importa tanto el peligro, que es desde siempre un proyecto espiritual, sino el 'like', que es hoy el colacao de la felicidad.

A nadie se le escapa que el móvil ha secuestrado la vida, pero resulta que incluso se lleva la vida por delante, porque conviene hacerse una fotito de trapecista, ahí sobre el musgo abismal y homicida de las cataratas del Niágara que hay en muchos sitios. Hay muertos masivos de la práctica de esta guapería a partir de los diez años. Y nos parecía una estulticia insuperable salir a cenar para compartir en redes un retrato urgente con la lubina. \*